#### deportes

Merentiel y Cavani llevaron a Boca a los 8ºs de la Copa Argentina

Con goles de los uruguayos, el Xeneize venció 2-1 a Almirante Brown y su próximo rival será Talleres.



#### La madre de Loan pide que se busque al niño "casa por casa"

-seguridad

El abogado de María Noguera cree que su hijo habría sido llevado al pueblo de 9 de Julio; los vecinos marcharon para que aparezca. Página 26

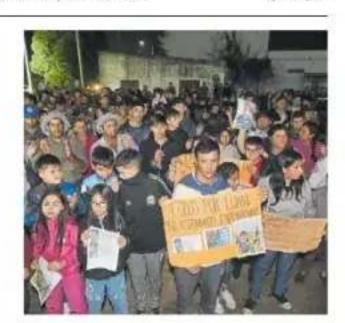

# LA NACION

JUEVES 20 DE JUNIO DE 2024 | LANACION.COM.AR

### Cuadernos: un fallo habilita a que los empresarios no sean juzgados por coimas

GIRO. Casación benefició a Calcaterra, que alega que sus pagos fueron aportes de campaña

En un fallo de alto impacto, la Cámara Federal de Casación Penal dispuso que el empresario de la construcción Angelo Calcaterra, primo del expresidente Mauricio Macri, no sea juzgado por coimas en el caso de los cuadernos. Sostuvo que los pagos que confesó haber hecho algobierno kirchnerista fueron aportes de campaña no declarados y deben ser investigados por la Justicia Electoral.

La medida que tomaron los jueces Diego Barroetaveña, Carlos Mahiques y Daniel Petrone se extiende al otro ejecutivo de la empresa Iecsa, Héctor Javier Sánchez Caballero, pero el criterio podría

beneficiar también a imputados de otras compañías.

De esa manera, sus acciones quedarían sujetas a eventuales penas de mucha menor cuantía. El juicio por los cuadernos de las coimas podría quedar limitado entonces a Cristina Kirchner y a sus exfuncionarios. Página 10

#### **EL ESCENARIO**

La disyuntiva de ser tontos o corruptos

> Diego Cabot Página 10

### Otro fuerte gesto de la Iglesia por la crisis social



política — La Iglesia volvió a expresar su preocupación por la situación social y lo escenificó con una misa encabezada por el obispo de San Isidro y presidente del Episcopado, Oscar Ojea, en La Matanza. Homenajeó a las mujeres que colaboran en comedores comunitarios, en medio de la polémica por las políticas alimentarias del Gobierno. Y cuestionó "la dureza de corazón" de quienes se desentienden de ayudar a los necesitados. Página 14

#### **EL ESCENARIO**

### La política y la economía salen del freezer

Carlos Pagni

-LA NACION-

or una convención político-literaria, la Ley Bases se convirtió en un pretexto para justificar cualquier parálisis de la vida pública. No solo en el Gobierno. También en la oposición. El laborioso trámite parlamentario de ese texto explicó cualquier estancamiento. Los que trababan su sanción trababan todo. Esa superstición cobija una inercia peligrosa. La aprobación de esa norma descongela ahora todos los relojes. El campo más visible de esta reactivación es el de la gestión administrativa. Continúa en la página 16

#### Las prepagas aumentarán hasta casi 10% en julio

SUBAS. La Justicia homologó el acuerdo firmado entre el Gobierno y más de 40 prepagas, por lo que las empresas comenzaron a comunicar aumentos en julio del 4,2% al 9,4%. También informaron cuánto dinero irán descontando a favor de sus clientes en las facturas de los próximos 12 meses, por las subas de inicios de 2024. Página 18

TGS invierte US\$700 millones para el gas de Vaca Muerta Sofía Diamante. Página 19

### **Mejor que un sueño.** Voló al lado de Diego en la vuelta de México 86

Juan Pablo Reynal recuerda una historia que tiene 38 años y le sucedió a sus 17; cruzó unas pocas palabras con Maradona y tuvo la Copa en sus manos "¿Pibe, la querés?". La pregunta la hizo Diego Maradona mismo a Juan Pablo Reynal, de por entonces 17 años, cerca de la medianoche del 29 de junio de 1986. Era el vuelo de regreso de los campeones del mundo de México y lo que el capitán del seleccionado argentino ofrecía era sostener un momento nada menos que la Copa dorada, que parecía pesar mucho más que ocho kilos.

Treintay ocho años después, Revnal, empresario en la actualidad, repasa con LA NACION aquel viaje en la fila 8 jamás soñado. "No me animé a preguntarle nada, me parecía irrespetuoso [...] No le hablé del Mundial en todo el viaje. Sí conversamos algo sobre Nápoles y de su época en Argentinos Juniors, pero nada más", describió. El festejo con tortas celestes y blancas antes del aterrizaje, los contactos con Oscar Ruggeri y Jorge Burruchaga y los autógrafos firmados en una bolsa de mareos. Deportes, página 6

#### La Argentina abre la defensa del título en la Copa América

Con Messi y 40.000 argentinos en Atlanta, juega el partido inaugural frente a Canadá, a las 21. Deportes

### **EL MUNDO**

Edición de hoy a cargo de **Pablo Gaggero** www.lanacion.com/mundo | @LNmundo | Facebook.com/lanacion LNmundo@lanacion.com.ar LA CRUCIAL AYUDA DE PYONGYANG A MOSCÚ EN LA GUERRA DE UCRANIA 10.000

Contenedores de armas a Moscú

El ministro de Defensa de Corea del Sur, Shin Won-sik, estimó que en los contenedores enviados de Pyong-yang a Moscú para la guerra en Ucrania cabrían: tres millones de proyectiles de artillería de 152 mm o medio millón de cohetes de 122 mm. También podrían haber transportado una combinación de ambos.

#### La invasión rusa | LA GIRA ASIÁTICA DEL LÍDER DEL KREMLIN



Kim observa la limusina Aurus, regalo de Putin al líder norcoreano

GAVRIIL GRIGOROV/AFP

### Kim y Putin sellan un acuerdo de defensa que revive alianzas de la Guerra Fría

En caso de ataque, un país saldrá en defensa del otro; en EE.UU. expresaron preocupación por "la paz y la estabilidad en la península coreana"; fastuosa recepción en Pyongyang para el líder ruso

SEÚL.—Los líderes de Corea del Norte y Rusia, considerados dos parias para las potencias occidentales, firmaron ayer un acuerdo que profundiza su cooperación militar y revivieron un compromiso de defensa mutua de los tiempos de la Guerra Fría para asistir al aliado en caso de un ataque externo.

El dictador norcoreano, Kim Jong-un, calificó el acuerdo de "alianza", en una conferencia de prensa poco habitual tras su re-unión con el presidente Vladimir Putinen Pyongyang, en la que anunciaron la firma de una "asociación estratégica integral" que, según el líder ruso, incluye elementos defensivos.

"El acuerdo de asociación global prevé, entre otras cosas, la asistencia mutua en caso de agresión contra una de las partes de este acuerdo", dijo Putin, al realizar su primer viaje a Corea del Norte en 24 años.

La visita de Putin, que probablemente remodelará décadas de relaciones entre Rusia y Corea del Norte en un momento en que ambos países se enfrentan al aislamiento internacional, fue observada con preocupación por Corea del Sur -técnicamente en guerra con el norte-y Estados Unidos.

Un vocero del Departamento de Estado norteamericano dijo que "la profundización de la cooperación entre" ambos países "debería preocupar a cualquiera que esté interesado en mantener la paz y la estabilidad en la península coreana".

Para Koh Yu-hwan, profesor emérito de estudios norcoreanos de la Universidad de Dongguk, en Seúl, "Rusia necesita el apoyo de Corea del Norte en materia de armamento debido a la prolongada guerra en Ucrania, mientras que Corea del Norte necesita el apoyo de Rusia en materia de alimentación, energía y tecnología de punta para aliviar la presión por las sanciones".

Los comentarios de Putin recordaron el tratado de amistad y asistencia mutua de 1961 entre Pyongyang y Moscú, según el cual los dos países estaban obligados a "extender inmediatamente asistencia militar y de otro tipo" con todos los medios a su disposición, en caso de que uno de ellos se encontrara en guerra. Ese tratado dejó de existir después de la desintegración de la Unión Soviética.

Cuando Moscú y Pyongyang firmaron un acuerdo de amistad, en 2000, carecía de una cláusula sobre intervención militar automática, y solo pedía un "contacto" mutuo si surgiera una emergencia de seguridad. No estipuló intervención ni ayuda militar.

La reacción de China, principal benefactor político y económico de Pyongyang y aliado cada vez más importante para Moscú, ha sido discreta.

Kim afirmó que el pacto ampliará la cooperación en los ámbitos de la política, la economía y la defensa y lo calificó de "estrictamente pacifista y defensivo".

"Las relaciones entre nuestros dos países se han elevado al nuevo nivel superior de una alianza", declaró Kim.

Al inicio de su cumbre, Kim expresó su "apoyo incondicional" a "todas las políticas de Rusia", incluido "un apoyo total y una alianza firme" a la guerra de Putin contra Ucrania.

Putin afirmó que Moscú lucha contra la política hegemónica e imperialista de Estados Unidos y sus aliados, informaron medios rusos.

"Apreciamos enormemente su constante e inquebrantable apoyo a la política rusa, incluso en Ucrania", dijo Putin al inicio de las conversaciones con Kim, según la agencia de noticias estatal rusa RIA.

Rusia fue objeto de sanciones occidentales lideradas por Estados Unidos después de que Putin lanzó una invasión a gran escala de la vecina Ucrania en febrero de 2022, en lo que Moscú califica de "operación militar especial".

#### Realidad geopolítica

Según el asesor presidencial ruso, Yuri Ushakov, citado por la agencia Tass, la necesidad de un nuevo texto surgió de la nueva situación geopolítica en el mundo y en la región, así como de los recientes cambios cualitativos en las relaciones bilaterales entre Moscú y Pyongyang.

Ushakov dijo que el nuevo documento cumple con todos los principios fundamentales del derecho internacional, "no está dirigido contra ningún país" y solo apunta a garantizar una mayor estabilidad en la región del nordeste de Asia.

Putin, que había recibido a Kim en una cumbre celebrada en septiembre en el Lejano Oriente ruso que aceleró la cooperación militar entre ambos países, recibió una fastuosa bienvenida en Pyongyang.

Una guardia de honor, que incluía soldados a caballo, y una gran multitud de civiles se congregaron en la plaza junto al río Taedong, que atraviesa la capital. La escena incluía a niños que sostenían globos y retratos gigantes de los dos líderes con banderas nacionales que adornaban la Gran Sala de Estudio del Pueblo. En el Palacio Kumsusan, Kim reafirmó su apoyo "incondicional e inquebrantable a todas las políticas de Rusia". •

Agencias Reuters y AFP

#### Misiles norcoreanos para Rusia

La Casa Blanca dijo en enero que Rusia había comenzado a lanzar misiles balísticos producidos en Corea del Norte. Se han hallado fragmentos del misil balístico de corto alcance Hwasong-IlA en Kharkiv. Corea del Norte también podría estar suministrando misiles antitanques y misiles portátiles tierra-aire, así como rifles, lanzacohetes, morteros y proyectiles, dijeron funcionarios militares surcoreanos.

### El líder ruso visita Vietnam y Occidente mira con desconfianza

Washington, el principal aliado comercial de Hanoi, repudió el viaje del jefe del Kremlin

#### Francesco Guarascio

AGENCIA REUTERS

HANOI.- Vietnam extendió ayer la alfombra roja para recibir a Vladimir Putin en una visita considerada un golpe publicitario para el presidente ruso, acusado de crímenes de guerra en Ucrania, al tiempo que traerá beneficios y riesgos para los líderes comunistas de Hanoi.

Putin llegó a última hora de ayer a Hanoi luego de una visita a Pyongyang donde firmó acuerdos con el líder norcoreano, Kim Jong-un (ver aparte).

Aunque tanto Corea del Norte como Rusia enfrentan un severo aislamiento internacional, Vietnam fue construyendo cuidadosas alianzas con Estados Unidos y la Unión Europea. Pero Estados Unidos condenó la acogida del líder ruso en Hanoi.

Eso hace que la parada en Vietnam de la gira de Putin sea especialmente importante para el líder ruso, dijo Alexander Vuving del Centro Inouye Asia-Pacífico para Estudios de Seguridad con sede en Hawai.

"Rusia quiere enviar el mensaje de que tiene amigos en todo el mundo y que el esfuerzo de Occidente por aislar a Rusia es inútil", dijo Vuving, añadiendo que Hanoi tiene sus propios intereses más allá de las raíces comunistas compartidas por los dos países.

"Rusia desempeña un papel único y crítico en la política exterior de Vietnam", dijo, señalando que Moscú fue siempre un importante proveedor de armas para Hanoi.

Rusia se vio afectada por sanciones occidentales lideradas por Estados Unidos después de que invadió la vecina Ucrania, en febrero de 2022, en lo que Moscú llama una "operación militar especial". Además, en marzo del año pasado, la Corte Penal Internacional (CPI), con sede en La Haya, emitió una orden de arresto contra Putin por presuntos crímenes de guerra en Ucrania, cargos que él niega.

Pero ni Vietnam ni Rusia son miembros de la CPI.

#### Lazos históricos

Vietnam es el tercer país que visita Putin, después de China y Corea del Norte, desde que asumió su quinto mandato, en mayo. Luego de la orden de arresto de la CPI, realizó pocos viajes al exterior.

Vietnam se preparó para una bienvenida de Estado plena para Putin, su primera visita desde 2017 y la quinta desde que asumió el poder, en 2000.

Se vio desplegada a la policía

vietnamita en decenas de calles de Hanoi, desde el aeropuerto hasta el centro de la ciudad, horas antes de la llegada del mandatario ruso.

Los dos países tienen estrechos vínculos históricos y raíces comunistas compartidas. Decenas de miles de cuadros vietnamitas estudiaron en la ex Unión Soviética durante la Guerra Fría, incluido el actual jefe del Partido Comunista de Vietnam, Nguyen Phu Trong.

"El presidente Vladimir Putin es una persona que ha hecho muchas contribuciones a las relaciones Vietnam-Rusia. Siempre tiene buenos sentimientos y preocupación por Vietnam y valora las relaciones con los altos líderes vietnamitas", dijo en un artículo el periódico del Ministerio de Defensa Quan Doi Nhan Dan.

Rusia ha sido históricamente el principal proveedor militar de Vietnam.

En el caso de Estados Unidos, como aliado clave de Hanoi, principal socio comercial, que incluso el año pasado tuvo varios acuerdos para mejorar las relaciones diplomáticas, se opuso firmemente a la visita de Putin.

"Ningún país debería darle a Putin una plataforma para promover su guerra de agresión y permitirle normalizar sus atrocidades", dijo esta semana un vocero de la embajada de Estados Unidos en Hanoi.

"Si Putin pudiera viajar libremente, se estarían normalizando las flagrantes violaciones del derecho internacional por parte de Rusia", añadió el vocero, en referencia a las sanciones internacionales luego de la invasión de Ucrania.

Aun así, Vietnam tiene sus razones para arriesgarse a la ira de otros socios diplomáticos con la visita, dijo Ian Storey, investigador principal del Instituto Iseas-Yusof Ishak, con sede en Singapur.

"Hanoi quiere que Putin venga por varias razones", dijo Storey. "En primer lugar, demostrar que Vietnam aplica una política exterior equilibrada que no favorece a ninguna de las potencias".

Vietnam instrumenta lo que llama "diplomacia de bambú", manteniendo buenas relaciones con las potencias mundiales, a pesar de la animosidad que existe entre esas potencias.

Al respecto, recordó que el presidente estadounidense, Joe Biden, visitó Vietnam en septiembre del año pasado y tres meses después realizó una gira el líder chino Xi Jinping. "En este sentido, la visita de Putin completará las visitas de liderazgo de los 'tres grandes'", dijo Storey. •



Tripulación del USS Dwight Eisenhower trabaja en la catapulta del portaaviones

BERNAT ARMANGUE/AP

### En el mar Rojo, EE.UU. libra su mayor batalla naval desde la Segunda Guerra Mundial

CRISIS. Tras el hundimiento de un segundo barco, las empresas del sector exigieron medidas urgentes contra los ataques hutíes

DUBÁL-El buque granelero Tutor, de bandera liberiana y propiedad griega, se hundió en el mar Rojo tras un ataque hutí que mató a un marino, según informaron ayer las autoridades. Este es el segundo barco hundido en una campaña rebelde que ha llevado a Estados Unidos a enfrentar la lucha marítima más intensa desde la Segunda Guerra Mundial, con ataques casi diarios contra buques comerciales y de guerra.

"Las autoridades militares informan que se han avistado restos marítimos y petróleo en la última ubicación reportada", dijo la agencia británica de Operaciones de Comercio Marítimo. Los hutíes, que citaron reportes extranjeros en medios que controlan, reconocieron el hundimiento.

El hundimiento del Tutor en el mar Rojo marca lo que parece ser una nueva escalada de los hutíes en su campaña dirigida contra algunos barcos que cruzan el corredor marítimo en respuesta a la ofensiva de Israel en Gaza.

Tras este segundo hundimiento, los principales grupos del sector dijeron ayer que hay que tomar medidas urgentes para poner fin a los ataques.

"Es deplorable que se ataque a marinos inocentes cuando simplemente hacen su trabajo, un trabajo vital que mantiene al mundo caliente, alimentado y vestido", dijeron las principales asociaciones de transporte marítimo del mundo en una declaración conjunta. "Estos ataques deben cesar ya. Hacemos un llamado a los Estados con influencia en la región para que salvaguarden a nuestros marinos inocentes y para que la situación en el mar Rojo se calme rápidamente".

Las marcas de combate en el avión F/A-18 a bordo del USS Dwight Eisenhower en el mar Rojo reflejan esta situación tensa. El avión ha destruido 15 misiles y seis drones en los últimos meses, una señal clara de la intensidad de la lucha para proteger el transporte marítimo comercial de los persistentes ataques con misiles y drones por los rebeldes hutíes respaldados por Irán en Yemen.

La intensidad y la duración de estos enfrentamientos han llevado a los líderes y expertos a declarar que esta es la batalla naval más significativa que la Armada de Estados Unidos enfrenta desde la Segunda Guerra Mundial.

#### Dilema

El despliegue del Eisenhower, que ya ha sido extendido dos veces, se enfrenta a un debate en el Pentágono sobre si traer al portaaviones de vuelta a casa o mantenerlo en el mar Rojo por más tiempo. La preocupación principal es cómo replicar el poder de combate del Eisenhower si regresa a Norfolk, Virginia. Los líderes militares en Medio Oriente insisten en la necesidad de un portaaviones en la región para disuadir a Irán y enfrentar los ataques hutíes con eficacia.

El contraalmirante Marc Miguez, comandante del Grupo de Ataquede Portaaviones Dos, destacó la importancia de los portaaviones para la flexibilidad y capacidad ofensiva de la Armada. "Es territorio soberano de Estados Unidos. Puedes hacer lo que quieras con esos aviones en ese portaaviones. Eso te da una enorme flexibilidad cuando consideras opciones de respuesta en toda la región", afirmó.

Sin embargo, mantener al Eisenhower en el mar Rojo no es una solución sencilla. Las restricciones de vuelo impuestas por las naciones árabes en la región y la necesidad de mantenimiento del portaaviones y sus barcos de apoyo complican la decisión. Además, los marineros enfrentan un estrés considerable debido al prolongado despliegue, lo que ha llevado a preocupaciones sobre su bienestar y la necesidad de asesoramiento y

señal clara de la intensidad de la tratamiento para el posible estrés lucha para proteger el transporte postraumático.

Una posible solución sería desplegar otros portaaviones o recurrir a los aliados, como Francia o Gran Bretaña, para cubrir temporalmente la presencia en el mar Rojo. Sin embargo, esta opción también tiene sus limitaciones, ya que Estados Unidos solo opera Il portaaviones, de los cuales muchos están en mantenimiento o desplegados en otras regiones estratégicas como Asia-Pacífico.

Otra alternativa sería desplegar el USS Wasp, un gran buque de asalto anfibio que transporta aviones de combate F-35, aunque estos buques no tienen la misma capacidad que un porta aviones completo.

El combate en el mar Rojo ha sido constante y feroz. Los ataques casí diarios de los hutíes han apuntado a más de 60 embarcaciones, con el volumen de envío disminuyendo significativamente en este vital corredor. Los destructores norteamericanos, como el USS Laboon, enfrentan un ritmo de combate extenuante, con marineros que a veces tienen solo segundos para responder a los lanzamientos de misiles hutíes.

La guerra en Gaza, que ha matado a más de 37.000 palestinos, ha sido citada por los hutíes como motivo de sus ataques. Sin embargo, muchas de las embarcaciones atacadas no tienen relación directa con el conflicto entre Israel y Hamas.

Los ataques hutíes han reducido el transporte marítimo de contenedores en el mar Rojo en un 90% desde diciembre, afectando hasta el 15% del tráfico marítimo mundial que pasa por este corredor. Además, recientes bombardeos liderados por Estados Unidos han destruido infraestructuras hutíes y matado a numerosos combatientes y civiles, exacerbando la situación. •

Agencias AP y Reuters

4 | EL MUNDO LA NACION | JUEVES 20 DE JUNIO DE 2024



Senadores opositores levantan la Constitución en rechazo a la ley de autonomía diferenciada

# Francia, en shock: una



conmoción. Imputaron a tres adolescentes por amenazar de muerte y discriminar a una menor

tó anteanoche a tres adolescentes de 12 y 13 años en el marco de una investigación abierta por violar en grupo y amenazar de muerte a una menor judía de 12 años cerca de París, en un contexto de preocupación por el antisemitismo.

La víctima denunció el sábado por la noche los hechos ocurridos en Courbevoie, una ciudad situada al noroeste de París.

PARIS.-La Justicia francesa impu-

La chica explicó que tres adolescentes la habían abordado y la arrastraron hasta un cobertizo, cuando se encontraba en un parque cercano a su domicilio con una amiga, según una fuente policial. Los sospechosos la golpearon y "le impusieron penetraciones anales y vaginales y una felación, mientras la amenazaban de muerte y le lanzaban insultos antisemitas". precisó esta fuente.

Su amiga consiguió identificar a dos de los agresores. Los tres adolescentes fueron detenidos y puestos en custodia policial, antes de pasar anteayer a disposición judicial, indicó la fiscalía. Según reveló la prensa francesa, uno de los tres atacantes sería el exnovio de la víctima.

La Justicia decretó prisión preventiva contra dos de los adolescentes por violación en grupo, amenazas de muerte, insultos y violencia antisemita. Al tercer acusado, de 12 años, le imputan todos los delitos salvo el deviolación, según el Ministerio Público.

#### Cuestión política

Aunque la fiscalía por el momento se niega a sumar el carácter de antisemitismo, la agresión sacudió a la comunidad judía, en un contexto de preocupación en Francia por el aumento de los actos antisemitas desde el sangriento ataque del movimiento islamista Hamas el 7 de octubre en Israel, que respondió con una mortífera ofensiva en la Franja de Gaza.

El gran rabino de Francia, Haïm Korsia, dijo en la red social X que está "horrorizado" por este "acto despreciable", y denunció "una avalancha de antisemitismo sin

En la misma línea, el presidente francés, Emmanuel Macron, pidió ayer que las escuelas organicen "una hora de discusión" sobre la lucha contra el racismo y el antisemitismo.

#### Reflexión en las escuelas

Según la oficina del presidente, Macron pidió a la ministra de Educación, Nicole Belloubet, "que organice un debate en todas las escuelas sobre la lucha contra el antisemitismo y el racismo, para evitar que el discurso del odio con graves consecuencias se infiltre en las escuelas".

Jordan Bardella, el candidato del partido de ultraderecha Reunión Nacional, de Marine Le Pen, declaró que Francia debe luchar contra una "atmósfera antisemita" presente en el país desde el comienzo de la guerra en Gaza.

Los principales dirigentes de la alianza de izquierda Nuevo Frente Popular, que incluye a La Francia Insumisa (LFI, izquierda radical) y que tienen en su programa electoral la lucha contra el antisemitismo, denunciaron la agresión.

"Horrorizado por esta violación y todo lo que revela sobre el condicionamiento del comportamiento criminal masculino desde una edad temprana y del racismo antisemita", escribió el líder izquierdista Jean-Luc Mélenchon en X.

Sin embargo, las oposiciones de ultraderechay derecha, y la alianza centrista de Macron acusan al partido LFI y a su líder Mélenchon de "antisemitas".

La presidenta del RN, Marine Le Pen, que triunfó en las últimas elecciones legislativas europeas, aprovechó para condenar la "estigmatización de los judíos" por parte de la "extrema izquierda" después de los dichos de Mélenchon.

Los actos antisemitas se dispararon en Francia, que acoge la mayor comunidad judía de Europa, en el primer trimestre de 2024 hasta los 366 incidentes, una progresión del 300% respecto al mismo período de 2023, según cifras oficiales.

Aprueban la polémica autonomía diferenciada para las regiones de Italia

**CONTROVERSIA.** La oposición advierte que la iniciativa de Salvini, socio de Meloni, dejará al país "partido" en dos y llamó a un referendum

Elisabetta Piqué CORRESPONSAL EN ITALIA

ROMA.- La Liga, el partido de derecha exsecesionista del vicepremier italiano y ministro de Infraestructura del gobierno de coalición de Giorgia Meloni, Matteo Salvini, pudo ayer descorchar champagne.

En medio de una enorme controversia y después de una maratón que culminó en la madrugada de ayer, el Parlamento aprobó en forma definitiva la llamada "autonomia differenziata" (autonomía diferenciada), reforma desde hace años perseguida por la Liga que les dará más autonomía en temas claves a las 21 regiones de Italia.

Según la oposición de centroizquierda, este cambio podría tener consecuencias nefastas, ya que "partirá" o "destrozará" dramáticamente a Italia en dos: con las pobres regiones del sur, cada vez más pobres, y las ricas del norte, más ricas. Por eso anunció que llamará a un referéndum para derogar esta reforma.

La autonomía diferenciada fue aprobada en la madrugada por 172 votos a favor y 99 en contra. Entonces, desde la bancada de la mayoría de derecha que lidera Giorgia Meloni hubo diputados que celebraron agitando banderas regionales, mientras que desde la oposición entonaron el himno de Italia y desplegaron el estandarte tricolore nacional, en señal de protesta.

"Me tiemblan las piernas por la emoción. La aprobación de hoy es la coronación de años y años de batallas políticas de la Liga, en el seno de las instituciones y en las plazas junto a los militantes, con un voto que escribe una página de historia para todo el país", dijo, sin ocultar su euforia, el exministro Roberto Calderoli, el "padre" de la reforma de la autonomía diferenciada.

La ley contempla que las regiones puedan hacer acuerdos con el Estado para asumir o aumentar competencias en materias que

en algunos casos están exclusivamente en sus manos, entre ellas, sanidad, instrucción, universidad, investigación, previsión social, cultura, infraestructura, protección civil, comercio exterior y de-

El riesgo, acusan los detractores, es que en Italia pueda en el futuro llegar a haber, por ejemplo, 20 sistemas escolares distintos y, sobre todo, puedan aumentar las desigualdades, que ya existen, en muchas otras materias relevan-

#### Impulso

La aprobación de la reforma de autonomía diferenciada significó oxígeno para la Liga, que en las recientes elecciones europeas sufrió una nueva paliza: al margen de quedar detrás de Forza Italia, obtuvo un magro 9% y perdió 14 escaños en Bruselas, frente a un cada vez más fuerte Hermanos de Italia, el partido de la primera ministra y rival interna, que sacó más del triple (28,8%) y ganó 14 escaños del Parlamento europeo.

"Para una Italia más eficiente y moderna, con menos derroches y más servicios para todos, de norte a sur: después de años de batallas y compromiso, pese a las mentiras y los ataques de la izquierda, gracias a la Liga y al gobierno, la autonomía reclamada por millones de italianos ha sido aprobada y es finalmente ley", celebró Salvini, en un posteo en X en el que habló de una "victoria de todos los italianos".

Le hizo eco el presidente de la región de Véneto, Luca Zaia, quien le dedicó la victoria a los más de dos millones de habitantes de su región, que en octubre de 2017 votaron por la autonomía, en un referéndum consultivo y no vinculante.

Como era de esperar, la oposición de centroizquierda reaccionó con críticas durísimas a una reforma rebautizada "spacca Italia", es decir, que "destroza" o "parte" en dos a Italia.

"El Partido Democrático (PD), junto al resto de la oposición, a los movimientos y a la sociedad civil, está listo para recolectar desde ya mismo las firmas para un referéndum en contra del Spacca Italia, que será así bochado", anunció Francesco Boccia, referente del PD, el principal partido de la oposición de centroizquierda.

DPA

Su líder, Elly Schlein, que al igual que Meloni salió fortalecida de las elecciones europeas, denunció que la reforma decretará que "existen ciudadanos de serie A y de serie B, de acuerdo con la región en la que nacen". "Nunca se ha visto a una aparente patriota que parte en dos al país con esta autonomía diferenciada realizada sin un euro", disparó Schlein, que incluso, en lugar de Hermanos de Italia, habló de "Hermanos de media Italia".

Lo llamativo fue que hubo tres legisladores de la coalición de gobierno, de Forza Italia, que votaron en contra de esta iniciativa, también criticada por los obispos italianos. "Temo que la centroderecha nacional haya cometido un error, del que pronto se dará cuenta", comentó Roberto Occhiuto, presidente de la región Calabria y vicesecretario nacional de Forza Italia.

En un clima al rojo vivo, la primera ministra Giorgia Meloni, que el día anterior cosechó un primer sí del Senado al "premierato" -la reforma que a ella más le interesa, que implica más poderes para el premier, también considerada un espanto por la oposición-, se sumó a los festejos de la Liga.

"Más autonomía, más cohesión, más subsidiariedad", escribió Meloni en X, al sintetizar los tres ejes de la nueva autonomía diferenciada, que consideró "un paso adelante para construir una Italia más fuertey justa, para superar las diferencias que existen hoy entre los diversos territorios de la nación y garantizar los mismos niveles cualitativos y cuantitativos de las prestaciones sobre todo el territorio". •



Protesta contra el antisemitismo, ayer, en Lyon PHILIPPE KSIAZEK/AFP

precedente".

Agencias AP y AFP



### **DEL JUEVES 20 AL MARTES 25**

**DE DESCUENTO** 

**EN PRODUCTOS** DE LAS **SIGUIENTES MARCAS** 



**EN PRODUCTOS** DE LAS **SIGUIENTES MARCAS** 



**PAÑALES** 



ampers PANTENE Ladysoft































**DE DESCUENTO** 

**EN PRODUCTOS DE LAS SIGUIENTES MARCAS** 



































DESINFECTANTE









TRATAMIENTOS























EN SNACKS"Y PAPAS CONGELADAS

**IGUAL MARCA Y** VARIEDAD

**EN JUGOS EN POLVO** Y GOLOSINAS<sup>®</sup>

Encontrá todas estas ofertas y muchas más en nuestras tiendas y también en www.COTODIGITAL.com.ar 📆 🗐



### EL CONSUMO EXCESIVO DE ALCOHOL ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD. BEBER CON MODERACIÓN. PROHIBIDA SU VENTA A MENORES DE 18 AÑOS.

"SALÓN": OFERTAS VÁLIDAS DESDE EL 20/06/2024 HASTA EL 25/06/2024 EN SUCURSALES COTO DE CABA, BUENOS AIRES, NEUQUÉN, MENDOZA, ENTRE RÍOS Y SANTA FE Y EN COTO DIGITAL (COTODIGITAL. COM.AR). LA IMAGEN DE LA FIGURA HUMANA HA SIDO RETOCADA Y/O MODIFICADA DIGITALMENTE. PARA MÁS INFORMACIÓN Y CONDICIONES O LIMITACIONES APLICABLES, CONSULTE EN COTO.COM.AR/ LEGALES. COTO C.I.C.S.A. - CUIT 30-54808315-6 - PAYSANDÚ 1842 - C1416CDP - CABA. PARA PROVINCIA DE MENDOZA: "LA LEY PROVINCIAL N° 5547 TIENE POR OBJETO LÁ DEFENSA DE LOS HABITANTES DE MENDOZA EN LAS OPERACIONES DE CONSUMO Y USO DE BIENES Y SERVICIOS. CONSULTA PERMANENTEMENTE AL TEL. 0800-2226678".

LA NACION | JUEVES 20 DE JUNIO DE 2024 6 EL MUNDO



Un técnico revisa el ala de un avión en el aeropuerto de Chicago

NYT/ARCHIVO

### Los últimos incidentes en aviones en vuelo tienen sus explicaciones

SEGURIDAD. Es común que lo inesperado pueda aparecer mientras se está en el aire, pero pocas interrupciones deberían provocar preocupaciones serias, dicen los expertos en aviación

#### Niraj Chokshi y Christine Chung THE NEW YORK TIMES

NUEVA YORK.-Humo en la cabina. Una llanta que estalla. Rajaduras en el parabrisas. Son muchos los problemas que pueden afectar un vuelo, poniendo a prueba los nervios de los pasajeros y generando miles de demoras y cancelaciones diarias en todo el mundo.

Pero más allá de la ansiedad y la sensación de alarma que desencadenan, la gravedad de cada uno de esos eventos en particular no es fácil de evaluar e interpretar. Según los expertos en seguridad aérea, esto es lo que deben saber los pasajeros acerca de esas disrupciones en caso de presentarse.

#### Son cosas que ocurren

En las últimas semanas, una seguidilla de alarmantes incidentes aéreos copó los titulares: un abrupto descenso hacia el océano, una inquietante oscilación que dañó la cola de un avión y un despegue abortado tras un aparente fuego en los motores.

Pero los expertos dicen que los contratiempos y las fallas de funcionamiento más comunes, por más que nos pongan los pelos de punta, no suelen ser graves.

Las filtraciones hidráulicas, por ejemplo, son eventos usuales que los pilotos se toman muy en serio, pero nosontandisruptivas como suenan. Y eso es porque los aviones tienen sistemas hidráulicos de apoyo, que se usan para alimentar el tren de aterrizaje, los frenos, los alerones y Volar es seguro los controles de vuelo, permitiendo que los aviones despeguen, vueleny aterricen. Los expertos en seguridad aérea recalcan que son incidentes que deben interpretarse y resolverse, pero que suelen ser problemas menores.

"En un caso así, los pilotos se dicen: Estoy plenamente capacitado,

altamente entrenado en el manejo deesteavión, así que por precaución vuelvo a puerta de embarque para dar intervención a los expertos", dice Shawn Pruchnicki, expiloto comercial y profesor adjunto del Centro de Estudios de Aviación de la Universidad Estatal de Ohio. "Ese es un sistema que funciona perfectamente y está bien que así sea".

A veces esos problemas terminan con la cancelación de un vuelo o dejan al avión fuera de servicio, pero en otros casos pueden solucionarse rápidamente. Y como los aviones están equipados con dispositivos de apoyo, a veces un vuelo con un sistema que no funciona correctamente puede continuar sin riesgo, confiando simplemente en los dispositivos de seguridad y apoyo con los que cuenta la aeronave.

Volares una hazaña compleja que desafía la gravedad y que se repite miles de veces al día en condiciones de lo más variadas. Por eso los viajeros no deberían sorprenderse cuando las cosas no salen del todo bien, apunta Amy Pritchett, piloto y profesora de ingeniería aeroespacial de la Universidad Estatal de Pensilvania.

"Siempre habrá alguna pequeña pieza o componente que se empieza a gastar o a romper", señala Pritchett. "Siempre habrá dudas sobre el clima, si es lo suficientemente bueno para despegar, si puede haber turbulencias o no. Todos esos son factores de variabilidad que deben manejarse activamente".

Otra cosa que los viajeros deben tener en cuenta es que los problemas graves durante el vuelo son extremadamente raros.

Volar es más seguro que manejar unauto oviajaren tren, en parte porque la seguridad está integrada en el diseño de todo el proceso, desde el control del tráfico aéreo hasta el propio avión. Los sistemas y procedimientos importantes están interconectados y tienen sistemas de respaldo, rara vez las fallas se manifiestan en un solo sistema, los pilotos reciben capacitación periódica e intensiva, y las aerolíneas se preparan para una amplia variedad de resultados posibles.

En las últimas décadas, la seguridad de la aviación comercial en Estados Unidos se ha multiplicado por más de cuarenta, según un análisis de 2022 sobre la seguridad de las aerolíneas comerciales realizado por las academias nacionales de ese país.

Según la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte de Estados Unidos (NTSB, por sus siglas en inglés), las típicas causas de accidentes incluyen turbulencias, aterrizajes forzosos, choques en tierra con otros aviones o vehículos en pista, y fallas de componentes, como el mal funcionamiento de un ala o motor.

En parte, volar es tan seguro porque la industria generalmente responde a todos los problemas, incluso a aquellos que representan poca amenaza. En Estados Unidos, las aerolíneas, los fabricantes y las agencias de gobierno, como la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) y la NTSB, monitorean y revisan constantemente los riesgos y peligros en los vuelos comerciales.

Pero eso no implica que alguno de los involucrados no esté lo suficientemente atento a la hora de evaluar un riesgo. Y aunque en ocasiones el vuelo debe ser interrumpido, los expertos en seguridad dicen que desviar un avión de su destino generalmente refleja la debida precaución de los pilotos, las aerolíneas y los controladores de tráfico aéreo, y no una emergencia que ponga en peligro la vida de los pasajeros. "La pregunta que se hacen es: '¿podríamos continuar hasta nuestro destino?", dice Kenneth Byrnes, piloto y director del departamento de entrenamiento de vuelo de la Universidad Aeronáutica Embry-Riddle. "Sí, podríamos, pero ¿es lo más seguro?".

#### No perder perspectiva

Cuando ocurre un percance, es importante tener en cuenta el contexto, señalan los expertos.

Un observador casual podría notar, por ejemplo, que hay dostipos de aviones en particular que parecen afectados por muchos problemas: los Boeing 737 y los Airbus A320. Peroesas familias de aviones representan más de la mitad de los aviones comerciales actualmente en servicio, por lo que naturalmente aparecen más seguido en las noticias.

Los expertos también advierten contra el "sesgo de confirmación". Cuando una aerolínea o un fabricante aparecen en los titulares por algún incidente, los medios y la opinión pública tienden a estar en alerta ante otros problemas que involucren a la compañía, incluso aquellos que poco tienen que ver con esa empresa o que tal vez ni siquiera sean lo suficientemente significativos como para llamar la atención de las agencias de seguridad.

"Cuando pasa algo, hace falta tiempo para descubrir y entender exactamente qué sucedió y por qué sucedió", dice Jeff Guzzetti, exinvestigador de accidentes de la FAA y la NTSB. "El ciclo de la noticia es mucho más rápido y no da tiempo".

A veces, la NTSB tarda meses o más de un año en llevar a cabo una investigación, que culmina con recomendaciones de seguridad para prevenir futuros accidentes.

"El hecho de que un Boeing tenga un problema mecánico no significa necesariamente que la empresa Boeing tenga algo que ver", señala Pruchnicki. •

Traducción de Jaime Arrambide

#### Cientos de peregrinos mueren por el calor extremo en La Meca

TRAGEDIA. Las altas temperaturas alcanzaron los 51,8°C; 550 fallecidos

RIAD.- La peregrinación anual a La Meca, conocida como hach, fue escenario de una tragedia este año debido a las extremas condiciones climáticas. Al menos 550 peregrinos de diversas nacionalidades murieron durante la semana pasada, en su mayoría debido a las altisimas temperaturas que superaron los 50°C en algunas jornadas.

Una fuente médica informó que la morgue de Al Muaisem, la más grande de La Meca, había recibido 550 cuerpos, con una posible cifra creciente a medida que finaliza la peregrinación. Entre los muertos se encuentran al menos 325 peregrinos egipcios, 60 jordanos, y otros procedentes de países como Túnez, Indonesia, Irán y Senegal.

El calor extremo, con picos de hasta 51,8 °C, fue el principal factor detrás de estas muertes. Las autoridades sauditas han instalado sistemas de refrigeración y ventiladores en algunas áreas para mitigar los efectos de las temperaturas, pero estos esfuerzos no han sido suficientes para evitar la tragedia.

Un vocero del Ministerio de Salud saudita reveló que el año pasado atendieron a más de 10.000 personas por problemas relacionados con el calor, lo que refleja la magnitud del desafío que representa el clima para los peregrinos.

#### Refrigeración

El hach de este año atrajo a 1,8 millones de fieles, con 1,6 millones provenientes del exterior. Sin embargo, el sistema de cuotas por país y la capacidad limitada de las instalaciones climatizadas han dejado a muchos peregrinos expuestos al calor sin la protección adecuada.

Muchos peregrinos, especialmente aquellos que viajaron por cuenta propia sin estar registrados oficialmente, no pudieron acceder a las instalaciones de refrigeración, lo que aumentó su vulnerabilidad.

El hach es una peregrinación anual que millones de musulmanes realizan a La Meca-la ciudad más sagrada del islam-con la intención de cumplir con los ritos religiosos que el profeta Mahoma enseñó a sus seguidores hace 14 siglos.

La organización del hach es crucial para Arabia Saudita, tanto desde una perspectiva religiosa como económica. Las autoridades han tomado diversas medidas a lo largo de los años para mejorar la seguridad y la comodidad de los peregrinos, especialmente después de incidentes trágicos como la estampida de 2015, que resultó en más de 2300 muertes.

Estampidas, incendios de tiendasy otros accidentes han causado cientos de muertes durante el hach en los últimos 30 años, obligando al gobierno saudita a construir nuevas infraestructuras.

El desafío del cambio climático y las temperaturas extremas plantean nuevas dificultades para este evento multitudinario. •

Agencias AP y AFP



### **DEL JUEVES 20 AL SÁBADO 22**



PRECIO ANTERIOR: \$ 3999 CARBÓN VEGETAL MAC FIRE, BOLSA X 4 KG. STOCK 20.000 U. COD. 561908



PRECIO ANTERIOR: \$ 7849,90 VACIO DE NOVILLITO, STOCK 30.000 KG. COD. 47980-41390



PRECIO ANTERIOR: \$ 6199,90 TAPA DE ASADO DE NOVILLITO, STOCK 40.000 KG. COD. 47861-42300

PRECIO ANTERIOR: \$ 5799,90
ASADO DE NOVILLITO, STOCK 40.000 KG.
COD. 47979-41387\*1 (NO DISPONIBLE EN SUC. 185 NEUQUÉN)



ANCASTE Aziocar comun tipo A PRECIO ANTERIOR: \$ 1210 AZÚCAR ANCASTE, PAQ. X 1 KG. STOCK 15.000 U. COD. 170370

PRECIO X KG.: \$ 4990 PRECIO ANTERIOR: \$ 699,90 CALAMAR ENTERO CONGELADO, STOCK 10.000 KG."2 COD. 17810



















Encontrá todas estas ofertas y muchas más en nuestras tiendas y también en www.COTODIGITAL.com.ar

COM.AR). LA IMAGEN DE LA FIGURA HUMANA HA SIDO RETOCADA Y/O MODIFICADA DIGITALMENTE. PARA MÁS INFORMACIÓN Y CONDICIONES O LIMITACIONES APLICABLES. CONSULTE EN COTO.COM.AR/LEGALES. COTO C.I.C.S.A. - CUIT 30-54808315-6 - PAYSANDU 1842 - C1416CDP - CABA. PARA PROVINCIA DE MENDOZA: "LA LEY PROVINCIAL N° 5547 TIENE POR OBJETO LA DEFENSA DE LOS HABITANTES DE MENDOZA EN LAS OPERACIONES DE CONSUMO Y USO DE BIENES Y SERVICIOS. CONSULTA PERMANENTEMENTE AL TEL. 0800-2226678".

8 | EL MUNDO

# El régimen de Maduro retoma la cacería de opositores y periodistas

PRESIDENCIALES. Cuando faltan 38 días para los comicios, el chavismo intensifica el asedio a la campaña de González Urrutia, sostenida por la líder opositora María Corina Machado

Daniel Lozano

PARA LA NACION

BOGOTÁ.- La revolución bolivariana aumenta dia a dia la escalada represiva contra la oposición: a mayor ventaja en las encuestas de la candidatura de Edmundo González Urrutia sobre la del presidente Nicolás Maduro, más encarcelamientos y más persecución. Con la detención arbitraria de dos dirigentes y dos periodistas en los últimos días, la lista de encarcelados se acerca a los 40 entrepolíticos, líderes sociales y activistas en lo que va del año electoral, a lo que hay que sumar la ola exprés de inhabilitaciones contra alcaldes que se han sumado a la causa opositora.

En las últimas horas, además, se han conocido las amenazas de muerte contra la líder opositora María Corina Machado. "Fuera de aquí. María Corina, no te quemos (sic) en mi pueblo, te vamos a matar. El Tren del Llano te espera", reza la pintada que amaneció ayer en Zaraza, en el estado llanero de Guárico, última parada de la "caravana de la libertad".

A comienzos de este año, el chavismo intensificó el hostigamiento contra dirigentes opositores y sindicales, a los que amenazó con pintadas firmadas por la "Furia Bolivariana", expresión repetida una y por otra vez por sus jerarcas, incluido el propio Maduro.

#### Mafias aliadas

El Tren del Llano es una de las megabandas aliadas del famoso Tren de Aragua, mafia transnacional surgida en la cárcel venezolana de Tocorón que se ha extendido por el continente. En febrero pasado varios "soldados" del Tren de Aragua participaron en Chile del secuestro, ejecución y entierro bajo una capa de cemento del teniente rebelde Ronald Ojeda. Según la propia fiscalía chilena, el crimen fue ordenado desde Caracas.

El régimen chavista niega la existencia de ese grupo criminal, posi-



Machado denunció anteayer el arresto arbitrario de opositores por parte del régimen ARIANA CUBILLOS/AP

ción que lo llevó a enfrentamientos con el gobierno del chileno Gabriel Boric.

Pese a las amenazas, los bloqueos de rutas y el decomiso de un centenar de motos, Machado lo consiguió una vez más: una multitud se concentró ayer en Altagracia de Orituco y las Mercedes del Llano para mostrar su apoyo ferviente al cambio en Venezuela.

"Vamos a votar sin miedo y con la frente en alto por aquellos que han sido perseguidos y por los que hoyestán secuestrados", arengó Machado a los presentes cuando en Caracas el último detenido por el Servicio de Inteligencia Bolivariana (Sebin), el periodista Gabriel González, miembro del equipo de Comunicación de Vente Venezuela (VV), era llevado a los

tribunales acusado, igual que otros tres activistas, de "intentar ingresar por la fuerza en una base militar" y de crear pánico en la población.

#### "Delito de odio"

Nada de eso ocurrió, según la oposición: los detenidos acompañaban al candidato González Urrutia, quien al acabar un acto electoral se dirigió a la sede de la GNB cerca del aeropuerto de Maiquetía para saludar a sus militares, lo que el chavismo traduce como un delito de odio.

Jeancarlos Rivas, estudiante de periodismo y encargado juvenil de Voluntad Popular, partido del exprisionero político Leopoldo López, fue detenido entonces. Esta captura precedió a la del también periodista Luis López, que había acudido a cubrir la información, y a la de Juan Iriarte, coordinador de VV en el estado de Vargas.

Entre los compañeros de lucha de los detenidos se sabe que las fuerzas policiales fuerzan a los jóvenes para que declaren en contra de Machado, precisamente cuando aumentan los rumores de que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) prepara una sentencia para eliminar la candidatura opositora de González Urrutia cuando todavía faltan 38 días para los comicios.

Con la represión ha llegado incluso un nuevo escenario, inventado ayer por la revolución: el diputado colaboracionista Jaime González presentó una solicitud ante el TSJ para que se suspendan las elecciones hasta que Estados Unidos levante las sanciones contra dirigentes chavistas. Otro oscuro operador cercano al Palacio de Miraflores demandó hace semanas la anulación de la tarjeta electoral opositora ante el mismo tribunal.

#### Ataques a la campaña opositora

La cacería chavista no cesa y tiene como principal víctima a Machado, inhabilitada ilegal e inconstitucionalmente pese a ser la ganadora de las primarias, y a su partido, que no está reconocido legalmente pese a más de una década de presencia nacional. La embestida tiene su propia aritmética: 14 encarcelados y seis refugiados en la embajada argentina en Caracas. Unos y otros conforman el círculo más cercano a Machado y la verdadera "sala de máquinas" de su campaña electoral.

"El gobierno esta atacando la legitimidad y eficiencia de la campaña por Edmundo [González Urrutia]. La legitimidad, por las campañas de desprestigio y criminalización, intentando inhibir el voto por Edmundo entre los 'nini' (independientes) y de quienes siguen desde la oposición desconfiando de Machado. La eficiencia, deteniendo a personas que desempeñan puestos claves en la logística de las giras, que incluye las sanciones a quienes suministran bienes y servicios. Todas las últimas detenciones están vinculadas con los actos de campaña", dijo a LA NACION Rafael Uzcátegui, director de Laboratorio de Paz.

El oficialismo también puso en la mira a un grupo de alcaldes que han mostrado su apoyo a la candidatura opositora en las últimas semanas, tanto en apariciones públicas junto a González Urrutia y Machado como con declaraciones a los medios de comunicación.

A las primeras inhabilitaciones dadas a conocer en la mañana de ayer, contra José María Fermín, alcalde de Coche, y de Iraima Vásquez, alcaldesa de Tubores, ambos en la isla de Margarita, se sucedieron varias más durante el día.

Aúltima hora de ayer se confirmó la inhabilitación de al menos ocho alcaldes de Trujillo, cuyo "delito" fue apoyar de forma firme el paso de la "caravana de la libertad" por sus municipios. Los dirigentes pertenecen a distintos partidos, incluso algunos de ellos se han desmarcado de las directivas de las fuerzas políticas intervenidas por el TSJ en favor de Maduro. •

### Golpe a Lula: el Banco Central frenó la baja de la tasa

BRASIL. El mandatario, enfrentado con el jefe de la entidad, presiona por el descenso rápido de esa variable para impulsar la economía

BRASILIA.— En una decisión que amenaza con tensar aún más la relación del Banco Central de Brasil con el gobierno de Luiz Inacio Lula da Silva, la entidad monetaria mantuvo ayer su tasa de interés de referencia en 10,5%, con lo que interrumpe un ciclo de siete reducciones consecutivas que comenzó en agosto pasado.

Esta iniciativa, esperada por los agentes del mercado, es una mala noticia para Lula, que desde que llegó al poder, en 2023, presiona por el descenso acelerado de las tasas para impulsar el crecimiento económico.

Al anunciar el final del ciclo bajísta, el Comité de Política Monetaria (Copom) del Banco Central explicó en una nota que "el escenario global incierto y el escenario doméstico marcado por resiliencia en la actividad económica y el aumento de las proyecciones de inflación exigen más cautela".

La decisión fue tomada por unanimidad por los nueve miembros del Copom, tras una reunión de dos días.

La decisión del Copom de mayo fue una división ajustada, con los cuatro

integrantes elegidos de Lula en el comité de nueve miembros votando a favor de un recorte mayor. La división alejó las expectativas de inflación del mercado del objetivo oficial del 3%, algo que los representantes del BCB consideraron preocupante.

Los analistas temen que, una vez que Lula haya nombrado a la mayoría del consejo el año que viene, el BCB pueda ser más indulgente en la lucha contra la inflación. En esta reunión, sin embargo, todos los miembros del Copom votaron a favor de mantener las tasas de interés, incluido el director de política monetaria, Gabriel Galipolo, considerado el favorito para sustituir a Roberto Campos Neto al frente de la entidad monetaria.

En el nivel definido, Brasil continúa en la segunda posición del ranking global de las mayores tasas de interés real (descontando inflación proyectada a 12 meses), solo detrás de Rusia, según el sitio Mone You.

En su última reunión en mayo, el Copomya había disminuído el ritmo de los recortes, al rebajar la tasa de interés en 0,25 puntos porcentuales, frente a 0,5 puntos en las citas anteriores.

La tasa Selic se mantuvo invariable en 13,75% por un año hasta agosto de 2023, cuando el BCB comenzó un ciclo de siete rebajas consecutivas, en medio de la incesante presión del gobierno del Partido de los Trabajadores (PT) y una inflación que se

El fin del ciclo bajista fue previsto por el mercado, según la inmensa mayoría de las 132 instituciones financieras y consultoras encuestadas por el diario económico Valor, que apuntaron al resultado que finalmente se concretó con una tasa sin cambios.

Hace un mes, los agentes financieros esperaban que nuevas reducciones llevarían la tasa Selic a 10% al final del año. Pero los analistas explican que las expectativas se enfriaron debido a las preocupaciones por la situación fiscal en Brasil y dudas sobre el compromiso del Banco Central en la lucha contra la inflación.

La política de tasas altas implementada para controlar los precios encarece el crédito y desestimula el consumo y la inversión, y contribuye así a contener la inflación.

En mayo, la inflación en la mayor economía de América Latina fue de 3,93% en 12 meses, la primera alza después de siete caídas consecutivas

Elaumento de los precios se debió en parte a las inundaciones históricas que devastaron el sur del país, con un fuerte impacto en la producción de algunos alimentos.

A pesar de este incremento, la inflación a 12 meses se mantuvo dentro del rango de tolerancia, entre 1,5% y 4,5%, fijado por el BCB.

Los analistas y agentes financieros consultados en encuesta Focus esperan que los precios sigan subiendo y estiman que la inflación cerrará en 3,96% al final de este año.

Lula insiste en que "la inflación está controlada" y que "no hay explicación para que la tasa de interés esté como está". "Solo tenemos un problema en este país: el comportamiento del Banco Central. Es desajustado, un presidente (Campos Neto) que tiene un lado político, que trabaja para perjudicar al país", señaló el manda-

tario izquierdista anteayer en una entrevista con la radio CBN.

La economía de Brasil creció 0,8% en el primer trimestre, tras dos trimestres de estancamiento.

En este contexto, el real es la quinta moneda del mundo que más se ha depreciado frente al dólar estadounidense en 2024.

Así lo informó la agencia evaluadora de riesgos Austin Rating, destacando que, tras una serie de caídas consecutivas en los últimos días, el desempeño negativo del real superó al del peso argentino y al yen japonés.

Del1º de enero al 19 de junio, el real perdió el 11,4% de su valor frente al dólar.

Solo la naira nigeriana (-41,30%), la libra egipcia (-35,20%), la libra sursudanesa (-29,90%) y el cedi ghanés (-20,90%) obtuvieron peores resultados.

En Brasil, el dólar alcanzó ayer su nivel más alto del año, cerrando la sesión en 5,44 reales, un alza del 0,15%.•

Agencias AFP y ANSA





### POLÍTICA

Edición de hoy a cargo de Marcelo Veneranda www.lanacion.com/politica | @Politica\_ln | Facebook.com/lanacion politica@lanacion.com.ar

#### UN DRÁSTICO GIRO PARA LOS ACUSADOS

El pase a la Justicia Electoral del caso cuadernos beneficiaría a los empresarios

#### De la cárcel a la prescripción

Angelo Calcaterra está procesado por cohecho activo (coimas), delito que prevé de uno a seis años de prisión. Como eran 16 hechos en concurso real, la fiscalía podría pedirle 16 veces esa pena (aunque el máximo quedaría en 25 años). El delito electoral, en cambio, ya prescribió.

#### Casos de corrupción | POLÉMICA DECISIÓN DE LA CASACIÓN

# Cuadernos: un fallo habilita a que los empresarios no sean juzgados por coimas

Los jueces Barroetaveña, Petrone y Mahiques dijeron que Angelo Calcaterra, primo de Macri, no pagó sobornos, sino aportes de campaña; en la Justicia Electoral esos delitos ya prescribieron

#### Hernán Cappiello

LA NACION

La Cámara Federal de Casación Penal, con los votos de Diego Barroetaveña, Carlos Mahiques y Daniel Petrone, evitó que el empresario de la construcción Angelo Calcaterra, primode Mauricio Macri, sea juzgado en la causa de los cuadernos de las coimas, al sostener que su caso debe ser analizado por la Justicia Federal Electoral y no en un juicio oral.

Según los camaristas, los pagos de Calcaterra deben ser interpretados no como sobornos para mantener sus obras, sino como aportes para la campaña electoral no declarados. La medida se extiende al otro ejecutivo de la empresa Iecsa, Héctor Sánchez Caballero, pero el criterio podría beneficiar también a imputados de otras compañías.

¿Por qué? En la práctica, implica que esos pagos queden impunes, porque los delitos electorales reciben sanciones menores y están prescriptos por el paso del tiempo. Los mismos jueces decidieron ayer, en otro fallo, analizar si corresponde aplicar el mismo criterio sobre otros tres empresarios que admitieron haber hechoaportes de dinero a funcionarios del kirchnerismo. Son Armando Loson, Hugo Dragonetti y Jorge Balán. De prosperar estos pedidos, el juicio por el caso cuadernos podría quedar vaciado de empresarios y solo serían juzgados Cristina Kirchner y sus exfuncionarios.

Desde hace cuatro años se hablaba en círculos políticos, empresarios y judiciales de encontrar una solución para los hombres de negocios que admitieron ante el fiscal Carlos Stornelli y el fallecido juez Claudio Bonadio haber efectuado pagos al kirchnerismo, según supo LANACION. Hubo operadores judiciales del macrismo que sondearon alternativas, sin éxito, durante la gestión de Cambiemos, y otros que intentaron llegar al gobierno de Javier Milei.

Se barajó la idea de proponer al tribunal oral una "reparación integral" del daño, de modo de que haciendo un aporte económico se extinguiera la acción penal. El actual ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, era entonces abogado de Hugo Eurnekian, sobrino

de Eduardo Eurnekian, y sondeó la posibilidad de una solución por el estilo, pero no tuvo buena acogida. Pero finalmente prosperó su estrategia de afirmar que el dinero era un aporte de campaña y logró que el caso de su cliente quedara en el juzgado de la jueza federal con competencia electoral María Servini.

Elargumento general que giraba en las conversaciones de la época era que la causa complicaba a los principales empresarios de la Argentina, los dueños de la obra pública, y que eso era un "lujo" que no podía darse el país en ese momento.

En el fallo de ayer, los jueces Barroetaveña, Mahiques y Petrone derivaron el caso al juzgado de Servini. El abogado de Calcaterra y Sánchez Caballero es Ricardo Rosnetal.

La defensa recordó que ya hubo tres empresarios que en 2022 fueron beneficiados por el juez Julián Ercolini con un fallo similar. Manuel Santos Uribelarrea, Eurnekian y Alejandro Ivanissevich declararon que hicieron donaciones para las elecciones y no fueron sancionados por la Justicia Electoral.

El caso de los cuadernos se inició por una investigación de LA NACION que reveló las anotaciones de Oscar Centeno, exchofer del Ministerio del Planificación, sobre sus viajes por despachos oficiales y empresas para llevar y traer sobornos. En algunos casos, sus viajes terminaban en el departamento de Cristina Kirchner en Recoleta, donde de acuerdo con los testimonios los bolsos eran recibidos por su secretario, el fallecido Daniel Muñoz.

La Justicia le detectó al exsecretario de los Kirchner más de 110 propiedades en la Argentina y unos US\$70 millones en inmuebles en los Estados Unidos. Si el dinero surgió de esos bolsos, no fue destinado a ninguna campaña.

Cristina Kirchner está acusada de 27 hechos de coimas y como jefa de una asociación ilícita. Junto a ella, los principales acusados son los exfuncionarios Julio De Vido, Roberto Baratta y José López; el chofer Centeno; el financista Ernesto Clarens, y los empresarios Calcaterra, Carlos Wagner (extitular de la Cámara Argentina de la Construcción) y Néstor Otero (el concesionario de

la terminal de Retiro), entre otros.

Algunos de los empresarios declararon como arrepentidos y admitieron haber efectuado pagos a los funcionarios del kirchnerismo. Calcaterra declaró que hizo 16 pagos. Dijo que fueron aportes, pero quedó procesado por 16 cohechos.

Iecsa fue adquirida en 2017 por Marcelo Mindlin, junto a su hermano Damián y los ejecutivos Gustavo Mariani y Ricardo Torres. La firma también es investigada por coimas en la causa Odebrecht, por el soterramiento del Ferrocarril Sarmiento.

En el caso de los cuadernos, Calcaterra dijo que los pagos se hicieron en el garaje del Hotel Hilton, sito en Macacha Güemes 307, en Puerto Madero, los días 1º de octubre de 2013, 30 de junio de 2015, 13 de julio de 2015 y 4 de agosto de 2015, y en Manuela Sáenz 323, los días 11, 17, 18 y 25 de septiembre de 2013; el 16 de julio 2013; el 1º de agosto de 2013; el 22 de octubre de 2013; el 28 de mayo de 2015; el 18 de agosto de 2015; el 14 deseptiembrede 2015, yel 21 de octubre de 2015". Esas entregas de dinero "eran aportes para las campañas electorales" de esos años, afirmó.

En la causa se acreditó que una parte de ese dinero recolectado por Baratta y Lazarte fue destinada a la estructura política manejada por el entonces jefe de Gabinete de Cristina Kirchner Juan Manuel Abal Medina y su secretario Martín Larraburu, quienes colectaban dinero para campañas electorales.

Los jueces Mahiques, Barroetaveña y Petrone dijeron que nunca se investigaron los dichos de Calcaterra acerca de que eran fondos que le pedía Baratta para la campaña, y que hay que valorar que esas afirmaciones fueron espontáneas. Mencionaron que las fechas de pago coinciden con las campañas electorales y que las declaraciones de Abal Medina y Larraburu concuerdan con las de Calcaterra.

Entonces, mandaron el asunto a la Justicia Electoral "con el objeto de alcanzar una más rápida y mejor administración de justicia". Diego Barroetaveña fue el autor del voto que sintetiza los argumentos; sus colegas Mahiques y Petrone adhirieron. Barroetaveña firmó el fallo y partió rumbo a los Estados Unidos. •



Angelo Calcaterra, tras declarar en Comodoro Py, en agosto de 2020

# Ante la disyuntiva de pasar por estúpidos o por corruptos

#### EL ESCENARIO

Diego Cabot LA NACION

ué es preferible, ser juzgados por estúpidos, desprolijos o C confiados o, en su caso, asumir las culpas por corrupto. Para la mayoría de los empresarios procesados en la causa de los cuadernos de las coimas, claramente, la primera. Para la Justicia argentina, también. La Cámara de Casación acaba de abrir una puerta de salida a decenas de empresarios y funcionarios que reconocieron haber pagado dinero en negroa emisarios del gobierno kirchnerista. Solo que en vez de juzgarlos por corrupción les permitirá que el mostrador que los atienda sea el de la Justicia Electoral. Algo así como validar la argumentación de que son unos descuidados, que no pidieron recibo por el dinero que entregaron en bolsos y en efectivo para ayudar desinteresadamente a los candidatos oficialistas. Jamás una coima; apenas la suscripción de un bono contribución y el olvido de retirar el talón.

Semejante estructura podría terminar en que la Argentina jamás tenga un culpable por corrupción. La solamención de una campaña generará un salto del fuero criminal y correccional. La coartada es perfecta, tanto para los que pagan y como para los que cobran. La casta ríe a carcajadas. El pacto de salida que encontró la Justicia tiene un antecedente. Cuando la causa empezaba a caminar, hubo un primer empresario que esgrimió esta explicación. Los hechos se dieron en el piso 24 de un lujoso edificio de la Avenida del Libertador. Allí vivía un poderoso empresario y hasta ese lugar llegó un emisario del viejo Ministerio de Planificación Federal, que manejaba De Vido y donde reportaba Roberto Baratta. De acuerdo con los dichos del empresario, entregó dinero en efectivo para la campaña.

Cuando des detribunales locitaron, jamás negó el pago, solo que esgrimió que no eran coimas, sino aportes para una elección. El objetivo era que, como se trata de un delito electoral, debía pasar a ese fuero y abandonar el criminal y correccional federal, el lugar donde se investiga la corrupción. Un descuido contable más que cohecho. Aquel empresario era Hugo Eurnekian, sobrino del poderoso Eduardo Eurnekian, El abogado que logró el objetivo era Mariano Cúneo Libarona, actual ministro de Justicia. Un detalle más: el ahora Presidente era empleado de esa empresa.

Aquella línea argumental es la que se impuso con el guiño que el tribunal le hizo a Angelo Calcaterra, el primo de Mauricio Macri y exdueño de Iecsa, que logró que los pagos que confesó haber hecho deban investigarse como aportes de campaña no declarados y no como coimas. Varios

POLÍTICA | 11 LA NACION | JUEVES 20 DE JUNIO DE 2024

#### QUIÉNES SON LOS JUECES QUE **FAVORECIERON A** LOS EMPRESARIOS

La Casación abrió la puerta para que otros hombres de negocios no sean juzgados por coimas







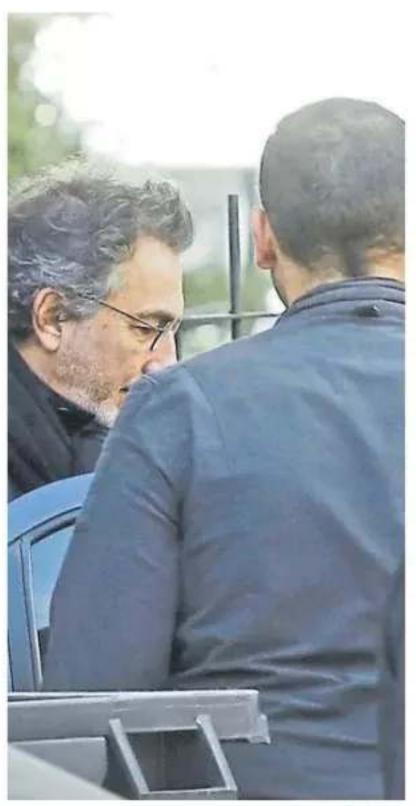

SILVANA COLOMBO

colegas peregrinarán a ese fuero donde no habrá penas. El camino de la prescripción es inminente.

La solución judicial merece varias lecturas. La primera es que son muy pocos los que no reconocen que pagaron, como reveló la investigación que LA NACION publicó el 1º de agosto de 2018. De hecho, Calcaterra se presentó el 6 de agosto como "imputado colaborador" o "arrepentido". Contó que su empresa se la había comprado a su tío Franco, padre de Mauricio, se presentó en más de 300 licitaciones y ganó unas 30, la mayoría de ellas, adjudicadas por el Ministerio de Planificación Federal. "En una ocasión, Baratta me llamó por teléfono y me insinuó que tenía que empezar a aportar dinero para las campañas electorales. Después, comenzó a presionarme para eso, y fue así que terminamos poniendo plata en momentos de campaña electoral, porque la presión de Baratta era mucha. Las entregas de dinero que se me identificaron durante los años 2013 y 2015, corresponde justamente a lo que estoy mencionando. Esos fueron años electorales. Dichas entregas de dinero efectivamente ocurrieron en los lugares que se mencionan en la imputación [y que detallan los cuadernos]y quien las entregó fue Javier Sánchez Caballero (gerente general de Iecsa), a mí pedido, ya que éramos los que manejábamos eso. No recuerdo con exactitud los montos pero rondaban aproximadamente los 100.000 o 200.000 dólares, A veces en entregas parcializadas por no contar conesa cantidaden el momento", dijo el ahora infractor electoral.

Semejante confesión lleva a preguntarse si los jueces nunca consideraron que los recaudadores que recibían los bolsos eran los reguladores que, además, entregaban obras a

los aportantes. O si, por caso, resulta normal que ese tipo de pagos millonarios para un instrumento de la democracia, como lo son las campañas, se financien en sótanos, cocheras y bolsos.

Otro de los puntos a destacar es qué pasará con los recaudadores, funcionarios que subían a un auto y recorrían Buenos Aires en un raid millonario. Con esta línea argumental sobre la mesa, bien podrían plantear que ellos también cometieron delitos electorales. Si aquellos olvidaron pedir recibo, ¿por qué estos no serían apenas responsables de no entregarlos? Más infractores electorales, descuidados contables pero no corruptos. El tribunal, además, decidió analizar si la misma situación se da en el caso de otros tres empresarios que admitieron haber hecho aportes de dinero a funcionarios del kirchnerismo. Se trata de Armando Loson; Hugo Dragonetti, un constructor muy cercano a Sergio Massa, y Jorge Balán.

Loson, dueño de la firma Albane-

si, es otro de los empresarios que se presentaron como imputados colaboradores. Entonces contó que ellos tenían una empresa generadora de electricidady que necesitaban gasoil para producir. "Por el hecho de ser una empresa importante aunque no perteneciéramos a la obra pública, fuimos víctimas de requerimientos de dinero, sobre todo para las campañas, por eso las fechas que se me imputan son durante los años 2013 y 2015 – reconoció el empresario en sede judicial-. Es cierto que hubo más de una entrada a la cochera para retirar el dinero, pero fue porque no le di toda la plata junta. Las entregas que se relatan en la calle son imposibles. Siempre entraron a la cochera, yo le daba la bolsita, nunca le di la plata toda junta porque no la tenía, se la di de mi bolsillo. Yo no podía vincular en esto a la empresa. Tenía que cumplir porque las presiones eran muchas. El que manejaba los pagos de Cammesa hacia la empresa también era Roberto Baratta. Él decía quién cobraba y quién no y Baratta me corría con los pagos. Me decía: Mirá que tenés que cobrar, que la cosa viene dura'. Yo le decía que iba a cumplir, pero que no tenía todo el dinero junto. Antes de las entregas, Nelson Lazarte me llamaba para ver si podía pasar. El era mi contacto. Siempre las entregas se las hice a Nelson, que pasaba en un autoconchofer que era un Toyota Corolla color gris...", contó en la causa.

Fue un relato de corrupción a cielo abierto en el que los protagonistas narraron cómo era la operatoria. Pasaron casi seis años y hace más de cuatro que la causa espera fecha de juicio oral. Los argumentos de Casación abrieron una puerta para que salgan de a poco todos los empresariosyparaquelosfuncionarioshagan sus planteos. La causa más importante de corrupción de los últimos años camina hacia un lugar impensado, una maravillosa Argentina en la que los empresarios reconocieron que les pagaron millones a los funcionarios que los contrataban y los regulaban. Pero en esa escenografía de sótanos, fajosybolsos no hay corrupción. Apenas, el descuido de entregar un recibo ode reclamarlo, una cuestión menor. Estúpidos, sí; corruptos, no. .

### Tras la queja por "retardo de justicia", intiman al tribunal a fijar la fecha del juicio oral

Lo decidió la Cámara de Casación luego del planteo de la fiscal León por una demora de más de cuatro años para "adoptar medidas"

#### Hernán Cappiello

La Cámara Federal de Casación intimó a los jueces del caso de los cuadernos de las coimas a que le pongan fecha de inicio al juicio oral y el resto de los acusados, al admitir una queja por "retardo de justicia" de la fiscal Fabiana León contra los jueces Germán Castelli, Fernando Canero y Enrique Méndez Signori.

León los acusó de "retardo de justicia", al no tomar en casi cuatro años y medio medidas para llevar adelante este proceso y los que están conectados con el expediente.

La decisión de llamar la atención al tribunal oral fue de los jueces de la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Gustavo Hornos y Mariano Borinsky. "Hacer lugar a la queja por retardo de justicia presentada por el Ministerio Público Fiscal representado en el caso por la señora fiscal general Estela S. Fabiana León y exhortar al Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 7 de la ciudad de Buenos Aires a que tome las medidas que resulten necesarias, a efectos de fijar audiencia de debate a la brevedad", dijeron los jueces en el fallo, al que accedió LA NACION.

Sinembargo, 24 horasantes, otra Sala de Casación, la Nº 1-integrada por los jueces Diego Barroetaveña y Daniel Petrone-, rechazó un planteo similar de León contra el tribunal oral. En el criterio de estos magistrados no hubo "retardo de justicia". Pero en su resolución instaron a los jueces del tribunal oral a que "sin dilaciones" pongan en marcha el juicio.

La causa tiene 161 imputados. La principal acusada es Cristina Kirchner, como jefa de una asociación ilícita. Las acusaciones surgieron de Oscar Centeno, un chofer del Ministerio de Planificación Federal que anotó en cuadernos los viajes que hacía con funcionarios kirchneristas de esa cartera para retirar sobornos pagados por empresarios. Funcionarios "arrepentidos" admitieron los cobros y los empresarios reconocieron los pagos ante la Justicia. LA NACION hizo la investigación periodística que permitió destapar

la maniobra. El caso cuadernos es, en realidad, la coexistencia de varias causas conectadas. La principal es la que contiene los escritos de Centeno, con tres tramos, y a ella se suman otros casos de fraude y de lavado, en los que se habla de una organización criminal, sucedida entre 2003 y 2015, "en cuyo marco se canalizaron sobornos y pagos para la

satisfacción de esos intereses espurios y con miras a la obtención de beneficios recíprocos -de empresarios y funcionarios- a razón de ese acuerdo ilícito previo", según evaluó la Justicia.

el caso en el que se investiga a la empleada doméstica Nélida Caballero, quien trabajaba para el exministro Julio De Vido, por sus fastuosos bienes.

Pero León presentó otra queja por una causa conexa. Es aquella en la que se investigan supuestos sobornos en la compra de barcos degas natural licuado (GNL). En ese expediente, Barroetaveña y Petrone rechazaron el pedido de la fiscal, aunque advirtieron a los jueces del tribunal oral que deben avanzar en el juicio.

Petrone y Barroetaveña son los mismos jueces que decidieron ayer sacar del juicio por el caso cuadernos al empresario Angelo Calcaterra, primo de Mauricio Macri, y enviar su expediente a la Justicia Electoral. Interpretaron que sus pagos a funcionarios kirchneristas no fueron coimas, sino aportes de campaña no declarados. Otros tres empresarios alegaron lo mismo y los jueces deben decidir si los benefician igualmente. Esa decisión implica dejar estos casos impunes, ya que los delitos electorales tienen penas menores y están prescriptos por el paso del tiempo.

#### Las demoras

La primera denuncia de León por retardo de justicia fue en la causa de la empleada de De Vido. Allí, por sorteo, le tocó intervenir a la Sala II de la Casación, integrada por los jueces Guillermo Yaconucci, Angela Ledesma y Alejandro Slokar, quienes dijeron que le correspondía decidir a la Sala IV, donde está el caso en el que se investiga a De Vido por supuesto enriquecimiento ilícito.

Si bien los jueces de la Sala IV rechazaron la competencia -arguyendo que la causa De Vido ni siquiera fue elevada a juicio-, el pleno del tribunal, integrado por los magistrados Petrone, Barroetaveña y Carlos Mahigues, dispuso que sea la Sala IV la que tramite la queja por retardo de justicia.

Así las cosas en el mismo día, Hornos y Borinsky hicieron lugar a lo que pidió la fiscal León y exhortaron al Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 7 a que tome las medidas que "resulten necesarias", a efectos de fijar fecha de debate a la brevedad.

En su decisión hicieron hincapié

en que no se admitió aún la prueba ni se fijó fecha de debate, pese a que han transcurrido más de tres años y medio desde la elevación a juicio de la causa de la cocinera de De Vido, y un plazo aún más prolonga-En rigor, la "queja por retardo de do -cuatro años y medio- desde la público contra Cristina Kirchner y justicia" que fue admitida se dio en primera elevación del universo de causas conexas al caso cuadernos. Por eso, dijeron que no se justifica el "incipiente estadio procesal actual" en el que se encuentran las actuaciones.

Puntualizaron que el tiempo transcurrido y el estado de la causa demandan que "de forma inmediata se proceda a remover todos los obstáculos" que impiden el avance del proceso hacia la celebración de un debate oral y público.

#### La investigación

El caso de los cuadernos de las coimas se inició por una investigación de LA NACION, que reveló las anotaciones de Centeno sobre su paso por despachos oficiales y empresas para llevar y traer sobornos. En algunos casos, sus viajes terminaban en el departamento de Cristina Kirchner, en Recoleta, donde de acuerdo con los testimonios los bolsos eran recibidos por su secretario, el fallecido Daniel Muñoz.

Cristina Kirchner está acusada de 27 hechos de coimas y como jefa de una asociación ilícita. Los principales acusados son los exfuncionarios De Vido, Roberto Baratta, José López y el chofer Centeno, el financista Ernesto Clarens, y los empresarios Calcaterra, Carlos Wagner (extitular de la Cámara Argentina de la Construcción) y Néstor Otero (el concesionario de la terminal de micros de Retiro), entre otros.

Los testigos ofrecidos en este expediente son 899, lo que convierte el caso en "la investigación de hechos de corrupción más extensa que se ha realizado en la historia judicial argentina, comparable a unas pocas a nivel mundial", dijo la fiscalía.

El tribunal oral les permitió a todos los imputados, a los querellantes y a la fiscalía que hagan el ofrecimiento de la prueba que usarán en el proceso. Esto es, definir los testigos a los que quieren convocar, qué documentación desean incorporar o si entienden que hay que hacer medidas previas al comienzo de la audiencia, como nuevos peritajes. Los jueces deben determinar qué pruebas admiten y cuáles no, pero las demoras en hacerlo fueron la que motivaron las quejas de León por retardo de Justicia.

De los imputados, había ocho detenidos cuando el caso fue el evado a juicio. Hoy están todos libres. •

### Alperovich seguirá preso en Ezeiza, al no prosperar un planteo para salir

CONDENA. El juez Ramos Padilla rechazó un pedido de excarcelación, por entender que existe un peligro de fuga; la hija del exgobernador lo visitó en la cárcel y dijo que es inocente

#### Paz Rodríguez Niell LA NACION

Después de la primera noche que pasó en prisión, el exgobernador de Tucumán José Alperovich, condenado a 16 años de prisión por haber abusado sexualmente de su

sobrina, presentó ayer un pedido de excarcelación, que el juez Juan Ramos Padilla rechazó.

El magistrado coincidió con el fiscal Sandro Abraldes, que había pedido que Alperovich no dejara la cárcel. Ramos Padilla sostuvo que, dada la "elevada pena" impuesta, "se puede anticipar que en caso de recuperar su libertad, [Alperovich] intentará eludir el accionar de la Justicia". Con la condena dictada este martes, aunque no esté firme, "se ve aumentado el peligro de fuga", dijo el juez. También aludió a la "gravísima naturaleza" de los hechos que tuvo por probados y a la demostrada intención del exgobernador de engañar a la Justicia aludiendo incluso a un supuesto intento de la víctima de extorsionarlo.

Tras pasar la primera noche en el penal de Ezeiza, el exgobernador recibió ayer la visita de su hija Sara Alperovich, quien habló com los mediosy defendió a supadre. "Estodo mentira", dijo en una breve aparición ante las cámaras mientras llegaba a la unidad carcelaria. "La verdad va a salir a la luz", subrayó.

"Es todo mentira. La verdad va a salir a la luz. Estamos pasando el peor momento que puede pasar alguien cuando enfrenta algo falso e injusto. Esto es tremendo", dijo la legisladora provincial, en declaraciones a TN. Afirmó, además, que su padre "estuvo bien" en su primera noche detenido tras la condena y que "están muy unidos como familia".

#### La "detención inmediata"

Anteanoche, la decisión de la detención "inmediata" fue, para Alperovich, un golpe tan duro como la condena misma. Ély sus defensores creían que incluso si el juez fallaba en su contra, regresaría a pasar la noche a su departamento de Puerto Madero. El escenario de ir a la cárcel no era algo esperado.



Alperovich pasó su primera noche en el penal de Ezeiza R PRISTUPLUK



Sara Alperovich visitó a su padre

El principio de inocencia no cae con un veredicto adverso mientras esa condena no esté firme. Y el camino de un fallo para adquirir firmeza puede llevar años.

Si el juez Ramos Padilla no hubiera dispuesto la "prisión preventiva" de Alperovich, es posible que él nunca hubiera pisado una cárcel: el 13 de abril próximo el exgobernador cumplirá 70 años y a esa edad y a puede pedirle al juez que le conceda la prisión domiciliaria (es decisión

del magistrado si le da ese beneficio o no).

El fallo de Ramos Padilla con el que rechazó la excarcelación respondió a los diferentes argumentos de la defensa. Entre ellos, a que Alperovich tenía "arraigo". Ramos Padilla cuestionó la "doble vara" que implica la práctica judicial de excarcelar a los que tienen más recursos económicos y mantener en la cárcel a los que menos tienen.

Dijo: "En la práctica judicial, un gran número de resoluciones que giran en torno a esta materia se dictan basándose en el 'arraigo'. Por cierto, tal como la defensa alegó, Alperovich no solo tiene arraigo sino también una gran fortuna y un círculo social muy amplio para eludir la acción de la Justicia. En la práctica judicial muchas veces se les niega la excarcelación a personas de bajos recursos, que han caído en situación de calle y no tienen ninguna oportunidad de mantenerse prófugos. Por el contrario, se les concede a quienes gozan de

#### JALDO TOMÓ DISTANCIA DE SU ANTIGUO MENTOR

El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, quien fue ministro de José Alperovich y hasta hace poco proponía a su hija, Sara Alperovich, para la Secretaria de Género provincial, tomó distancia del exmandatario, uno de sus mentores políticos, y se solidarizó con su sobrina.

"La víctima ha vivido momentos muy difíciles y duros. Me quiero solidarizar", dijo Jaldo ayer, pero de inmediato respaldóalafamilia Alperovich. "Hay hijos que sufren como los hijos del exgobernador, quienes no tienen nada que ver". Sobre Alperovich, completó: "Élesmayordeedad, es grandey sabe lo que ha hecho. Debe responder a lo que la Justicia falló y ha dictaminado. Tiene que hacer caso a lo que la Justicia falló".

un poderío económico y poseen contactos y relaciones sociales que claramente facilitarian su fuga. Todo esto, que es una suerte de doble vara, refleja en definitiva una clara violación que repugna al derecho de neta raigambre constitucional de igualdad frente a la ley".

Tal como informó LA NACION, la fortuna familiar de los Alperovich se multiplicó desde que desembarcaron en el poder en 2003, según lo reflejan sus propias declaraciones de bienes. De tener una concesionaria de autos pasaron a administrar empresas constructoras, inmobiliarias y financieras. Se ampliaron a compañías productoras de soja, ganado y una exportadora citrícola, y hoy tendrían casi 75 inmuebles.

La defensa había esgrimido que los recursos de Alperovich "no son otros que los de una persona de iguales características" y no le permitirían "emprender una fuga".

El defensor del exgobernador es Augusto Nicolás Garrido, del estudio Cúneo Libarona (el hoy minis-

tro de Justicia ejerció activamente la defensa de Alperovich hasta el año pasado). El defensor había alegado también en su pedido de excarcelación que por ser una "figura pública", la posibilidad de "una fuga en la clandestinidad es absurda", sobre todo con la trascendencia que tuvo su juicio.

Ramos Padilla tampoco accedió a las "medidas de morigeración" que pidió la defensa; por ejemplo, la posibilidad de que estuviera detenido en su casa con una tobillera electrónica. Según el juez, "los riesgos procesales analizados revisten una entidad tal que no permiten ser neutralizados" fuera de la cárcel.

En cuanto a los riesgos para la salud de Alperovich -muy deteriorada, según su defensa-, el juez dijo que ordenó que tuviera "asistencia médica" y fuera sometido a un "riguroso examen".

#### Las razones del juez

Ramos Padilla dispuso el martes por la noche que Alperovich cumpliría prisión preventiva y ordenó, a las 20.10, "su traslado inmediato a una unidad carcelaria del Servicio Penitenciario Federal", que fue la cárcel de Ezeiza.

"Proceda, señor comisario Brignas, sin ninguna situación de degradación", le dijo el juez al policía que tenía a su cargo la custodia del exgobernador. A las 21.09, agentes del Servicio Penitenciario Federal que cortaban la calle Paraguay lo subieron esposado a una camioneta v se lo llevaron.

Abraldes, fiscal del juicio que llevó adelante la acusación, dijo ayer a Radio Con Vos que dificilmente Alperovich aspirara a que Ramos Padilla, que ordenó detenerlo, horas después lo excarcelara. "Supongo que tienen interés en provocar la instancia de revisión", consideró. Para el fiscal, la estrategia del exgobernador apunta a llegar cuanto antes a la Cámara de Casación -que revisará lo que decida el juez-, para que ese tribunal sea el que lo deje esperar la etapa de los recursos en libertad.

Además, el fiscal apuntó contra el senador Juan Manzur y su pedido para dar su testimonio de forma escrita. "Estofue un juicio oral, algo serio. ¿Hay diez episodios de abuso sexualy quieren declarar por escrito? Es parte de la Nación, debería prestar una actitud más colaborativa", criticó y sumó: "Él estaba citadoy terminó declarando por Zoom estando en Buenos Aires en un día en el que no había sesión. El mensaje que mandó es pésimo, porque lo que uno espera es que se comprometa con la situación y esté al alcance, como cualquier testigo". •

### AMIA: habilitan publicar un informe de la SIDE sobre Irán

ATENTADO. El juez Lijo declaró de "acceso público" un documento presentado a la Justicia en 2003 por el exjefe de Inteligencia Toma

El juez federal Ariel Lijo declaró "de acceso público", después de 21 años, un informe secreto de 2003 de la Secretaria de Inteligencia del Estado (SIDE) que sostiene que Irán le ordenó a Hezbollah atentar contra la AMIA en 1994. El informe, que ya había sido desclasificado pero que ahora es de carácter público, da detalles de cómo habría sido esa operación.

Clarin, fue elaborado por la SIDE (hoy, Agencia Federal de Inteligencia) con el aporte del FBI y era conocido como el "informe Toma", en alusión a Miguel Ángel Toma, el entonces jefe de la SIDE. Detalla la participación del ex agregado cultural iraní Moshen Rabbani y sus contactos en Paraguay, Chiley Brasil para preparar el ataque terrorista, así como del paso por la Argen-

tina del líder de Hezbollah Samuel El Reda para ejecutarlo. Estaba desclasificado-es decir, disponible para las partes del expediente-, pero no era de acceso público. Fue utilizado por el fiscal Alberto Nisman en su acusación para sostener las alertas rojas de Interpol contra los sospechosos de haber llevado adelante el ataque.

La resolución de Lijo-a la que tu-El documento, que anticipó ayer vo acceso LA NACION-es del 7 de junio y dispone: "Declarar de acceso público el informe titulado "Temática: AMIA la conexión internacional. El esclarecimiento del atentado terrorista y la individualización de sus autores', ello de conformidad con lo expresado en los considerandos y lo dispuesto en la resolución SI "R" Nº 301/03 y el articulo 1º del decreto Nº 213/2020".

La resolución fue en respuesta a

un pedido formulado por la asociación Memoria Activa, que agrupa a familiares de víctimas del atentado. en la audiencia que se desarrolló el 8 de mayo pasado, de la que participaron las querellas y la Unidad Fiscal (UFI) AMIA. La declaración de acceso público no alcanza al anexo de declaraciones de agentes e informantes que son citados en el informe sin dar a conocer su identidad.

Y tampoco alcanza a otro informe etectuado en abril de este año por el Area de Análisis de la UFI AMIA, denominado "Informe sobre el accionar de la Secretaría de Inteligencia de Estado en la etapa previa al atentado a la sede de la AMIA/DAIA". Según supo LA NACION, la querella de Memoria Activa también pidió la desclasificación y declaración de acceso público de ese informe.

El decreto en cuestión da carác-

ter de "pública" a "toda aquella información brindada desde el Estado nacional para los procesos judiciales que ya cuentan con sentencia, relativos al atentado perpetrado contra la AMIA, su encubrimiento y demás delitos conexos, incluyendo los legajos de investigación y la totalidad de la información brindada desde el Estado en las audiencias de los juicios realizados, permitiendo que las mismas trasciendan el ámbito oficial".

El documento, de 155 páginas, contiene una compilación de los argumentos que involucran a Irán y a su brazo armado, Hezbollah. Varias de las hojas en las que refiere al contexto en el que ocurrió el atentadollevan la firma de Antonio Stiuso, entonces director general de Operaciones de la central de espías. Cada título se remite a una carpeta y eso es lo que no está desclasificado.

Un punto de la resolución de Lijo, sinembargo, fue apelado por la AFI. Es el que dispone que la central de inteligencia dé acceso a la fiscalía a su base de datos.

Los abogados de la AFI dijeron que, de quedar firme la decisión de Lijo, "podrían ponerse en riesgo las actividades de inteligencia, el personal afectado a las mismas, la documentación y los bancos de datos del organismode inteligencia que excedan el marco de la causa AMIA".

"El acceso a la base de datos de esta Agencia Federal de Inteligencia deviene abstracto y de imposible cumplimiento, pues se insiste, toda la documentación relacionada con el atentado AMIA fue entregada a la UFI AMIA, no existiendo en lo particular una base de datos específica a este tema en poder de este organismo", agregaron los abogados. •





# La Iglesia redobló su apoyo al pedido de alimentos para los comedores

MISA. Monseñor Ojea encabezó un homenaje a las mujeres que asisten con comida en villas y barrios; criticó la "dureza de corazón" de quienes se desentienden ante las necesidades

#### Javier Fuego Simondet

El obispo de San Isidro y presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, monseñor Oscar Ojea, encabezó ayer una misa en la iglesia Virgen del Milagro de Caacupé, en Ciudad Evita (La Matanza), en homenaje a las mujeres que colaboran en comedores comunitarios. La celebración se realizó en medio de las tensiones entre la Iglesia Católica y el Gobierno por la decisión oficial de frenar el reparto de alimentos para las organizaciones sociales.

En la misa se leyó el pasaje del Evangelio que cuenta que Jesús les pidió a sus discípulos que le dieran de comer a la multitud que los había seguido hasta una zona desértica. Después, monseñor Ojea ofreció su mensaje, ante una feligresía integrada mayoritariamente por mujeres de distintos comedores.

"Jesús se pone en el lugar de aquel que tiene hambre. Los discípulos piensan: 'Que se arreglen como puedan; si tienen hambre, que se vayan y se arreglen'. Los apóstoles se olvidan de la compasión de Jesús. Cómo nos ha pegado esa dureza de corazón. Está tan metida dentro de nosotros y es tan contraria al Evangelio", señaló Ojea en la ceremonia.

"El pan es nuestro. No me puedo desentender [del hambre de otro]. Cada uno sabe qué grado de responsabilidad tiene con respecto al hermano", agregó el titular de la Conferencia Episcopal Argentina.

"Tantas madres escucharon estas palabras de Jesús a los apóstoles: 'Denles ustedes de comer'. No solo son madres de sus hijos, [ustedes] son madres de tantos chicos en el barrio, de los chicos y las chicas del pasillo", sostuvo Ojea.

Monseñor Ojea destacó el trabajo de las encargadas de los comedores y manifestó que su labor es vital: "Estamos trabajando para no entregar nuestros barrios al narco-



Ojea, ayer, al encabezar la misa en la parroquia Virgen de Caacupé, en Ciudad Evita

RICARDO PRISTUPLUK

tráfico, alenemigo que va formando un Estado dentro del Estado".

El presidente de la Conferencia Episcopal advirtió también que, en algunos casos, se viven situaciones de violencia en los comedores cuando se quedan sin mercadería suficiente paracubrir la demanda que tienen. Afirmó que los responsables de esos espacios suelen recibir reproches y que los acusan de quedarse con la comida y deguardársela. "Pido al Señor que nos cure de la violencia y la confusión en la que podemos entrar", suplicó.

La ceremonia, impulsada por el Equipo de Sacerdotes de Barrios Populares y Villas de la Argentina, se desarrolló en una parroquia que es parte del predio de San José Obrero, la obra del padre Nicolás Angelotti (conocido como "padre Tano"), ubicado a metros de las villas

#### EL GOBIERNO RECIBIÓ A CÁRITAS

Un primer acercamiento entre el Gobierno y la Iglesia se dio horas después de la misa que monseñor Oscar Ojea presidió ayer en Ciudad Evita. El encuentro tuvo lugar, además, un día después de que Javier Milei bajara el tono de la confrontación, al sostener en una entrevista con TN que "el papa Francisco puede tener una opinión distinta y eso es válido".

Enesanueva atmósfera de diálogo, la secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia, Yanina Nano Lembo, recibió ayer por la tarde a las autoridades de Cáritas Argentina para conocer las "demandas y expectativas" de la Iglesia frente a la crisis por los alimentos. La funcionaria de Capital Humano se reunió con monseñor Gustavo Carrara, Sofía Zadara, directora ejecutiva de Cáritas, y Pablo Vidal, coordinador de Desarrollo Humano de la organización y referente de los Hogares de Cristo.

Al dar a conocer la reunión, el Gobierno informó que el encuentro apuntó a "iniciar la construcción de un diálogo fructífero que lleve a resultados tangibles en la ayuda a los más necesitados". Puerta de Hierro y San Petersburgo.

La consigna "La vida como viene", estribillo de una de las canciones entonadas en la misa, dominó la ceremonia, que fue convocada como una reivindicación a las cocineras y encargadas de comedores. "En estos tiempos de crisis y confusiones, nos duele que a muchas de estas doñas se las haya acusado de robar o vender los alimentos", señalaron los curas villeros en la convocatoria a la misa que celebraron ayer.

"Pedimos recapacitación: a la gente del Gobierno, a los políticos, a los formadores de opinión, a los empresarios, a todos", fue otra de las frases con las que llamaron a la celebración religiosa.

Además de la misa en el templo de Ciudad Evita, se anunciaron ceremonias "con la misma intención" en otras iglesias que tienen al frente a curas villeros. Algunas de ellas fueron la parroquia Nuestra Señora de Lourdes, en La Banda, Santiago del Estero (del padre José María "Pepe" Di Paola); la capilla Monseñor Angelelli y Compañeros Mártires, en Córdoba (a cargo del padre Pablo Viola), y la parroquia Santa Rita, de Mar del Plata (que encabeza monseñor Ernesto Giobando).

Ojea había ingresado al santuario de la Virgen de Caacupé (venerada enespecial por el pueblo paraguayo) cerrando un grupo de 40 sacerdotes que participaron de la ceremonia. Entre ellos, estaba monseñor Gustavo Carrara, quien días atrás pidió disculpas por los cánticos contra el presidente Javier Milei en una misa que él encabezó en una iglesia del barrio de Constitución. "La patria no se vende", fue la consigna que se escuchó en esa misa.

Afuera del templo, sobre la calle Castillo casi en su cruce con la avenida Crovara, se colgaron banderas de distintas parroquias y congregaciones. Adentro, abundaron los carteles con nombres de distintos comedores. Una cocinera de la Villa Zavaleta, en la Capital Federal, y otra de la parroquia San Martín de Tours, de Moreno Sur, hablaron en el cierre de la misa y destacaron su papel.

Antes del momento de la comunión, los sacerdotes recibieron ollas y tuppers de parte de los feligreses y los colocaron en el altar de la parroquia. Ojea propuso bendecir las manos de las encargadas de los comedores. Cuando la misa terminó, detrás de la iglesia se entregaron porciones de guiso que habían sido preparadas en una olla popular. •

### Un reclamo renovado, pero con mesura y prudencia

#### EL ESCENARIO

Mariano de Vedia LA NACION

on una misa en el corazón de La Matanza, para transmitir un fuerte respaldo a las madres que atienden los comedores comunitarios y en muchos casos constituyen la última frontera contra el avance narco, el presidente del Episcopado, monseñor Oscar Ojea, puso en primer plano el costado de la sensibilidad social de la Iglesia frente a la crisis y los reclamos por la distribución de alimentos.

Con su estilo mesurado, alejado de estridencias, pidió un plan nacional alimentario para que la comida llegue a las familias que lo necesitan y logró que quedaran en un prudente segundo plano las expresiones agresivas contra las políticas del gobierno de Javier Milei que se cantaron la semana pasada en dos parroquias porteñas.

Se trata de un tema que cruza al interior de la Iglesia, no estrictamente por alineamientos políticos o ideológicos, sino tal vez por diferencias en los estilos pastorales. Esa diferencia está en el tono, los modos y los destinatarios de los reclamos.

"Nos dicen que no es política, no es partidismo, pero se le parece bastante", graficó un obispo consultado por LA NACION, al revelar el malestar que generaron en sectores de la Iglesia las misas con cantos y expresiones de tinte político, con la consigna "La patria no se vende", como ocurrió en la Iglesia de la Santa Cruz, en el barrio de San Cristóbal, y en la parroquia Inmaculado Corazón de María, en Constitución.

La fuerte repercusión que tuvieron esas imágenes viralizadas llevó a activar en las últimas horas los canales de comunicación entre el Episcopado y el Gobierno para atenuar posibles desbordes y hacer prevalecer la prudencia, al menos en la celebración que presidió monseñor Ojea, acompañado por varios obispos del conurbano y 40 sacerdotes, en la Iglesia Virgen de los Milagros de Caacupé, en Ciudad Evita. Así lo informaron a LA NACION fuentes gubernamentales.

"Estas misas con signos partidistas no ayudan a crear un clima de diálogo y distensión", estimó otra fuente eclesiástica. Y profundizó su visión crítica: "Muchos pobres había también durante el gobierno anterior y no recuerdo que se hicieran tantas demostraciones".

Varias voces eclesiásticas coinciden en que tampoco ayudaron las imágenes que llegaron desde Roma, con el papa Francisco posando para una foto en la Residencia de Santa Marta con dirigentes sindicales y una bandera en contra de la privatización de Aerolíneas Argentinas, cuyo futuro se discutía ese día en el Senado. A eso se sumó la ausencia con el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, aunque algunos interpretan esa imagen como una muestra de distanciamiento del kirchnerismo.

Adiferencia de las exteriorizaciones de la semana pasada, el clima en la misa de La Matanza se mantuvo dentro de los cánones habituales, sin agresividades ni consignas políticas, lo que reflejaría una decisión expresa de evitar esos desbordes.

El propio arzobispo de Buenos Ai-

res, monseñor Jorge García Cuerva, había rechazado las expresiones políticas en los templos de su jurisdicción, un día después de la celebración que su obispo auxiliar y vicario general, monseñor Gustavo Carrara, presidió en la iglesia Inmaculado Corazón de María, en la que se cantó con aplausos la consigna contra la administración libertaria.

"La misa es algo sagrado, porque está en las entrañas más profundas de la fe de nuestro pueblo [...]. Por eso no está bueno usar la misa para dividir, para fragmentar, para partidizar. No está bueno usar la misa para que terminemos separados como hermanos", fue el mensaje de García Cuerva. Al margen de esta situación, el arzobispo de Buenos Aires recibió en las últimas horas buenas noticias desde el Vaticano. El Papa designó tres nuevos obíspos auxiliares, en una renovación que se esperaba de sus colaboradores inmediatos. Son tres sacerdotes de neta experiencia pastoral en las parroquias porteñas: Sergio Iván Dornelles (50 años), Pedro Cannavó (46) y Alejandro Pardo (46). Se sumarán a los obispos auxiliares que siguen en funciones, entre ellos el vicario general, Gustavo Carrara.

En la misma línea que García Cuerva, distintas fuentes eclesiásticas coinciden en que las misas en Constitución y en la iglesia de la Santa Cruz no fueron momentos muy felices. "No es conveniente politizar y menos en este tiempo, en que toda politización divide", comentó uno de los consultados por este diario, convencido de que la polémica, finalmente, le habrá resultado funcional a Mili, en el cierre de una semana en la que cosechó triunfos políticos.

Muchas voces en la Iglesia, en tanto, son conscientes de que resultan innecesarios los gestos de sobreactuación para mostrar la sensibilidad social de la Iglesia. "Al mismo tiempo, hay un descuido cada vez mayor de las formas y del sentido litúrgico de las celebraciones. Además, cada vez va menos gente a misa, los jóvenes se alejan, no se casan, no bautizan a sus hijos... esa tendría que ser la principal preocupación de los obispos y sacerdotes", confesó una voz del sector eclesiástico. •





Javier Milei e Isabel Díaz Ayuso, opositora a Sánchez en España

### Milei refuerza la tensión con España y será recibido por una figura clave de la oposición

GIRA. El Presidente visitará a Isabel Díaz Ayuso tras los cruces con Pedro Sánchez; confirman la reunión con el alemán Olaf Scholz

#### Jaime Rosemberg

LA NACION

En una agenda que se va modificando "hora a hora", y en medio del conflicto ideológico y mediático con el gobierno socialista de España, el presidente Javier Milei se aseguró una reunión con una interlocutora afín, en su nuevo viaje a Europa, que durará esta vez cinco días y comenzará esta noche, después de participar del acto por el Día de la Bandera en la ciudad de Rosario.

La presidenta de la Comunidad de Madrid y dirigente del Partido Popular, Isabel Díaz Ayuso, le entregará mañana a Milei la Medalla Internacional de la Comunidad de la capital española, tres horas antes de recibir la distinción prevista, el Premio Juan de Mariana, por sus aportes "a la libertad", según confirmaron ayer fuentes oficiales. Opositora al presidente español, el socialista Pedro Sánchez, y cercana a Pro y al gobierno de Cambiemos, Díaz Ayuso forma parte de los "encuentros con amigos" que el Presidente verá en este nuevo viaje a Europa, según la definición que utilizó uno de sus interlocutores diarios.

Fuentes con acceso a la negociación con Ayuso comentaron a LA NACION que el encuentro con Díaz Ayuso fue tramitado en el anterior viaje de Milei a España, el mes pasado. "No podía recibirlo si venía a un encuentro de Vox, ahora el motivo del viaje es otro y por eso lo recibe", comentaron fuentes diplomáticas. La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y la canciller Diana Mondino (en parte del periplo) lo acompañarían en este viaje, el noveno que encara el Presidente en poco más de seis meses de mandato.

La tensión con Sánchez, que parecía haber amainado luego de la mención del Presidente de la supuesta "corrupción" de la primera dama, Begoña Sánchez, durante ese encuentro del partido Vox, y la consecuente decisión de España de retirar a su embajadora en Buenos Aires, María Jesús Alonso, se reavivó ayer, cuando Milei acusó al presidente español de "impulsar un plan contra los medios independientes", y defendió de modo enfático al joven influencer Vito Quiles, quien denunció haber sido perseguido por publicar información sobre el ministro de Transporte, Ramón Puente, el mismo que había aludido a las "sustancias" que presuntamente consumía el Presidente.

La recepción del gobierno español no será, por cierto, demasiado afectuosa. "Desconocemos la agenda del presidente de Argentina, pero si finalmente el viaje se produce, espero que durante sus declaraciones mantenga respeto hacia el pueblo de España y hacia sus instituciones", dijo ayer la portavoz de Sánchez, Pilar Alegría, en conferencia de prensa.

Mientras el viaje a España parece estar rodeado de tensión, la segunda parada también estuvo envuelta en la polémica. El sábado, según confirmó el portavoz Manuel Adorni, Milei estará en Hamburgo para recibir un premio de otra organización liberal, en este caso de manos de la Sociedad Hayek, donde disertará durante 50 minutos. Al día siguiente, el canciller socialdemócrata Olaf Scholz abrirá las puertas de la cancillería alemana para una "reunión de trabajo" entre ambos presidentes, que en un principio incluía una conferencia de prensa conjunta, finalmente cancelada.

En diálogo con LA NACION, el embajador argentino en Alemania, Fernando Brun, calificó de "información errónea" la cancelación de la reunión bilateral, según versiones periodísticas originada en las nuevas declaraciones de Milei contra Sánchez.

"Lo desmiento categóricamente. Este domingo 23 ambos mandatarios se reunirán junto a sus delegaciones en la cancillería federal alemana para llevar adelante una reunión de trabajo sustantiva entre países que poseen una pronunciada convergencia en cuestiones de política internacional y complementariedad en materia económica", dijo Brun.

Trascendió que la convergencia de posicionamientos en política exterior, la guerra en Ucrania y el conflicto entre Israel y Hamas (en estos dos últimos, ambos gobiernos comparten una mirada parecida) serán parte del diálogo, además de las negociaciones argentinas con el FMI y el Club de París, donde Argentina es deudora.

La tercera y última parada de la gira será la República Checa, donde el lunes está previsto un encuentro con empresarios y otro con el primer ministro Petr Fiala. También recibirá un premio del Instituto Liberal y un saludo privado con el presidente de la República Checa, Petr Pavel, antes de su regreso al país, el martes.

#### Redes sociales

Ayer, por segundo día consecutivo, Milei utilizó su cuenta de X para responder preguntas de sus seguidores. Se trata de un intercambio que a veces esconde definiciones políticas, pero también respuestas descontracturadas.

"Hola a todos", abrió el juego Milei en X durante la hora del almuerzo. Entre algunas definiciones, destacó la primera inversión atada al Régimen de Incentivos a Grandes Inversiones (RIGI) y puso en duda el "pacto de Tucumán", previsto para el 9 de julio después del frustrado intento oficialista de reunir a los gobernadores en Córdoba el 25 de mayo último.

"Todos los que han decidido apoyar La Ley Bases están invitados", respondió el Presidente a uno de los usuarios que lo consultó sobre la convocatoria, que serviría de relanzamiento de la gestión. Es decir, la gestión libertaria pretende excluir de la cita a quienes votaron en contra de la iniciativa en el Congreso. También abrió la puerta a una competencia de monedas en el país. •

### El Presidente delimita las funciones que tendrá Sturzenegger

GOBIERNO. La designación se oficializará la semana próxima; Milei recibe hoy a cuatro gobernadores

Maia Jastreblansky y Cecilia Devanna

LA NACION

Javier Milei apunta a avanzar en las próximas horas con las tratativas para que la semana que viene, cuando él regrese de Europa, se pueda oficializar el desembarco de Federico Sturzenegger en un cargo con rango ministerial, además de formalizar otros cambios en la estructura del Gobierno que implicarán una nueva distribución del poder interno.

Enel Gobierno vienen generando expectativa sobre el desembarco de Sturzenegger. Dejaron saber que Milei quiere reunirse con su "economista coloso" para definir sus atribuciones y funciones. Según trascendió, el Presidente podría recibir a Sturzenegger este jueves para mantener una reunión de trabajo y definir los alcances de la nueva cartera "de la desregulación económica y la modernización del Estado".

El encuentro podría darse entre el acto por el Día de la Bandera en Rosario (que comenzará a las 9) y la partida vespertina del jefe de Estado con destino a Madrid. También llegarán a Olivos los gobernadores de Catamarca, Raúl Jalil; Salta, Gustavo Sáenz; Tucumán, Osvaldo Jaldo; y Jujuy, Carlos Sadir.

Por la agenda apretada, los tiempos no darían para oficializar el ingreso de Sturzenegger vía Boletín Oficial por el fin de semana largo. Los cambios de gabinete requieren la confección de un decreto de necesidad y urgencia (DNU), ya que el cambio en el organigrama implica la modificación de la Ley de Ministerios.

La idea de la Casa Rosada no es únicamente contemplar el ingreso de Sturzenegger al Gobierno sino también realizar cambios en el organigrama de ocho secretarías que están en la órbita de Jefatura de Gabinete. "Suponemos que las modificaciones oficiales se harán la próxima semana. Queremos sacar toda la estructura junta", dijo a LA NACION un muy estrecho colaborador de Milei.

Milei partirá cerca de las 19 hacia Madrid para iniciar una gira que incluirá también escalas en Hamburgo, Berlín y Praga. Según trascendió, el jefe de Estado viajará únicamente acompañado por su hermana, la secretaria general de la Presidencia, Karina

Milei. Regresará a Buenos Aires el próximo martes.

Según trascendió, Sturzenegger –un peso pesado en el sistema de economistas que orbitan en torno de Milei– pretendía una cartera voluptuosa para darle sentido a su ingreso al Gabinete. El Presidente ahora debe acordar con él la creación de un ministerio a su medida que, a su vez, no proyecte ninguna sombra en Luis "Toto" Caputo. El jefe de Estado sentenció el martes en una entrevista con el canal TN: "Nadie va a violentar los logros de Toto. Nadie le va a tocar el culo a Caputo".

"La idea es que Sturzenegger entre al Gabinete, estamos definiendo las funciones", expresó Milei. Y para ahuyentar fantasmas en torno al equipo económico agregó: "Pueden convivir, hay un jefe y ese jefe soy yo, que además soy economista".

Francos hoy tiene a su cargo ocho secretarías y 18 subsecretarías, pero retendrá solo un puñado de esas áreas, porque pretende conservar un perfil político y de coordinación interministerial.

El jefe de Gabinete retendrá a José Rolandi como vicejefe de Gabinete Ejecutivo (con atribuciones vinculadas a la gestión) y a Lisandro Catalán como vicejefe de Gabinete de Interior (con las funciones del exministerio del mismo nombre). Además, nombró a José Luis Vila como secretario de Estrategia Nacional, a cargo de la supervisión de la seguridad, la inteligencia y la defensa nacional.

También se espera que la nueva "Unidad Ejecutora de las empresas públicas" (que hasta ahora estaba en la Jefatura de Gabinete) migre hacia Ministerio de Economía, bajo la tutela de Diego Chaher. Todavía resta confirmar si algunas de las sociedades del Estado con destino a concesión privada pueden ser controladas por Sturzenegger. Caputo también heredaría de la Jefatura de Gabinete la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología (en la que asumió Darío Genua), que controla las telecomunicaciones.

Sturzenegger –que ya tiene oficina propia en el segundo piso de la Casa Rosada– absorbería, por su parte, la actual Secretaría de Transformación del Estado y la Función Pública y la Secretaría de Simplificación del Estado que hasta ahora estaban en la órbita de la Jefatura de Gabinete.



Federico Sturzenegger, en la puerta de la Casa Rosada

#### EL ESCENARIO

### La política y la economía salen del freezer

#### Carlos Pagni

LA NACION -

#### Viene de tapa

Hay cambios de roles. Alzas y bajas en la cotización de los funcionarios. Pero nada es más importante que la carrera de Luis Caputo al encuentro del Fondo Monetario Internacional para negociar un nuevo programa económico. Esa decisión comienza a despejar las principales incógnitas de la estrategia material de Javier Milei.

El informe que publicó el staff del Fondo el lunes pasado descarta algunas excentricidades del discurso oficial. Entre ellas, la dolarización y la clausura del Banco Central. En un marco mucho más convencional. Caputo y Santiago Bausili deberán eliminar este mes el blend cambiario que liquida el 80% de las exportaciones por el tipo de cambio oficial y el 20% por el contado con liquidación. Y el mes que viene tendrán que presentar un plan para ir hacia un régimen de flotación cambiaria al estilo peruano o uruguayo. Analistas como Martín Rapetti pusieron la lupa en el texto del Fondo y sacaron algunas conclusiones inquietantes. Por ejemplo, que para el equipo que conducen Gita Gopinath y Rodrigo Valdés, el tipo de cambio de equilibrio debería estar en un nivel equivalente a un dólar oficial de 1150 pesos a fin del mes pasado. Es decir, un 30% más elevado. Para que esa cotización sea compatible con el superávit de cuenta corriente que prevé el Fondo (0,6%) y con la tasa de crecimiento del año que viene (5%), razona Rapetti, el peso debería ir depreciándose con un ritmo que, es inevitable, mantendrá más alta la inflación y frenará el crecimiento. El mercado parece coincidir con el Fondo: ayer el Banco Central debió intervenir vendiendo 156 millones de dólares.

La baja de la inflación ha sido el gran logro del Gobierno hasta ahora. A costa de una preocupante recesión, que inspira el principal desvelo de los actores internacionales: que se profundice la tensión social. Esta es la razón por la cual las imágenes de la manifestación que se produjo frente al Congreso la semana pasada tuvieron lecturas tan distintas dentroyfuera del país. Las encuestas comienzan a registrar una sensibilidad similar. Por ejemplo, un estudio de la consultora Equipo Mide (Janín, Terradez, Piccolomini, Antenucci) consigna que, cuando se pregunta por el principal problema del país, el 23% de los encuestados contestan "la pobreza" yel 15%, "la desocupación". La inflación aparece en tercer término, con 14%. Sin embargo, el 37% dice en esa encuesta que espera una inflación más alta, y el 21%, una igual que la de ahora. Esta imagen general coincide con la de Hugo Haime, quien aclara que, cuando se indaga sobre los problemas generales, el público identifica los dramas sociales. Pero, cuando se pregunta por la situación personal, el problema sigue siendo la carrera de los precios. En las dos investigaciones la imagen de Milei comienza a arrojar un pequeño saldo negativo: 50% baja el pulgar contra 48% que lo levanta en el caso de Mide, el resto no contesta. En la de Haime, 47% aprueba y 53% desaprueba.

Como indican los manuales, la erosión de la legitimidad de origen debería ir compensándose con la legitimidad de ejercicio. Es decir, con éxitos de gestión. Es cuando se vuelve clave la calidad del equipo. Milei ha hecho una apuesta al equilibrio designando a Guillermo Francos jefe de Gabinete no en un rol de gestor

multitareas, como había imaginado Nicolás Posse, sino como un coordinador de todo el equipo. Francos deberá custodiar los equilibrios, sobre todo en zonas propensas a la irritación. Por ejemplo, por la consolidación de Federico Sturzenegger, que tiene en guardia a Luis Caputo. La historia mete la cola. Caputo fue el agente de la defenestración de Sturzenegger en el Banco Central durante la gestión de Macri. El propio Milei maldijo ese reemplazo durante la comida de la Fundación Libertad hace dos meses: "La salida de Sturzenegger fue la culpable del regreso del kirchnerismo", sentenció, exaltado. Los actores de ese drama estaban entre los comensales: Mauricio Macri, Caputo, Sturzenegger. De haber medido el alcance de sus dichos, Milei se tendría que haber cortado una mano.

#### "El Mago del Kremlin"

Cuando se mira el diseño del gabinete se advierte que el principal beneficiario de la salida de Posse fue quien más la estimuló: Santiago Caputo, el "Mago del Kremlin". Este Caputo es lo que la jerga de las campañas electorales denomina "spin doctor". Es decir, alguien que se encarga de que los acontecimientos o las propuestas de un grupo político parezcan mejores de lo que son. Este papel experimenta una evolución. Los primeros estrategas se dedicaban, en general, al marketing. Con el tiempo, se sentaron a la mesa de la decisión política: es el caso de Jaime Durán Barba, orador principal de las asambleas de Pro. Caputo da un paso más adelante: no solo asesora, no solo participa de las decisiones, también gobierna.

Desde el punto de vista administrativo, esta mutación plantea una perplejidad. "El Mago" está unido a la estructura del Estado por un ligerísimo contrato de prestación de servicios con la Secretaría General de la Presidencia, el reinode Karina Milei. Sin embargo, el dedo de Caputo digita áreas importantísimas del sector público. Para empezar, la AFI, donde designó a Sergio Neiffert, mano derecha e izquierda del intendente Jesús Cariglino en Malvinas Argentinas. Neiffert ya tomó contacto con varios colegas de servicios extranjeros. Como carece por completo de experiencia, Caputo lo auxilió convocando a viejos colaboradores del tenebroso Antonio Stiuso. Sin embargo, no todo será un viaje a la prehistoria. Neiffert contará con una moderna área de ciberespionaje. Se la destinará a proteger las valiosísimas bases de datos del Estado, vulnerables hoy al ataque de los hackers. Nada que ver con montar una Cambridge Analytica criolla para la manipulación electoral. Aunque a Caputo se le haga agua la boca.

Por el camino de la tecnología, el poder de Caputo se desliza hacia otra área importantísima del Gobierno. De él depende también el nuevo secretario de Ciencia y Tecnología, con competencia en el decisivo campo de las telecomunicaciones. Es Darío Genua, quien hasta ahora asesoraba al titular del Enacom. Antes tuvo un pasado peronista en el conurbano bonaerense: fue nada menos que secretario de Hacienda de Federico de Achával, el intendente de Pilar, una especie de distribuidor que puede llevar a Martín Insaurralde o a Sergio Massa. El poder de Genua en Telecomunicaciones se completa con el de Martín Ozores, al frente del Enacom, que es el órgano regulatorio del sector. Ozores llegó de la mano de Posse, pero al cabo de los meses se caputizó. En este universo, que está también bajo el control del Mago, brilla una estrella apetecible: Arsat. En esta empresa, asociada con las prestaciones satelitales, fue designado presidente Mariano Grecco. Como Neiffert, como Genua, Grecco también proviene del peronismo. Durante el gobierno de Alberto Fernández fue asesor de Martín Olmos, el hijo de la ministra de Trabajo Raquel Olmos, quien a la vez dependía de Micaela Sánchez Malcom en el área de Telecomunicaciones de la Jefatura de Gabinete. Grecco fue destinado después a dirigir el Data Center de la empresa. Esa dependencia es hoy una de las joyas de Arsat. Es posible que, cuando ponga los ojos allí y la imaginación en el área de ciberespionaje, "El Mago" empiece a soñar en colores. Sesgos profesionales. El otro tesoro de la compañía radica en los 36.000 kilómetros de fibra óptica desplegados, casien su totalidad, por Julio De Vido. Arsat no se puede privatizar. Pero sí está previsto que algún empresario se quede con el 49% de sus acciones. Aquí ponen la lupa numerosos jugadores del sector.

Las privatizaciones, en general, también quedaron bajo la responsabilidad del asesor Santiago Caputo. Fue el gran golpe a la estructura original de Posse: Mauricio González Botto fue reemplazado por Diego Chaher, un eslabón de múltiples cadenas, sobre todo en el campo de los medios de comunicación.

Como se puede observar, "El Mago del Kremlin" es un gobierno dentro del gobierno. Y tiende a expandirse. No porque se acepten las fantasías más o menos persecutorias, y bastante verosímiles, de Sandra Pettovello, quien cree que desde allí le llegan las balas. El joven Caputo domina también la empresa de ferrocarriles, destinada a la privatización, que tiene a cargo Adrián Luque. Es otro viejo integrante de las filas de Massa: durante la gestión del exministro fue responsable de Legales de la misma agencia. Tanta repetición obliga a plantear esta pregunta: ¿persiste un acuerdo entre Massa y Milei, o entre Massa y Caputo? Es probable que no. Que estas continuidades se deban a la decisión de Caputo de incorporar, llave en mano, a habilidosos del régimen saliente. Más allá de las presiones que Massa pueda ejercer, por vias indescifrables, sobre el actual gobierno.

Si Pettovello fantasea, con más o menos fundamento, con que "El Mago" quiere su cabeza, Mariano Cúneo

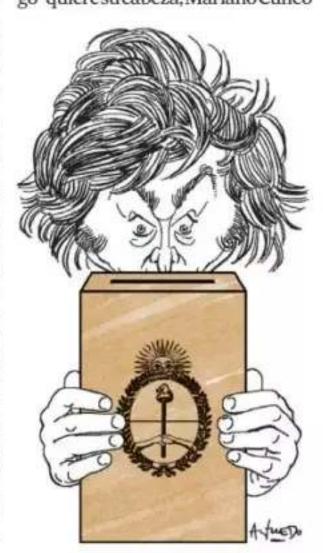

Libarona está convencido de lo mismo respecto de la suya. En Justicia el hombre fuerte es Sebastián Amerio. Amigo de la infancia del joven Caputo, Amerio es el representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura. Cúneo Libarona, mientras tanto, sigue siendo una figura pública no por sus aportes a la función, sino por los casos resonantes que tuvo como defensor. Por ejemplo: ayer, en un fallo muy controvertido, la Cámara de Casación, con la firma de Diego Barroetaveña, Daniel Petrone y el boxindanga Carlos Mahiques, excluyó de la causa "cuadernos de las coimas" al primo hermanode Mauricio Macri, Angelo Calcaterra. Mahiques, como se sabe, fue ministro del gobierno de María Eugenia Vidal. Titular de la empresa Iecsa, que había pertenecido a su tío, Franco Macri, las evidencias de que Calcaterra pagó coimas a funcionarios del gobierno de Cristina Kirchner eran muy copiosas. Muchos interlocutores escucharon de su boca justificaciones sobre "por qué tuve que hacerlo". Ahora este nombre se suma a la larga lista de empresarios exculpados. En el mundo de la abogacía circulaba ayer un acertijo: ¿será este pronunciamiento la prenda que pagó Comodoro Py para que el macrismo termine de dar luz verde a la llegada de Ariel Lijo a la Corte? Sería rarisimo, porque Mauricio Macri ya se pronunció en contra de esa candidatura, pidiendo la designación de una mujer y afirmando que los jueces de la Corte deben ser inobjetables.

Cúneo Libarona, quien como astuto penalista debe estar orgulloso de jamás haber defendido a un inocente, compensó con Calcaterra el mal momento de anteayer. Porque el ministro de Justicia también fue el patrocinante de José Alperovich, condenado a 16 años de prisión por abuso sexual de su sobrina. A Alperovich lequeda todavía otro calvario cuando se celebre el juicio oral, en Santiago del Estero, por el robo de miles de cabezas de ganado a la familia Roemmers. También ahí está imputado.

#### Campana de largada

La aprobación de la Ley Bases es la campana de largada de otros procesos. No solo acelera una nueva política cambiaria. No solo motiva al gabinete. También habilita la carrera electoral. Es verdad que es muy temprano para discutir candidaturas. Pero llegó la hora de pensar en las asociaciones que se presenten durante el año próximo. El principal enigma es cómo se volverá a configurar el campo no peronista, desarticulado por la emergencia de Milei. El nuevo diseño está en relación con las distintas hipótesis sobre el futuro del oficialismo.

Un sector de la dirigencia entiende que la baja dramática de la inflación, el triunfo parlamentario y la renovación de un acuerdo con el Fondo consolidarán el liderazgo del Presidente. Esa visión cuenta con otro argumento: el informe del staff de ese organismo internacional vaticina que, así como este año habrá una caída del 3,5% del PBI, el año próximo habrá un aumento del 5%. El Fondo la estaría viendo.

Este es el terreno que comienza a trabajar un sector de La Libertad Avanza. Francos, por ejemplo, explora una asociación cooperativa con gobernadores del peronismo: Sáenz, Quintela, Passalacqua, talvez Zamora. ¿Hubotambién un acuerdo con el correntino Camau Espínola para apoyarlo como candidato a la gobernación en 2024 a cambio de votar la Ley Bases? Sería perjudicial para el radical Gustavo Valdés. Festejarían Yacobitti y Lousteau. Por ahora, puro humo.

La guerra toma temperatura en la provincia de Buenos Aires y en la Capital Federal. En la provincia, las posturas del Gobierno son indicadas por Karina Milei, a través de Sebastián Pareja. Este exmassista es ahora subsecretario de Integración Socio Urbana del Ministerio de Capital Humano, una plataforma ideal para hacer política en el Gran Buenos Aires.

Pareja ha establecido una alianza con Patricia Bullrich y su principal aliado bonaerense, el intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela. Detalle sobre Valenzuela: estudió Economía con Milei. Bullrich y Valenzuela son los abanderados de una integración acelerada de Proa La Libertad Avanza. Quieren encabezar ese proceso, respetando su premisa mayor: el candidato del año que viene en el distrito debe ser José Luis Espert. Paloma de Larreta, Espert vuela hoy como halcón de Milei.

La resistencia a esta avanzada del Presidente sobre Pro está encarnada por Cristian "Pucho" Ritondo, a quien Bullrich acusó de dar un golpe de Estado en el partido, produciendo el vaciamiento de la conducción. Como consecuencia de este entredicho se dividieron los bloques en la Legislatura. Ritondo enarbola el estandarte de Macri.

En la ciudad de Buenos Aires se reproduce la misma pelea. Aunque La Libertad Avanza enfrenta una fisura: Pilar Ramírez, delegada de Karina Milei en la Legislatura, rompió el bloque enfrentada a Ramiro Marra. Ramírez es la esposa del vicepresidente del Banco Nación, Darío Wasserman, confesor financiero de muchos dirigentes. Marra, que trabaja en el mismo rubro, se ufana de su amistad con el Presidente. Pero bromea ante sus íntimos: "Soy anti-K. Anti Karina". ¿Fisuras entre los hermanos? Parecería imposible.

Los aliados de Bullrich, ajenos a estas rencillas, están dispuestos a ir detrás de un libertario. En principio, Manuel Adorni. Pro debería plegarse. O levantar a su propio candidato. Si se diera la segunda opción, Milei podría imaginar una maldad: lanzar a la mismísima Bullrich para senadora en el distrito de los Macri. ¿Obligaría a salir al ruedo a Mauricio Macri? Muchos observadores creen que es la única chance de retener el distrito administrado por su primo.

La estrategia del expresidente se sostiene en otra hipótesis electoral, más cercana a los estudios de Mide y de Haime: la estrella de Milei se irá opacando por culpa de la recesión y habilitará así un tablero de tercios. Es decir: el Gobierno no podría cooptar a todo el electorado de Pro. Frente a una Bullrich radicalizada, que peregrina a besar el anillo de Nayib Bukele, ícono de un experimento de chavismo liberal, Macri ensayaría una diferenciación. También él está esperando la Ley Bases.

La temperatura de este duelo entre Macri y Bullrich, que es un duelo entre Macri y Milei, se podrá medir con fecha y hora: el próximo 4 de julio, cuando se celebre la asamblea partidaria que Bullrich aspira a comandar. Milagros de la política: los dirigentes de Pro van adquiriendo reflejos de la cultura radical.

### Macri intenta reinventarse sin chocar con Milei, y Pro no se define sobre Lijo

ALIADO. El expresidente se alista para levantar el perfil y reaparecer tras la sanción de las leyes económicas en el Congreso; dilata algunas decisiones electorales y estratégicas

Matías Moreno LA NACION

La estrategia de Mauricio Macri tiene tres pilares: fortalecerse y acumular poder en Pro; permanecer del lado del "cambio" y cooperar con Javier Milei, pero recuperar la identidad de su partido, y esperar antes de mover las fichas.

Macri, quien viajó el martes a Chile para participar de un homenaje al expresidente Sebastián Piñera, cultivó el segundo plano en el primer semestre para no interferir y darle tiempo a Milei para que pusiera en marcha la gestión con su impronta. Sin ostentar una influencia decisiva, el exmandatario vio de lejos los últimos cambios en el gabinete. No fue consultado ni intercedió en la decisión de Milei de echar a Nicolás Posse y promover a Guillermo Francos. Tampoco fue el nexo entre Sandra Pettovello y Lucas Aparicio (Pro), nuevo número dos de Capital Humano, aunque en las semanas más críticas mantuvo pira a reunir a los referentes de Proy contactos reservados con la minis- presentar a las nuevas autoridades micas-el instrumento para que Mi- caso de Ariel Lijo -Maximiliano tra predilecta del Presidente. Macri bendijo el ingreso de Aparicio, pero no lo apadrinó ni arbitró en la negociación. Pese a que se lleva bien con el Presidente, el nuevo titular de Pro se siente vedado por la mesa chica de la Casa Rosada. Sin embargo, no sale a confrontar y aguarda su momento. Macri espera.

Conforme con la actuación de Pro durante la sesión en que el Senado aprobó las leyes de Milei -Guadalupe Tagliaferri fue la única que se desmarcó-, el expresidente se prepara volver a la primera línea de batalla e intentar recuperar los casilleros perdidos en el nuevo tablero político. Lo hará, como estaba previsto, con un acto de Pro en el que procurará escenificar el nivel de respaldo que cosechó en su partido en detrimento de Patricia Bullrich, la ministra de Seguridad, quien decidió romper con Macri. El 4 de julio será una fecha crucial para Pro. ¿Macri mantendrá el acuerdo para darle la titularidad de la Asamblea Partidaria? Si ese pacto se frustrara, Bullrich podría soltar amarras e independizarse.

El acto de Pro que prepara el expresidente aún notiene fecha definida, pero podría ser durante los primeros días de julio. Ese día Macri as-



Mauricio Macri viajó el martes a Chile para participar de un homenaje a Sebastián Piñera

del partido. El evento servirá como plafón para una suerte de relanzamiento político de Macri.

Después de que el Congreso apruebe la Ley Bases y el proyecto impositivo, Macri estará liberado para enviar mensajes a quienes se esmeran por prescindir de su figura. Es decir, el círculo íntimo de Milei. Por eso, ese eventual logro político del Presidente podría convertirse en un punto de inflexión en el vínculo con Pro.

El expresidente planea diferenciarse de Milei en temas puntuales yapelando a las banderas históricas que levanta Pro en las etapas proselitistas: la gestión del Estado y la propuesta institucional. Lo hará de forma prudente y sin obstaculizar a Milei, según describen integrantes de su tropa. "Pro va a ser el garante del cambio con equilibrio", resumen en la cúpula del partido amarillo.

Cerca de él remarcan que el éxito de la "batalla cultural" contra el modelo kirchnerista que lleva adelante Milei con tono épico dependerá de una buena implementación de las reformas. Allegados a Macri consideran que el Gobierno deberá dar "señales claras de sustentabilidad" y que el "cambio" deberá replicarse en cada "área" del Estado.

lei asuma toda la responsabilidad de la gestión-, Macriy los suyos prevén que ya no habrá un alineamiento automático de Pro a las medidas del Gobierno, sobretodo, en los debates legislativos.

El expresidente ya escuchó que jas de integrantes del bloque de diputados que conduce Cristian Ritondo respecto de la actitud ultraoficialista de los soldados bullrichistas. Los notan más interesados en ganarse la confianza de la Casa Rosada que en cuidar los intereses de Pro.

Mientras tanto, Macri se mantiene bajo radar -asumió por Zoom la presidencia de Pro-yoculta sus cartas. Hasta ahora, solo ha dado señales de apoyo al Gobierno. Sus laderos arguyen que lo hizo convencido de que el rumbo es el correcto, pero también porque observa un mandato claro por parte del electorado antikirchnerista: cooperar con Milei. Sus adversarios internos, en cambio, creen que "especula" y aguarda la evolución del experimento del libertario para reposicionarse. "Hay que ser pacientes. Nuestro mandato es 'ayuden y no se peleen'", retrata un consejero de Macri en el llano.

Por el momento, el expresidente no ha expuesto sus disidencias con el estilo y la praxis de Milei. Por ca-

Una vezaprobada las leyes econó- so, mantuvo silencio respecto del Ferraro, titular de la Coalición Cívica, le pidió aver a Martín Lousteau (UCR) y Macri que se pronuncien-. Hasta ahora la bancada que lidera Luis Juez no recibió instrucciones. "Mauricio ya se bajó de este colectivo, pero no lo va a decir nunca ni va a hacer nada para lesionar a Milei", interpreta uno de los exsocios de Macri.

AFP

Quienes orbitan cerca confirman que el expresidente es crítico de la candidatura de Lijo y considera que Milei debe darle un marco sustentable a la reforma económica. Eso implica, retratan, cuidar las instituciones y preservar una Justicia independiente para darles seguridad jurídica a los inversores. No obstante, no está definido aún si Macri motorizará la instrucción orgánica de rechazar el pliego. Es más, tomó fuerza la posibilidad de que dé libertad de acción al bloque de senadores. Sería una manera de preservar el vínculo con Milei. A su vez, pediría que los que voten a favor de Lijo, también respalden a García-Mansilla. "Mauricio podría hacer una crítica genérica. De alguna manera, Mansilla equilibra la llegada de Lijo. El Gobierno dice que son lo dos o ninguno", apunta un interlocutor habitual de Macri. En Pro inquieta la demora del Ejecutivo en enviar los pliegos de unos cien jueces, fiscales y defensores. Es el tema que más moviliza a los gobernadores y complica el funcionamiento de la Justicia.

Por lo pronto, Tagliaferri, a cargo de la Comisión de Acuerdos, ya mantuvo contactos con LLA. La cúpula libertaria quiere acelerar y tratar los pliegos cuanto antes. El proceso, que se iniciará recién con el llamado a audiencias públicas, demorará al menos veinte días o un mes. "Nos tenemos que juntar con Mauricio para evaluar el tema", reconoce un jerarca de Pro, quien aguarda recibir directivas en los próximos días. Lijo divide aguas en Pro: el larretismo y Bullrich o María Eugenia Vidal y Guillermo Montenegro lo apovan. En cambio, Juez o Laura Alonso lo cuestionaron con dureza. Macri opera en ese terreno inestable.

El titular de Pro también evitó condenar los ataques de Milei contra el Congreso o periodistas; criticar la pérdida de poder adquisitivo de los jubilados, las subas de las prepagas y la eliminación de la obra pública. Tampoco cuestionó los traspiés en el manejo de la política exterior. Hasta ahora prefirió esperary no ir al choque con el Presidente, quien preserva altos niveles de respaldo popular pese al ajuste y el clima recesivo.

Quienes visitaron a Macri en sus oficinas de Olivos lo notaron decidido a recuperar el terreno perdido en Proy limpiar de las filas de su partido a los conversos al mileísmo. Repite ante quien quiera escucharlo que deben cuidar la identidad partidaria y no sumarse al plan de convergencia que promociona Bullrich.

Mientras Karina Milei acelera el armado de LLA en todo el país, dirigentes de confianza de Macri admiten que más pronto que tarde los armadores de ambos espacios deberán sentarse a discutir si serán coequipers o contrincantes en 2025. Descuentan que el eventual frente electoral deberá evaluarse distrito por distrito. Prevén un reparto equilibrado-acompañar o encabezar la lista-y que los dos terrenos más calientes serán la ciudad, bastión de Jorge Macri, y Buenos Aires. Este martes, en una entrevista con TN, el Presidente anticipó que piensa en "el profe" José Luis Esperty Manuel Adorni como postulantes de LLA en Buenos Aires. En Pro siguen con atención los movimientos en suelo bonaerense, sobre todo, Diego Santilli o Diego Valenzuela, quienes pulsean por liderar la oposición a Axel Kicillofen 2027 en una convergencia con "las fuerzas del cielo". Macri, entre tanto, se garantizó que Cristian Ritondo estará al frente del partido y tendrá la llave para negociar lugares en las listas. •





### **ECONOMÍA**

Edición de hoy a cargo de Francisco Jueguen y José Luis Brea www.lanacion.com/economia | @LNeconomia | Facebook.com/lanacion economia@lanacion.com.ar

| DÓLAR     |           |                    |          |                           |                                        |
|-----------|-----------|--------------------|----------|---------------------------|----------------------------------------|
|           |           | ▲ (ANT:\$943,65)   | Euro     | The state of the state of | ▲(ANT: \$971,51)                       |
| CCL       |           | ▲ (ANT: \$1264,17) | Real     |                           | ▼ (ANT: \$167,18)                      |
| Mayorista | \$907,00  | ▲ (ANT: \$903,50)  | Reservas |                           | ▼ (ANT: 29.956)<br>en millones de US\$ |
|           |           | ▼ (ANT: \$1305,00) |          |                           |                                        |
| Turista   | \$1479,20 | ▲(ANT: \$1478,40)  |          |                           |                                        |

### En julio las prepagas subirán entre 4,2% y 9,4% y deberán comenzar a hacer descuentos

REAJUSTES. Para definir las cuotas del próximo mes las entidades ya están libres de regulación; cómo se calculan los saldos a favor de los afiliados por las subas de los primeros meses del año

#### Silvia Stang LA NACION

La Justicia homologó el acuerdo firmado a fines de mayo entre el Gobierno y más de 40 prepagas en el marco del conflicto que se había iniciado en abril por las subas de las cuotas. Tras la homologación de Juan Rafael Stinco, a cargo del Juzgado Civil y Comercial N° 3, las entidades comenzaron a comunicar qué subas aplicarán en julio y cuál es el saldo acreedor de cada afiliado: es decir, cuánto dinero se irá considerando a su favor en las facturas de los próximos 12 meses, como una forma de aliviar la situación dadas las alzas por arriba de la inflación que hubo en los primeros meses del año.

Según lo acordado, desde las cuotas correspondientes a julio las entidades pueden aumentar libremente, partiendo de los montos cobrados por junio que, a su vez -en el caso de las entidades que cobran por el mes en curso y no a mes vencido-, deben ser no superiores a lo facturado por diciembre multiplicado por 2,33. Es decir, el importe que exceda lo cobrado a fines de 2023 no puede ser este mes mayor que la inflación acumulada entre noviembre y mayo, que resultó de 133%.

Varias entidades ya comunicaron qué subas aplicarán en julio. Algunas de ellas son: Swiss Medical (6,7%); Galeno (7,5%); Medifé (4,2%); AccordSalud(8,8%); HospitalItaliano (9,37%); Omint (8,5%) y Medicus (8%). OSDE, en tanto, que factura en julio los servicios de junio, anunció ayer un aumento de 4,2%, equivalente a la inflación de mayo.

A partir de julio, además, las facturas incluirán descuentos, surgidos de los crédito que se hayan determinado a favor de los afiliados. Esos importes serán inferiores a los que surgirán de los mencionados aumentos, por lo cual los valores a pagar serán más altos que los de junio.

La liberación de precios, en rigor, fue dispuesta por el DNU 70 de diciembre de 2023, pero cuatro meses después el Gobierno consideró que los aumentos estaban siendo abusivos y que las empresas se habían cartelizado, por lo que llevó el tema a la Justicia. Además, desde el Ministerio de Economía se dictó entonces una medida administrativa disponiendo restricciones de precios para un grupo de prepagas (con la homologación judicial del acuerdo de partes esa medida quedó anulada).

Respecto de las cuotas cobradas



En el sector dicen que hay 5000 establecimientos prestadores en riesgo de quiebra

SHUTTERSTOCK

en los primeros meses del año, el acuerdo incluyó una cláusula referida a la devolución de dinero a los afiliados. El 4 de junio se firmó un acta en la que se detalla cómo se hace la cuenta para definir, en cada caso, el importe en cuestión.

En la práctica y por motivos que se explicarán, el cálculo no contempla la diferencia total que surgiría de comparar las cuotas efectivamente pagadas con las que se habrían abonado si las subas se hubieran guiado, mes a mes, por la inflación. Fue elaborado, según destaca el texto de la homologación judicial, por la gerencia de Control Económico Financiero de la Superintendencia de Servicios de Salud.

#### Cómo es la cuenta

De acuerdo con el ejemplo expuesto en el acta de implementación, firmada por representantes de 33 prepagas, de la Superintendencia de Servicios de Salud y de la Secretaría de Industria y Comercio, la deuda por cada mes se calcula observando la diferencia entre el monto efectivamente cobrado y el importe que hubiera resultado en caso de haberse aplicado, como porcentaje de incremento, la variación de precios del mes previo. La cifra que representa esa brecha \$178.500 en el caso en cuestión se actualiza en función de la tasa

mensual pagada por el Banco Nación por los depósitos a plazo fijo, un índice inferior a la inflación.

En el caso de los meses posteriores a enero, para calcular la brecha entre lo cobrado y lo que se habría cobrado si las subas hubieran sido según la inflación, se toma como valor comparable la cifra efectivamente facturada, y no la que se habría obtenido si en cada período previo el monto se hubiera calculado siguiendo la variación de los precios. Si la cuenta se hiciera de esta segunda manera, los saldos a favor de los afilados resultarían mayores.

Por ejemplo, siguiendo el ejemplo expuesto en el acta que es parte del expediente judicial, si la cuota de diciembre fue de \$100.000 y la de enero de \$140.000 se entiende, que al aplicarse el criterio de suba según la inflación del mes previo, debió habersidode\$125.500, yaqueel índice de precios avanzó en diciembre un 25,5%. La diferencia es de \$14.500 y a ese número se lo actualiza usando la tasa de plazos fijos -de manera acumulativa- correspondiente a enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio. Por eso, en el ejemplo se llega a un total de \$21.316.

Para la cuota de febrero, de (tras un aumento de 27,5% respec-

to de enero) se considera que debió aplicarse un 20,6%, que fue el índice de inflación del primer mes del año. Ese porcentaje, a los fines del cálculo para determinar el monto a devolver, no se aplica sobre \$125.500, sino sobre los \$140.000 facturados efectivamente por enero. Así, la cifra resultante "según la inflación" es de \$168.840 y la brecha con lo que fue facturado llega a \$9660, cifra que se actualiza aplicando de manera acumulativa las tasas bancarias de febrero, marzo, abril y mayo. Y se llega a un monto de \$13.008.

Así, las diferencias por cada mes se calculan de la siguiente manera, si se trata de empresas que facturan el mes en curso.

Por enero, se resta de la cifra efectivamente facturada (que tuvo una suba de alrededor de 40%) la que habría resultado de aplicar la inflación de diciembre (25,5%); el número obtenido se multiplica sucesivamente por 1,0917; 1,0917; 1,0917; 1,0583; 1,0417, y 1,025 (tasas pasivas del Banco Nación correspondientes a cada mes entre enero y junio).

Por febrero, se calcula la diferencia entre lo facturado (con aumentos de entre 27% y 30%) y el importe que habría resultado de aplicarse la inflación de enero, tomando como base la cifra realmente facturada

por ese primer mes de 2024; el resultado se multiplica sucesivamentepor1,0917;1,0917;1,0583;1,0417, y 1,025 (las tasas de febrero a junio).

Por marzo, se compara lo facturado(hubo alzas de entre 15% y 23%) con la cifra resultante de aplicarle la inflación de febrero (13,2%) a lo que efectivamente se pagó por ese segundo mes del año; el número obtenido se actualiza multiplicándolo por1,0917;1,0583;1,0417, y1,025.

Por abril, se compara lo facturado (con reajustes de 15% a 19%) con la cifra que habría surgido de aplicarle la inflación de marzo, de 11%, al monto de la cuota pagada el mes previo. El resultado se reajusta multiplicándolo por 1,0583; 1,0417, y 1,025.

Por mayo, se compara lo facturado con el número resultante de aplicarle a la factura correspondiente a abril el índice de suba de precios de ese cuarto mes del año, de 8,8%. La cifra que da como resultado se reajusta multiplicándola por 1,0417 y por 1,025.

Al número surgido de sumar los montos determinados por cada mes se lo divide por 12. Y la cifra que resulta de hacer esa cuenta es el monto que se devolverá en julio. Para los meses sucesivos se incorpora, período a período, una actualización de 2,5%, equivalente a la tasa pasiva del Banco Nación vigente en junio.

En el ejemplo incluido en el acta, por una cuota que era de \$100.000 en diciembre y llegó a \$286.017 en mayo (un incremento acumulado de 186% en cinco meses), el saldo a favor del afiliado es, ya incluidas las actualizaciones, de \$89.609,56. La primera compensación, que será un monto que se descontará de la cuota de julio, es de \$6495,54; la segunda, de \$6657,93; la tercera, de \$6824,38, y cada una de las siguientes siempre será un 2,5% más alta que la inmediata anterior.

El mecanismo por el cual deberán ponerse a disposición de los afiliados saldos a su favor abarca tanto a quienes pagan todo el plan con dinero de sus bolsillos como también a los llamados afiliados "desregulados" del sistema de seguridad social, que son quienes derivan los aportes y contribuciones salariales a pagar parte de la cuota de su prepaga.

El acta firmada establece que las entidades deben informar a sus afiliados cuál es el crédito a su favor.

#### Advertencias desde el sector

Al tiempo que se da un nuevo punto de inflexión en la política sobre los precios del sector, un comunicado emitido el martes por la Unión Argentina de Salud (UAS) -que nuclea a entidades financiadoras y prestadoras-, advierte que el aumento salarial para el personal de la sanidad que se firmó el 28 de mayo, por un 28% en tres meses "se suscribió muy a pesar de la situación de quebranto que muchos prestadores del sistema están atravesando, pero entendiendo, por sobre todas las cosas, las necesidades innegables que enfrentan los trabajadores de la salud".

De acuerdo con el escrito, hay unos 5000 establecimientos prestadores en riesgo de quiebra desde agosto; ese mes caerá una medida protectora y la AFIP podrá ejecutarlos por sus deudas impositivas y previsionales. •



MECON

#### Caputo, Marín y Figueroa, ayer, en Loma Campana

de Neuquén, Rolando Figueroa, y el presidente de YPF, Horacio Marín, recorrieron Loma Campana, uno de los principales bloques que la compañía opera en Vaca Muerta. También estuvo presente el ministro de

El ministro de Economía, Luis Caputo; el gobernador Energía de Neuquén, Gustavo Medele. Hablaron del Plan 4x4 de YPF para potenciar Vaca Muerta.

"Con el gobernador de Neuquén @Rolo\_Figueroa y Horacio Marín, presidente de YPF, recorrimos Vaca Muerta. ¡Impresionante!", escribió en X Caputo. •

### TGS anunció una inversión de US\$700 millones para el gas de Vaca Muerta

HIDROCARBUROS. El proyecto, atado al RIGI que se aprobó en el Senado, buscará ampliar la capacidad de transporte de un ducto

Sofía Diamante LA NACION

Apenas una semana después de aprobado en el Senado el proyecto de Ley Bases, que incluía el Régimen de Incentivos a Grandes Inversiones (RIGI), la empresa Transportadora de Gas del Sur (TGS) presentó ayer una iniciativa ante el Ministerio de Economía para invertir US\$700 millones en la ampliación de transporte de un ducto que conecta Vaca Muertacon Buenos Aires. La propuesta es una alternativa a la idea del Gobierno de licitar el segundo tramo del gasoducto Néstor Kirchner.

A diferencia de la propuesta oficial, el proyecto de TGS permite usar el caño ya construido en el primer tramo e instalar tres nuevas plantas compresoras y otros equipos para ampliar la capacidad de transporte de los 21 millones de metros cúbicos día (m3/d) a 35

millones. Luego, se haría una extensión adicional en el sistema de transporte de TGS, que permitiría aumentar en 14 millones de m3/d la oferta disponible de gas al Litoraly al norte argentino.

La ampliación de la capacidad de transporte permitirá reemplazar importaciones de gas natural licuado (GNL) y de gasoil, que, según cálculos de TGS, permitirán al país ahorrar US\$700 millones en la balanza comercial y US\$500 millones en las cuentas fiscales, ya que la producción nacional de Vaca Muerta es más económica.

"Es la primera iniciativa que viene del sector privado para llevar adelante una inversión en infraestructura de US\$700 millones. con el propósito de ejecutary financiar confondos propios", dijo Oscar Sardi. CEO de TGS, en una conferencia de prensa, acompañado de los principales accionistas de la

#### DESEMBOLSOS MILLONARIOS EN SAN NICOLÁS

Elsecretario de Planeamiento y Gestión para el Desarrollo Productivo y de la Bioeconomía, Juan Pazo, mantuvo un encuentro ayer en el Palacio de Hacienda con representantes de la empresa siderúrgica Sidersa, en el que se presentó un plan de inversión inicial por US\$300 millones para instalar una planta siderúrgica de última generación en la ciudad de San Nicolás. Según se indicó en un comunicado, se buscará abastecer al mercado con insumos como el hierro de construcción.

empresa, Luis Fallo, vicepresidente de TGS y representante de la familia Sielecki, y Gustavo Mariani, CEO de Pampa Energía.

La obra se repagaría con el valor de las tarifas de transporte de gas, que tuvieron un fuerte aumento de 675% en abril último, luego de estar pisadas durante años debido a la política de congelamiento tarifario que aplicó el gobierno anterior.

"En el gobierno anterior no estaban las condiciones dadas para hacer esta inversión. Ahora se dieron determinadas condiciones para hacer una inversión de estas características. Tiene que ser sustentable para que se sigan haciendo inversiones. Tenemos gas para 120 años; o lo aprovechamos hoy, o tenemos que hacer en el futuro un monumento que diga que acá dejamos enterrados miles de millones de dólares", dijo Sardi.

Si bien la actual administración también incumplió durante mayo y junio la promesa de que las tarifas se iban a actualizar de forma mensual, en la empresa señalaron que el Gobierno les prometió que la situación se regularizará a partir del próximo mes. En julio, el servicio volverá a subir cada mes ajustado según un índice de estimación de inflación futura, que el Ministerio de Economía todavía no definió.

En etapas

En este contexto, TGS presentó el proyecto que tiene dos etapas. En primer lugar, ampliar la capacidad de transporte utilizando el ducto del primer tramo del gasoducto Néstor Kirchner, que se extiende desde Tratayén (Neuquén) a Salliqueló. La empresa calculó el costo de esta obra en US\$500 millones, e incluye la instalación adicional de cuatro plantas compresoras para ampliar la oferta en 14 millones de m3/d (de 21 millones a 35 millones).

La segunda parte del proyecto implica realizar obras complementarias al ducto que se extiende desde Salliqueló a Mercedes (Buenos Aires) y que está bajo la licencia de TGS. Esto significa instalar dos plantas compresoras adicionales y construir un loop (similar a un bypass) de 20 km al caño ya construido, que demandaría una inversión adicional de US\$200 millones.

El proyecto total se divide en dos obras porque se llevarían adelante bajo dos marcos regulatorios distintos. Para la primera parte, el Gobierno debería llamar a una licitación de obra pública, que tendría como base la propuesta presentada por TGS, pero que podría incluir cambios.

EnTGS calcularon que el proyecto total estaría listo para el invierno de 2026, si el Gobierno adjudica la primera parte de la obra antes del 1º de noviembre próximo. •

#### Las empresas de energía vuelven a pedir por una deuda al Gobierno

Afirman que Economía pagó solamente el 35% de sus compromisos en abril

Menos de un mes después de que Luis Caputo lograra que todas las generadoras de electricidad y productoras de gas aceptaran recibir como pago de deuda un bono que cotiza al 50% de su valor nominal, el Tesoro comenzó a retrasarse de nuevo con sus compromisos. Según una carta que enviaron las empresas del sector al ministro, el Gobierno les pagó solo el 35,29% del total del vencimiento de abril. En Economía se comprometieron a regularizar la situación antes de fin de mes.

La Asociación de Generadores de Energía Eléctrica de la República Argentina (Ageera) le envió el jueves pasado una misiva a Caputo en la que reclama que el Gobierno se apartó "fuertemente del compromiso asumido" el mes pasado, cuando ofreció de manera unilateral pagar las deudas acumuladas de \$600.000 millones en los primeros tres meses de gestión con el bono AE38.

"La mayoría de los acreedores del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) aceptaron con un gran esfuerzo adherir a la firma de los acuerdos individuales por las condiciones de pago propuestas en la resolución de la Secretaria de Energía Nº58/2024, que incluía el compromiso del gobierno nacional de restablecer el flujo de pago a los agentes generadores a partir de las transacciones de marzo de 2024, tal como lo define la misma resolución", decia la carta del presidente de Ageera, Gabriel Baldassarre.

"No obstante, en el día de hoy, solo hemos cobrado el 35,29% de la transacción de abril de 2024, apartándose fuertemente del compromiso asumidoy quedando también a ún pendientedepagolascuotas del Foninvemem, correspondientes a los vencimientos de mayo y junio de 2024", agregó.

Luego indicó que esta situación "genera un escenario de gran incertidumbre que interfiere en la planificación de las inversiones en mantenimiento o nueva potencia, en el tratamiento de las paritarias sindicales y en la cancelación de los costos operativos corrientes de las centrales de generación, afectando de esta forma el desarrollo normal de la actividad y poniéndose en riesgo la continuidad operativa del MEM". • Sofía Diamante

### clasificados



Edictos Judiciales

Edicto

El JuzgadoNacional de Primera Instancia en lo Civil y Comer-

Legales

#### Edictos Judiciales

cial Federal Nº 5, a cargo delDr. Patricio Maraniello, Secretaría Nº 9 a mi cargo, sitio en Libertad piso 10°de Capital Federal, hace saber que Jesús Alberto GARCIA FUENMAYOR, DNINº95.293.610 de nacionalidad Venezolano y de ocupación empleado, ha iniciadolos trámites de tendientes a la obtención de la Ciudadanía Argentina. Cualquierpersona que tuviere conocimiento de algún acontecimiento que pudiera obstar adicha concesión, deberá hacer saber su oposición fundada al Juzgado. Publíquesepor dos veces. Buenos Aires, 14 de febrero

#### Edictos Judiciales

de 2022 - N. IAVIER SALITURI-SECRETARIO

Edicto El Juzgado Nacional de PrimeraInstancia en lo Comercial Nº 1, a cargo del Dr. Alberto D. Alemán, SecretaríaNº 1, a cargo del Dr. Mariano Conde, sito en Av. Roque S. Peña 1211, piso 5º, de esta Ciudad de Buenos Aires, hace saber que allí tramita el procesocolectivo caratulado "Consumidores Financieros Asociación Civil para su Defensac/ Banco del Chubut S.A. s/ Ordinario", (Expediente Nº 56595/08), y que porsentencia

#### Edictos Judiciales

confirmada el 27/12/2023 por la Sala "A" de la Excma. Cámara deApelaciones del Fuero, se ha condenado al Banco del Chubut S.A. a cesar para elfuturo el cobro de sumas en concepto de "riesgo contingente o de sobregiro sinaprobación" respecto de los clientes y ex clientes cuentacorrentistas (personasfisicas y juridicas consumidores finales-) cuando éstos se excedan en lautilización del descubierto autorizado o giren en descubierto sin tener acuerdo(aprobación) en tal sentido, en la medida en que se haya cobrado esa comisióncuando se

#### Edictos Judiciales

cubrió el sobregiro en el mismo día o cuando ese descubierto seprolongase más de un día y la percepción de esa comisión se reitere, osuperponga con el cobro de intereses por ese descubierto no autorizado. Asimismo, se lo ha condenado devolver las sumas indebidamente cobradas enconcepto de comisión por "riesgo contingente o de sobregiro sin aprobación respecto de los clientes cuenta correntistas que detenten el carácter de consumidores" cuando éstos se excedan en la utilización del descubiertoautorizado o giren en descu-

#### Edictos Judiciales

www.lanacion.com.ar

CIRCULACIÓN NACIONAL

PARA PUBLICAR: 4318 8888 / 5199 4780

bierto sin tener acuerdo (aprobación) en talsentido, en la medida en que se haya cobrado esa comisión cuando se cubrió elsobregiro en el mismo día o. cuando ese descubierto se prolongase más de un díay la percepción de esa comisión se reitere o superponga con el cobro de intereses por ese descubierto no autorizado. Ello, siempre que los consumidores hubiesen reclamado en los términos por laindebida percepción de todos esos conceptos e intereses, cobrados por laentidad bancaria demandada desde el año 2005. Ello, con más interesescalcula-

#### dictos Judiciales

dos a la tasa activa percibida por el Banco de la Nación Argentina ensus operaciones de descuento a treinta (30) días, sobre las cifras quecorresponda devolver en cada caso desde la fecha de percepción de cada itemincausado y hasta su efectivo pago. Se hace saber que los clientes podránejercer su reclamo ante la entidad bancaria dentro de los 120 días de efectuadaesta publicación. El presente Edicto deberà publicarse por cinco (5) días en eldiario La Nación. Buenos Aires, de Marzo de 2024 - Mariano Conde Secretario

economía

**DOMINGOS** CON TU DIARIO

### Competitividad: la Argentina quedó en el penúltimo puesto en un ranking mundial

CRISIS. Es sobre la base de datos del año pasado; el país debería mejorar en el desempeño económico, la eficacia gubernamental y la infraestructura



El país quedó en el puesto número 66 de 67, solo delante de Venezuela

ARCHIVO

La Argentina salió penúltima en el Ranking de Competitividad Mundial 2023, elaborado por el International Institute for Management Development (IMD). Factores como la elevadísima inflación, la política fiscal, las finanzas públicas, el marco institucional y las finanzas de las compañías tiraron abajo la calificación del país, que cayó tres escalones con respecto a la edición anterior y quedó únicamente por encima de Venezuela.

Este ranking clasifica 67 economías de todo el mundo. Se trata de un estudio que cuenta con 36 años de antigüedad. La puntuación final se calcula utilizando datos estadísticos de cada país, como también la percepción de los ejecutivos. En el índice general, la Argentina ocupó el puesto 66°, con un puntaje general de 35,9 sobre 100, según se informó.

Esto se debió a que en casi todos los aspectos la Argentina tuvo un puntaje bajo. En la categoría desempeño económico ocupó el puesto 62°, que tiene en cuenta la economía doméstica (63º), el comercio internacional (64°), la inversión extranjera (54°), el empleo (34°) y los precios (63°).

En tanto, en la categoría de eficacia gubernamental ocupó el lugar 67º dentro del ranking (la política fiscal cayó siete puestos en el estudio, a 65°), mientras que la eficacia empresarial tuvo una posición general de 66° y el de infraestructura ocupó el puesto 56º.

"Sirve como punto de referencia para que estos países midan su progreso e identifiquen áreas de mejora, ofreciendo un camino claro hacia su desarrollo económico, pero también apoyando objetivos globales como los objetivos de desarrollo sostenible", dijo Arturo Bris, director del Centro Mundial de Competitividad del IMD, que produce el ranking anual.

Como contraste, en América Latina se destacó Chile, en el puesto 44°. Fue seguido por Puerto Rico (49°), México (56°), Colombia (57°), Brasil (62°) y Perú (63°), mientras que la Argentina y Venezuela (67°) completaron el índice.

#### Los desafios

De acuerdo con el International Institute for Management Development, que contó con la colaboración del Instituto Shaw de Investigaciones Empresariales de la Universidad Católica Argentina (UCA), la Argentina enfrenta una serie de desafíos. Entre ellos, mencionaron la necesidad de apoyar la estabilidad económica y un mejor clima de inversión mediante una mayor

cohesión política y social, y liberar las regulaciones cambiarias para eliminar la actual segmentación del mercado de cambios.

"Continuar el programa de estabilización, limitando el impacto económico y mejorando la justicia social de la carga del proceso de ajuste. Fomentar la competencia y la estabilidad de precios en los sectores claves que fijan precios, y fortalecer la independencia del Banco Central. Y fortalecer la administración pública y el Estado de Serecho, para reducir la discreción y la búsqueda de rentas", completó el documento.

#### Los mejores

Este año, el índice fue liderado por Singapur, país que subió tres escalones en el ranking global. Otras economías que se destacaron fueron Suiza (2°), Dinamarca (3º), Irlanda (4º), la región administrativa especial de Hong Kong (5°), Suecia (6º), Emiratos Árabes Unidos (7°), Taiwán (8°), Países Bajos (9°) y Noruega (10°).

"Las economías con mejor desempeño equilibran productividad y prosperidad, lo que significa que pueden generar niveles elevados de ingresos y calidad de vida para sus ciudadanos preservando al mismo tiempo el medio ambiente y la cohesión social", explicó Bris. .

### Se registró un superávit comercial histórico en los primeros cinco meses del año

BALANZA. En el período que va de enero a mayo se acumuló un saldo positivo de US\$9972 millones

#### Carlos Manzoni LA NACION

En sintonía con lo que exhibe desde que empezó 2024, el comercio exterior argentino sigue arrojando cifras positivas. Debido a un aumento del 21,7% en las exportaciones y a una caída del 32,8% en las importaciones, el saldo comercial de mayo alcanzó un superávit de US\$2656 millones y consolidó el

mejor superávit de la historia local en los primeros cinco meses

del año (US\$9972 millones).

Esta cifra positiva, que contrasta con la de igual mes de 2023, cuando hubo un déficit comercial de US\$1124 millones, surge a partir de un ingreso de US\$7622 millones por exportaciones y un desembolso de US\$4966 millones

por importaciones. Según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (In- zar con las reformas estructuradec), "el quinto mes del año mantiene su tendencia positiva en materia de balanza comercial y acumula así un superávit de US\$9972 millones en el período de enero a mayo". No obstante, el intercambio comercial argentino cayó 7,8% en la comparación interanual, con un volumen total de US\$12.588 millones.

Marcelo Elizondo, especialista en negocios internacionales, comentó que lo más destacable es el saldo positivo que el país lleva acumulado hasta mayo. "La Argentina acumuló el superávit comercial más alto en toda la historia en ese período. Esto contrasta con la caída que hubo en 2023 en igual lapso; lo que muestra que hoy existe una diferencia de US\$11.000 millones respecto de ese momento", explicó.

En su habitual informe sobre Intercambio Comercial Argentino (ICA), el Indec detalló que las exportaciones tuvieron en mayo un aumento del 30,6% en las cantidades, aunque los precios bajaron 6,8%. Mientras que, en el caso de las importaciones, tanto los precios como las cantidades registraron descensos del 4,5% y 29,6%, respectivamente.

Enestesentido, Elizondodijo que las exportaciones están creciendo y eso "es destacable", pero agregó que se esperaba una performance mejor. "Hay un aumento impor-

tante de los productos primarios (de casi 40% en los primeros cinco meses del año) y en eso tiene mucho que ver el clima; pero hay una caída de las manufacturas de origen industrial de 6,3%, con lo que se ve que todavía hay un problema de competitividad serio en la Argentina", señaló el especialista.

La otra cara es la de las importaciones, que, según analizó Elizondo, tuvieron una caída considerable debido al diferimiento de pagos -derivado de la escasez de dólares-, pero también de la recesión. "Todos sus rubros caen, salvo vehículos y automotores. En la medida en que la economía empiece a rebotar, las importaciones volverán a crecer. Mi supuesto es que se va a terminar este año con un superávit comercial muy holgado y acumulación de reservas, pero es necesario avanles tendientes a bajar costos de producción", opinó el especialista (ver aparte).

Por todo esto, aunque los analistas estimen que se cerrará el año con un superávit de US\$15.000 millones, que se ubicaría entre los tres mejores de la historia, aún quedan materias pendientes en cuanto al ordenamiento de la economía y su consecuente optimización del comercio exterior. •

#### FUERTE VENTA DE RESERVAS

El Banco Central aportó ayer al mercado US\$156 millones de sus reservas, con lo que concretó la mayor venta de la "era Milei". Superó así los US\$142 millones aportados al mercado en la última rueda de febrero. La venta, que lo hizo además marcar otro hito, al determinar que cierre su primera semana con saldo en rojo (-US\$74 millones), llegó en una jornada en la que el volumen operado -como sucede cuando hay feriado en EE.UU.-cayó hasta los US\$271,35 millones.

#### ■ I Fondo Monetario Internacional fue creado en 1944. La Argentina es país miembro desde 1956. Celebramos con la institución 28 acuerdos de todo tipo que rara vez cumplimos. ¿Qué

cambió en el FMI desde su creación

hasta nuestros días?

Primera divisoria de aguas: hasta fines de la década de 1960 y desde entonces. El FMI operó en base al sistema de patrón cambio oro, con algunos recursos y alto prestigio intelectual (su bendición encendía la "luz verde" para que otras instituciones les prestaran a los países miembros); desde comienzos de la década de 1970, el mundo opera con tipos de cambio flotantes, el Fondo cuenta con muy pocos recursos (brilló por su ausencia durante la crisis subprime) y es uno más en el plano intelectual.

#### **EN PRIMERA PERSONA**

# ¿Podría alguien decirle al FMI que se deje de molestar?

Juan Carlos de Pablo

PARA LA NACION-

Pero también sufrió fuertes modificaciones en la exposición pública de su interacción con los países miembros. Cuando estudiaba en la UCA, el FMI interactuaba, en privado, con un par defuncionarios: el ministro de Economía y el presidente del Banco Central. Desde que Michel Camdessus se desempeñara como director gerente, todo se ventila en público.

Pero no solamente las opiniones políticas, emanadas del directorio o de Kristalina Georgieva, sino también las de los equipos técnicos. Quienes, últimamente, quieren mostrar que tienen buen corazón y le recomiendan al gobierno argentino que atienda las necesidades de los pobres.

Encima, mal informados. Se

acaba de conocer un documento del Fondo donde destaca "los riesgos de una recesión prolongada". ¿Sabrán quienes lo redactaron que -ajustada por estacionalidad- tanto la producción industrial como la de la construcción aumentaron en abril con respecto a marzo? De mayo y junio la información es puntual, pero todo indica que-siempre en un contexto heterogéneo, tanto inter como intrasectorial-, las ventas están mejorando.

#### Informe favorable

Última. Guillermo Laborda se tomó el trabajo de leer el referido informe, un escrito de 110 páginas. Según Willy, el informe es muy favorable para la Argentina. Pero, si esto es así, los funcionarios del FMI deberían hacer un curso básico de comunicación para destacar lo que quisieron decir por encima de las interpretaciones apocalípticas.

El gobierno presidido por Javier Gerardo Milei no necesita que el Fondo lo defienda, por lo que mi sincera recomendación es que se dejen de joder, hagan su trabajo e interactúen con los funcionarios relevantes, en privado, como corresponde.

### SOCIEDAD

Edición de hoy a cargo de María Elena Polack www.lanacion.com/sociedad | @LNSociedad | Facebook.com/lanacion sociedad@lanacion.com.ar

#### **EN AVELLANEDA**

#### Campeonato del alfajor

Desde mañana y hasta el domingo se hará el Primer Campeonato Argentino del Alfajor. De 12 a 20, en el Parque La Estación, avenida Güemes 700, Avellaneda, también habrá stands para adquirir y degustar esa golosina. Los interesados en participar de la competencia pueden inscribirse por mail en campeonatoargentinoalfajor@gmail.com o pueden hacer consultas en la cuenta en Instagram @Campeonatoargentinoalfajorok.

unque las autoridades escolares se muestran en general reticentes a expresar opiniones sobre el nuevo régimen de estudios que debutará en 2025 en las secundarias de la provincia de Buenos Aires, las que sí lo hacen admiten que los cambios impondrán arduos desafíos a cada institución. Escasez deaulasydemobiliario son algunos de ellos. Según expresaron, la falta de horarios para cursar la intensificación de materias prevista en el sistema anunciado puede llevar a incorporar turnos nocturnos e, incluso, los sábados. También serían necesarios más personal docente, preceptores que coordinen el trabajo de los chicos que adeudan asignaturas y auxiliares de limpieza.

La mayoría de los directores consultados por LA NACION expresaron que el hecho de acompañar las necesidades de cada estudiante podría ser beneficioso para el aprendizaje. En tanto, la opinión de padres y de adolescentes está dividida.

A partir del año próximo, como días atrás anunció Alberto Sileoni, director general de Cultura y Educación bonaerense, el nivel secundario provincial tendrá un nuevo sistema: eliminación de la repitencia, materias cuatrimestrales, la posibilidad de deber hasta cuatro asignaturas del ciclo previo y la implementación de períodos intensivos de 15 días para profundizar los contenidos adeudados son algunos de los cambios más destacados.

Por medio de un mensaje que los inspectores jurisdiccionales enviaron por mail los últimos días, los directores secundarios de escuelas públicas y privadas conocieron los detalles del plan. El comunicado Nº 242 del 7 de junio fue sobre el nuevo régimen académico que regirá a partir de 2025 y adjuntó la resolución 1650/24. Cuestiones como las etapas de la implementación, la división del ciclo lectivo en dos cuatrimestres, la evaluación y acreditación de materias, las calificaciones y asistencias, entre otras, se detallaron en los 10 anexos del mensaje. A medida que se interiorizan de la dinámica diseñada para 2025, evalúan cuál será para cada uno el mayor desafío. Según señalaron, solo algunos inspectores jurisdiccionales anunciaron reuniones cerca de fin de mes para abordar el tema.

"Sería necesario aumentar los recursoshumanos", dijo Claudia María Armellini, directora de la escuela pública N

37 de Berazategui. Y sumó: "En la implementación será necesario abrir el abanico y generar un tipo de docentes que aborde la intensificación de la enseñanza en conjunto con los docentes de cada área". Al haber mayor cantidad de personas, los puestos no docentes tendrán que aumentarse, y también la infraestructura. "Se podría continuar con la implementación de horas los sábados si no fuese posible la organización durante los días hábiles", consideró. A pesar de los cambios mencionados, cree que su escuela podrá organizar los tiempos y los espacios.

Para Martín Bianchi, director del nivel secundario de la escuela municipal Malvinas Argentinas de San Isidro, el mayor desafío será lo espacial: "Una de las mayores complicaciones estará en lo edilicio. Consideramos que no hay capacidad". Muchas escuelas reconocen las dificultades que enfrentarán el año próximo; necesitarán más docentes e infraestructura; opiniones diversas entre padres y alumnos por las modificaciones

### Sin repitencia. Los cambios obligan a redefinir el actual sistema secundario

Texto Erica Gonçalves

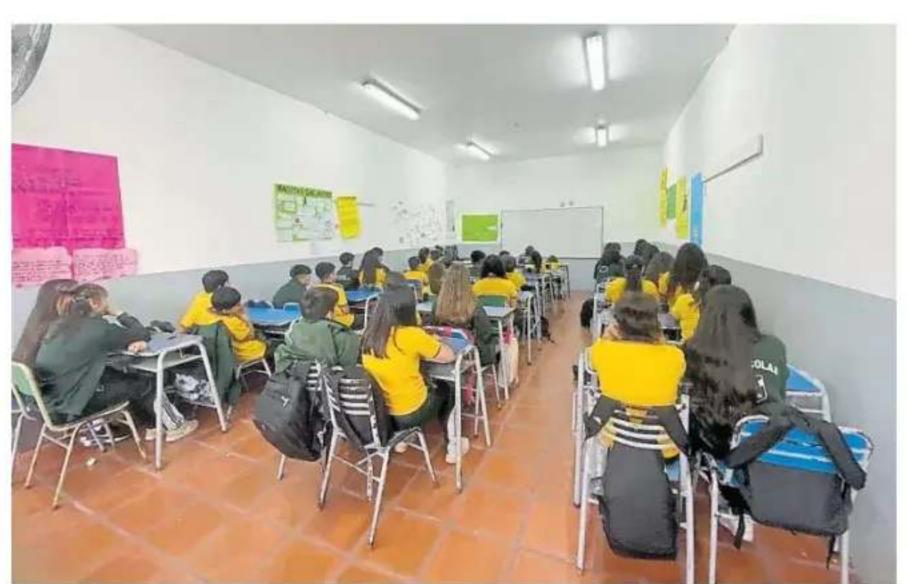

En el Instituto San Nicolás, de Los Polvorines, hay diversidad de opiniones

GENTILEZA

Algunos directivos advirtieron cierta preocupación en la comunidad que los rodea. "Los docentes consultaban cómo y cuándo se va a implementar", sostuvo Ángela Trani, directora de la escuela estatal secundaria Nº 25 de Mar del Plata. Y agregó: "La pregunta recurrente de los padres ha sido: '¿Es cierto que no se repite más?"".

Adriana, que fue durante 21 años docente de secundario en escuelas públicas y desde 2017 se desempeña en una institución privada de Campana, sigue impactada por el anuncio del nuevo régimen: "No sabía que estaba en discusión este tema. No creo que sea un buen cambio. Desconozco qué herramientas usaron para tomar esta decisión, pero solo con sentido común se puede ver que no es viable en escuelas como las de la Argentina". Una de sus mayores dudas, admitió, es cómo se definirá qué materias deberá intensificar cada alumno.

Las escuelas privadas deben enfrentar el cambio de la misma manera, con el desafío extra de satisfacer las expectativas de los padres que pagan una cuota mensual por la educación de sus hijos.

"Nos parece particularmente dificultoso manejar simultáneamente múltiples procesos de intensificación desaberes de una diversidad de alumnos", explicó Flavio Pinto, director de secundaria del Colegio Almafuerte de Munro. Y añadió: "La eventual recursada de una materia, a partir de la quinta pendiente, nos podría causar un gran desafio organizacional". Según confió, piensan realizar un fuerte seguimiento durante las etapas de intensificación y creen que podrán resolverlo. Más allá de lo curricular, de los docentes y horas adicionales requeridas, reconoció que será preciso adaptar cuestiones administrativas de la institución: "Conocemos el contexto económico en que se da esta medida. Estamos preparados para hacer lo mejor con los recursos que hoy tenemos".

"El nuevo régimen nos permite acompañar al alumno frente a sus dificultades sin que esto determine continuidad o no en el nivel", recordó Silvia Fernández, directora de la escuela secundaria José Hernández, de Merlo. Aseveró que, además, el sistema anunciado representa un cambio estructural respecto del vigente, que "no daba resultados".

"Tenía que suceder", indicó. A su entender, es temprano para determinar si requerirá más docentes, más horas o más espacios.

#### La opinión de las familias

El Instituto San Nicolás de Los Polvorines tiene 400 alumnos en el secundario. Mientras algunos padres esperaban la salida de sus hijos el viernes, expusieron a LA NACION su opinión sobre el nuevo régimen impulsado por el gobierno de Axel Kicillof. "No estoy de acuerdo con el cambio", reveló Alejandra González, madre de un alumno de tercer año de esta escuela del partido de Malvinas Argentinas, "Hoy cuesta que se pongan a estudiar y que asuman una responsabilidad. Siento que esto va a hacer que las escuelas exijan menos. Sin dudas, eso no es bueno para los chicos", sumó.

Por lo que escuchó en los grupos de padres, Agustina Barreto cree que el sistema no ayudará a los chicos que no ponen esfuerzo: "Quizá puede servirles a los que son más independientes, estudian solos y tienen responsabilidad".

En esa línea, Gabriela Leonardo considera que el cambio va a llevar

a que los chicos se comprometan menos con la educación. "Total después con un práctico en diciembre lo pueden revertir – ironizó –. No van a estudiar nunca. Es fomentar más la ignorancia de los chicos". Segúndijo, la opinión de los padres está dividida y depende de la ideología: "Los que siguen al gobernador de la provincia están de acuerdo con el cambio".

"Para mí está bien", afirmó Natalia, madre de dos alumnas. "Todos los estudiantes van a tener el título y se van a poder insertar en el mundo laboral", argumentó. Sus hijas, sin embargo, disintieron: "Lo veo mal. Los únicos que están felices son los que nunca estudian", disparó Magalí, que cursa tercer año. Abril, que este año termina el secundario, coincide con su hermana: "Es injusto; como saben que no van a repetir, no se van a esforzar".

Para Sofía Baraglioli, directora de secundaria del Instituto San Nicolás, la propuesta no representa cambios extremos: "Hace tiempo que los chicos del secundario no pasan por la instancia de una mesa de examen a fin de año y tienen un período de intensificación al final del cicloyen el verano". A su criterio, las modificaciones de la gobernación bonaerense van a requerir tiempo: "Todo el régimen nuevo necesita ser planificado, coordinado y tener capacitaciones. Cada escuela deberá analizar cómo aplicar los cambios según sus posibilidades". Y añadió que, en el caso de ellos, no requerirán ampliar infraestructura.

Luis Distéfano es docente de la Universidad Fasta de Mar del Plata. Está al tanto de los cambios porque, al dictar clases en las cátedras de Sistemas Educativos y Legislación Escolar de las carreras Ciencias de la Educación y Psicopedagogía, sintió la necesidad de leer los documentos que la provincia envió a las autoridades escolares. Hasta hace dos meses dirigía la escuela estatal Nº 25 de esa ciudad: "No es que un alumno puede deber hasta cuatro materias, sino que se pueden deber más. Por ejemplo, siete. En ese caso, cuatro se intensificarían y la dinámica de las tres restantes sería definida por la escuela".

Distéfano no imagina la implementación en la escuela que dirigió hasta principios de año que, al tener dos turnos y 42 divisiones, es bastante grande: "Las complicaciones más grandes serían la falta de aulas, ya que no sobra ninguna; de mobiliario, de personal docente; de preceptores, para cuidar a los chicos que tendrán dinámicas diferentes, y también de auxiliares de limpieza". Y añadió que, como la disponibilidad de horarios es un tema crítico, la intensificación sin cambios en la infraestructura debería hacerse en turnos nocturnos o los sábados.

Pese a los reiterados intentos de LA NACION, los directivos del nivel secundario, principalmente los que gestionan escuelas estatales, se mostraron reticentes a hablar sobre el cambio anunciado en el régimen de estudios. Según revelaron algunos, dada la "función pública" que desempeñan, expresar opiniones "es complicado". Tanto los que hablan como los que prefieren el silencio intentaron dejar claro que, por encima de todo, esperan que el nuevo sistema mejore el aprendizaje de los adolescentes. •



Muchos usuarios se vieron perjudicados por la medida gremial

SOLEDAD AZNÁREZ

### Subte: incertidumbre y enojo entre los usuarios por el paro escalonado

CIUDAD. Por la sanción a un delegado gremial, se suspendieron los servicios de todas las líneas desde las 17 hasta el cierre

#### Erica Gonçalves LA NACION

Ayer, desde las 17, la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte yPremetro(AGTSyP-Metrodelegados) realizó un paro escalonado del servicio para rechazar la suspensión del secretario ejecutivo del sindicato, Claudio Dellecarbonara, por liberar molinetesy permitir a viajar gratis en una protesta en 2021.

La medida afectó de 17 a 19 a las líneas B, Ey al premetro; de 19 a 21, a los usuarios de la Dy de la H, y de 21 al cierre del servicio, a las A y C.

Según las estimaciones del concesionario Emova Movilidad SA, unos 200.000 pasajeros se perjudicaron por la medida sindical. El gremio, por su parte, manifestó no tener ninguna cifra de usuarios perjudicados.

"No sabía nada de esto", dijo Gonzalo en la estación Carlos Pellegrini de la línea B. Él se dirigía a Once. "Si no me voy a tener que tomar un colectivo, que tarda una hora más", agregó.

A las 16.58 pasó por la estación el último servicio que venía de la cabecera Alem. Luego, no quedó nadie en la plataforma. "No hay servicio hasta las 19", dijo un empleado de Emova, que apoyaba la medida de fuerza. "Van a tener que salir porque nadie puede permanecer en los andenes", indicó.

En el piso superior de la estación, donde se conectan las líneas, los usuarios que habían tomado antes otros servicios se encontraron con una valla para bajar a los andenes. Cuando un hombre preguntó a qué se debía la medida, un metrodelegado le explicó que como gremio "no tenían otra alternativa" ante la suspensión de un compañero. "No me digas que no hay otra alternativa. No tenemos por qué pagar esto. Es fácil cortar. Y la gente, ¿qué hace?", le contestó, con enojo, el pasajero.

"Siempreintentamos minimizar el impacto de nuestras medidas en los usuarios. Lamentablemente nos sancionan por abrir moline-

tes, una medida que usamos para visibilizar reclamos y que tienen impacto positivo en los usuarios", argumentó Andrea Salmini, secretaria de prensa de la AGTSyP-Metrodelegados.

En tanto, el jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, advirtió: "Vamos a denunciar penalmente a los metrodelegados que toman de rehenes a los pasajeros del subte. Una vez más, los vecinos de la ciudad sufrimos otro paro de subte injustificado que perjudica a miles de personas", señaló en su cuenta de X.

#### Pasajeros preocupados

A las 18.52 en la estación 9 de Julio de la D, Sofía esperaba viajar a Facultad de Medicina. "Sabía del paro, por eso me apuré. Espero que venga al menos uno más", dijo unos minutos antes de comenzar la segunda etapa de la medida que afectó a ese servicio y al de la H hasta las 21.

¿Cómo que no funciona? Con razón la gente se apuraba a subir al que pasó recién", señaló Gloria, pasajera frecuente de la D. "Voy a llamar a mi hija para ver si ya llegó a casa. Si se quedó dando vueltas, no va a tener cómo volver", indicó preocupada. Cuando pasó el último servicio, a las 19.02, la usuaria y el resto de los pasajeros que estaban en la plataforma se precipitaron al vagón, con alivio.

Una grabación se repetía en la estación una y otra vez para anunciar que las líneas D v H tenían el servicio interrumpido. De tanto en tanto, aparecía un empleado para indicar que hasta las 21 la línea no iba a funcionar.

Italo recién salía de trabajar en su estudio jurídico. La última formación acababa de pasar: "Me parece mal como todo lo que hacen los metrodelegados. Son de terror y ningún gobierno los para. El nivel de crueldad que tienen con la gente que toma el servicio es increíble".

Emova se manifestó en contra de la medida y la calificó de "completamente injustificada". "Un fallo de la Justicia del Trabajo hizo lugar a

una solicitud de la empresa para aplicar una sanción al directivo de AGTSyP Claudio Dellecarbonara, por llevar adelante acciones indebidas en el marco de su desempeño laboral", indicó la compañía.

Y añadió: "El Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N° 73 determinó que Emova está en condiciones de suspenderlo por 15 días por impedir el normal desenvolvimiento de la actividad en distintos sectores de trabajo. Los incumplimientos ocurrieron en las estaciones Congreso de Tucumán (D) y Alem (B) en diciembre de 2021, oportunidades en las que mantuvo abierta la puerta de emergencia, alentando a cientos de usuarios a ingresar sin abonar pasaje, generando un perjuicio para la empresa. Desobedeció reiteradamente los requerimientos del personal jerárquico para que cese la acción, lo que derivó en la sanción aplicada. En este caso se requiere un fallo judicial debido a la tutela gremial con la que cuenta el directivo".

Y cerró: "Las puertas de emergencia son de vital importancia en casos de urgencia y por lo tanto su mal uso representa un potencial riesgo para todos los usuarios. La desobediencia reiterada al personal jerárquico implica una violación de sus obligaciones como empleado de la compañía, lo que habilita a aplicar sanciones disciplinarias (LCT, art. 67). Lamentamos que esta medida injustificada perjudique a las personas que usan el subte y el premetro".

En declaraciones radiales, Dellecarbonara dijo que Emova le inició una causa "de mala fe" y que la decisión es "injusta, nula y persecutoria". Y sumó: "No vamos a permitir que intente amedrentar a los trabajadores para que no denunciemos". Dellecarbonara indicó que se presentó en la Justicia y en la Subsecretaría de Trabajo para resolver la suspensión aplicada, pero aclaró que el paro se debía a "una política constante de agresión de la empresa".

### Milla 201: acuerdo para regular la pesca extranjera

AGUJERO AZUL. La Argentina adhirió a un convenio global clave para proteger los recursos

María Nöllmann

LA NACION

La canciller Diana Mondino suscribió el Acuerdo sobre la Conservación y Uso Sostenible de la Biodiversidad Marina más allá de las Jurisdicciones Nacionales (BBNJ. por sus siglas en inglés), en su visita a las Naciones Unidas en Nueva York. De ser ratificada, la medida sería un primer paso para la protección de las aguas internacionales adyacentes a la zona económica exclusiva (ZEE), conocida como milla 201, donde hoy pescan de manera desregulada cientos de buques extranjeros, la mayoría asiáticos.

Laadhesiónargentinaalacuerdo tuvo el visto bueno de la Prefectura Navaly deorganizaciones ambientalistas locales, como la ONG Por el Mar (PEM) yel Circulo de Políticas Ambientales, que manifestaron públicamente su apoyo.

"Es un primer paso para abordar la problemática que hay en aguas internacionales del Atlántico Sur. Para nosotros es importante porque, de alguna manera, permite conocida como Agujero Azul, que se tomen ciertas medidas en aguas internacionales, que hoy son un descontrol. Tenemos un aproximado de 500 embarcaciones extranjeras depredando constantemente en la milla 201", enfatizó, en diálogo con LA NACION, Milko Schvartzman, responsable del programa de Océanos del Círculo de Políticas Ambientales.

Actualmente, son 91 los países que han firmado el acuerdo internacional, de los cuales siete además ya lo han ratificado. Estos son Chile, Belice, Palau, las islas de Seychelles y Mauricio y los Estados Federados de Micronesia. Para la conformación del organismo regulador internacional que promete el acuerdo, se necesita de la ratificación de al menos 60 de los 91 países firmantes.

En el caso de la Argentina, para su entrada en vigor, Mondino deberá conseguir el apoyo de ambas cámaras en el Congreso, anticiparon ayer fuentes de la Cancillería.

Para Schvartzman, este nuevo acuerdo, que comenzó a gestarse dentro de la ONU en 2015 y fue convocado en septiembre de 2023, viene a complementar la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar). "Una vez que entre en vigor, un país o un grupo de países van a poder proponer la creación de áreas marinas protegidas en aguas internacionales. Para ello se va a tener que contar con el visto bueno de los países costeros", explica.

"Justo al borde del Mar Argentino, a la altura de la milla 201, nuestro país es protagonista de uno de los mayores puntos de presión pesquera del planeta. La implementación del acuerdo BBNJ provee una herramienta más para combatir la pesca ilegal, no regulada y no reglamentada", opinó Martina Sasso, fundadora de PEM.

La suscripción argentina al BB-NJ también tuvo el visto bueno de las autoridades de la Prefectura Naval Argentina, entidad que consideró la medida "un avance". Desde hace años que la autoridad marítima tiene un equipo multidisciplinario que se ocupa de estudiar la pesca desregulada en la milla 201, la cual considera una problemática seria, tanto a nivel económico como ambiental. Las autoridades de Prefectura consideran, además, que los buques extranjeros que pescan en la zona depredan el recurso y abaratan su precio internacional generando competencia desleal.

Destacan, a su vez, que el área frente a Comodoro Rivadavia, presenta un especial atractivo para los pesqueros extranjeros por su riqueza natural; este es el único punto donde la plataforma continental se extiende por fuera de la milla 200. Es ahí donde se ubican, en la temporada de pesca, la mayoría de los pesqueros extranjeros.

Sucede algo similar en otros puntos del mapa. Pero, según la autoridad marítima, en esta zona la pesca extranjera se da "de una manera muy particular". "No tenemos ninguna organización regional de ordenamiento pesquero. No hay nadie que genere gobernanza más allá de las 200 millas, como sí lo hay en el Pacífico Sur, por ejemplo", explicó a LA NACION, hace dos meses, el prefecto mayor Sergio Almada, coordinador del Equipo de Trabajo Interdisciplinario para el Control de los Espacios Marítimos y sus Recursos (Eicemar).

Según datos de Eicemar, en la última temporada de pesca -de noviembre de 2022 a julio de 2023-se detectó de forma electrónica la presencia en la milla 201 de 530 embarcaciones extranjeras, de al menos nueve países: China (69,39%), Taiwán (10,2%), Corea del Sur (9,59%), España (5,%) y, en menor medida, Vanuatu, Uruguay, Portugal, Rusia y Belice. Estos números y los estados de abanderamiento son similares a los de los buques que pescan en la milla 201 en esta temporada, que no tiene datos finales porque no terminó. •



Pesqueros extranjeros, avistados en la milla 200

LA NACION | JUEVES 20 DE JUNIO DE 2024 SOCIEDAD 23

### Se ha revertido la rotación del núcleo interno de la Tierra

ESTUDIO. Científicos confirman que el corazón del planeta va más lento que la superficie

MADRID.- Un estudio acaba de más lento que el exterior. confirmar que el núcleo interno de la Tierra retrocede respecto de la superficie, según una nueva investigación publicada en la revista Nature. Los científicos llevan décadas debatiendo sobre el movimiento del núcleo interno. Algunas investigaciones indican que la parte más interna del planeta rota más rápido que la superficie, y otras sostienen lo contrario. El nuevo estudio proporciona "las pruebas más contundentes" de que el núcleo interno comenzó a disminuir su velocidad alrededor de 2010 y ahora va más lento que la superficie de la Tierra.

"Cuando vi por primera vez los sismogramas que insinuaban este cambio, me quedé atónito", dijo John Vidale, investigador de la Universidad del Sur de California y coautor del trabajo. "Pero cuando encontramos dos docenas más de observaciones que señalaban el mismo patrón, el resultado fue innegable. El nú- y pruebas nucleares repetidas cleo interno se ha desacelerado francesas y americanas de otros por primera vez en muchas décadas. Otros científicos han argumentado recientemente a favor de modelos similares y diferentes, pero nuestro último estudio proporciona la resolución más convincente", aseguró.

El año pasado, un trabajo similar de científicos chinos hizo saltar las alarmas de que el núcleo interno de la Tierra, una esfera de hierro casi puro a más de 5000 kilómetros de profundidad, giraba más despacio que la corteza exterior. Esto supone que del punto de vista de alguien que esté en esa corteza, el núcleo gira en dirección contraria. Los investigadores lo denominan backtrack. lo que significa retroceder o recular. Los efectos del fenómeno en la vida diaria son imperceptibles, aunque sí puede modificar la duración de los días en fracciones de segundo e incluso deformar la corteza terrestre.

Se considera que el núcleo interno retrocede en relación con la superficie del planeta porque se mueve ligeramente más lento que el manto por primera vez en casi 40 años, según el nuevo trabajo. En relación con su velocidad en décadas anteriores, el núcleo interno se está desacelerando.

Estudios anteriores develaron que esta falta de compás sigue algo parecido a ciclos, y que hace un par de décadas el núcleo giraba más rápido que la corteza. Justo a partir de 2010 la fase cambió y el núcleo interno comenzó a rotar

El núcleo interno es una gran bola de hierro y níquel rodeada por el núcleo externo, del mismo material, pero en estado líquido. El núcleo tiene más o menos el tamaño que la Luna. Entenderlo presenta un desafio porque no se puede acceder a él. Los científicos usan las ondas sísmicas de los terremotos para crear representaciones del movimiento del núcleo interno.

Vidale y su colega Wei Wang, de la Academia de Ciencias de China, analizaron las ondas producidas por 143 parejas de terremotos idénticos que ocurren en el mismo lugar y producen sismogramas idénticos. En este estudio, los investigadores compilaron y analizaron 121 sismos alrededor de las Islas Sandwich del Sur entre 1991 y 2023. También usaron los temblores de explosiones de bombas nucleares idénticas detonadas por la Unión Soviética entre 1971 y 1974, estudios del núcleo interno. El trabajo coincide en que el núcleo del planeta giró más rápido que la superficie entre 2003 y 2008. Desde ese año y hasta hoy, la velocidad del núcleo se redujo tres veces y va en sentido contrario respecto de la corteza.

Para Vidale, la desaceleración del núcleo interno se explica por el rozamiento con el núcleo externo, hecho de metal líquido. Este proceso es esencial para la vida en la Tierra, pues produce un efecto dinamo que genera el campo magnético terrestre, que protege al planeta de la radiación del espacio.

El investigador Xiadong Song, del Instituto de Geofísica Teórica y Aplicada de la Universidad de Pekín y autor del primer estudio del retroceso del núcleo, en 2023, explica que este trabajo confirma sus resultados y "proporciona una demostración clara de que el retroceso está sucediendo. Estamos hablando de la rotación del núcleo interno en relación con la superficie de la Tierra; el núcleo interno giraba ligeramente más rápido que la rotación de la Tierra antes de 2009, estuvo sincronizado alrededor de 2009, y ha estado girando ligeramente más lento desde 2009. El hallazgo es una impresionante demostración de que nuestro planeta es tan dinámico que su movimiento profundo puede revelarse vívidamente a nuestros ojos humanos", añade. © El País, SL

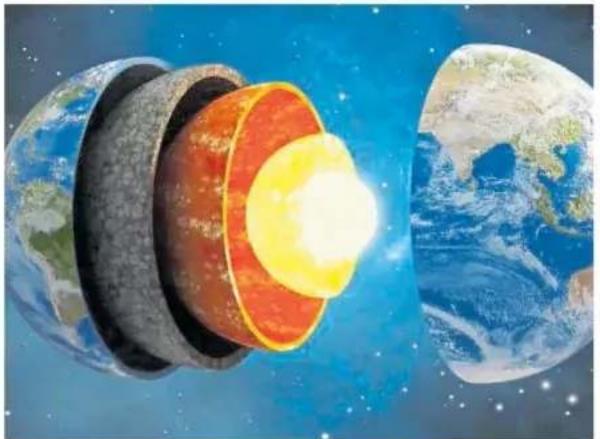

El núcleo interno es una gran bola de hierro y níquel

#### NASA

### La posibilidad de frío y chaparrones no desalienta al turismo

ESCAPADA. Ayer por la tarde, las ciudades de la costa comenzaron a recibir viajeros para disfrutar de este fin de semana extralargo

Darío Palavecino

CORRESPONSAL EN MAR DEL PLATA

MAR DEL PLATA. - Controles policiales en accesos a esta ciudad y demás localidades balnearias mantenían orden sobre el ingreso cada vez más intenso de automóviles que se daba por las rutas que vinculan el área metropolitana con la costa atlántica, perfilada como uno de los destinos fuertes de este fin de semana extralargo.

El que pasó fue tibio, con escaso rendimiento, lejos de los buenos augurios que trae este inmediato de cuatro jornadas, el preferido por amplio margen si se tienen en cuenta las reservas de alojamiento, que en algunas de estas localidades rondaban el 80%, y en ascenso.

Las rutas 2 y 11 tomaron intenso movimiento desde la media tarde de ayer. Desde Aubasa, la empresa concesionaria de este corredor vicios de alojamiento. vial, confirmaban que a las 18 transitaban a las playas más de 1200 vehículos por hora a la altura del peaje de Samborombón. Luego se repartían entre quienes seguían a Mar del Plata y los que en Dolores se desviaban para los balnearios desde San Clemente del Tuyú hasta Santa Clara del Mar.

Desde empresas de ómnibus de larga distancia reconocieron que se incrementó la demanda de pasajes, aunque sin alcanzar niveles excepcionales. El recorrido de Retiro a Mar del Plata promedia los \$50.000, casi el doble que el servicio de trenes, que tiene capacidad completa para estas fechas.

Como informó LA NACIÓN, en el pasado fin de semana largo el arribo de turistas fue muy moderado



Ayer llegaban los primeros turistas a Mar del Plata

MAURO V. RIZZI

en términos de ocupación de ser-

gunos paquetes especiales y promociones siempre y cuando se optara por un mínimo de tres noches. Incluían algún beneficio durante la estadía y descuentos de hasta un 33%, según se ha publicado.

El pronóstico meteorológico para este frente marítimo no es el más alentador. Luego de casi una semana con marcas primaverales, que ayer llegaron a 19°C, lo que viene de hoy al domingo es frío y momentos dominados por chaparrones.

Los que más sentirán el cambio son los propietarios de viviendas en estas costas que llegaron el pasado fin de semana largo para quedarse de corrido. La "semanaza", como bautizaron algunos operadores la sucesión defines de semana largos,

la disfrutan esos pocos. Se notó bastante más en las localidades peque-Para esta fecha se generaron al- ñas, que cobraron mayor dinámica entre semana, incluso en las dos únicas jornadas laborables.

> Quienes lleguen a Mar del Plata sin movilidad propia y deban recurrir al transporte urbano se encontrarán con un aumento del 43% en taxis y remises.

Estos fines de semana largos saben a poco para los operadores turísticos, aun cuando este que se pone en marcha asoma más positivo. Por eso desde cámaras empresarias del sector de esta zona y otros puntos del país han comenzado a gestionar que también puedan ser fines de semana largos los feriados del 17 de agosto y el 12 de octubre, que quedaron fuera de la posibilidad de corrimiento para anexarlos a un sábado o domingo. •

### No insistamos en cerrar escuelas

Alieto A. Guadagni PARA LA NACION-

as autoridades volvieron a decidir cerrar mañana, feria-■ do puente, todas las escuelas del país. Pero atención: esta medida disminuye las escasas horas de clases de millones de chicos argentinos que asisten a jardín, escuela primaria o secundaria, instituciones técnicas o universidades.

Uno de cada tres habitantes de nuestro país es alumno en algún nivel educativo. Se consolida con este tipo de medida nuestro atraso en el escenario mundial con uno de los sistemas de enseñanza que tienen anualmente menos horas de clase. ¿Dónde está el cambio que se prometía?

La mayoría de las naciones dedican a sus escuelas más horas de clase que nosotros. Por ejemplo, en América Latina encontramos a Brasil, Colombia, México, Costa Rica, Chile y Colombia con muchos más días y horas efectivas de clase. Esto incluso suponiendo que se cumpla el calendario escolar obligatorio y mínimo de 180 días de clase, fijado por la ley 25.864, de 2005. Como esta nor-

ma no se cumplió nunca en todo el país, nuestros alumnos están entre los que tienen menos horas de clase en el mundo. ¿Comprendemos lo que significa esto sobre el futuro argentino?

No solo no cumplimos el calendario escolar, sino que lo achicamos con muchas decisiones, que van desde los cierres de escuela por conflictos sindicales, jornadas de capacitación docente y estos injustificados feriados "puente", beneficiosos desde ya para el turismo, pero nada positivos para el porvenir de los chicos de hoy. Tengamos en cuenta, por añadidura, que la Argentina es uno de los países del mundo con mayor ausentismo escolar, tanto de los alumnos como de los docentes. Como nadie piensa en recuperar efectivamente los días de clases perdidos, se consolida no solo el atraso, sino también la exclusión social, ya que quienes siempre tienen menos horas de clase son los chicos pobres.

La realidad educativa es preocupante en nuestro país, como lo evidencia la Prueba PISA que

mide el nivel de conocimientos de los alumnos de 15 años de edad en las áreas de lectura, matemática y ciencias. En la última edición internacional participaron 81 países y regiones, incluida la Argentina, habiéndose permitido realizar comparaciones entre los participantes. En casi todos los casos fuimos superados por países latinoamericanos que años anteriores nos veian como un país adelantado en el sector de educación, tales como Chile, Brasil, Uruguay, Colombia, México y Perú.

Eshoradecomenzarporcumplir el calendario escolar. Desde ya que más horas de clase no mejoran automáticamente la enseñanza, pero menos horas consolidan el atraso educativoy comprometen el futuro laboral de los chicos de hoy.

El siglo XXI ofrece empleo únicamente a los bien preparados por el sistema educativo. Por eso hay que abrir las escuelas y es tan nefasto el cierre de mañana. •

El autor es miembro de número de la Academia Nacional de Educación

### **CULTURA**

Edición de hoy a cargo de **Natalia Blanc** www.lanacion.com/cultura | @LNcultura | Facebook.com/lanacion cultura@lanacion.com.ar **FAKE NEWS** 

#### El asesino de Twitter, contra Chomsky

Mientras el italiano Tommaso Debenedetti, que se hizo popular como el "asesino de Twitter", hacía circular la *fake news* sobre la muerte de Noam Chomsky, el lingüista de 95 años era dado de alta de su internación.

o estudiamos historia por el puro placer de asomarnos al pasado. Lo que más nos interesa entender es el presente, como herramienta para movernos de cara al futuro", dice Eduardo Sacheri en el prólogo de Los días de la violencia (Alfaguara), segundo volumen de su serie histórica. Con tono coloquial, como si fuera una de las clases que dicta en un secundario bonaerense, el escritor y docente se centra en el período 1820-1852 para explicar por qué "Argentina empieza a ser Argentina" entre la batalla de Cepeda y la de Caseros.

#### -¿Por qué Argentina empieza a ser Argentina en aquellos años?

-Esta serie de historia está estructurada sobre una pregunta: cuándo y cómo se construyó la Argentina. Y mi respuesta, que saco de todo lo que he leído, es que ese proceso llevó muchas décadas. En 1852, después de Caseros, ya se puede hablar de una nación a medias. ¿Por qué a medias? Porque recién va haber una Constitución, que es clave para hablar de un Estado nacional, en 1853, pero Buenos Aires se va a negar a firmar hasta 1861 y no habrá una capital ni una moneda nacional hasta 1880.

#### -Cuando decís que en ese período se establece la violencia, ¿te referís a la violencia política, que continuó de distintas maneras a lo largo de la historia?

-Esa es una época particularmente violenta y salvaje, donde la política se concibe como la aniquilación del adversario. No creo que a lo largo de nuestra historia siempre esa haya sido la ecuación; me parece que hay momentos. Hasta 1810 no hay una discusión sobre el poder, que viene de España. Cuando la elite de Buenos Aires se enfrenta a la de las provincias, ya hay una discusión por el poder. Hay política recién a partir de esa ruptura. Aparece entonces la figura de Juan Manuel de Rosas como el Restaurador, el hombre que condensa todos los poderes. Tiene la decisión sobre la vida y de la muerte, sobre qué se reparte y qué no.

#### -¿Esa figura todopoderosa puede ser leída desde esta época como el líder carismático que

-Esaideavuelve mucho después con una figura fuerte como Perón; son personajes carismáticos, cada uno con sus particularidades, que ejercen el poder de una manera muy personalista y, a su vez, quieren, comose les dice ahora, "superpoderes", es decir, todos los poderes del Estado para poder imponer sus políticas.

#### -Muchas veces, a lo largo de la historia, el país estuvo dividido en dos. ¿Hubo alguna etapa de consenso?

-Cuando cae Rosas, Urquiza, Mitre, Sarmiento y Alberdi coinciden en vincularnos con Europa como agroexportadores. Logran consenso frente a la necesitad de traer inmigrantes y capitales de afuera, en tener ferrocarriles. Aunque tienen diferencias políticas, porque siempre el poder implica diferencias, hay un consenso fuerte sobre que el futuro es liberal; esa idea se sostiene durante 60 o 70 años. Ahí hay un proyecto de país bastante compartido. Un ejemplo cercano serían los años 80 y la restauración democrática. Existía un consenso

En *Los días de la violencia*, segundo volumen de su serie histórica, el escritor y docente explica como si estuviera al frente de una clase las razones que llevaron a "Argentina a ser Argentina"

### Eduardo Sacheri. "Malvinas y la Selección de fútbol comparten el mito de unidad"

Texto Natalia Blanc | Foto Santiago Filipuzzi



"Creo que vivimos en una época extremadamente emocional", dice Sacheri

de "basta de golpes militares" y una defensa de la democracia. Ahora parece normal, pero veníamos de 50 años donde había habido golpes, habían tomado el gobierno y habían logrado gobernar.

#### -Mirando el presente, parecía que no podemos superar los antagonismos: a favor o en contra del gobierno. ¿Qué opinás?

–Esta época es muy antagónica, pero eso está pasando en todo Occidente. Excede a la Argentina. –En una entrevista reciente, Isabel Allende dijo que los avances y retrocesos de la derecha son "pendulares". ¿Coincidís?

-Elliberalismo noes solocuestiones económicas, también son derechos individuales; las reivindicaciones vinculadas con la libertad sexual y de credo, por ejemplo, son mucho más liberales que de izquierda. Yo, en general, invito al matiz. Creo que estamos en una época sin centros y que hay una trinchera desde donde muchos se ponen el casco y pelean. Coincido en pensar más pendularmente, creo que se da cierta combinación de factores que lleva a un enardecimiento de la violencia. Y,

#### CLASE DE HISTORIA



Los días de la violencia

Autor: Eduardo Sacheri Editorial: Alfaguara Precio: \$24.499

después, eso cede. Luego, en otros momentos, volverá con enorme crudeza. Pero no es algo que se produzca a repetición. Me parece que la idea de la repetición cíclica no está buena porque tiende a entender la historia con cierta fatalidad. A lo mejor prefiero el optimismo, en el sentido de no responsabilizar a la sociedad. Si a nuestra sociedad le gusta sucumbir a blancos y negros puede ser porque los fanatismos son mucho más fáciles de ejercer que las dudas.

#### -Solés usar las redes sociales, en especial X, para expresar tus ideas. ¿Creés que son parte del problema de la violencia que se ejerce en la actualidad?

-Sospecho que, en nuestra época, la comunicación instantánea y permanente también favorece las posturas extremas, superficiales, epidérmicas y emocionales. Creo que vivimos en una época extremadamente emocionalyesono está bueno ni para los que en un momento ganan ni para los que pierden. Por supuesto que es inevitable la emocionalidad, pero no que nos gobierne la emocionalidad por sobre la racionalidad para tomar decisiones políticas o electorales. Me parece que el amor y la indignación no son buenos consejeros ni en la vida de las personas ni en la vida de la sociedad. Por eso me parece interesante estudiar historia del modo más racional y

menos afectivo posible. Digamos que las redes tienen dos grandes peligros, que son inevitables: el anonimato y la palabra escrita. Lo que queda escrito deja una marca en la cultura. En mis días optimistas quiero pensar que como humanidad todavía no tenemos experiencia en el manejo de esto, es algo demasiado nuevo y no hemos sido todavía capaces de procesarlo de manera positiva.

#### -¿Cómo explicás todo esto a los alumnos en una clase?

-Te aclaro algo: no creo en la militancia, en esa cosa romántica de "te milito" en el aula. No me lo banco, no me parece que sea bueno. Lo abordo desde el intento de objetividad, que no es neutralidad, desde la pluralidad de enfoques y desde la puesta en duda de la propia postura. Eso sí se puede hacer. Me parece que es importante edificar la tolerancia y creo que aun desde la defensa de grandes valores podemos ser extremadamente intolerantes. Eso genera y viene generando frustraciones fuertes que emergen de la peor manera.

#### -Con tu experiencia de muchos años como docente, ¿cómo ves a los adolescentes de hoy?

-Viven en un presente muy marcado. Es muy difícil referenciar en un tiempo anterior al propio como si el presente tuviera una densidad y una presencia única. No tienen ni idea del pasado, pero tampoco del pasadocercano. Es un gran desierto; entonces eso es una dificultad. Hay una construcción un poco arquetípica que hacemos los adultos de una juventud intelectualmente inquieta y contestataria; a lo mejor eso existe desplazado a temas muy individuales, no a temas de sociales. Hay reivindicaciones más personales.

#### -Venís publicando un año una novela y el otro, un libro de historia. ¿En qué trabajás ahora?

-En la próxima novela mevoya meter con la Guerra de Malvinas. Creo que es un tema muy incómodo, que sigue quemando en nuestra sociedad. Me interesa no porque yo tenga los puños llenos de verdades, sino porque me parece interesante volver a esa sociedad que se embarca con todo en ese proyecto demencial que tiene consecuencias gravísimas. Es un vértigo de 70 y pico de días. Yo tenía 14 años y recuerdo perfectamente lo que pasaba. Quiero meterme no solo con lo que pasó allá, sino también con lo que pasó acá como sociedad. Otra cosa que tiene ese tema es que me da la sensación de que Malvinas es el último reducto de identidad compartida. Malvinas y el fútbol.

#### -Justo te iba a preguntar por el fútbol, la identidad nacional y la violencia, dado que hoy empieza la Copa América. ¿Se desatará un fanatismo tan grande como con el último Mundial?

-No sé si tan grande, porque me parece que es un momento de sosiego al respecto. Creo que, en la sociedad futbolera, todavía está instalada la gratitud. Como si todavía le dijeran a la selección: "Gracias por lo que hicieron". El gran desafío será el próximo Mundial. Con el triunfo se dio como una especie de nacionalismo que no se veía desde Malvinas. Fijate que en el famoso cantito del Mundial, "Muchachos", la única referencia extrafutbolística que se hace son los pibes de Malvinas. Creo que Malvinas comparte con el fútbol ese mito de unidad. •

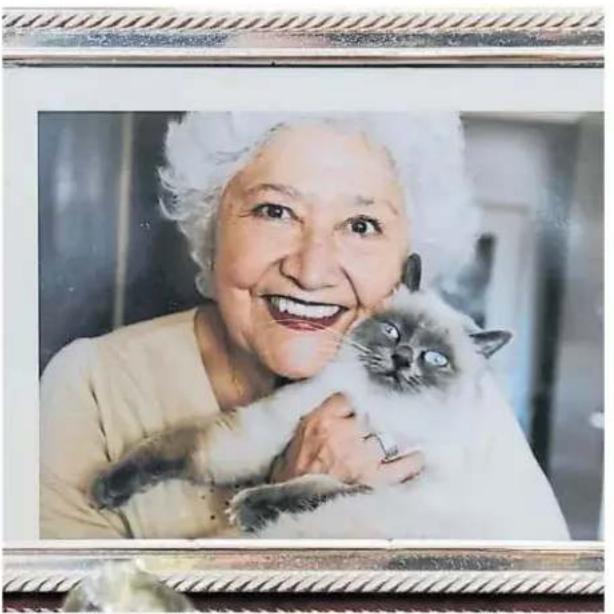





FOTOS: ALEJANDRO GUYOT De Zuviría, Merle, Weisz y Sanguinetti, entre los presentes

# Una cálida despedida a Sara Facio, con familiares, amigos y colegas

FOTOGRAFÍA. Su gran generosidad, talento y trabajo pionero para difundir y valorizar la disciplina como arte fueron destacados por varios de los presentes en el velatorio

#### Celina Chatruc

LA NACION

"Bueno querido, te mando un abrazo", le dijo antes de cortar, hace tres semanas. Era la primera vez que Sara Facio llamaba por teléfono a Facundo de Zuviría desde que se conocieron, hace medio siglo. Desde entonces, él siempre había tomado la iniciativa. "Ahora me doy cuenta de que se estaba despidiendo", dijo ayer el fotógrafo a LA NACION en el velorio de su amiga fallecida anteayer, a la que definió como "la gran promotora de la fotografía en la Argentina". "Nadie hizo tanto como ella -agregó-. Fue generosa y honesta. Y tuvo una personalidad muy fuerte, con la que defendió sus convicciones".

Todos los presentes consultados compartieron la misma opinión. Entreellos se contaron Andrés Duprat, director del Museo Nacional de Bellas Artes (MNBA); Andrés Gribnicow, director ejecutivo de la Asociación Amigos del MNBA; los fotógrafos Ricardo y Alicia Sanguinetti—hijos de Annemarie Heinrich, mentora de Facio—; Daniel Merle y Julie Weisz; la escrito-

ra Claudia Piñeiro; la actriz Leonor Benedetto, que acaba de incorporarse al equipo de la Fundación María Elena Walsh-Sara Facio, y sus sobrinas, Claudia y Mariana.

"Ella abrió un camino independiente de los fotoclubes, que eran las instituciones legitimadoras", dijo Daniel Merle, exeditor de fotografia de LA NACION, donde Facio tuvo también con Alicia D'Amico una columna pionera dedicada a la disciplina. "Esa sección fue muy importante porque ejercía una critica de muestras y libros de manera implacable – agregó –. Y además cofundó con María Cristina Orive La Azotea, la primera editorial de fotografía en la Argentina. Con que solo hubiera hecho eso, ya tiene su lugar en la historia".

Y sin embargo hizo mucho más, como él mismo destaca. Por ejemplo, donar doscientas de las fotografías más valiosas de su propia colección al MNBA, para conformar un acervo del cual además fue curadora, y más de mil libros vinculados con esas imágenes. "Muchos de ellos están dedicados por sus autores", observó Duprat, quien la definió como una persona

"generosa, encantadora, inteligente, aguda, sutil y pícara, además de una gran artista".

Como si esto fuera poco, cofundó el Consejo Argentino de Fotografía y fundó y dirigió la Fotogalería del Teatro San Martín. "Yo tenía once años cuando transformó en un espacio para muestras ese pasillo que comunicaba con la explanada del centro cultural. Siempre había un texto suyo que acompañaba las imágenes –recuerda Gribnicow–. Fue una pionera, una gran divulgadora de la fotografía cuando nadie lo hacía".

#### La fotografía como arte

Además de divulgarla, la puso en valor. "La fotografía era la cenícienta de las artes, y ella la fue elevando de nivel", señaló Weisz, quien la definió como "la persona más inteligente, capaz, emprendedora y luchadora" que haya conocido. Recordó también que, cuando comenzaba a recuperarse de un accidente que la dejó inmovilizada, Sara pasaba a buscarla en su auto para llevarla a almorzar "a los mejores restaurantes de Buenos Aires".

"Ella pudo posicionar a la foto-

grafía como arte en los museos, donde correspondía que estuviera, y no como la hermanita pobre de las artes", opinó Alicia Sanguinetti. "Ese fue su trabajo más importante", coincidió su hermano Ricardo, quien destacó también su "actitud de líder y un carácter muy fuerte", con el cual defendió, por ejemplo, que las fotos siempre tuvieran el

"Estoy contenta porque vivió muchos años, siempre fiel a sí misma. Y ahora que murió, veo que muchos publican fotos que yo ni siquiera conocía. Nos quedará su obra", destacó Piñeiro. "Era una guía, un ejemplo, alguien que iba adelante y a quien podía mirar", agregó Benedetto.

Justamente, una de sus fotografías sirvió como guía a Alejandro
Guyot, fotógrafo especializado en
retratos de escritores, y a quien le
asignaron cubrir esta nota para LA
NACION. "La fotode Cortázar debe ser
la más famosa, yo la tenía colgada
en mi cuarto y siempre me marcó,
cuando fuilibrero y editor. Para mí el
escritor siempre estuvo relacionado
con el cigarrillo, ahora esa imagen
es más difícil de encontrar". •

#### Monumentos iluminados en el Día de la Bandera

FESTEJOS. Conciertos, inauguraciones y charlas con entrada gratuita

Hoy, en el Día de la Bandera, varios espacios públicos y monumentos lucirán los colores de la insignia patria, "símbolo de la soberanía nacional". En el hall de ingreso de la estación Belgrano de la línea E "flameará" La más linda, obra de la artista Nora Iniesta realizada con apoyo de la Fundación Proa. De un metro por un metro, y hecha con venecitas, la bandera estará ubicada cerca de la oficina de venta de tarjetas y se la podrá ver desde diferentes ángulos. "Fue pensada para ser ubicada especialmente en la estación que lleva el nombre de su creador, Manuel Belgrano, fundador además de la primera escuela de bellas artes de la Argentina -dijo Iniesta a LA NACION-. Una imagen simple, reconocible y emblemática, y símbolo universal de nuestra patria".

En elatrio del Convento de Santo Domingo (Defensa 422), el secretario de Cultura de la Nación, Leonardo Cifelli, participará a las II de un acto homenaje en conmemoración del Día de la Bandera Nacional, en el 204º aniversario del paso a la inmortalidad del general Manuel Belgrano y el 80º aniversario de la fundación del Instituto Nacional Belgraniano, que preside ad honorem el licenciado en Administración Agraria Manuel Belgrano, chozno nieto del héroe.

Con entrada libre y gratuita y a partir de las 11, en el Museo Casa Rosada (Av. Paseo Colón 100) habrá una programación especial. A las 11.30, comienza el "Taller de bordado patrio", para aprender a bordar la bandera. A las 14 y 16, se podrávisitar la exposición Puntos y banderas: la bandera de Ñandutí, y a las 17, disfrutar del concierto Homenaje a la Bandera, con los solistas del Coro Polifónico Nacional Rocío Giordano y Rodrigo Olmedo, acompañados por el pianista Claudio Santoro, que interpretarán canciones de Alberto Ginastera y Carlos Guastavino.

Y en la Usina del Arte (Agustín R. Caffarena I), hoy y mañana a las 17 el grupo Los Umbides realizará un show de folclore con canto, danza, malambo y destrezas con bombos y boleadoras. Con entrada libre y gratuita. ●

### Ayudanos a encontrarlos



JESSICA BEATRIZ SIEMSEN CALDERON

Hoy tiene 19 años y se perdió el 24/05/2023



JEIMS EMANUEL
MONZON LEYVA
Hoy tiene 11 años y se perdió el 1/01/2019



KATHERINE ALONZO ZARATE

Hoy tiene 10 años y se perdió el 9/10/2015



MARCO GABRIEL
GIMENEZ
Hoy tiene 17 años y se perdió el 19/08/2022

Si sabés algo comunicate al 0800-333-5500 / www.missingchildren.org.ar





#### 26 SEGURIDAD

### **SEGURIDAD**

Edición de hoy a cargo de Daniel Gallo www.lanacion.com/seguridad | @LNseguridad | Facebook.com/lanacion seguridad@lanacion.com.ar



#### UN IMPORTANTE DESPLIEGUE PARA ENCONTRAR A LOAN

El fuerte impacto social que provoca la desaparición de Loan Danilo Peña queda en evidencia con la ayuda que las autoridades correntinas recibieron para intensificar la búsqueda. No solo fuerzas federales participan del rastrillaje, sino también policías de Mendoza y Misiones, unidades caninas del Servicio Penitenciario bonaerense y hasta militares del Grupo de Artillería de Monte 12, del Ejército.

### La madre de Loan pide que se organice una intensa búsqueda casa por casa

CORRIENTES. El abogado de María Noguera sostiene que el menor habría sido llevado al pueblo de 9 de Julio; los tres detenidos por abandono de persona se negaron a participar de la reconstrucción



Vecinos marcharon en 9 de Julio para pedir por la aparición de Loan FOTOS DE MARCELO



Varios equipos con perros rastreadores participan en el operativo

#### Germán de los Santos ENVIADO ESPECIAL

NUEVEDE JULIO, Corrientes. – Tras el sexto día de rastrillajes, con unos 1000 efectivos de distintas fuerzas de seguridad, el paradero Loan Peña, el niño de cinco años que desapareció el jueves de la semana pasada en el paraje correntino llamado El Algarrobal, sigue siendo un misterio. Fuentes de la causa consideran que tras los trabajos de los rescatistas es casi imposible que se encuentre en la zona cercana a la casa de su abuela.

Por su parte, Roberto Méndez, el abogado de María Noguera, madre de Loan, admitió que el caso "es muy raro" y confirmó que su representada "sostiene que Loan fue llevado a 9 de Julio", el pueblo donde vive la familia. "La madre de Loan pidió que vayan casa por casa y que así va a aparecer", afirmó el letrado en diálogo con LA NACION.

lio se concentraron en la plaza del pueblo para exigir la aparición del chico. Viviana Robledo, de 39 años, sostuvo que "todos están tristes por la desaparición de Loan, que debe aparecer con vida. Es un niñito de apenas cinco años que no merece vivir esto". Roberto González, que conoce a la familia del chico, agregó que "no se merecen vivir esta tragedia". Los vecinos se concentraron frente a la iglesia, donde muchos van a rezar por el pequeño.

Uno de los testimonios fuertes fue el de Laudelina, una de las tías de Loan:"Mi hermana (por María Noguera) dice que se lo llevaron a mi sobrino. Acá en el pueblo están ocultando algo. El comisario conoce a los que estaban allá. Tienen que venir fuerzas federales".

Ayer ocurrieron momentos extraños en el marco de la causa. Los tres detenidos con prisión preventiva fueron llevados al lugar donde Loan desapareció para que hicieran un reconocimiento del lugar. Pero el tío del niño, Bernardino Benítez y la pareja que fue a comer ese día, Daniel Ramírez y Mónica del Carmen Millapi, se negaron a participar de la reconstrucción del hecho. Ya habian rechazado declarar ante el fiscal Juan Carlos Castillo.

Lo que sí se logró realizar fue la reconstrucción con los cinco niños que habían ido con Loan al monte a buscar naranjas, acompañados de Benítezyel matrimonio. "La reconstrucción fue muy buena y se logró corroborar lo que los niños ya habían aportado en la cámara Gesell", apuntó el abogado Méndez. Agregó que Loan recorrió 573 metros desde la casa de su abuela hasta ese lugar del monte donde hay una planta de naranjas, ahora sin frutas. El lugar es oscuro por la cantidad de vegetación y para llegar hasta allí hicieron falta 7'36". Loan desapareció cuando volvía. Es muy poco tiempo para que el niño desaparezca por sus propios medios, apuntó, en tanto, el abogado de Benitez.

Las conjeturas y las versiones se multiplican, peroloúnico claroes que elniño desapareció el pasado jueves y que los rastros encontrados encienden dudas, como el botín que apareció a más de un kilómetro del monte.

Otro pasaje misterioso es la presencia de la pareja que está detenida, que no conocía a nadie del lugar, excepto a Benitez. Llegaron en un

auto gris, que se pidió que sea peritado. Según el abogado de la madre de Loan, es un matrimonio oriundo de Buenos Aires que llegó hace poco tiempo a vivir a la zona.

Ante ese escenario, el abogado Jorge Monti anticipó que analiza que la causa pase al fuero federal de Goya para que se investigue un posible delito de trata de personas. "Loan no está en este lugar", aseguró el representante legal de los detenidos. Es lo que afirma la madre de Loan, quien en el momento de la desaparición del niño estaba en el pueblo de 9 de Julio. "Alguien se lo llevó", insiste.

Mientras la causa judicial avanza con lentitud, los rastrillajes para encontrar a Loan se incrementaron.

Chiara, una perra rastreadora de la Policía de Corrientes, fue una de las protagonistas. Durante la mañana la perra tomó por un camino angosto que se mete en un bosque de algarrobos. La vegetación es fron-Anoche los habitantes de 9 de Judosa y a los tres policías que acompañaron al animal se les complicó pasar por los estrechos senderos, donde los espinillos han avanzado. Ese lugar está ubicado a unos 200 metros de la casa de la abuela de Loan, y a unos 100 del naranjal donde el niño fue visto por última vez el jueves de la semana pasada.

Es extraño que el árbol de naranja no tiene una sola fruta. En el piso persisten restos de cáscaras. Una de lastantas dudas sobre este caso espor qué el tíofue con esa pareja y los otros chicos hasta ese lugar cuando en la casa había naranjas y mandarinas.

#### Vecinos de 9 de Julio realizaron anoche una marcha para pedir por la aparición del niño de cinco años

Unos 200 rescatistas volvieron a centrar la búsqueda alrededor de los lugares más cercanos a la casa de la abuela, que se transformó en un centro operativo, que funciona en paralelo al que está ubicado sobre la ruta 123. Otro grupo de efectivos de varias provincias realizan tareas en los bañados que están más lejos, a unos cinco kilómetros. Nada se descarta por estas horas, pero parece poco probable que un niño decinco años haya podido caminar tanto, en medio de un lugar con una vegetación tan cerrada, con lagunas repletas de lodo y pajonales de altos juncos, que cortan la piel.

En el monte que está cerca de la casa de la abuela los rescatistas durante la mañana cortaron las ramas y los yuyos altos con machetes.

El silencio se corta con el filo de cada machetazo que los rescatistas azotan para poder penetrar el monte. Las espinas de los algarrobos y los cactus son el peor enemigo, porque son duras y filosas. Todos esperan un grito que dé una alerta que Loan fue encontrado. Pero las horas pasan y la esperanza de hallarlo con vida empieza a desvanecerse, pero nadie descarta un milagro, una excepción a la regla, porque es el principal aliciente que los mueve a seguir con los trabajos. Los rescatistas admiten que este tipo de casos son especiales, porque cuando la víctima es un niño todo es más cruel. •

#### Avisos fúnebres | 4318 8888 / 5199 4780

www.lanacion.com.ar/funebres

Para publicar 4318 8888 / 5199 4780 o funebres@lanacion.com.ar

Todos los días, de 9 a 19. Tarjetas de crédito hasta las 18.30

Beneficio Club LA NACION, 20% de descuento. 3 cuotas sin interés con tarjeta de crédito.

#### Sepelios y Participaciones

ANDRÉS, Raúl, q.e.p.d., falleció el 18-6-2024. - El conjunto Quartier Demaria expresa sus condolencias y acompaña a su familia en su dolor.

+

BAUSILI, Mercedes, q.e.p.d., falleció el 19-6-2024. - Sus hijos Bruno y Florián Contreras y Julio César, su madre Margarita Olivera; sus hermanos Pablo y Paola Bausili, Jacqueline Bausili y Juan Amadeo, Agustina y Juan Cirio, Santíago y Maria Bausili, Carolina y Martin Groppo; sus sobrinos Yannick y Cedric Bausili, Margarita y Nicolás Piccaluga junto a Timoteo y Dimas, Sebastián, Josefina, Benjamín, Bautista e Indalecio Segura, Rufino y Simón Cirio, Milo y Carmin Bausili, Filipa, Vicente y Lorenzo Groppo, se despiden de la Negrita agradecidos de haber compartido con ella una vida de tanto color y alegría. La despedida será hoy jueves 20, a las 10.30, en el Parque Jardín del Paz. - LAZARO COSTA, Tel. 4812-8040.

+

BAUSILI, Mercedes, q.e.p.d. Despido con profundo dolor a
mi queridisima sobrina, siempre voy a recordar su valentia,
su magia y la particular sonrisa de sus ojos. Abrazo con inmenso cariño a mi hermana
Margarita y a toda su maravillosa prole. Adela Rodríguez
Larreta.

+

BAUSILI, Mercedes, q.e.p.d. -Sus primos Juan Videla, Celeste, Greta y Francisca Ure la despiden con mucho dolor y acompañan con amor a Margarita y a todos sus hijos.

†

BAUSILI, Mercedes, q.e.p.d. Rosana y Pedro Quirno Lavalle, junto con Peco y Erica,
Francisco, Alejandro y Nachus
e Ignacio acompañamos a
Margarita y toda su querida
familia en estos tristisimos
momentos.

†

BAUSILI, Mercedes, q.e.p.d. -Nicolás y Lara Piacentino junto a sus hijos Máximo, Valentina y Lorenzo acompañan a toda la familia con mucho cariño. Elevamos nuestras oraciones en su memoria.

†

BAUSILI, Mercedes, q.e.p.d. M. Teresa O. de Bausili junto
con sus hijos Teresita y Billy
Mulbille y Fernando y Eugenia
Nosega participan con mucho
dolor la partida de Mechi y
acompañan a Margarita y sus
hijos con todo cariño.

†

BAUSILI, Mercedes, q.e.p.d. -Pedro y Nora Groppo y familia despiden con tristeza a Mechi y acompañan con cariño a Margarita y sus hijos.

+

BAUSILI, Mercedes, q.e.p.d. -Graziela Taquini y Martin Reynal acompañan a Margarita con mucho cariño y ruegan una oración en su memoria. . †

BAUSILI, Mercedes, q.e.p.d. -Serena Palmer y sus hijos Sofia y Tomás Escalante (as.) despiden a Mechi con profundo dolor. Acompañando a su querida amiga y madrina Ca-ro, su marido Martín, sus hijos Filipa, Vicente y a su ahijado Lorenzo; al igual que a toda la familia Bausili: Margarita, Jackie, Pablo, Agus y Santi, con sus respectivas, queridas familias. Su risa tan particular y su sonrisa siempre dispuesta, quedará por siempre en nuestro recuerdo. Rezando oraciones por sus hijos y rogando que su linda mamá haya partido en paz.

+

BAUSILI, Mercedes, q.e.p.d. -Los Palmer (as.), y Muffy Prentice, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a la familia Bausili con el cariño de siempre, rezando oraciones en su eterna memoria

+

BAUSILI, Mercedes. - Queridisima Daisy, estamos consternadas ante la pérdida de tu querida hija Mechi. Te acompañamos con todo nuestro cariño. Ali French y Tere Harriet del Pool del Coro.

+

BAUSILI, Mercedes, q.e.p.d. Mechi, que vueles muy alto.
Te despedimos con mucha
tristeza y acompañamos a
Bruno y a Flori y a la familia
Bausili en este duro momento.
Familia Pérez San Martín Dulitzky.

†

BAUSILI, Mercedes (Mechi), q.e.p.d. - Querida amiga, nunca te voy a olvidar. Flor Lazarides.

+

BAUSILI, Mercedes. - Querida amiga, nos toca despedirte. cómo duele. Dejaste una huella de amor imborrable en cada una de nosotras. Fuiste única, eso sin duda, y tu sonrisa iluminaba a todos los que te rodeaban. Te vamos a extrañar con el alma. Fue muy lindo haberte encontrado en esta vida y compartir tantas historias juntas. Vas a estar siempre en nuestros corazones. Te amamos, Gracias. Clari, Sofi M, Sofi P., Ani, Vale, Chuni, Sol, Delfi, Mechi P., Anita, Angie, Cris. Vicky, Va, Martu y Luchi.

+

BAUSILI, Mercedes. - Pomi Baker de Awada acompaña a su querida amiga Margarita con cariño en este momento de tanto dolor.

+

BAUSILI, Mercedes. - Luz Quirno y sus hijos participan con muchisima pena su fallecimiento y acompañan con inmenso cariño a toda su familia.

+

BAUSILI, Mercedes. - Lino Landajo y Paca Herrera y sus hijos Male y Bautista Solimano y Lino, Catalina, Joaquín y Victoria Landajo acompañan en este momento tan triste a toda su familia.

+

BAUSILI, Mercedes, q.e.p.d. -Francis J. Verstraeten y Cristina F. de Colombi acompañan a toda la familia y ruegan una oración en su memoria. +

BAUSILI, Mercedes, q.e.p.d. -Cristina Feune de Colombi y sus hijos Clara y Matías, Lucio y Eugenia, y Felipe, y nietos acompañan a toda su familia, Negrita linda, te vamos a extrañar. Gracias por tanto.

+

BAUSILI, Mercedes, q.e.p.d. -Graciana Oteiza de Andreoli y Claudio Andreoli despedimos a Mechi con enorme tristeza y abrazamos con muchisimo cariño a nuestra querida amiga Margarita y a todos sus hijos.

Т

BAUSILI, Mercedes. - Los integrantes del Coro Edmund Rice despedimos a Mechi y acompañamos a su madre Margarita y a toda su familia con mucho cariño.

† BAUSILI, Mercedes, q.e.p.d. -

Juan Dodero e Inés Aguirre de

Dodero la despiden con amor.

† BAUSILI, Mercedes, q.e.p.d. -Marion y Freddy Carlés e hijos

abrazan con mucho cariño a Margarita y a toda la querida

familia Bausili.

†
BAUSILI, Mercedes. - Alicia
D. de Olivera, sus hijos Virginia y Danny (as.), Clara y Constancio, Adolfo y Florencia
(as.), Germán y Guadalupe
despiden a la querida Mechi

+

con inmensa tristeza.

BAUSILI, Mercedes, q.e.p.d. -Florinda y Manuel Santos Uribelarrea (h.) despiden con profunda tristeza a Mercedes, acompañan a Margarita, Santiago, Agustina y a toda la família Bausili y ruegan una oración en su memoria.

BAUSILI, Mercedes. - Los Cardoso abrazan a todos los Bausili y a Margarita en este momento.

BAUSILI, Mercedes. - Queridos Agus, Pablo, Jackie, Santi, Caro y Margarita, les mando un abrazo a la distancia con todo mi cariño, Mari Cardoso.

+

BAUSILI, Mercedes, q.e.p.d. -Despedimos a Mercedes con mucha tristeza y acompañamos a Margarita y familia con todo cariño. Angeliquin, Chichi, Mónica y Ana.

†

BAUSILI, Mercedes, q.e.p.d. Alexis y Alexía Corneille, Alberto y Tatiana Dormal, Joaquín y Damiana Ibáñez, Alberto y Soledad Marina, Marta
Torossian, Dolores Rueda, Valeria Uranga, Néstor Díaz y
Connie comparten con Agus
su dolor. Acá estamos para
acompañarte.

Τ.

BAUSILI, Mercedes. - Ana y Pepe la despiden con tristeza y acompañan a Margarita y su familia con mucho cariño.

+

BAUSILI, Mercedes. - El consorcio de propietarios Av. Alvear 1446, acompaña en este dificil momento a su familia y ruega una oración en su nombre.

+

BAUSILI, Mercedes. - Despedimos a Mechi y nos unimos en un fuerte abrazo con sus amigas. Las de B: Ceci T., Lulu G., Flavia E., Sofi O., Cata W., Elen L., Pipi D., Corita E., Ago R., Bianca P., Barbie B., Cata M., Jose S. y Eru L.

+

BAUSILI, Mercedes, q.e.p.d. -Querida Mechi te despedimos con cariño y oraciones. Alejandro y Angeles Wernicke.

BAUSILI, Mercedes, q.e.p.d. -Acompañamos a su familia con mucho cariño. Alicia y Eduardo Bacigaluppi.

BAUSILI, Mercedes, q.e.p.d. Bea M., Guille P., Loli S., Mechi
A. (a.) y Mili P.O. despedimos
con profunda tristeza e inmenso cariño a nuestra amiga
Mechi, Abrazamos a su familia y a la camada 97 del Northlands en este doloroso momento.

BLANC, Marcos, q.e.p.d. - Con profunda tristeza, comunicamos el fallecimiento de nuestro querido colaborador Marcos Blanc, quien dedicó su vida a nuestra empresa, dejando una huella imborrable con su dedicación, profesionalismo y calidez humana. Su liderazgo inspirador, su constante apoyo y su capacidad para conectar con todos a su alrededor serán siempre recordados. Ildarraz Hnos SA.

†

CAROZZINO, María Graciela. - Patricio T. Rodríguez y sus hijos acompañan a Gustavo en estos tristes momentos y ruegan una oración en su memoria.

+

CAROZZINO, M. Graciela. Adolfo Capurro y Gloria Freixas acompañan a Gustavo con
mucho cariño.

†

CAVAGIÓN de MOUTOUS, Susana. - La empresa Nuseed participa acompañando en este momento a Jorge Moutous, Andres Moutous y toda la familia. Elevando una oración en su memoria. Susana descansa en paz.

+

CAVAGION de MOUTOUS, Susana Delia, q.e.p.d., falleció el 18-6-2024. - Los amigos de Jorge de la Mesa Chica participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

FACIO, Sara. - Amigos del Bellas Artes Asociación Civil despide a una gran artista, curadora, coleccionista y generosa donante de obras a la colección del Museo Nacional de Bellas Artes.

FACIO, Sara, 18-6-2024. - Penguin Random House despide con profunda tristeza a la fotógrafa Sara Facio, personalidad insoslayable de la cultura argentina, y acompaña a sus familiares y amigos en este momento.

FACIO, Sara. - Con mucho dolor comunicamos el fallecimiento de la gran fotógrafa y querida amiga Sara Facio Carmen Rovira y familia.

+

FACIO, Sara, q.e.p.d. - Sus amigos del consejo de administración de la Fundación Sur, que ella integró con eficacia y dedicación desde 2007, la despiden con dolor.

FACIO, Sara. - Mario y Victoria Rejtman Farah te despiden con profundo dolor y gran tristeza, agradeciendo el privilegio de tu amistad. Te vamos a extrañar mucho.

X

FAENA, Víctor, q.e.p.d. - Lamentando su pérdida saludamos a la familia en este triste momento. Consorcio Edificio La Porteña Residences. XÔ

FAENA, Víctor. - El consorcio de propietarios Aleph Residences y su administración Torres de Buenos Aires SRL acompañan a la familia en tan triste momento.

Ø

FAENA, Víctor. - El consorcio de propietarios Los Molinos Building y su administración Torres de Buenos Aires SRL acompañan a la familia en su dolor.

LARRANDART, Lucila, q.e.p.d. - El decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, Dr. Leandro Vergara, la Sra. vicedecana Dra. Silvia Nonna, los Sres/Sras. secretarios/as de Gestión, el consejo directivo y la comunidad académica participan con profundo dolor el fallecimiento de quien fuera profesora consulta asociada de Derecho Penal y ex directora del departamento de penal de esta Facultad de Derecho de la UBA y acompañan a su familia.

+

MARCHIORI, Alberto José, q.e.p.d. - El presidente de la Asociación Argentina de Polo, Delfin Uranga, su consejo directivo, subcomisiones y staff participan su fallecimiento y acompañan a su familia, rogando una oración en su memoria.



NIETO de FORTUNATO, M. José. - Bigui Devoto y tus primos Nuñez Devoto te despiden con mucha tristeza y acompañan a toda tu familia en estos momentos.

†

NOGUEZ, Néstor. - El CREA La Paz acompaña a Mariano y familia en este doloroso momento y ruega una oración en su memoria.

†

PEÑA PIROVANO, Manuel, q.e.p.d. - Sus hermanos Juan y Carmen Sosa, Ignacio y Marielena Uribelarrea, Lola y Eugenio Drelacre, Kt y Marcelo Fernández Casares, le dicen adiós y prometen recordarlo siempre hasta que nos encontremos todos en el cielo.

+

PEÑA, Manuel, q.e.p.d. - Mariana, Mercedes y Santiago Peró acompañan con mucho sentimiento a todos los Peña, amigos de toda una vida.

+

REGGI, Casimiro, q.e.p.d. -Forestal Correntina SA. y Flia. Montesinos despiden con mucho dolor al querido Baroncho y acompañan a Casimiro y Flia. en este triste momento.

†

SAGÜÉS, Néstor Pedro, q.e.p.d. - Juan Carlos Cassagne despide a su querido amigo y jurista eximio, acompañando a su familia en estos tristes momentos con oraciones por su alma.

+

SAGÜÉS, Néstor Pedro. - Horacio Rosatti y familia participan con pesar el fallecimiento del querido Néstor, acompañando a su familia en este momento de dolor.

†

SAGÜÉS, Néstor Pedro, q.e.p.d. - Alberto y Estela Bianchi despiden con profundo dolor al querido maestro y amigo y acompañan a María Sofia y familia con sus oraciones. +

SAGÜES, Néstor Pedro, q.e.p.d. - Jorge Vanossi y Sarita Llorente despiden con mucho dolor al querido Néstor, eminente jurista, profesor y académico pero sobre todo una excelente persona y amigo de muchos años. Acompañamos a su esposa María Cristina y a sus hijas Sofia y Candelaria en este triste momento, rogando una oración en su memoria.

SAGÜÉS, Néstor Pedro, Dr., q.e.p.d. - Mariana y Alejandra Badeni participan su deceso con profundo pesar y acompañan a Sofia y a su familia en su dolor.

SAGÜÉS, Pedro, q.e.p.d. - El decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, Dr. Leandro Vergara, la Sra, vicedecana Dra, Silvia Nonna, los Sres/Sras, secretarios/as de Gestión, el consejo directivo y la comunidad académica participan con profundo pesar el fallecimiento de quien fuera profesor émerito de Derecho Constitucional de esta Facultad de Derecho de la UBA y acompañan a su familia.

X

SCALITER, Hugo T., Z.L. - Te despedimos con mucha tristeza y amor, tu mujer Liliana; tus hijos, Ani, Paula y Abi, Mariano y Marie, y tus nietos Tami, Echu, Eri, Joaco, Fran y Cami, Te vamos a extrañar.

+

SILVA GARRETÓN de ROG-GERO, Blanca, q.e.p.d. - Ana Maria Portela de de la Piedra e hijos acompañan con mucho cariño a su familia en este triste momento y ruegan una oración en su memoria.

ΧX

ZLOCHISTI, Adolfo (Cacho), Z.L. - Su hemano Tito, sus sobrinas Daniela y Florencia lo despiden con cariño y acompañan a su familia en este triste momento.

χΏ

ZLOCHISTI, Adolfo (Cacho),
Z.L. - Querido hermano: siempre te llevaré en el recuerdo de
los viejos buenos tiempos.
Chau Cacho, buen viaje.

χ<sup>Δ</sup>χ

ZLOCHISTI, Adolfo, Z.L. - Rubén Cherñajovsky, el directorio y colaboradores de Newsan despedimos con inmensa tristeza a Adolfo y acompañamos con mucho cariño a su familia en este triste momento.

Recordatorios

χX

DUBOVE, Carlos S., Esc., falleció el 20-6-96; ROSENTAL de DUBOVE, Matilde, falleció el 14-6-2018, Z.L. - Siempre presentes en el entrañable recuerdo de su hijo Sergio; sus nietos Paula y Diego, Isa y Nacho, Adam y Daniela y sus bisnietos Sofi y Panchi.

+

ROFFO, Rubén, Cnel. de caballería (R), q.e.p.d., 20-6-24; 21-2-70. - Su familia lo recuerda con amor y reza una oración en su memoria.

### La defensa de los detenidos dice que aportará pruebas a la investigación

LA BÚSQUEDA DE LOAN. Jorge Monti anticipó que presentará fotos y audios para sustentar la inocencia de sus defendidos

NUEVEDEJULIO, Corrientes (De un enviado especial).- La investigación por la desaparición de Loan Peña tiene tres detenidos por el delito de abandonodepersona. Uno de ellos es Bernardino Benítez, tío del menor de 5 años que es buscado desde el pasadojueves. Ese hombre y los otros dos arrestados, Daniel Ramírez y Mónica del Carmen Millapi, por ahora se mantienen en silencio tras negarse a declarar por consejo de su abogado, Jorge Monti. El letrado estuvo ayer en la zona donde se efectuó una reconstrucción del momento en que se perdió el rastro de Loan, de la que participaron los menores que habían ido con él a buscar naranjas.

En diálogo con la prensa, el abogado Monti declaró: "Es un caso muy raro, rarísimo, donde no conseguimos pruebas suficientes y donde aparecen otros elementos extraños que los estoy incorporando de a poco. Hoy (por ayer) incorporé uno temprano", dijo sin revelar demasiado sobre el aporte a la pesquisa. Pero enseguida sentenció: "Yo no creo que se haya perdido".

"Los detenidos van a declarar cuando yo diga, salvo que me revoquen el poder. Yo tomé conocimiento de la causa esta mañana (por ayer) y conozco por primera vez el legajo de la investigación, de ahí yo voy sacando conclusiones, que es lo que tengo que hacer", señaló el abogado cuando fue consultado por el silencio de los detenidos.

En este sentido aseguró: "Yo estoy ofreciendo pruebas apuntando a demostrar que mis clientes son inocentes, entonces esas pruebas son las que ustedes vieron y otras que van a ver mañana y van a generar mucho ruido porque no solo son documentos, sino que son fotos y audios".

El abogado de los tres detenidos señaló, por otra parte, que quiere que se llame a dar testimonio a los otros mayores que estuvieron en el almuerzo familiar, pocos minutos antes de la desaparición de Loan.

En tanto, se conoció ayer que a la investigación de la causa por la desaparición de Loan se incorpora el fiscal Guillermo Barry, quien trabajará en conjunto con Juan Carlos



Jorge Monti, el abogado de los tres detenidos

Castillo, titular de la UFIC de Goya,

Anteayer, durante el quinto día de búsqueda, Castillo había comenta-

do que "no se descarta ninguna hi-

pótesis en relación con cualquier

De esta forma, si bien el operativo

de rescate está basado en las eviden-

cias de que el menor se habría perdi-

doenel montetras alejarse del grupo

con el que se encontraba, el funcionario adelantó: "Estamos abiertos a

una investigación más amplia, por-

hallado una zapatilla en la zona de

rastrillaje y que ese elemento será

analizado para determinar si se tra-

Trascendió que anoche se habría

que es un caso muy complejo".

que está a cargo del caso.

otra cosa que pueda surgir".

ta o no del calzado de Loan.

Las pistas empezaron a aparecer, literalmente, por todos lados. Eso pasa siempre en esta clase de casos. Por ejemplo, una llamada anónima al 911 alertó a la policía de Chaco sobre un niño que habría sido observado en las inmediaciones del casino de Resistencia. Tuvieron que analizarse cámaras de seguridad para descartar ese aviso. Otros se repitieron en diferentes provincias. Los investigadores tienen un eje central de búsqueda, pero también deben atender esas posibilidades. Y a medida que pasan los días, todo se complica.

Una ONG –la Fundación Alameda–que tiene su base en la ciudad

de Buenos Aires y que focaliza su actividad jurídica en la asistencia y asesoramiento a personas afectadas por el trabajo esclavo, las redes de trata y talleres clandestinos, presentó un escrito ante la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex) para pedir que la causa de la desaparición de Loan pase a la Justicia Federal para ser investigada como un eventual rapto con fines de trata de personas.

MARCELO MANERA/ENVIADO ESPECIAL

Mientras tanto, el rastrillaje en el paraje El Algarrobal se intensificó con el aporte de unidades caninas del Servicio Penitenciario bonaerense, policías de Misiones y de Mendoza y militares del Grupo de Artillería de Monte 12. •



### **OPINIÓN**

www.lanacion.com @LaNacion | Facebook.com/lanacion

ablar de la falta de corbata cuando faltan tantas cosas (entreellas la justicia, la igualdad, la cordura y la decencia) podría parecer una frivolidad. Sin embargo, y aunque se las ningunea cada vez más, en las formas hay algo mucho más significativo y valioso de lo que vemos a simple vista. No solo hemos abandonado la corbata; también hemos despreciado muchos rasgos de urbanidad, muchas normas de convivencia, muchos hábitos sociales y familiares que expresan -a través de ciertas convenciones- valores un poco más sustanciales: respeto, encuentro y reconocimiento del otro. Nuestra vida cotidiana se ha ido despojando de formalismos, ceremonias y códigos que representaban esos valores. Hablar de ceremonias se volvió "ceremonioso"; hablar de formas se volvió "acartonado" y hablar de respeto casi resulta anacrónico. Quizá valga la pena revisar estas desvalorizaciones, porque en muchos de esos modales que ahora lucen devaluados reside, sin embargo, la base de una convivencia más armoniosa v civilizada.

La escuela, que antes invertía tiempo y esfuerzo en inculcar ciertos formalismos, hoy prácticamente ha renunciado a eso en aras de una mayor flexibilidad y de normas de convivencia más laxas y permisivas. Es razonable, por supuesto, que las convenciones sociales evolucionen de generación en generación y las pautas de comportamiento se flexibilicen. En la informalidad, además, también se pueden reconocer rasgos positivos: muchas veces facilita el diálogo y propicia la cercanía. Pero conviene reparar en que aun las sociedades más cosmopolitas y vanguardistas tienen un notable apego a ciertas tradiciones y ceremonias. No es conservadurismo, sino el reconocimiento de un valor: esas formas actúan como lubricantes de las relaciones sociales y como garantía de respeto al conjunto. Son normas que imponen un dique de contención al individualismo extremo; al "hago lo que quiero y me comporto como a mí se me ocurre". Imponen un freno a la comodidad individual en beneficio de la cortesia y el reconocimiento del otro. Valores que, por supuesto, notienen que ver con una u otra clase social; por el contrario, aportan códigos igualadores.

La semana pasada vimos al gobernador de la provincia de Buenos Aires y a su jefe de Gabinete con la camisa desabrochada y por supuesto sin corbata en una audiencia oficial con el Papa. Pueden ser señas de identidad, pero también de desaprensión. El gobernador no está ahí en representación de sí mismo, sino de millones de bonaerenses. No está en un ámbito privado, sino en un espacio institucional en el que se articulan tradiciones y rituales milenarios. Y no está ante un par, sino ante un jefe de Estado. La "incomodidad" de la corbata-suponiendo que lo fuera-implicaría un reconocimiento a las investiduras y las representaciones que están en juego.

Pero sería injusto cargar las tintas sobre un mandatario provincial que, al fin y al cabo, no desentona en el paisaje general. Hace unos años asistimos azorados al desparpajo de un embajador argentino que encabezó, en bermudas y zapatillas, CARENCIAS. Hemos despreciado rasgos de urbanidad, normas de convivencia, hábitos sociales y familiares que expresan –a través de ciertas convenciones- valores un poco más sustanciales

### Elogio de la corbata en un país degradado

Luciano Román

-LA NACION-

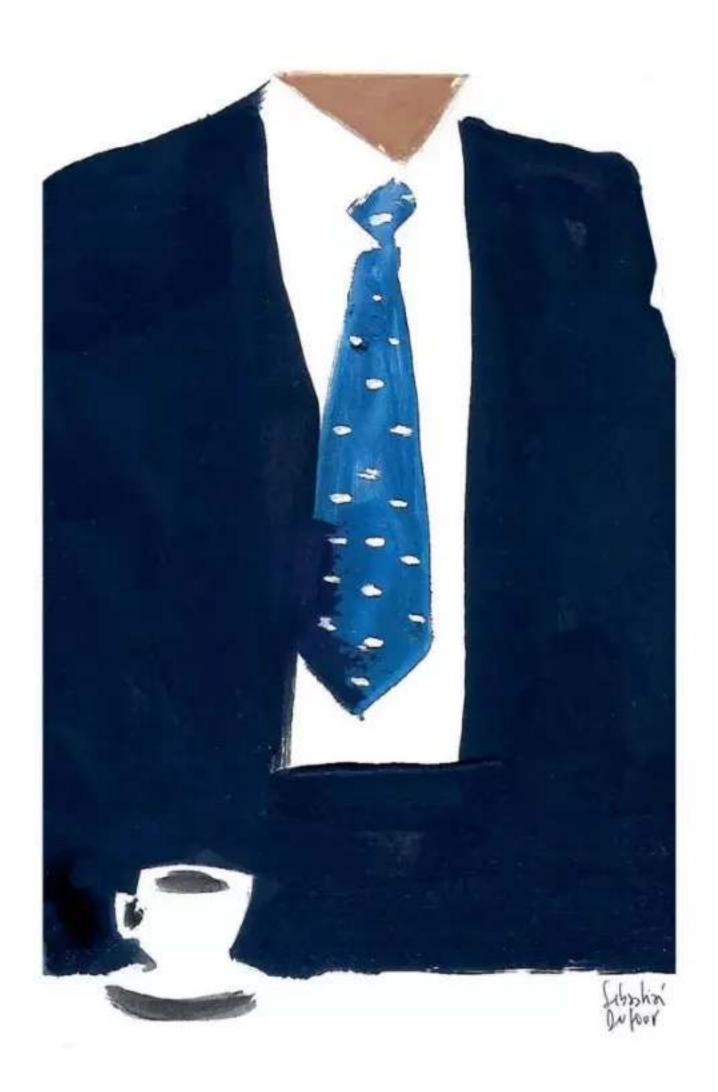

la recepción oficial en México a los marinos de la Fragata Libertad. Quedó olvidado, por supuesto, como si apenas se hubiera tratado de un desubique minúsculo. Pero quizá expresaba algo más profundo. Ouebrantar normas básicas de urbanidad es -más allá de la audacia pintorescaytransgresora-unafalta de respeto a la propia investidura y sobre todo al país o a la provincia a la que se representa. Es, como si fuera poco, un mal ejemplo. Y traduce una incomprensión de fondo: en una comunidad civilizada y en el ámbito de la actuación pública, uno no hace "lo que se le canta" sino lo que corresponde. Esta noción de deber es, quizá, una de las que debamos recuperar. No es una noción meramente formal, pero suele expresarse a través de las formas.

La extrema flexibilización de algunos ritos "ceremoniosos" tiene, en un plano más profundo, consecuencias degradantes en el entramado social. Que en casi ninguna escuela los alumnos se paren cuando ingresa el profesor; que el trato de usted parezca ya un anacronismo; que al colegio se asista con la misma indumentaria que al boliche, y que dé igual sentarse en el banco que arriba del pupitre son todos síntomas de algo de fondo: la autoridad docente está completamente desdibujada y el sentido de las normas está al menos devaluado. Entre aquella escuela en la que a nuestros padres o abuelos los podían castigar con un golpe de puntero, a esta en la que los alumnos desafían a los docentes porque "yo hago lo que quiero", debe haber un punto medio extraviado en el camino. Es obvio: las formas no garantizan la sustancia ni el contenido de las cosas, pero entre unas y otras suele haber una íntima ligazón. Esta misma flexibilización ha lle-

gado a los hogares, o quizá haya empezado en los hogares. Hay encuestas que muestran, por ejemplo, que son cada vez menos las familias que se sientan a comer alrededor de la mesa. El rito de poner la mesa también se ha devaluado en beneficio de cierta practicidad que conjuga mejor con las urgencias cotidianas. Otra vez: parece que habláramos de una simple formalidad, pero en el hábito de sentarse a comer, de mirarse a los ojos, de servirse unos a otros, de valorar ese momento, hay algo crucial del encuentro y la vida familiar. Perder ese hábito (ese formalismo, si se quiere) es perder algo fundamental. Lo ha explicado el historiador inglés Felipe Fernández Armesto en una entrevista con LA NACION: "Si abandonamos la mesa familiar, retrocederemos tres millones de años, al tiempo de homínidos carroñeros que comían desesperadamente, sin pensar en las posibilidades de emplear la mesa para crear sociedad, fomentar afecto y planear un futuro mejor".

La tecnología también conspira contra ciertas formalidades de la vida cotidiana. Hace que miremos más las pantallas que los rostros y los gestos de los otros. Nos vuelve muchas veces descorteses, nos aísla, nos incomunica aun con aquellos a quienes tenemos más cerca. También nos interrumpe, nos distrae y nos desconcentra, al extremo de debilitar el hábito de la conversación.

Es interesante indagar en la simbología y el significado de ciertas formalidades, aun de las que nos parecen más anacrónicas e innecesarias. La corbata, por ejemplo, nada tuvo que ver en sus orígenes con la coquetería o la elegancia en el vestir (aunque luego haya derivado hacia allí). Nació hace siglos, entre una congregación de monjes benedictinos, como símbolo de su compromiso con la comunidad. Eso representaba el nudo: anudarse a "los otros" en señal de reconocimiento y respeto. No ha perdido, al fin y al cabo, del todo ese sentido. Uno no se pone corbata para tirarse en su casa a mirar televisión, sino para presentarse ante los demás de una manera comprometida y esmerada. Sacarse la corbata puede resultar descontracturado y cool, o quizá algún gobernador crea que es un rasgo "progre", pero en algunas situaciones quizá simbolice un ninguneo del prójimo, con todo el significado que eso tiene. El vecino más humilde suele ponerse corbata para ir a una fiesta o a un acto al que asistirá el intendente. Que la autoridad no se la ponga, puede ser interpretado como un gesto de arrogancia o de superioridad. El crespón o el vestido negro con el que se representaba el luto (un símbolo que también ha sido "jubilado" por anacrónico) era una forma de que la comunidad registrara el dolor de uno de sus integrantes y respetara su tristeza. En un tiempoen el que el mandato parece ser mostrarse alegre y feliz en Instagram, ese formalismo también ha desaparecido.

Los más jóvenes (aunque el cliché diga lo contrario) reivindican las formas más de lo que muchas veces suponemos: la "ceremonia" de los l5 conserva, entre las chicas, todo el ritual de generaciones anteriores. Los adolescentes de clase media han vuelto a usar moño en las cenas de egresados. Son señales que exceden los vaivenes de la moda: hablan de un apego a los formalismos y los ritos que en todas sociedades cumplen un papel fundamental.

No se trata, por supuesto, de cristalizar las costumbres ni de resistir su flexibilización. Pero en una sociedad en la que está muy debilitado el respeto entre los unos y los otros, en la que los códigos de convivencia se parecen más a un manual de prepotencia y descortesía, en la que cada vez nos cuesta más encontrarnos y en la que las reglas parecen subordinadas a "lo que a mí se me ocurre", quizá valga la pena reivindicar aquellas viejas formas en el trato, en la ceremonia familiar, en el reconocimiento del otro. No hablan de algo banal y superficial, sino de cómo nos comportamos como miembros y representantes de nuestra propia comunidad.

### LA NACION

Fundado por Bartolomé Mitre el 4 de enero de 1870

Número 1, Año 1 "LA NACION SERÁ UNA TRIBUNA DE DOCTRINA"

Director: Fernán Saguier

### Reiterancia: freno de la Ciudad a la puerta giratoria

Ha llegado por fin la hora de que los "enrejados" por cuestiones de inseguridad dejen de ser los ciudadanos inocentes

a sanción por parte de la Legislatura porteña de la ley de reite-antes y un después para los delitos urbanos a manos de personas con antecedentes policiales a las que, tras ser apresadas, se les concedía la libertad y muchas veces volvían a delinquir. Dicho en otros términos, se apuntó a terminar con la tan injusta como temida "puerta giratoria".

Hace apenas dos meses, desde estas columnas, consignábamos un hecho ocurrido en cercanías del Obelisco. Un hombre que le arrancó una cadenita del cuello a una turista fue detenido a las pocas cuadras. No era su primer atraco, sino el décimo. Ya había cometido hurtos, tentativas de robo, arrebatos y resistencia a la autoridad. Nunca estuvo mucho tiempo preso:así como entraba en una comisaría, pronto ganaba la calle, listo para retomar sus fechorias.

Precisamente, con la nueva ley porteña se agrava la situación procesal penal de los imputados que hayan cometido reiteración de delitos en el distrito. El concepto, más estricto que el de "reincidencia", constituye una herramienta de la que puede disponer el juez para que el delincuente que es detenido y tiene una causa judicial abierta, con una pena no excarcelable, deba esperar el juicio preso.

La norma, que modifica el Código Procesal Penal de la Ciudad de Buenos Aires, habilita a los jueces a dictar medidas cautelares como la prisión preventiva en las condiciones anteriormente referidas y dispone que ciertos actos determinados en el contexto de un proceso penal protagonizados por personas de nacionalidad extranjera que se encuentren involucradas en hechos delictivos deberán ser comunicados por los jueces a la Dirección Nacional de Migraciones. Respecto de los extranjeros que cumplen penas privativas de la libertad, si se dan las condiciones legales necesarias, se habilita su expulsión del territorio nacional.

Un punto igualmente importante lo constituyen los denominados "allanamientos de urgencia", es decir que la policía podrá allanar sin previa orden jurisdiccional en casos

de incendio, explosión, inundación o cualquier situación que amenace la vida de los habitantes o la propiedad; cuando se denuncie que una o más personas extrañas fueron vistas con indicios manifiestos de comisión de un delito; cuando se introduzca en una casa o local algún imputado de delito a quien se per siga para su aprehensión; cuando se escuchen voces que anuncien que se está cometiendo un hecho ilícito o pidan socorro, o

Con la nueva ley porteña se agrava la situación procesal penal de los imputados que hayan cometido reiteración de delitos en el distrito

cuando haya sospechas fundadas de que en una casa o local se encuentra la víctima de una privación ilegal de la libertad, un niño o adolescente o una víctima de violencia de género, y corra peligro inminente su vida o integridad física.

Respecto del peligro de fuga, este se determina cuando las circunstancias permitan sospechar que puede existir debido a facilidades para abandonar el país o permanecer oculto, por la magnitud de la pena que podría llegarse a imponerse o por el comportamiento del imputado durante el proceso.

Por su parte, el gobierno nacional presentó en abril último en el Congreso varios proyectos de ley modificatorios del Código Penal y del Código Procesal. Se trata, además de la introducción del concepto de reiterancia, del dictado de una nueva ley antimafia y de cambios en la unificación de condenas y concurso de delitos, de la legítima defensa y del cumplimiento del deber.

El proyecto de ley antimafia apunta a considerar el concepto de mafia por encima de la tipificación de asociación ilícita y a crear las herramientas legales para definir "zonas sujetas a investigaciones especiales", donde estarían habilitadas medidas procesales de urgencia.

Tal como informó oportunamente LA NACION, entre esas alternativas que se consideran está la facultad de detener a personas por hasta 48 horas en la averiguación de un delito, con autorización de fiscalías; realizar requisas en los establecimientos penitenciarios federales, con autorización del Ministerio de Seguridad, y efectuar "allanamientos con orden judicial extendida para un área determinada o para domicilios encadenados o vinculados con otro sobre el que ha existido una orden original, cuando las circunstancias del caso no permitieran requerir una nueva orden sin perder el objetivo de búsqueda". Otro dato importante es que la pena por delito más grave que le corresponda a quien cometió el hecho también se aplique a todos los miembros de la banda.

En cuanto al Registro de Datos Genéticos, no solo contaría con muestras de agresores sexuales, como sucede actualmente, sino también de toda persona procesada en una causa penal.

También se impulsó una reforma en los conceptos de legítima defensa y de homicidio en cumplimiento del deber para extender las condiciones en las que una víctima de delito o un policía puedan hacer uso de un arma sin recibir pena.

Como se suponía que iba a suceder tras estas presentaciones, ya se han escuchado críticas de parte del garantismo abolicionista en el sentido de una supuesta restricción de derechos de los delincuentes. No hay tal restricción ni condicionamiento. Como ya hemos dicho, queda claro que, cuando está probado que corresponde arrestar a quienes persisten en el delito, para esos cultores de la no criminalización no vale nada la vida de los ciudadanos que no cometieron ni cometen hechos ilícitos.

Es de esperar que el Congreso apruebe el paquete de leyes sobre seguridad enviado por el Gobierno, así como en la ciudad se sancionó la ley de reiterancia. Es hora de que los "enrejados" por temor a la inseguridad dejen de ser los ciudadanos inocentes.

#### **DE LOS LECTORES**

Cartas & e-mails

www.lanacion.com.ar []/lanacion

#### Grata rareza

El martes a la noche escuché la entrevista que le hizo el periodista Jonatan Viale a Javier Milei. Es la primera vez en mis 49 años de vida que escucho a un presidente de la Nación responder, cabalmente, a todo lo que se le preguntó. Los argentinos nos acostumbramos demasiado rápido a lo malo que nos pasa; no nos acostumbremos, tan rápido, a esta grata rareza.

Mariano Bustillo DNI 24.662.009

#### Alperovich

Esperamos con suma expectativa una declaración y reacción inmediata del movimiento feminista de los pañuelos verdes en apoyo a la justa sentencia a José Alperovich por abuso sexual hacia su sobrina. ¿O harán silencio? Alberto Díaz

DNI 10.492.915

#### Paneles solares

El tema fronterizo con Chile ha sido objeto de muchos litigios y finalmente desde hace décadas resuelto creo que definitivamente. Conocidos esos antecedentes, cometer un error en la instalación de paneles solares invadiendo territorio chileno con la tecnología disponible suena increíble. Como ciudadano argentino no me resultó agradable escuchar el tono amenazante del presidente chileno cuando expresó: "O los sacan ellos o los sacamos nosotros".

Guillermo González Lima DNI7.787.624

Este gobierno ha manifes-

#### Batalla cultural

tado que una de sus tareas más importantes debe ser "librar la batalla cultural" contra la ideología izquierdista que estaba encabezada por el kirchnerismo. Actualmente algunos de los "trofeos" que esa izquierda exhibe y considera más importantes son la pérdida ilegítima por inconstitucional de la libertad de los hombres que combatieron al terrorismo en el pasado, la usurpación de unidades militares y/o policiales, y el levantamiento de monumentos frente a las mismas con el propósito de humillar a esas unidades en particular y a las Fuerzas Armadas y de seguridad en general. Al momento, la administración actual no ha tomado ninguna medida para solucionar esta afrenta a las fuerzas de la república. Creo que el Gobierno no debería olvidar que una de las causas del fracaso del gobierno de Macri fue el "gradualismo" que usó para corregir la economía. No vaya a ser que el actual gobierno pierda su batalla cultural contra la izquierda por imitar el

gradualismo del gobierno de Macri. Lucrecia Astiz DNI10.768.628

#### Yo también acuso

Siempre pensé que con los años perdería la capacidad para sorprenderme, y más aún cuando llevo más de la mitad de la vida ejerciendo la profesión en el fuero penal. Sin embargo, la carta del señor Enrique Munilla del 15/6 me ha hecho dar cuenta de lo equivocado que estaba: el escándalo de los pronunciamientos judiciales que terminan con la vida de personas inocentes me hace ver que, a mis casi 72 años, las sorpresas no cesan de asaltarme despiadadamente. Alli, Munilla relata la historia de la cruel condena a prisión perpetua que sufrieron el doctor Jaime L. Smart, y los policías Julio César Garacho y Horacio Elizardo Luján, sin tener ellos relación alguna con el hecho que se juzgaba, que era la muerte del excombatiente montonero Marcelo G.J. Bettini. Este, como lo expresó antes de morir, se había suicidado con la pastilla de cianuro que le suministró Montoneros para que consumiera en caso de detención. Así lo hizo. Nada les importó la verdad a los juzgadores. Mandaron a las mazmorras para toda su vida a personas inocentes. Esto me hace acordar al valiente e interesante trabajo del ya fallecido doctor Mariano N. Castex, titulado "Yo acuso", en el que describió lo sucedido con el general Ibérico Saint Jean y el indecoroso obrar, curiosamente (o no tanto), del Tribunal Oral en lo Federal Nº 1 de la ciudad de La Plata. Decía, entre otras cosas, el doctor Castex (perito médico en esa causa), que "un exgobernador del gobierno militar, nonagenario, vio revocada su prisión domiciliar y trasladado a una cárcel común, luego de una farsa vergonzosa. La consecuencia fue su óbito.

#### En la Red

FACEBOOK

Luis Caputo busca que gobernadores e intendentes devuelvan la plata de obras que no terminaron



"Y si no la devuelven. a descontarles de lo que reclaman"

Ange Gracci

"Lo mal que estamos como país que una medida como esta nos parece una locura o algo inviable" Laura Nieto

"Que dejen de robar" Fabricio Zerpa

#### OTRAS OPINIONES

El Nacional VENEZUELA

#### ¿Está Maduro preparado para perder?

CARACAS.-Nada indica en estos momentos, a 40 días de las elecciones del 28 de julio, que el gobierno de Nicolás Maduro tenga sobre la mesa el escenario de la derrota. Por el contrario, lo que se percibe-puede ser engañoso- es que la cúpula en el poder se atrinchera.

Las señales que envía Miraflores consisten en minar el camino al día electoral con el rechazo a la obser-

vación de la Unión Europea, sin que se haya confirmado alguna otra veeduría confiable; la persistencia en la persecución de dirigentes y activistas opositores y en los manejos que dispone el CNE para impedir la participación electoral y la vigilancia de las votaciones. Todo lo cual carga de incertidumbre la aceptación de un resultado desfavorabley, si ocurriera tal aceptación irremediable, siembra dudas so-

bre la entrega efectiva del poder. Los 40 días que restan para las votaciones pueden parecer un lapso corto en la preparación logística de la oposición -por algo el gobierno fijó esa fecha, aparte del hecho simbólico de que es el natalicio de Hugo Chávez-, pero también puede ser excesivamente largo para la campaña oficial, carente como nunca antes de convocatoria y errada, hasta lo ridículo, en algunas de sus acciones represivas; expresión, además, de errores de cálculo político tanto en la apreciación de la primaria opositora del 22 de octubre como en la convocatoria del referéndum del Esequibo de diciembre pasado, del que se carece de registro alguno de votantes y escrutinios.

OPINIÓN 31 LA NACION | JUEVES 20 DE JUNIO DE 2024

Una muerte anunciada por los forenses independientes, un homicidio silenciado por quienes manipulan sin pudor alguno la tragedia argentina de la década del setenta. Ibérico Saint Jean fue asesinado in obliquo por el Tribunal Oral Federal de La Plata. El tribunal hizo caso omiso de la prevención, designó a dedo a "especialistas" que "convenían", basureó a los forenses oficiales. maltrató a un anciano indefenso, revocó la prisión domiciliaria y lo sepultó en la cárcel de Marcos Paz. En pocas palabras, lo llevó, "carente de la capacidad para estar en juicio", a un cadalso, sabiendo cuál era la situación. Se justifica esta nota porque testigos que hablen quedan muy pocos, ya que reina el miedo, y en el futuro los archivos y la escasa prensa independiente que queda deberán hablar. Que su muerte y otras muchas de las que no se habla por temor sea un llamado de atención para que de una vez por todas cese el carnaval instaurado por la venganza y que la Justicia vuelva a brillar en el suelo argentino que clama por paz". Por ello mismo: yo también acuso. Francisco García Santillán DNI10.661.522

Grandes gestos

Celebro la columna dominical de Graciela Guadalupe del 16 de junio, en la que la cronista rescata la rica historia que protagonizaron en Barcelona la nonagenaria Nuria y Beatriz, quien se bajó de su moto para atarle los cordones a la dama mayor, a fin de evitar una caída. Durante el pasado fin de semana, observé cómo el móvil 7742 de la Policía de la Ciudad se detuvo en Peña y Larrea, frente al lento avance de una dama mayor. No solo eso, sino que uno de los policías se bajó para ayudar a la dama a cruzar la calle, para luego proseguir con su labor. Pequeños grandes gestos que pueden devolvernos la fe en nuestra sociedad.

Quique Figueroa DNI16.512.123

#### Renaper

El 15/4 aboné al Renaper 35.000 pesos para renovar pasaporte. Como el lapso de entrega excedía mis posibilidades, en una sede pagué 70.000 por el trámite acelerado. Allí me indicaron que pidiera la restitución del primer importe. Lo reclamo desde hace más dedos meses, y me responden que "no hay plazo estimado" para la devolución.

Gabriel Serafini DNI10.547.460

Los textos destinados a esta sección no deben exceder los 1000 caracteres con espacios. Debe constar el nombre del remitente, firma, domicilio, teléfono y número de documento. Por razones de espacio y de estilo, LA NACION podrá seleccionar el material y editarlo. Los mensajes deben enviarse a: cartas@lanacion.com.ar o a la dirección: Av. Del Libertador 101, Vicente López (B1638BEA)

INSTITUCIONES

# Que el poder detenga al poder

Daniel Sabsay PARA LA NACION-

nalicemoslosantecedentes institucionales que precedieron el nacimiento de los Estados Unidos de Norteamérica y de la Argentina luego de sus respectivos procesos de independencia. Se trata de observar de qué modo el pasado ha afectado la realidad institucional de los dos países, desde una visión comparada. Importa determinar cuáles han sido las causas de un devenir tan diferente; no obstante que la Argentina en particular, y prácticamente todos los países latinoamericanos, tomaron la Constitución de Filadelfia de 1787 como modelo para sus leyes fundamentales.

Es de destacar que los framers (los padres fundadores de la constitución de Filadelfia) elaboraron un sistema que unía al federalismo como forma de Estado con el presidencialismo como forma de gobierno. Se trató de una evolución que implicó el paso de una confederación que fue creada por un tratado en 1776 con la declaración de la independencia, que se denominaba "Artículos de la Confederación", que vinculaba a las trece provincias originarias de la costa oeste de la Nueva Inglaterra a una federación. El 4 de julio de 1776, el Congreso firmó la declaración de independencia. Por tal motivo, cada 4 de julio se celebra el Día de la Independencia y es un feriado federal en Estados Unidos.

Las trece colonias originarias se manejaron por las reglas del autogobierno. A Gran Bretaña le importaba el dominio económico, sin interferir en las modalidades de la organización institucional que se daban sus colonias. Cabe destacar que los Pilgrims (el primer grupo que se instaló en la nueva tierra) fueron expulsados de la metrópoli por causas religiosas y por lo tanto no podían regresar. Por eso consideraron que, conforme al relato del Antiguo Testamento, llegaban a la "Tierra Prometida".

Es interesante el enfoque de Nicholas Shumway, quien habla de "ficciones orientadoras" como claves para entender la creación o "invención" de un país, que en el suyo se asentaron en el mencionado recurso a la Biblia. En nuestro país no existió algo similar. Shumway escribió La invención de la Argentina, obra en la que busca, a través de lo sucedido en el siglo XIX, esas claves que llevaron más a la desunión que a la unión, que caracterizó al devenir de su país y -agregamos-incluso le permitió apoderarse de un territorio inmenso que abarca las dos costas que pudo conseguir a través de la doctrina de las "fronteras móviles". En El federalista, obra de Hamilton, Madison y Jay, que fue la base de la futura Constitución, se desarrolla la teoría de los "frenos y contrapesos" que tiene por propósito evitar la lucha entre faccionesanteponiendoremedios institucionales que lleven hacia el equilibrio.

regía por bases muy diferentes. Se basaba en la supremacía de la corona debido al origen sobrenatural del gobierno. El monarca gobernaba por la gracia de Dios y solo era responsable ante él. Los



Cuando elegimos a nuestros representantes lo hacemos en el marco de la Constitución, de los tratados internacionales y de las leyes, que deben ser respetados

gobernados eran meros súbditos a los que no se les reconocía la titularidad de derecho alguno. El soberano, además de ellos, detentaba también los derechos de propiedad. El monarca era el propietario absoluto y el único jefe político de sus dominios americanos. Las Indias eran tratadas como posesión directa y absoluta del rev.

Las leyes e instituciones de la América española se inspiraron en las de Castilla. Los virreyes y capitanes generales ejercían cada uno de ellos la autoridad suprema dentro de su jurisdicción como representantes directos del soberano. Cada uno era el princi-La dominación española se paloficial civil y militar dentro de su provincia inmediata. También supervisaba la justicia, el tesoro y los aspectos seculares del gobierno de la iglesia. Las audiencias eran los más altos tribunales reales de apelación dentro de sus

respectivos distritos y servían al mismo tiempo como consejo consultivo del virrey o capitán general. Tanto a los funcionarios ejecutivos como a las audiencias se les concedió un grado limitado de poder legislativo. Otra característica principal de la forma en que se administraba el poder eran la escasa aplicación de la ley y la superposición de estatutos.

El sistema comercial español implicaba el monopolio de todo el comercio y transporte marítimo con las Indias, además de absorber la mayor parte del oro y la plata de las minas americanas. El comercio exterior de las colonias estaba reservado a la madre patria, proporcionándoles España todo lo que necesitaban de Europa, embarcado en buques españoles. Las colonias producían en general solo materias primas y artículos que no competían con los productos españoles.

A partir de estos antecedentes podemos entender la autoridad también absoluta que ejercían los caudillos que gobernaron las diferentes provincias de la Argentina luego de la independencia. Sin embargo, la chispa del constitucionalismo, y por ende de la república, aparece con la traducción que hace Mariano Moreno de El contrato social, de Jean-Jacques Rousseau. A partir de entonces la evolución institucional argentina se despliega como una suerte de modo pendular, gobiernos de jure se suceden a gobiernos de facto, sin solución de continuidad. Este panorama puede ser observado con nitidez a partir de 1930 y hasta 1983: a lo largo de este período se suceden cinco golpes de Estado. Se van sucediendo gobiernos de las "botas" con gobiernos de los "votos".

En 1983 da comienzo la transición a la democracia, con la asunción de Raúl Alfonsín a la presidencia de la Nación. Desde entonces no ha habido ningún golpe de Estado. Sin embargo, la mayoría de los presidentes no justicialistas (con la excepción de Mauricio Macri) no concluyeron sus mandatos. A pesar de la legitimidad de todos los titulares del Poder Ejecutivo, el ejercicio que hacen de la autoridad se caracteriza por la presunción de que, dado el apoyo popular, pueden ejercer el poder sin límites. He aquí el origen del denominado "hiperpresidencialismo", sistema en el que el Poder Ejecutivo se transforma en una suerte de primus inter pares, ya que va tomando facultades de los otros dos poderes. Olvidan que cuando elegimos a nuestros representantes lo hacemos en el marco de la Constitución, de los tratados internacionales y de las leyes, que deben ser respetados. Es de esperar que esta malsana práctica desaparezca y que sea posible, recurriendo a Montesquieu, que "el poder detenga al poder".

www.miclub.lanacion.com.ar

#### LA NACION

Atención al lector 5199-4777 www.lanacion.com.ar/contactenos Club LA NACION 5199-4792

Propietario S.A. LA NACION, Zepita 3251, Ciudad de Buenos Aires (Cl285ABG), Tel.+5411 5550-1800, Oficinas LA NACION, Av. Del Libertador 101, Vícente López (B1638BEA) Buenos Aires, Argentina. Tel. +5411 6090-5000. Atención personalizada: www.lanacion.com.ar/redcomercial ISSN - 0325-0946. Responsable por Impresión: Luciano Ariel Bianchi, Zepita 3202, CABA.

Las ventas de LA NACION son auditadas por el IVC. © Año 2013, LA NACION. Dirección Nacional del Derecho de Autor, expediente renovación Nº RL-2023-80809536-APN-DNDA#MJ. Queda prohibida la reproducción total o parcial del contenido del presente diario.

Precio del ejemplar: Solo por hoy \$2030.- Lun a Vie \$1900.- Sáb \$2700.- Dom \$3200.- Recargo envío al interior: \$380.- En Uruguay: Lun\_/Vie. \$U60.-Sáb. \$U85.-Dgo. \$U110.- En Paraguay: Lun./Sáb. G9000.-Dgo. G12.000.- En Brasil: Lun./Sáb. R\$7/Dgo. R\$9.-



#### **MANUSCRITO**

### Hagámoslo de una vez

Dolores Caviglia

-LA NACION-

o podría tener una mente brillante. Lo pienso cada tanto. Podría tener en la cabeza la tabla periódica de los elementos, los números primos, pi completo, las fórmulas para sacar la superficie y podría intentar cruzar todos esos datos con todos los datos. Yo podría tener una mente espectacular y tal vez conseguir algo que ayude al mundo, una nueva teoría económica, por ejemplo. Sin embargo, tengo la memoria repleta de las canciones de La ola está de fiesta, de La isla de los Wittys, jingles históricos (el de la tarjeta de crédito, el de la mayonesa) y soy la única de mis amigas que

puede recordar qué vestía cada una de nosotras en la fiesta en que pasó tal cosa o esa tarde en que tal otra. De acá a 20 años para atrás.

Por eso esa noche en que miraba la entrevista a Emanuel Ortega me sorprendí porque yo tengo los casetes de Emanuel Ortega y recordaba la letra de "A escondidas" sin peros, pero él no la cantó así. Puedo fallar, pensé, me dolió un poco la herida en este don inútil porque don al fin, pero seguí. Avanzaron los días y también seguí porque esas son las cosas que pasan, ¿no? Hacía tanto que no cantaba "A escondidas" que no podía parar. "Es

que sé muy bien que tú ya tienes dueño, es mi mejor amigo, yo no le puedo fallar". Cuando llegaba a la parte en que Emanuel había dicho esa frase que no recordaba, no hacía caso, cantaba a mi manera. Con una altanería. Una semana después, como no me despegaba del tema, lo sumé a mi lista de música para cuando camino por la calle v ahí lo tuve a él, esa voz mucho más aguda que sus pectorales, y me di cuenta de que yo tenía razón.

¿Por qué Emanuel había cambiado la letra? Supuse aburrimiento. Desde 1999 a esta parte siempre lo mismo y bueno, el muchacho se cansó. Pero después presté atención a lo que decía porque esas también son las cosas que pasan, ¿no? Una canta porque canta, pero no analiza lo que dice. Y pensé que su modificación quizás era pensada, una forma de alejarse de los años 90 para acercarse hasta aquí.

Es difícil ese movimiento. Hace unos días lo hablamos en el trabajo y no acordamos nada. ¿Las cosas se juzgan en sus tiempos? ¿Se dejan pasar si son del pasado? ¿Se

borran si hoy dan vergüenza? ¿Hay que apuntar con el dedo contra eso que gritábamos por las madrugadas en los antros en los que nos metíamos para sacarnos la euforia de encima? A mí me gusta ir a una fiesta y que pasen las cumbias que bailaba en esos primeros años en que salía y escuchaba a Comanche, la campera de cuero blanca contra la piel del pecho, con su "Tonta, con qué quieres que te quiera/ Quetequierasimetienestrabajando/ Tonta, tonta. (Retonta)" y a otras bandas que decían barbaridades, lo

Puedo fallar, pensé, me dolió un poco la herida en este don inútil, porque don al fin, pero seguí

sé, pero que entonces no entendía.

Yo no mezclo las épocas. Las encapsulo. Hov comprendo cada rima, pero cuando las bailo no me siento quien soy, sino que me acuerdo de

la chica de 20 y no juzgo. Bailo. Nada más. Tampoco condeno las letras de Cacho Castaña, los sketches de Alberto Olmedo, lo que piensan mis padres, la frase sobre el matrimonio que le repite a Ezequiel su abuela, las gansadas que decimos a veces en el chat con mis amigas cuando la educación de colegio de conurbano se nos escapa por los dedos y nos olvidamos de los esfuerzos que hicimos para ser esas que queremos ser.

El primer hit de Emanuel Ortega se llamó "Hagámoslo de una vez", así, en modo imperativo, una canción que grabó a los 15 años, en 1993, y en la que le pedía a una chica que se animara a tener sexo con él. "Vamos ya, hagámoslo de una vez, quiero ser el que te haga mujer, acércate, que mi amor es ardiente, voy a enloquecer", marca el estribillo. Estoy convencida de que amis 10 había inventado una coreografía al ritmo. Estoy convencida de que hoy la bailaría así, igual. Estoy convencida de que no hay motivos para desdecirse. Hay que acordarse y no repetir. .

#### El ritmo del calor

Edición fotográfica Jesica Rizzo | Texto Ariel Torres

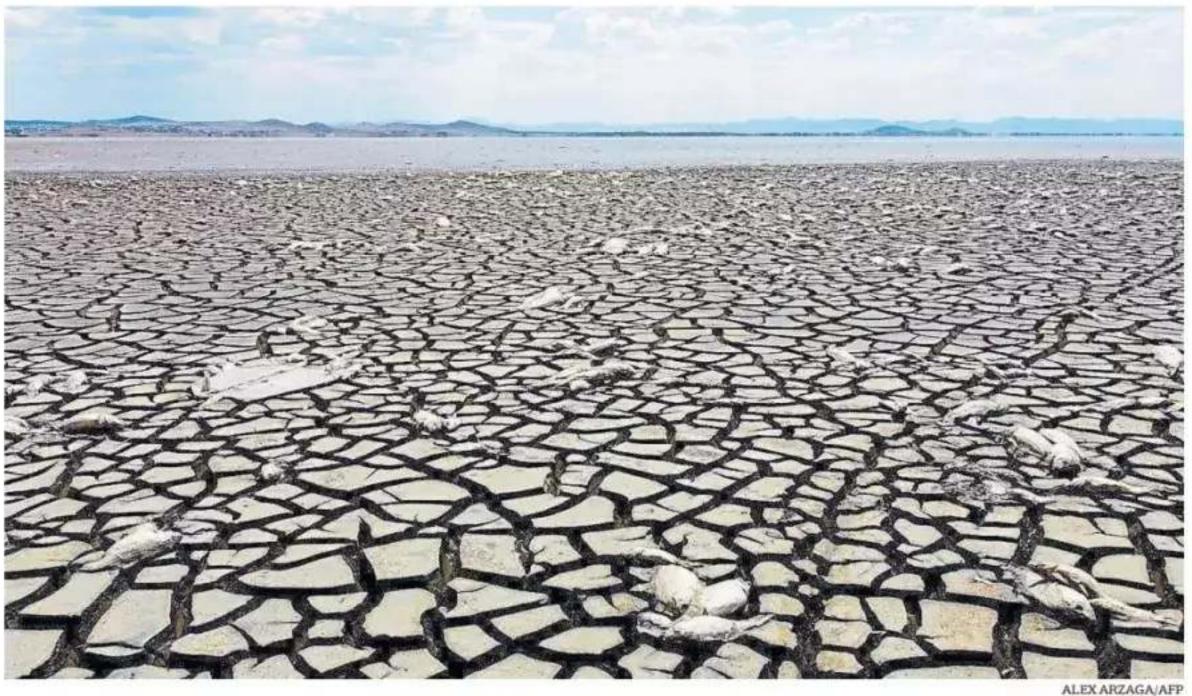

ANÁHUAC, MÉXICO I no cree que el cambio climático se presentará un día y tocará a U nuestra puerta, como la pandemia o como una guerra. Pero el clima tiene plazos sobrehumanos. El asteroide de 10 kilómetros de diámetro que impactó en la Península de Yucatán, hace 66 millones de años, produjo una nube de polvo que bloqueó la luz solar durante una década y, así, día a día, causó la extinción de los grandes dinosaurios. Lo que se

ve en la foto es la Laguna de Bustillos, en Anáhuac, Chihuahua, México, que empieza a secarse debido a las altas temperaturas. La putrefacción de cientos de miles de peces muertos ha puesto a las autoridades en alerta, y los poblados de Favela, Centro Calles y La Selva, que el año pasado estaban a unos pocos metros de la orilla, hoy se encuentran a dos kilómetros del agua. Así, lentamente, sin un estampido, el planeta se va volviendo inhabitable para cada vez más comunidades. .

#### CATALEJO

Niños sin suerte

#### Pablo Sirvén

No les falta nada. Están debidamente arropados y quienes los cuidan están en todos los detalles para que reciban la temperatura más confortabley evitar cualquier daño que los ponga en peligro.

Se trata de un chico, una niña y una adolescente salteños. No les falta nada, salvo una cosa: la vida.

Lostres fueron sacrificados en una ceremonia incaica en ofrenda a los dioses hace más de quinientos años, cerca de la cima del volcán Llullaillaco, en la provincia de Salta. Una expedición arqueológica los descubrió en 1999 y actualmente son exhibidos en el Museo de Alta Montaña, en el centro de la capital salteña. Están preservados en cápsulas presurizadas con temperatura constante de varios grados bajo cero.

Les faltaba de todo y ahora también la vida: dos chicas y tres chicos de la comunicad wichi murieron hace tres meses en distintos hospitales salteños por desnutrición. Unos 300 infantes en 2022 y 2023 perdieron la vida por esa y otras razones en una Salta no tan linda, como se machaca turísticamente.

Paradojas de una provincia que le prodiga onerosos cuidados a mantener conservadas momias de pequeños que murieron hace siglos, mientras el destino de los menores actuales está a la buena de Dios. •

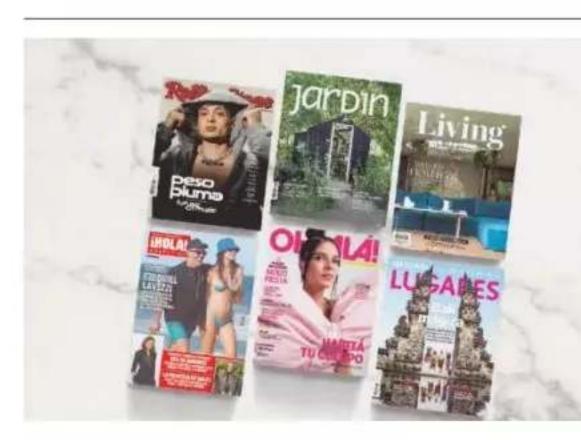

LA NACION

SUSCRIBITE

Hablanos por whatsApp: (11) 5799.3654 o si preferís llamarnos: (11) 5199.4794

OHLALA! Living LUGARES



jardin





**Tocado por la varita** La increíble historia de Juan Pablo Reynal, el compañero de asiento de Maradona en el vuelo de regreso de México 86 ▶ **P. 6** 

Merentiel y Cavani Boca venció 2-1 a Alte. Brown y en los 8ºs de la Copa Argentina jugará con Talleres ▶ P. 8

# deportos américa

Edición de hoy a cargo de Cristian Grosso y Francisco Schiavo | www.lanacion.com/deportes 🗶 @DeportesLN 👪 Facebook.com/Indeportes 💌 deportes@lanacion.com.ar





Cerca de cumplir 37 años, Lionel Messi encara la Copa América con la soltura de no deberle nada a nadie; la intención será repetir el título

A. GRECO / E. ESPECIAL

### Sin ataduras, Messi está listo para hacerse cargo de la Argentina

El capitán empezará hoy otra aventura en busca de éxitos y récords; a las 21, contra Canadá, abrirá su séptimo torneo continental

#### Diego Mazzei ENVIADO ESPECIAL

ATLANTA.— "El capitán está bien". Con una sonrisa leve, suficiente, Lionel Scaloni avisaba en conferencia de prensa que el mejor de todos está listo; que Lionel Messi, capitán argentino, será otra vez el líder futbolístico para la defensa de la corona. La Copa América 2024 se pone en marcha en Estados Unidos y el campeón protagonizará hoy la batalla inaugural frente a Canadá, a las 21 de nuestro país, en el imponente Mercedes Benz Stadium, de Atlanta.

Este torneo ya tiene un gusto diferente para las nuevas generaciones de hinchas, que padecieron las frustraciones de los años pasados y que siente que esta camada de futbolistas devolvió grandeza y confianza.

Es una nueva ocasión para que el guía de esta selección se proponga seguir rompiendo récords. Lionel Messi afronta su séptima Copa América, con el título de 2021 en la mano y otras tres finales perdidas. Con 34 partidos, 13 goles y 17 asistencias; con 3 amarillas y una expulsión. Con esos números, el Messi ya indiscutible y supersónico puede darse vuelta y mirar al pasado para ver un recorrido por este torneo en el que padeció y sufrió en demasía.

111111

La mirada extraviada apuntando desde el banco de suplentes del Estadio Olímpico de Berlín es una de las postales dolorosas del fútbol argentino. Es el cuadro perfecto del talento desperdiciado, donde encuadra la inútil pregunta: ¿qué habría sido si...? Aquel Messi que observaba sin haber transpirado la eliminación de la selección en Alemania 2006 no volvería a pasar por ello.

Lionel Andrés Messi jugó su primera Copa América en 2007, en Venezuela. Coco Basile, que tomó el lugar de José Pekerman, no dudó en convocarlo y ubicarlo de titular. Con la camiseta 18–la 10 estaba en poder de Juan Román Riquelme–, fue parte importante de un muy buen equipo, que mezclaba la experiencia de los mundialistas (Abbondanzieri, Ayala, Heinze, Zanetti, Verón y Crespo) con la nueva generación de talentos 21 hs TV: TyC Sports, DSports, TV Pública y Telefe

#### Argentina (4-3-3)

Emiliano Martínez; Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez y Marcos Acuña; Rodrigo De Paul, Paredes y Mac Allister; Messi, Julián Álvarez y Di María. DT: L. Scaloni

#### Canadá (4-4-2)

Maxime Crépeau o Dayne St.
Clair; Alistair Johnson, Moise
Bombito, Derek Cornelius y Alphonso Davies; Tujan Buchanan,
Stephen Eustaquio, Ismaël Kone
y Liam Millar; Jonathan David y
Cyle Larin. DT: Jesse Marsch.
Árbitro: Jesús Valenzuela (Ve.)
Estadio: M. Benz, Atlanta.

(Mascherano, Gago, Tevez).

La Pulga jugó los 6 partidos de Argentina (solo en uno entró desde el banco), anotó en cuartos contra Perú y en semifinales contra México. Pero sufrió el golpazo de la final, en la que Brasil se impuso con un implacable 3 a 0. Fue cuando vivió la anécdota que contó años después sobre Basile y sus consejos para patear tiros libres: "¡Soltá el pie, soltá el pie', me gritaba. Y me decía que mis tiros libres parecian centritos. Quería que lo mirara patear a Román (Riquelme)".

Hasta la siguiente Copa América pasaron cuatro años y una montaña rusa en la vida de Messi. Mientras atravesaba en Barcelona el ciclo más maravilloso en la historia de ese club, bajo la batuta de Pep Guardiola, la selección comenzaba a darle dolores de cabeza. Tras el fiasco de Sudáfrica 2010 y la llegada de Sergio Batísta como entrenador, Messi se puso al frente en un torneo que dejó una gran herida en su corazón.

El nivel futbolístico fue muy pobre y condujo a una eliminación temprana y gris, en cuartos de final, por penales, frente a Uruguay. Messi no anotó en ninguno de los cuatro partidos y aún recuerda algo que lo marcó a fuego: los insultos que recibió en Santa Fe, luego del 0 a 0 contra Colombia. "Me dijeron de todo a mí y a toda la selección. Fue bastante duro. Me puteaban de todos los colores", rememoró hace unos días, en un streaming con su sobrino.

Alejandro Sabella reconstruyó un equipoy formó a una generación que merecía lograr cosas grandes. Pero todo se truncó en la final de Brasil 2014, cuando Alemania le arrebató la Copa del Mundo en tiempo suplementario. Sabella se fue, llegó Tata Martino y encarriló el ánimo.

Messi llegaba a la Copa América de Chile, en 2015, con asombrosos números en Barcelona. Pero en el torneo continental su rendimiento fue de mayor a menor, casi al ritmo del equipo. La Pulga anotó solo en el debut ante Paraguay. El partido decisivo, ante los dueños de casa, se definió en los penales. Messi anotó el suyo, pero Argentina perdió. Por entonces se expresó vía Facebook: "No hay nada más doloroso en el fútbol que perder una final", escribió.

La posibilidad de desquite era rápida: la Copa América Centenario 2016, en los Estados Unidos. Messi llegaba como campeón de la liga española. Pero hubo una rareza: por una molestia física, vio el partido ante Chile entre los suplentes. Fue la única vez en sus seis participaciones del certamen en la que no jugó un solo minuto de un encuentro.

Al siguiente compromiso dijo presente. Entró la última media hora y anotó un hat trick en el 5 a 0 ante Panamá. Luego le marcó a Venezuela en cuartos y a Estados Unidos en semifinales. Pero otra vez se cruzó el infortunio. Una mala final, nuevamente contra Chile, y los penales que lo volvieron a condenar al oprobio. Incluso, falló el primero de la serie.

Si tras la derrota de 2015 Messi tuvo un mensaje de disculpas, luego de la frustración de 2016 llegó al límite: anunció su salida de la selección: "Ya está, que se terminó para mí la selección. Son cuatro finales, no es para mí. Lo busqué, no se medio, pero creo que ya está, es una decisión definitiva. Es lo que siento ahora. Es una tristeza grande lo que nos volvió a pasar. Encima me toca errar el penal a mí...", dijo en caliente. Hubo estupor y pedidos de todos lados para que revirtiera su determinación.

En la de 2019, en Brasil, hubo un clic. No fue un buen torneo para Argentinay Scaloni, que había asumido y propuesto un recambio generacional, era mirado de reojo. Una derrota con algo de polémica contra Brasil mostró a un Messi enojado, contestatario. Cerraría el torneo con una expulsión ante Chile, en el partido por el tercer puesto. Pero la semilla estaba sembrada: nacía el grupo que se juramentaría llevar a Messi a lo más alto con la selección.

La misión se logró en 2021, otra vez en Brasil, sede de urgencia durante la pandemia. Messi guio a un equipo joven, hambriento y leal. "Necesitaba sacarme la espina y conseguir algo con la selección. Sabía que en algún momento se iba a dar", dijo.

Hoy, cuando quedan pocos días para cumplir 37 años, el héroe rosarino se embarca en este nuevo viaje. Pero ya sin lastres. Lo hace con la certidumbre del que ya nada debe. •



Rodeado por el grupo que responde a su liderazgo, Scaloni se siente muy cómodo A. GRECO / E. ESPECIAL

### El hombre que se quedó sin energías en el Maracaná y vuelve recargado

Scaloni transmitió entusiasmo antes del debut: "Estamos como si fuera la primera vez'

#### Federico Águila ENVIADO ESPECIAL

ATLANTA.—Lionel Scaloni mide siempre sus gestos y sus palabras cuando está en público. No se apresura en las respuestas, más allá que las preguntas ronden los lugares comunes. Evita usar la respuesta fácil pero nunca, o casi nunca, saldrá de su boca una frase fuera de su libreto. Por eso aquella declaración que lanzó en noviembre pasado en el Maracaná, tras la primera victoria en la historia de la selección en las eliminatorias frente al rival de toda la vida, haya causado tanto estupor.

"Necesito pensar mucho qué voy a hacer", dijo, en alusión a que no sentia energías para seguir ganando ya que la vara estaba, a su criterio, demasiado alta. Poco menos de un año antes había llevado las riendas en la consagración en Qatar y venía con el cartel de campeón continental después de 28 años. Los motivos reales de esa intimación a los dirigentes fueron varios, desde temas económicos hasta manejos en la AFA con los que no estaba del todo de acuerdo.

Tardó menos de un mes Scaloni en recomponer su situación. Huboclamor interno (de los campeones del mundo) y, obviamente, de afuera. Volvió a encontrarse con Claudio Tapia en el sorteo de la Copa América, la que comenzará en horas. Aclaró que cuando habló de "parar la pelota" lo hizo porque necesitaba un tiempo para reflexionar sobre lo que venía. "Son cosas importantes y hay que estar fuerte, bien y lúcido", argumentó.

Ese ADN que moldeó Scaloni en este equipo nace de su convicción. "Una cosa es seguir ganando, que es muy difícil. Lo que a mí me preocupa es seguir compitiendo", sostiene. Por eso no sorprendió que en los dos amistosos de preparación aquí, en Estados Unidos, frente a Ecuador y Guatemala, sus dirigidos hayan salido con hambre de triunfo, como si se tratara de una final.

Por estos días en el caluroso pero amable sur estadounidense, el DT está terminando de preparar hasta el más mínimo detalle del que será su nuevo desafío. En el centrode entrenamiento de la Universidad de Kennesaw siempre es el primero en bajar del micro. Observa paciente cómo el preparador físico, Luis Martin, inicia los movimientos con los jugadores. Aimar, AyalaySamuel, sustres laderos inseparables, reparten indicaciones sobre el césped. Scaloni observa. Siempre medido, como un león en busca de su próxima presa.

En la antesala del debut habló

en conferencia de prensa. En la sala colmada de periodistas al DT se lo notaba entero. Con energía.

Toma agua al finalizar cada fraseque contesta. Siempre el mismo ritual, como cuando está al borde del campo de juego: desenrosca la tapia de la botella, bebe un sorbo, vuelve a enroscar. Sigue su frase, pero sin salirse de sus carriles.

Cualquiera que hubiera conocido a ese chico extrovertido y hasta un poco sobrador que llegó de Pujato para jugar en las inferiores de Newell's nunca hubiera apostado que los años iban a transformarlo en este técnico de élite: armador de un grupo exitoso, conductor del mejor jugador del mundo, campeón. El nunca perdió las ganas de competir. Comocuando debutó en la primera, a mediados de los 90 con tan solo 17 años en un 0-3 de visitante con San Lorenzo y no le temblaron las piernas para encarar a un experimentado Ruggeri.

Las imágenes, repetidas una y otra vez, de su festejo contenido tras el penal de Gonzalo Montiel en la noche consagratoria de Lusail, mostraron su mesura, también en la cima del éxito.

"No es un adiós ni otra cosa, pero necesito pensar porque la vara está muy alta y es complicado seguir ganando", descerrajó en la rueda de prensa del Maracaná. "Esta selección necesita un entrenador que tenga todas las energías posibles y que esté bien", dijo también.

Sus energías se completaron en estos meses. Por eso, a horas del debut, dijo sentirse "con las mismas ganas de siempre. Como si fuera la primera vez. Contamos con ideas y fuerzas renovadas. Queremos darle a la gente lo que la gente quiere ver, que es a estos muchachos jugar. Siendo la Argentina, la mentalidad es la misma de siempre. No cambia. Lo que perdura es la sensación de ansiedad y nerviosismo. Es nuestra manera de afrontar estas cosas. No conocemos otra. Así va a ser", sostuvo. •

#### Un pedido especial por el césped, que no se verá bien

Desde la AFA pidieron quitar el sintético y el natural no estará firme

ATLANTA (De nuestros enviados especiales).- Parte del cuerpo técníco de la selección pisó ayer por primera vez el césped del estadio donde Lionel Messi iniciará este jueves el camino del bicampeonato de América. Desde lo alto del imponente Mercedes Benz, LA NACION pudo apreciar cómo Pablo Aimar, Roberto Ayala y Walter Samuel, entre otros, pisaban una y otra vez las imperfectas uniones longitudinales de los panes de césped natural de este coloso que se levantó en 2017 y que costó US\$1500 millones. Se los notaba preocupados. Hoy, el escenario del debut de la selección no estará en óptimas condi-

La casa del Atlanta United, de la MLS, y de los Atlanta Falcons, de la NFL, tiene césped sintético. La liga de fútbol estadounidense y también la de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf) permiten los partidos en este tipo de superficie. Pero para la Copa América, que arranca esta noche en este escenario, decidieron plantar césped natural. Aunque no fue confirmado oficialmente, la petición de instalarlo habría surgido desde la delegación argentina. Una concesión a la figura más convocante. Y, también, para no mostrar esta superficie artificial en el juego inaugural que será seguido por millones de espectadores en el mundo, acostumbrados a otro tipo de campo.

Más allá de la maquinaria que ponen en marcha los estadounidenses para organizar con eficiencia acontecimientos de este tipo, el tema aquí fue que el cambio de superficie se realizó recién este lunes: ¡tres días antes del partido Argentina-Canadá!

Es más, el sábado hubo fecha de la liga MLS entre el local y Houston. La pelota corrió durante 90 minutos sobre el césped artificial, que se ve habitualmente mucho más oscuro que el que está instalado desde hace 48 horas.

En su experiencia norteamericana, Messi y su Inter Miami
juegan en seis estadios con piso
de alfombra. Los compromisos
que tienen los dueños del estadio
hicieron imposible que la instalación fuera más temprano. Antes
del partido del Atlanta United,
además, aquí tocaron los Rolling
Stones (el 7 de junio).

Más allá del maquillaje que puedan lograr en 24 horas, lo cierto es que esta noche el césped no estará al cien por ciento. La parte más complicada se verá en las uniones de los panes que cruzan la cancha de arco a arco.

Consultado, el técnico Lionel Scaloni dijo no haber pisado todavía el césped, pero admitió las complicaciones. "Lo vi de afuera, pero el cuerpo técnico vino esta mañana. Vamos a esperar porque dicen queva a mejorar. Lo han cambiado ayer porque es sintético. Tienen estas cosas, hacen todo muy rápido. Ojalá esté bien por el bien del fútbol", comentó el entrenador. •

#### EL ENFOQUE

# Un momento imprescindible para el campeón: superarse

Cristian Grosso



ritismo, ser más paciente frente a algunos adversarios que solo querrán refugiarse y tener astucia para no caer en ninguna trampa emocional. Debe variar su repertorio porque la partitura del mejor es una página que los demás enseguida se aprenden de memoria. Desde la coronación en Qatar, la selección ha demostrado ser

un equipo insoportable. Con la acepción más positiva que pueda encontrarse. Un plantel serio e intenso en la competencia, aunque la exigencia en varias ocasiones haya sido decorativa por amistosos casi ridículos por apetencias contractuales de la AFA. Pero los jugadores no cayeron en el sopor del facilismo, y si correspondía aplastara esos oponentes de tercer y cuarto orden, los arrolló. Les marcó 21 goles a Panamá, Curazao, Indonesia, El Salvador, Costa Rica y Guatemala en seis victorias de jugosa recaudación.

Después de la tercera estrella, la tensión solo bajó en el duelo rioplatense contra Uruguay, y la Argentina perdió. Lección aprendida: esa relajación es imperdonable. Siempre es inexcusable, y para el campeón del mundo se presenta hasta agraviante. Pero en la reacción estuvo la genética rabiosa de este grupo: viajó al Maracaná y le quitó a Brasil su invicto en casa por las eliminatorias. A esta base de futbolistas les sobra orgullo, tanto, que a veces se desborda. No puede graduar la pasión y los excesos también conforman su espíritu.

La Argentina abre la Copa América como el candidato indiscutido. Será favorita como hace tiempo no se registraba. Ni a Qatar 2022, ni a la Copa América de Brasil 2021 desembarcó con ese soplo. Ni a Brasil 2014, ni a la Copa América en casa en 2011, ni con Maradona/Messi en Sudáfrica 2010... Hay que retroceder hasta Corea-Japón 2002... buen ejemplo para estar prevenido. La selección es desconfiada, otra virtud de un campeón.

La lógica, sarcástica en el fútbol, anuncia que la Argentina tendría un viaje placentero hasta la final, donde recién se encontraría con Brasil, o Uruguay, o Colombia. Un fixture despejado para el protagonista que está encima de todos en las apuestas. Y en los análisis. Después, si pierde, no necesariamente será un fracaso. La crítica racional no es tan lineal; ese escenario contemplaría las formas, los imponderables y las habilidades del oponente. Llega la hora más urticante para el campeón: superarse. •



#### LAS 15 CONQUISTAS ARGENTINAS, EN LA NACION

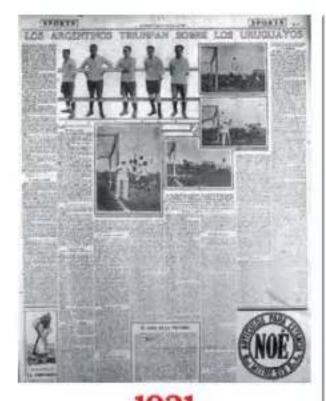

1921
Por entonces se llamaba Campeonato
Sudamericano; Julio Libonatti, clave.



1925

La Argentina hizo diferencia en los cotejos con Brasil; Seoane, el artillero.



1927
Título y clasificación para los Juegos
Olímpicos de Amsterdam 28.



1929
Una final vs. Uruguay, como anticipo de lo que sería el Mundial 1930.



1937
Desempate con Brasil; destacada aparición de Vicente de la Mata.

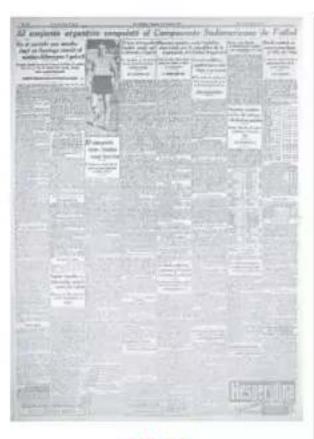

1941 Empezaba una época dorada para la Argentina; Marvezzi, el goleador.



1945
Calidad técnica y un mano a mano con Brasil. Méndez, el destacado.



Campeón de principio a fin, con todas victorias y Stábile como DT.



Méndez, Loustau, Moreno, Boyé y Di Stéfano, las figuras; tercer título seguido.

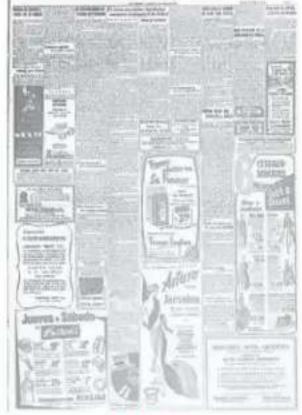

Invicto otra vez (cuatro éxitos y un empate); gol de Micheli para el título.





1959
Casi un equipo nuevo; el título llegó con un I-I vs. el Brasil de Pelé.



1991

De la mano de Basile, fútbol de alto
vuelo y los goles de Batistuta.



Sogún Menem, habrá plebiscito

Demorrie un complet coorre frunco en Brasi

Coo

1993
Otra vez con Basile, una conquista más trabajosa, juego y garra.



2021 El maleficio se cortó tras 28 años; fue el trampolín para Qatar 2022.

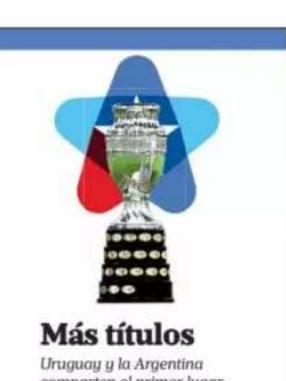

| País      | Titulos | Último |
|-----------|---------|--------|
| Argentina | 15      | 2021   |
| Uruguay   | 15      | 2011   |
| Brasil    | 9       | 2019   |
| Paraguay  | 2       | 1979   |
| Chile     | 2       | 2016   |
| Perú      | 2       | 1975   |
| Colombia  | 1       | 2001   |
| Bolivia   | 1       | 1963   |

## Año Sede 1916 Argentina 1917 Uruguay

| Año  | Sede      | Campeón   | Segundo   | Final         |
|------|-----------|-----------|-----------|---------------|
| 1916 | Argentina | Uruguay   | Argentina | Por puntos    |
| 1917 | Uruguay   | Uruguay   | Argentina | Por puntos    |
| 1919 | Brasil    | Brasil    | Uruguay   | 1-0           |
| 1920 | Chile     | Uruguay   | Argentina | Por puntos    |
| 1921 | Argentina | Argentina | Brasil    | Posiciones    |
| 1922 | Brasil    | Brasil    | Paraguay  | 3-0           |
| 1923 | Uruguay   | Uruguay   | Argentina | Por puntos    |
| 1924 | Uruguay   | Uruguay   | Argentina | Por puntos    |
| 1925 | Argentina | Argentina | Brasil    | Por puntos    |
| 1926 | Chile     | Uruguay   | Argentina | Por puntos    |
| 1927 | Perú      | Argentina | Uruguay   | Por puntos    |
| 1929 | Argentina | Argentina | Paraguay  | Por puntos    |
| 1935 | Perú      | Uruguay   | Argentina | Por puntos    |
| 1937 | Argentina | Argentina | Brasil    | 2-0           |
| 1939 | Perú      | Perù      | Uruguay   | Por puntos    |
| 1941 | Chile     | Argentina | Uruguay   | Por puntos    |
| 1942 | Uruguay   | Uruguay   | Argentina | Por puntos    |
| 1945 | Chile     | Argentina | Brasil    | Por puntos    |
| 1946 | Argentina | Argentina | Brasil    | Por puntos    |
| 1947 | Ecuador   | Argentina | Paraguay  | Por puntos    |
| 1949 | Brasil    | Brasil    | Paraguay  | 7-0           |
| 1953 | Perú      | Paraguay  | Brasil    | 3-2           |
| 1955 | Chile     | Argentina | Chile     | Por puntos    |
| 1956 | Uruguay   | Uruguay   | Chile     | Por puntos    |
| 1957 | Perú      | Argentina | Brasil    | Por puntos    |
| 1959 | Argentina | Argentina | Brasil    | Por puntos    |
| 1959 | Ecuador   | Uruguay   | Argentina | Por puntos    |
| 1963 | Bolivia   | Bolivia   | Paraguay  | Por puntos    |
| 1967 | Uruguay   | Uruguay   | Argentina | Por puntos    |
| 1975 | Varios    | Perú      | Colombia  | 0-1, 2-0, 1-0 |
| 1979 | Varios    | Paraguay  | Chile     | 3-0, 0-1, 0-0 |
| 1983 | Varios    | Uruguay   | Brasil    | 2-0, 1-1      |
| 1987 | Argentina | Uruguay   | Chile     | 1-0           |
| 1989 | Brasil    | Brasil    | Uruguay   | Por puntos    |
| 1991 | Chile     | Argentina | Brasil    | Por puntos    |
| 1993 | Ecuador   | Argentina | México    | 2-1           |
| 1995 | Uruguay   | Uruguay   | Brasil    | 1-1 (5-3)     |
| 1997 | Bolivia   | Brasil    | Bolivia   | 3-1           |
| 1999 | Paraguay  | Brasil    | Uruguay   | 3-0           |
| 2001 | Colombia  | Colombia  | México    | 1-0           |
| 2004 | Perú      | Brasil    | Argentina | 2-2 (4-2)     |
| 2007 | Venezuela | Brasil    | Argentina | 3-0           |
| 2011 | Argentina | Uruguay   | Paraguay  | 3-0           |
| 2015 | Chile     | Chile     | Argentina | 0-0 (4-1)     |
| 2016 | EE UU     | Chile     | Argentina | 0-0 (4-2)     |
|      | EE OO.    | Cime      | - m B     | ()            |
| 2019 | Brasil    | Brasil    | Perú      | 3-1           |



### Grupo A PARTIDO DIA HS Argentina vs. Canadá Jueves 21 en Atlanta 20/6 Viernes Perú vs. Chile 21 21/6 en Arlington Martes Perú vs. Canadá 19 25/6 en Kansas City Martes Chile vs. Argentina 22 en East Rutherford 25/6Sábado Argentina vs. Perú 21 29/6 en Miami Sábado Canadá vs. Chile 21 29/6 en Orlando

| Grupo B           |                                         |    |  |
|-------------------|-----------------------------------------|----|--|
| DIA               | PARTIDO                                 | HS |  |
| Sábado<br>22/6    | Ecuador vs. Venezuela<br>en Santa Clara | 19 |  |
| Sábado<br>22/6    | México vs. Jamaica<br>en Houston        | 22 |  |
| Miércoles<br>26/6 | Ecuador vs. Jamaica<br>en Las Vegas     | 19 |  |
| Miércoles<br>26/6 | Venezuela vs. México<br>en Inglewood    | 22 |  |
| Domingo<br>30/6   | Jamaica vs. Venezuela<br>en Austin      | 21 |  |
| Domingo<br>30/6   | México vs. Ecuador<br>en Glendale       | 21 |  |

| DIA             | PARTIDO                                   | HS |
|-----------------|-------------------------------------------|----|
| Domingo<br>23/6 | EE.UU. vs. Bolivia<br>en Arlington        | 19 |
| Domingo<br>23/6 | Uruguay vs. Panamá<br>en Miami            | 22 |
| Jueves<br>27/6  | Panamá vs. EE.UU.<br>en Atlanta           | 19 |
| Jueves<br>27/6  | Uruguay vs. Bolivia<br>en East Rutherford | 22 |
| Lunes<br>1/7    | Bolivia vs. Panamá<br>en Orlando          | 22 |
| Lunes<br>1/7    | EE.UU. vs. Uruguay<br>en Kansas City      | 22 |

Grupo C

| DIA             | PARTIDO                                | HS |
|-----------------|----------------------------------------|----|
| Lunes<br>24/6   | Colombia vs. Paraguay<br>en Houston    | 19 |
| Lunes<br>24/6   | Brasil vs. Costa Rica<br>en Inglewood  | 22 |
| Viernes<br>28/6 | Colombia vs. Costa Rica<br>en Glendale | 19 |
| Viernes<br>28/6 | Paraguay vs. Brasil<br>en Las Vegas    | 22 |
| Martes<br>2/7   | Costa Rica vs. Paraguay<br>en Austin   | 22 |
| Martes<br>2/7   | Brasil vs. Colombia<br>en Santa Clara  | 22 |

Gruno D

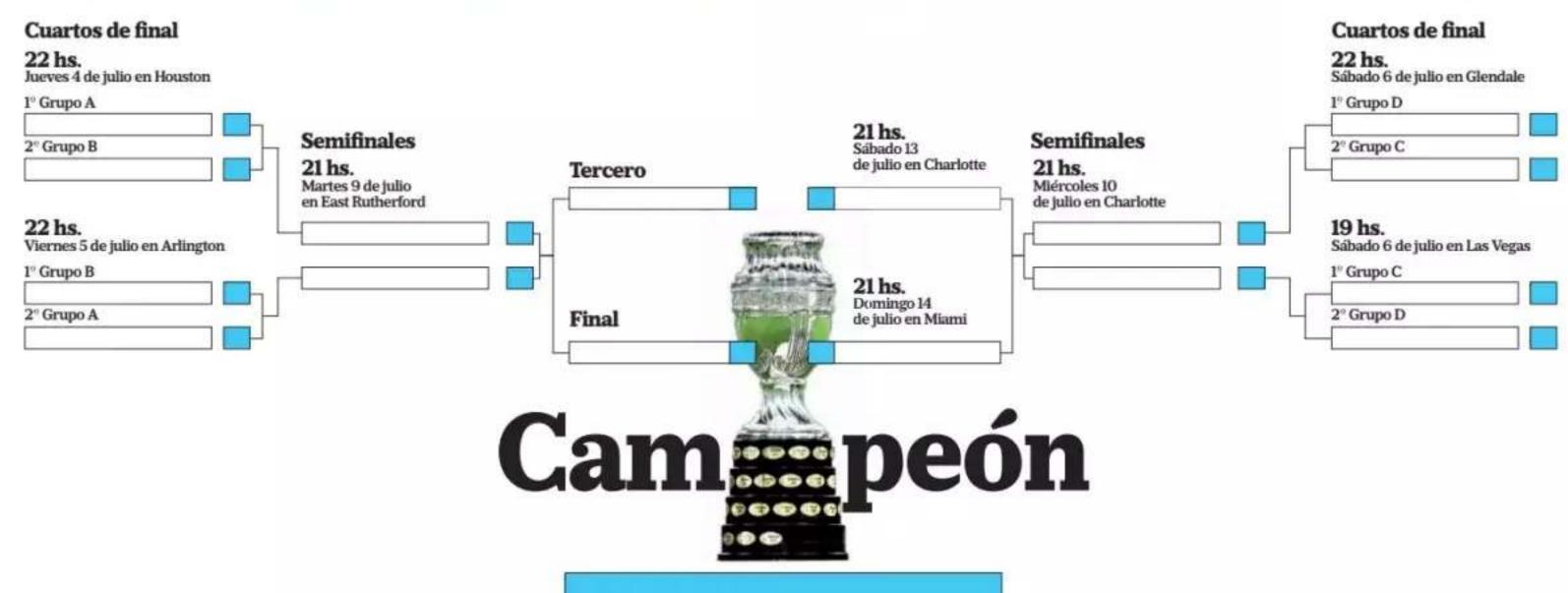

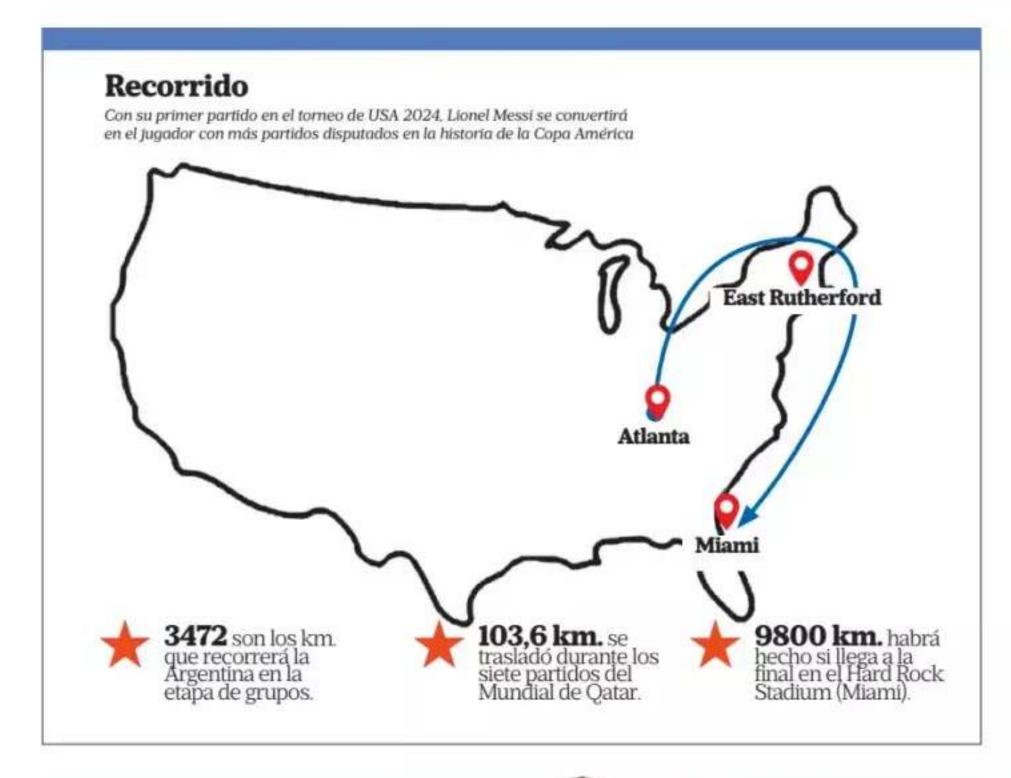





47 torneos

La Copa América
es el certamen
continental más
antiguo del mundo.
La Argentina fue el
primer y único
tricampeón hasta
la fecha al ganar de
manera
consecutiva los
torneos de 1945,
1946 y 1947.



### FÚTBOL | LA HISTORIA

# Un regalo del destino: volvió de México 86 al lado de Maradona

Juan Pablo Reynal repasa una anécdota única después de mucho tiempo; a los 17 años compartió el viaje de regreso de los campeones y tuvo la Copa en sus manos; la charla con Diego

### Rodolfo Chisleanschi PARA LA NACION

Domingo 29 de junio de 1986. Son las once y media de la noche en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de Ciudad de México, y en la pista, un Boeing 707 de Aerolíneas Argentinas especialmente fletado para la ocasión aguarda la llegada de sus pasajeros. De todos, menos de uno, que desde hace más de media hora espera sentado en el asiento 8 B de la aeronave. Mira una y otra vez por la ventanilla, intentando contener los nervios y la an-

siedad. Tiene apenas 17 años, viaja

solo, y sabe que está a punto de vivir

el mejor cuento de hadas que podía haber imaginado.

"No había mangas en aquel tiempo y un auto de los servicios especiales me había llevado hasta el avión. Ahí estaba Carlos Mongiardino, gerente general de Aerolíneas en México. Me dio el boarding pass con el número de asiento, y me hizo una recomendación: 'Te vas a sentar ahí y pase lo que pase no te movés'. Así que subí, y aunque era el asiento del medio en una fila de tres ni se me ocurrió cambiarme al de la ventanilla para ver mejor lo que estaba pasando", recuerda 38 años después Juan Pablo Reynal, dispuesto a relatar una historia que hasta ahora sólo conocían sus familiares y amigos más cercanos. Un sueño del pibe jamás soñado que se convirtió en realidad.

Todo había comenzado 45 días antes en Boston, o quizá muchos años más atrás, tal como se verá más tarde. Juan Pablo era alumno pupilo en el Middlesex School de la capital de Massachusetts cuando recibió un llamado que no le causó ninguna sorpresa. Unos meses antes, su padre William, o Billy, como era llamado por todo el mundo, le había comentado la posibilidad de ir juntos a ver el Mundial de fútbol que se disputaría en México. Juan Pablo era futbolero de corazón, capitán y uno de los jugadores más destacados del equipo de su colegio y la idea le había parecido maravillosa, pero su padre solía proponer paseos que una y otra vez sus ocupaciones le obligaban a cancelar. Aquella vez no sería la excepción.

Billy Reynal era un personaje singular. Hijo de padres argentinos, había nacido en San Francisco, California, pero toda su vida se había desarrollado en nuestro país. A sus 27 años fundó Austral Líneas Aéreas y bajo su presidencia la compañía creció hasta llegar a competir exitosamente con Aerolíneas en el mercado de cabotaje y ser la punta



Reynal, en la actualidad

de lanza de un holding empresarial (en su día, el tercero más grande del país) con más de 9000 empleados dedicado al negocio del turismo y la hotelería. Después, llegaron los tiempos difíciles,

"A principios de los años 80, en tiempos de la dictadura militar, a la Fuerza Aérea no le gustaba que hubiera una empresa tan poderosa en manos privadas, y menos todavía que estuviera en manos de una persona nacida en Estados Unidos", dice Juan Pablo, desempolvando de un tirón memorias que suenan lejanas. "Empezaron a hacerle la guerra a mi padre para quitarle la compañía. Nosotros también habíamos tenido amenazas de secuestro por el lado de Montoneros. Nos habían volado la entrada de nuestra casa en Barrio Parque y sufrimos un atentado en la casa de Bariloche, Estaba brava la cosa, a mí me llevaban y traían del colegio dos guardaespaldas, hasta que en un momento mi padre nos mandó a vivir a Uruguay. Un buen día, a mi papá lo cita un brigadier al edificio Alas y le plantea que sólo puede garantizarle su seguridad y la de su familia por 48 horas. Ahí le quitan la empresa y nos vamos a Estados Unidos. Yo tenía 10 años y no volví a vivir en la Argentina hasta los 28".

En mayo de 1986, Billy Reynal había regresado al país tras la recuperación de la democracia, mantenía vigente su vocación empresarial y también sus dificultades para disfrutar de tiempo libre. Llamó a su hijo a Boston y, una vez más, le comunicó que no podría acompañarlo durante el periplo mundialista mexicano próximo a comenzar. "Me dice que él no iba a ir, pero que me enviaría dos plateas para todos los partidos que jugase la Argentina. La única condición era que buscara un amigo mexicano para quedarme en su casa", cuenta Juan Pablo.

### -¿Lo encontraste?

-Sí, en mi colegio había dos, uno de los cuales jugaba conmigo al fútbol. Éramos más compañeros que amigos, pero por la necesidad le ofrecí el trato de ir a ver los partidos si me daba alojamiento. Aceptó llevarme a su casa y acompañarme a todos los partidos, pero aclarándome que iba a hinchar siempre por el rival de Argentina [en ese momento no entendí el motivo, muchos años después llegué a la conclusión que en cuestiones de fútbol los mexicanos nos tienen envidia].

-Y Argentina empezó a ganar... Claro. Fuimos a ver todos los partidos de la primera rueda, luego el de Inglaterra, el de Bélgica, y llegaba el momento de la final. Entonces, unos días antes lo llamo a mi padre y le digo: "Mirá, esto ya se termina, estuve un mes acá y me quiero volver a casa. ¿Cómo hago con el pasaje?". Me manda a ver a Mongiardino, que había trabajado con él en Austral, para pedirle que me busque un vuelo de vuelta. Voy, me recibe en su oficina, me dice que los vuelos están llenísimos y que están preparando un chárter para llevar de vuelta a la selección. Entonces, pronuncia la frase mágica que nunca me voy a olvidar: "Así que, si no te molesta, termina el partido, te vas directo al aeropuerto y tevolvés con el equipo. Yo voy a estar esperándote allá".¡No lo podía creer! A partir de ese momento no pude pensar en otra cosa.

### Un milagro en la fila 8

La noche de la consagración todo salióacorde con lo pactado. Juan Pablo Reynal cumplió religiosamente las indicaciones de Mongiardino y el directivo de Aerolíneas estaba esperándolo para entregarle la tarjeta de embarquey darle la instrucción precisa. "Pasó más de media hora hasta que vi llegar el micro de la selección. Empiezan a subir los dirigentes, con Julio Grondona a la cabeza, se acomodan en las filas delanteras y después comienzan a pasar los jugadores por el pasillo. Hasta que lo veo a Maradona, llega a la fila 8 y se sienta alladomío, en el 8 C. Lalo, su hermano, tenía el 8A, junto a la ventanilla. ¡Carlos me había reservado ese lugar a propósito! De hecho, después me dicuenta de que era el que le correspondía al padre de Diego".

-¿Y Diego no dijo nada?

-Sí, obvio. Enseguida empezó a preguntarle a todo el mundo dónde estaba su papá. Yo en ese momento pensé que lo habían ubicado en Lo que nunca soñó: en la fila 8, Rey otro vuelo, pero no, estaba al final del avión, y extrañamente Diego no pidió el cambio ni protestó más.

-No parece el mejor comienzo.

-Claro. Se lo notaba ofuscado, seguro estaría preguntándose quién era el pibe que estaba al lado suyo, así que decidí presentarme. Porque lo que él no sabía en ese momento es que nosotros ya nos conocíamos...

-¿Cómo que se conocían? -Porque unos años antes él había

estado un par de veces comiendo asado en mi casa. El verdadero comienzo de la historia estaba ahí. En este punto hay que retroceder en el tiempo. Los años 70 estaban llegando a su fin y Diego Maradona ya era una estrella. Deslumbraba en Argentinos, había sido campeón

mundial juvenil y asombrado a Europa en una gira con la selección mayor. Los principales clubes europeos soñaban con él, y en Argentina se cantaba aquello de "Maradona no se va, Maradona es de Argentinos, patrimonio nacional". A Billy Reynal, que además de empresario exitoso era un fervo-

empresario exitoso era un fervoroso hincha de fútbol, se le ocurrió entonces que debía hacer algo para mantenerlo el mayor tiempo posible en nuestras canchas.

"En realidad, él quería llevárselo a San Lorenzo, porque era fanático del Cuervo, pero ni Diego ni la directiva de Argentinos aceptaron, así que se le ocurrió un negocio. La compañía se haría cargo del contrato de Diego con el club y Argentinos llevaría en la camiseta una publicidad de Austral, que si no fue el primer caso de esponsorización que hubo en el país habrá sido el segundo. El caso es que, gracias a ese contacto con mi padre, en ese tiempo Diego vino un par de veces

a comer a casa".

### -¿Ya eras consciente de quién era Maradona?

-Máso menos. Yo era chicoy seguía mucho el fútbol. Incluso, me llevaron a la cancha de River el día que ganamos el Mundial en el 78, pero toda mi familia era de San Lorenzoy aunque empezaba a admirar a Diego, sinceramente no sentía mucha pasión por Argentinos. Si te digo la verdad, no recuerdo haber hablado demasiado con él en esos asados en casa. Pero el antecedente me sirvió para romper el hielo de alguna manera en ese encuentro en el avión.

### -Habrás empezado a hacerle mil preguntas sobre la final, el título, los goles a los ingleses...

-No, no, para nada. Él era el mejor futbolista del mundo y acababa de vivir el momento máximo de su carrera y yo no era nadie, apenas un pibe que por esas casualidades de la vida estaba en el lugar adecuado en el momento justo. No tenía confianza con él y lo notaba algo distante, así que no me animé a preguntarle nada, me parecía irrespetuoso. Te digo más, no le hablé del Mundial en todo el viaje. Sí conversamos algo sobre Nápoles y de su época en Argentinos, pero nada más.

### El ofrecimiento del 10

Era medianoche en México cuando el comandante Ernesto San Juan anunció que el avión de Aerolíneas trasladando a la delegación de los campeones del mundo estaba listo para despegar. Había sido un día muy largo, de emociones desbordadas, y en el interior de la nave reinaba cierta calma. Dirigentes, jugadores, todo el cuerpo técnico y colaboradores componían el pasaje. También un puñado muy pequeño de perio-



o que nunca sono, en la ma o, Reynal, en medio, de Diego Maradona, aun do



lo, y su hermano Lalo; el festejo en el avión incluyó tortas

distas, entre ellos José María Muñoz y Enrique Macaya Márquez, ubicados en la fila 9. Casi no había familiares ni allegados. Hasta que media hora después del despegue...

"Si me faltaba algo, pasó una cosa increíble. Una vez que apagaron las luces de los cinturones, veo que viene caminando Grondona por el pasillo. Traía la copa del mundo para dársela a Diego. Se la deja, él la tiene no más de cinco minutos, me mira y me dice: "¿Pibe, la querés?", y me la pasa. No sé, estaría cansado de llevarla. Yo no podía entender lo que me estaba pasando: sentado al lado de Maradona, con los 8 kilos de oromacizo de la Copa del Mundo en la mano sin que nadie me la pidiera, la misma noche de ganar la final. La tuve un rato bien largo hasta que la devolví antes de dormimos.

### -¿No hubo fiesta en el avión?

–Sí, sí, a la mañana. Nos despertaron con una torta que decía "campeones del mundo". Entonces empezaron los cantitos de cancha, alguien estaba con una guitarra y eso no paró hasta que aterrizamos. Creo que recién cuando el piloto dio un par de vueltas antes de bajar para que los jugadores viesen la cantidad de gente que los estaba esperando, a ellos les cayó la ficha de lo que habían logrado. Eso desató la locura. Todos saltando sobre los asientos, cantando y bailando. Incluso, yo pude volver a agarrar la copa. Fue en mediodel festejo que medi cuenta de que nadie en la vida me iba a creer lo que estaba viviendo. No tenía cámara de fotos, no existían los celulares, nada.

-Y, entonces, ¿qué hiciste?
-Lo único que tenía a mano era
la bolsa de mareo que te dan en
los aviones, así que conseguí una

birome y le pedí a Diego y a los otros jugadores que me la firmasen. Lamentablemente ahora no la encuentro, se ve que la habré perdido en algunas de mis múltiples mudanzas. Por suerte, unas semanas más tarde me enteré de la existencia de fotos de ese viaje. Estaba comiendo en un restaurante en Bariloche y entró Burruchaga. Me vio, me reconoció, vino a saludarme y me preguntó si me había visto en las revistas. No sabía de qué me hablaba. "Saliste en El Gráfico, en Semana y en alguna más", me dijo. Me fui corriendo a comprarlas y sí, ahí estaban los registros gráficos para demostrar que la historia era absolutamente real.

### -¿Quiénes estaban cerca tuyo?

-Ruggeri, Burruchaga –que fueron los dos con los que tuve más relación–, Cuciuffo, Valdano, Pumpido... Durante esa fiesta en el avión sentí algo especial. Por supuesto que yo sabía cuál era mi lugar, no era parte de ese grupo, pero era tanto el amor, la amistad, la pasión y el fervor en la celebración que por un momento llegué a sentirme casi, casi, un integrante más de aquel equipo, como si hubiese sido yo el que le hizo el tercer gol a Alemania.

### El fútbol y Diego, siempre

Después de aquella experiencia única, la vida de Juan Pablo Reynal transcurrió por carriles muy diversos. Tras su regreso a la Argentina se radicó en Bariloche, donde fundó y dirigió el centro de esquí y snowboard Catedral Alta Patagonia. A mediados de la primera década de este siglo decidió venderlo y dedicarse a uno de sus grandes hobbies: la pesca con mosca. Hizo un libro fotográfico de gran formato y tapa

dura –Fly Fishing Patagonia– para registrar sus experiencias en lagos y ríos del sur, y le salió tan bien que acabó siendo el germen de Patagonia Publishing, una editorial dedicada a ese tipo de libros. Y, contra todo pronóstico, fue el camino que volvió a sumergirlo en el fútbol.

"Estaba asociado con mi primo John, fanático de River, cuando un día suena el teléfono y la secretaria le dice que llamaba un dirigente de Boca. John le pide que me lo pase a mí. Era Diego Lorenzo, nieto del Toto, que por entonces estaba en la comisión directiva. Me cuenta que se acercaba el 110º aniversario de Boca, que le gustaban mucho nuestros libros y querían que les hiciéramos una edición especial para celebrarlo. Así nace El Corazón de Boca, con la participación del historiador Sergio Lodise y cientos de fotos recolectadas durante dos años gracias al aporte de los familiares de ex jugadores de todas las épocas del club", explica Juan Pablo.

El fusible que encendió una carrera empresarial dedicada a la industria del entretenimiento surgió,
una vez más, de manera imprevista: "Un día estaba en Casa Amarilla
charlando con Lucas Labat, que era
el gerente de Marketing durante la
gestión de Daniel Angelici, y se me
ocurrió plantearle que Boca necesitaba reforzar su imagen de marca en
Estados Unidos. Me pidió una recomendación, y le dije que tenían que
ir a hacer una giray que yo se la podía
organizar. Era una locura más, nunca había hecho nada ni parecido".

La ruta, a partir de ese punto, tuvo subidas y bajadas. Desde la cancelación sobre la hora de aquel viaje inaugural de los xeneizes a la vinculación con Torneos - "en una etapa post FIFAgate", aclara Reynal-para hacerse cargo de producir la realización de todos los partidos televisados de equipos argentinos en el país del norte y en Europa, incluyendo los de la selección argentina previos al Mundial de 2018. Desde la organización de giras del Manchester City, Sevilla, Boca o River por Estados Unidos al intento de compra del Lockhart Stadium de Fort Lauderdale, frustrado a última hora por la súbita irrupción de David Beckham y e Inter Miami.

### -¿Por qué nunca habías contado públicamente la anécdota?

–Porque siempre la consideré algo privado para compartir con amigos. Después, cuando entré en el negocio del fútbol quise que mis méritos hablaran por sí mismos.

### -¿Y por qué ahora sí?

-He tenido la suerte de estar en la cancha en los tres Mundiales que ganó Argentina (y de no haber estado en las finales que perdimos en Italia y Brasil). También, de haberme ganado un lugar en el mundo del fútbol. Me pareció que ya era hora de contarla.

### -¿Volviste a ver a Maradona después de ese viaje?

-Sí, nos cruzamos dos veces en Buenos Aires. La primera, unos pocos años después de México, en un boliche; la segunda mucho después, en un evento organizado por la AFA. Se acordaba de mí, tal vez porque todo lo que sucedió en los momentos posteriores a levantar la Copa debió quedarle grabado en la memoria.

### -¿Qué te pasó cuando te enteraste de su muerte?

-Me puso muy triste, por el fallecimiento en sí, y porque su final no tuvo ninguna relación con su genialidad. Lo vi solo cuatro o cinco veces en mi vida, pero hay algo más que siempre hizo que me identificase con él: yo soy ocho años más chico, pero también nací un 30 de octubre.



Isgró quiere volver a correr con Pumas 7s en París

AFE

# World Rugby sostuvo la pena, pero sigue el plan para *rescatar* a Isgró

La UAR apelará a una *jugada* para que el Pumas 7s pueda tener más acción en París

Inflexible, World Rugby no hizo lugar a la apelación presentada por la Unión Argentina de Rugby (UAR) y sostuvo la suspensión de cinco partidos a Rodrigo Isgró. Asíytodo, el jugador de los Pumas 7s tiene la posibilidad de cumplir dos de esos encuentros durante la ventana de julio que afrontará en el país el seleccionado mayor, de 15 jugadores, y entonces estar a disposición a partir de la etapa de cuartos de final de los Juegos Olímpicos.

Premiado como el mejor jugador de seven del mundo en 2023, Isgró es una pieza clave en el seleccionado, que luego de ganar la etapa regular del Circuito Mundial 2023-2024 y resultar subcampeón de la temporada al caer ante Francia en la final del Seven de Madrid, es uno de los favoritos para quedarse con la medalla dorada.

Ahora depende del entrenador Santiago Gómez Cora decidir si lo incluye en el plantel olímpico. Al rato de trascender la confirmación de la pena, que no será oficial hasta el viernes, UAR difundió la lista de convocados para la ventana de julio. El seleccionado se medirá el 6 y el 13 con Francia (en Mendoza y Buenos Aires, respectivamente), y el 20 lo hará con Uruguay en Montevideo. Este último encuentro, en principio, no contaría, ya que a esa altura el equipo de seven estará en Algarve, Portugal, realizando la preparación para los Juegos.

En la nómina de los 34 elegidos por Felipe Contepomi no aparece Isgró, a pesar de lo cual en la entidad afirman extraoficialmente que el mendocino cumplirá dos de los partidos de suspensión frente a los franceses. Como si hubiera sido citado para esta ventana, pero no pudiera figurar por su propia suspensión.

El certamen olímpico se desarrollará el 24, el 25 y el 27 de julio en el Stade de France, de Saint-Denis, Participarán l2 conjuntos

que se dividirán en tres grupos de cuatro; el sorteo para conformar las zonas tendrá lugar luego de que se defina el 12º integrante en el repechaje de Mónaco. Los dos primeros de cada grupo y los dos mejores de los tres terceros avanzarán a los cuartos de final. Dos partidos de la zona tendrán lugar el miércoles 24, y el tercero, el jueves 25, día también de los cuartos de final. El certamen se interrumpirá el 26, jornada de la ceremonia inaugural, y se definirá el sábado 27 con las semifinales y la final.

En la última jugada de la final del Seven de Madrid, cuando el ganador ya estaba resuelto, se jugaba un minuto y medio de tiempo adicional y los Pumas 7s procuraban el try del honor, Isgró fue expulsado luego de que en un contrarruck hiciera caer a un francés de cabeza hacia el suelo. World Rugby le aplicó inicialmente una pena de 10 partidos, reducida a cinco después de que el mendocino aceptara su culpa y por su falta de antecedentes. Luego la UAR apeló la suspensión en primera instancia, para lo que contrató los servicios del letrado neozelandés Aaron Lloyd, que había intervenido exitosamente en otros casos de jugadores argentinos. Sin embargo, el Comité mantuvo la sanción.

### La lista de Contepomi

El coach de los Pumas citó a Thomas Gallo, Ignacio Calles, Mayco Vivas, Eduardo Bello, Francisco Coria Marchetti y Lucio Sordoni (pilares); Julián Montoya, Ignacio Ruiz y Bautista Bernasconi (hookers), Matías Alemanno, Franco Molina, Lucas Paulos y Pedro Rubiolo (segundas líneas); Pablo Matera, Marcos Kremer, Santiago Grondona, Joaquín Oviedo, Bautista Pedemonte y Joaquín Moro (terceras líneas); Gonzalo Bertranou, Gonzalo García y Lautaro Bazán Vélez (medio-scrums); Santiago Carreras y Tomás Albornoz (aperturas); Santiago Chocobares, Jerónimo de la Fuente, Matías Moroni y Matías Orlando (centros); Martín Bogado, Mateo Carreras, Santiago Cordero, Bautista Delguy, Ignacio Mendyy Mateo Soler (wingersy fullbacks). •

### CONTRATAPA | FÚTBOL LOCAL Y LA EUROCOPA



El festejo de Merentiel (16), que abrió la victoria contra Almirante Brown, con Figal, Zenón y Cavani

M. AGUILAR

# Cuestión de jerarquía. Boca tiene goleadores, pero continúa en deuda

Merentiel y Cavani le dieron la clasificación en la Copa Argentina frente a Almirante Brown; Talleres será el próximo rival

Leandro Contento PARA LA NACION

Los partidos, en la Copa Argentina o la Champions League, se ganan en las áreas. En la propia, claro, y sobre todo en la ajena. Y Boca hizo valer la enorme jerarquía de sus delanteros para superar por 2-1 a un dignísimo Almirante Brown, que descontó sobre el final y mereció mejor suerte. En su último partido del semestre, en Mendoza, el conjunto de Diego Martínez precisó de la categoría de su dupla uruguaya para vencer a uno de los peores equipos de la Primera Nacional, Avanzó, sí, perovolvió a quedar en deuda.

Todo se desató en la última jugada del primer tiempo. Leandro Iglesias, el 9 de la Fragata, tenía tiempo y espacio para avanzar a campo abierto y quedar mano a mano con Chiquito Romero. Pero se hizo un nudo con la pelota y Boca sacó rápido la contra para el gol de Merentiel. Lema corto, Medina asistió y la Bestia definió cruzado para poner el l a 0. Luego, en el arranque del segundo tiempo, el propio Merentiel asistiría a Cavani para el 2 a 0 parcial.

Aunque tuvo menos la pelota, a los 8, lo remató Cavani. Almirante impuso condiciones

y como pretendía Bazán Vera. A ritmo cansino, lejos de las áreas y con el Aurinegro inquietando a Romero con pelotas paradas (buen cabezazo de Miño, cerquita del palo derecho) y remates de media distancia (Vera y Tomás Díaz, el hijo del Cata).

El Xeneize tuvo el 75% de posesión pero, como en los viejos tiempos, no supo qué hacer con la pelota. Dominaba la pelota, pero no el juego. Los únicos remates (desviados) fueron de Cavani y de Zenón, ambos de tiro libre. Kevin, Equi y Medina, los tres convocados por Mascherano para los Juegos Olímpicos de París, no parecían estar en su noche. Y tampoco los laterales: Blanco pasó poco y Figal, incómodo, falló en casi todos sus envios.

de Boca logró imponerse en los momentos justos. Al final del primer tiempo y al inicio del segundo. Esta vez, Merentiel escapó por la derecha y le sirvió el gol a su compatriota, que venía de ser el héroe frente a Vélez. Boca salió decidido a liquidar el resultado y casi no dejó acomodarse a la Fragata. Al minuto lo tuvo Zenón (se la sacaron en la línea) v.

en la primera mitad. Se jugó tal el Boca que Martínez y los hin-

chas esperaban ver. El Xeneize no marcó una diferencia clara en el juego ni en el resultado (Vera marcó el 1-2 a los 32), más allá de las facilidades con que contó en la segunda parte. Boca dejó la sensación de ser un equipo más, que puede ganar o perder contracualquiera, y que necesita refuerzos para afrontar instancias decisivas.

Con Gary Medel en un palco (no llegó la documentación para habilitarloy no pudo debutar), la idea de Martínez y la dirigencia es cerrar a al menos dos refuerzos más antes del fin de semana y contar con ellos para la llave de 16° de final de Copa Sudamericana frente a Independiente del Vallede Ecuador, ya que el DT no contará con Equi, Medina, Zenón (los tres en los Juegos) y Pol Fernández, que se perderá la ida por acumulación de amarillas. En la previa, Marcelo Delgado, miembro del Consejo de Fútbol, avisó que Boca acelerará a fondo en estos días para afrontar lo que viene con mejores herramientas. Pero la jerarquía individual Aestas alturas, algo que más que necesario.

¿Lo positivo? Los goles de los delanteros (convirtieron 14 de los últimos 20 tantos del Xeneize entre todas las competencias), algunas pinceladas de Medina y, por sobre todas las cosas, la paz que traen esta clase de resultados. Lo malo: la preocupante imagen del primer tiempo y las lesiones de Medina y Figal, que dejaron la cancha con molestias. El próxi-28 días, en la altura de Ouito.

BOCA

ALMIRANTE BROWN

Boca (4-4-2)

Sergio Romero (5); Jorge Figal (5), Cristian Lema (5), Marcos Rojo (5) v Lautaro Blanco (5): Cristian Medina (6), Ezequiel Fernández A (5), Guillermo Fernández (5) y Kevin Zenón A (5); Edinson Cavani (6) y Miguel Merentiel (7). DT: Diego Martínez.

Almirante Brown (4-4-2) Ramiro Martínez (5); Enzo Cardozo (5), Facundo Miño (5), Gonzalo Errecalde (5) y Leandro Quiroz A (6); Natán Acosta (5), Bruno Cenci (5), Tomás Díaz (6) y Joaquín Ibañez A (5); Leandro Iglesias (5) y Santiago Vera (5).

DT: Daniel Bazán Vera.

Goles: PT, 47m, Merentiel (B); ST, 8m, Cavani (B); 32m, Vera (AB). Cambios: ST, S. Portillo (5) por Iglesias (AB); 16m, L. Langoni (5) por Medina y L. Di Lollo (5) por Figal (B), y B. Fernández (5) por T. Díaz (AB); 25m, P. Bonacci por Cenci y M. Piteo por Cardozo (AB); 39m, L. Elías por Vera (AB); 42m, M. Delgado por Merentiel (B), y 49m, J. Ceballos por Zenón

Árbitro: Pablo Echavarría (bien). Estadio: Malvinas Argentinas, de Mendoza.

Ahora, Boca enfrentará por la Copa Argentina a Talleres, de Córdoba, su rival en la final de 2022, por los octavos de final, aún con fecha y sede a definir. Y en caso de avanzar, irá con Atlético Tucumán o Gimnasia y Esgrima La Plata. Pero las fichas están puestas en la conformación del plantel, en la posibilidad de seguir incorporando jugadores y afrontar el segundo semestre con un plantel competitivo, comprometido y con muchas más variantes. Lo Más allá del triunfo, no fue mopartidodeBocaserá reciénen mejor, espera Boca, aún está por venir.

### De la mano de Musiala, Alemania se entusiasma

El Nº 10, que jugó para Inglaterra en juveniles, hizo un gol y fue clave

De las potencias y candidatos al título, Alemania es la que arrancó más en forma. Asumiendo su responsabilidad de anfitrión ante un público con ansias de reivindicación, tantas como las de un seleccionado que viene de uno de unos los pasajes más oscuros de su historia, con eliminaciones consecutivas en la etapa de grupos en los últimos dos mundiales y unos insatisfactorios octavos de final en la Eurocopa 2021. El triunfo frente a Hungría por 2-0 se potenció con la tarea de Jamal Musiala, de 21 años y raíces nigerianas, que estuvo a punto de jugar para Inglaterra, a la que representó en los juveniles: Sub 15, 16,17 y 21.

Musiala, que lleva la camiseta Nº 10, abrió la cuenta. Ilkay Gündogan completó el marcador para los locales, que se habían lucido en el debut con un 5-1 frente a Escocia.

No fue sencillo para Musiala resolver entre los continuos cortejos de Alemania e Inglaterra. En una entrevista con The Athletic, respondió sobre el tema: "Lo pensé mucho. ¿Qué es mejor para mi futuro? ¿Dónde tengo más oportunidades? Al final, solo escuché el sentimiento que me decía que la decisión correcta era jugar por Alemania, la tierra en que nací".

En los otros encuentros, Albania logró un sorprendente 2-2 sobre la hora contra Croacia. Laci abrió la cuenta para los albaneses y Gjasula igualó en el último instante. Kramaricy Gjasula, en contra, marcaron para los croatas. Además, Escocia 1 (McTominay) vs. Suiza l (Shaqiri). •



### Fútbol Copa América

21 » Argentina vs. Canadá. TyC Sports (CV 22/101 HD - DTV 1629) HD), Dsports (610/1610 HD), TV Pública (CV II - DTV I121 HD) y Telefe (CV 10 - DTV 1123 HD)

### Eurocopa

10 » Eslovenia vs. Serbia. ESPN (CV 24/103 HD - DTV 1621 HD) 13 » Dinamarca vs. Inglaterra. ESPN (CV 24/103 HD - DTV 1621 HD)

16 » España vs. Italia. ESPN (CV) 24/103 HD - DTV 1621 HD)

Vóleibol

Nations League

8 » Turquía vs. Argentina. ESPN 2 (CV 23/102 HD - DTV 1622 HD)

# espectáculos



Edición a cargo de Franco Varise y Valeria Agis www.lanacion.com/espectaculos @LNespectaculos facebook.com/lanacion espectaculos@lanacion.com.ar

# Streaming. Las mejores series y películas del año para descubrir en casa

Una guía para aprovechar el fin de semana XXL con las producciones que marcaron los primeros seis meses de esta temporada; de comedias a dramas, la pantalla tiene una gran oferta

### Natalia Trzenko y Marcelo Stiletano

De Godzilla a Guillermo Coppola, el Series la pantalla en esta primera mitad ya cumplida de 2024 contiene multitudes. Desde la viñeta costumbrista que retrata a partir de un hijo pródigo las profundidades de las pasiones e idiosincrasias nacionales. hasta una fábula de monstruos en la que las víctimas se cuentan entre humanos y dinosaurios perturbados de su sueño eterno por la pesadilla nuclear, el cine y el streaming otorgaron una cantidad considerable de perlas que pueden haber pasado desapercibidas entre la catarata de títulos que renuevan carteleras y catálogos semanalmente. A continuación,

cinco series y cinco películas de las que nuestros críticos apuestan que seguiremos hablando a fin de año.

universode historias y personajes de HACKS. Las series con varias temporadas en su haber suelen alcanzar un momento crítico en el que su arco narrativo debe incluir la resolución de algunos de los conflictos si no quiere tornarse repetitiva y derivativa. El desafio está, claro, en avanzar sin perder los elementos que la hicieron exitosa en un principio. Esa complicada tarea es la que la tercera temporada de Hacks realiza con soltura. En los nueve episodios estrenados esteaño, la historia de la comediante Deborah Vance (Jean Smart) y su joven guionista Ava Daniels (Hannah Einbinder) no solo muestra cambios. Continúa en la página 2

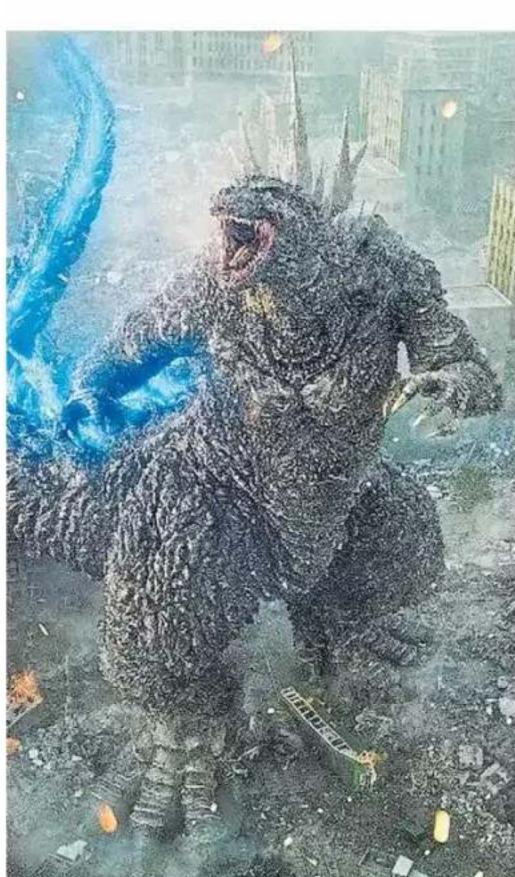

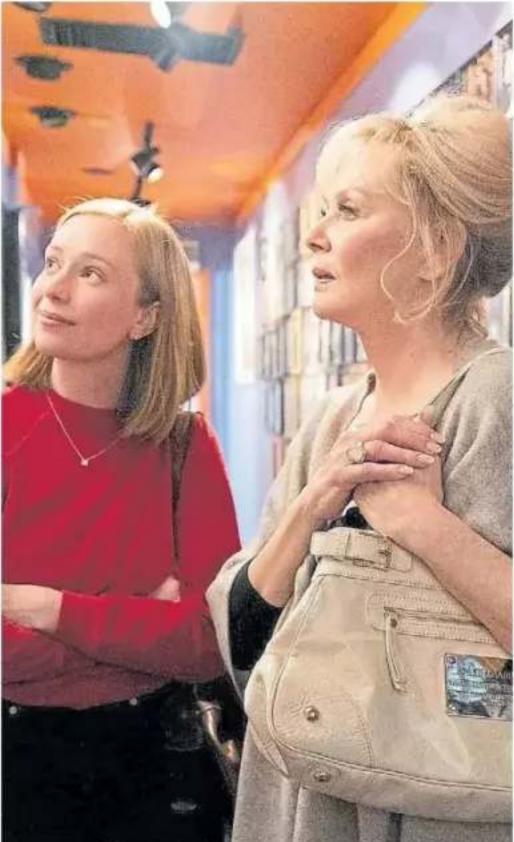



La película Godzilla Minus One, la serie Hacks y el regreso de Shogun

# ¿Qué pasará en Gran Hermano?

TV. La salida de Juliana "Furia" Scaglione de la casa abre nuevos interrogantes

Martín Fernández Cruz

PARA LA NACION

Donde ponía el ojo, Juliana "Furia" Scaglione ponía la bala. O al menos así era hasta que midió fuerzas contra Martín "el Chino" Ku, y contra todas las personas que la votaron en contra. Sin embargo, es indudable que ella es la gran estratega de esta edición; su forma de comprender el juego resultó terriblemente nove-

dosa, y mientras un sector del púnada parecía anticipar que el Chino blico le daba la espalda, una legion de fans la enaltecieron como una lider indiscutida y ya la consideran la ganadora espiritual de esta edición. Pero ¿qué significa su partida para el reality y por qué la casa entra ahora en una nueva etapa?

La salida de Juliana fue un huracán adentro y afuera de la casa. Luego de innumerables placas en las que se demostró su fortaleza,

seria el "Vengador" capaz de derrotar a esa Thanos de pelo rapado, que con su chasquido eliminó a varios jugadores sin mayor esfuerzo. Pero el Chino lo logró, y así el juego entra en su etapa final.

Durante los minutos posteriores a la salida de Furia, "los Bro" se fusionaron en un gran abrazo, en el que celebraron la victoria de su equipo. Continúa en la página 3

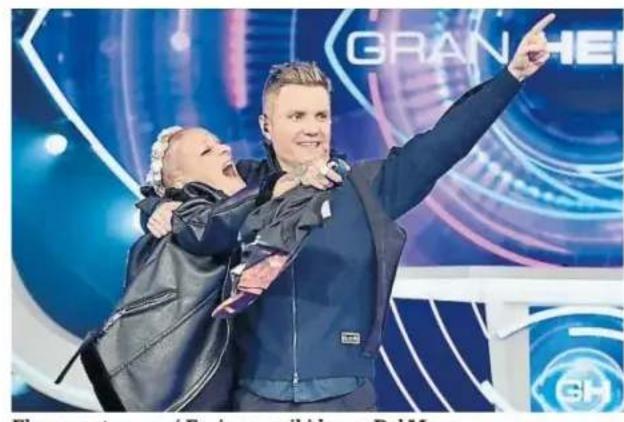

El momento en qué Furia es recibida por Del Moro

TELEFE

2 | ESPECTÁCULOS

### Viene de tapa

La variación de los personajes centrales y cómo avanzó su vínculo desde el comienzo de la serie sino que también se ocupa de plantear el nuevo escenario en el que tendrán que moverse como la conductora de un late night show y su guionista principal, respectivamente. Todo mientras Smart y Einbinder hacen maravillas con los duelos verbales entre sus personajes, más que listas en línea de largada para enfrentarse con lo que viene. Tres temporadas.

> SHOGUN. Esta miniserie -todavía lo es aunque se esté hablando de una posible segunda temporada-, consigue ser excelente en cada uno de los rubros artísticos que la componen. Se trata de una producción que vuelve a tomar como punto de partida la novela de James Clavell sobre el Japón medieval -que ya había tenido una adaptación televisiva en los años 80- para ocuparse de exaltar los mejores aspectos del material original y de incluir el punto de vista de los personajes japoneses que faltaba en la vieja versión protagonizada por Richard Chamberlain. Con un elenco de intérpretes locales en los que se apoya el desarrollo de la trama plena de intrigas palaciegas, drama y complejos vínculos, Shogun contiene también una mirada compleja sobre las diferencias culturales y el etnocentrismo occidental que resuena desde el ficticio siglo XVII del Japón feudal hasta la actualidad. Y para completar el círculo, la miniserie combina toda su profundidad con escenas de acción y romance que la transforman en una epopeya imperdible. Una temporada, disponible en disney+

D SEÑORY SEÑORA SMITH. La idea de tomar una película exitosa para transformarla en una serie que pueda aprovechar el reconocimiento del público y así distinguirse del montón de ficciones televisivas que las plataformas de streaming lanzan a repetición no es especialmente original ni novedosa. Sin embargo, que la serie resultante del experimento sea una graciosa e intensa aventura internacional y romántica, con un par de personajes tan peculiares como interesantes, sí que es una rareza en el panorama actual. A partir del film de Doug Liman estrenado en 2005 que imaginaba a Brad Pitty Angelina Jolie como una pareja de asesinos a sueldo trabajando para agencias rivales, el talentoso Donald Glover (Atlanta), construyó algo distinto: una trama plena de intriga, sensualidad y humor que él mismo-junto a la actriz Maya Erskine-, se encarga de interpretar. Una temporada, DISPONIBLE

EN PRIME VIDEO. **BEBÉ RENO.** Cada tanto aparece una serie que sacude emocionalmente a los espectadores con tal fuerza que su impacto se expande más allá de la ficción. Desde su estreno a principios de abril, este ciclo semiautobiográfica atrapó la atención del público con su peculiar combinación de drama, policial y reflexiones sobre cuestiones de salud mental tan perturbadoras como excepcionalmente interpretadas por Richard Gadd (creador de la serie) y Jessica Gunning. Gadd, un reconocido dramaturgo y actor escocés, adaptó su espectáculo teatral basado en su experiencia como el objeto del acoso de una mujer y el abuso sexual que sufrió en un programa de TV que hace de la tensión y la incomodidad su motor principal. Como antes había sucedido con Poco ortodoxa, Gambito de dama y El juego del calamar, éxitos globales de la plataforma durante la pandemia, Bebé reno tocó una fibra sensible en los espectadores de todo el mundo. Una temporada. DISPONIBLE EN NETFLIX

COPPOLA, ELREPRESENTANTE.

Ariel Winograd, el mejor director de

# Fin de semana XXL. Una guía para descubrir lo mejor del año en la pantalla

Desde series como *Hacks* hasta películas como *Días perfectos*, los feriados son ideales para repasar las producciones que pasaron inadvertidas y que ahora ya están disponibles



La miniserie sobre Guillermo Coppola, uno de los éxitos de lo que va del año

STAR+

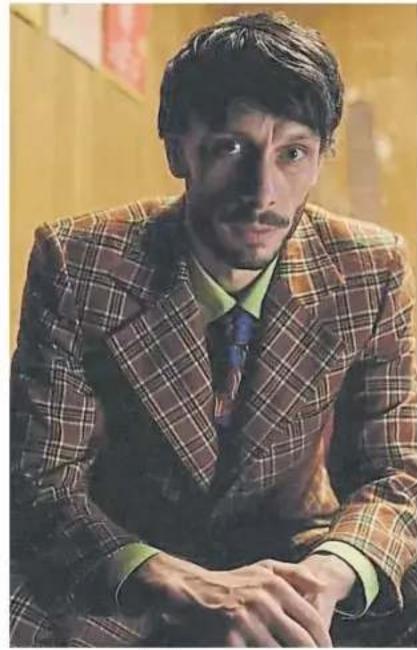





NETFLIX Señor y Señora Smith

PRIME VIDEO

comedias que tiene hoy el mundo audiovisual argentino, entendió a la perfección que la vida de Guillermo Cóppola solo podía contarse como un juego. Y partió de esa letra y de ese espíritu para hacer en la mejor miniserie argentina reciente una gran pintura de época de la sociedad argentina. A lo largo de seis episodios transcurren dos décadas en la vida del país y de una figura fascinante y contradictoria, retratada en su tiempo de gloria y en sus momentos más oscuros, siempre a la sombra de Diego Maradona, que está presente aunque nunca lo veamos. Esta historia llena de hallazgos visuales, estéticos

y narrativos, mezcla de costumbrismo, crónica policial y cultura pop, en el fondo nos dice que no hay una sola manera de entender a Coppola, y por extensión a nuestra propia idiosincrasia. Por eso cada episodio es distinto a los demás, pero vistos en conjunto sostienen una rara coherencia, expresada también desde la virtuosa personificación de Juan Minujín. Una temporada. DISPONI-BLE ENSTAR+.

Películas

VIDAS PASADAS. La primera
escena de esta película escrita y di-

rigida por Celine Song, nominada

film que además es su ópera prima, muestra a los protagonistas de la historia desde el punto de vista del espectador que observa la interacción entre el trío que forman Nora (Greta Lee), Hae Sung (Teo Yoo) y Arthur (John Magaro) intentando entender cuál es la naturaleza del vínculo los une. La operación narrativa de ir desde el afuera hacia el interior de las relaciones cruzadas en el centro del relato funciona como un perfecto mecanismo de relojería que hace avanzar y retroceder la cronología de la ficción al ritmo de la emoción

al Oscar por el guion original del

que le da forma. El concepto del amor predestinado, los sentimientos postergados y la posibilidad de renacer en el transcurso de la propia experiencia de vida aparecen reflejados a través de diálogos sensibles, silencios llenos de significados y las miradas de los tres personajes encarnados con maestría por los protagonistas. DISPONIBLE PARA ALQUILAR/COMPRARENGOGLE PLAY Y APPLETV.

▶ LOSQUESE QUEDAN. Bastante mezquina resultó la Academia de Hollywood con esta película, que llegó al Oscar con cinco nominaciones (una como mejor película) y premió solamente como mejor actriz de reparto a la colosal Da'Vine Joy Randolph, cuando debió darle un reconocimiento similar a Paul Giamatti, su inmejorable protagonista. Ellos dos, junto al promisorio Dominic Sessa, son los enormes intérpretes de un gran relato sobre el arte del reconocimiento y la curación de algunas heridas profundas que se guardan en el alma, oculto bajo la fachada de un cuento navideño. Le debemos a la sensibilidad de Alexander Payne ese recorrido por la vida de un grupo de personas que acepta ciertas derrotas mientras sostiene con energía suficiente la voluntad casi heroica de la redención. La película también es un viaje hacia el redescubrimiento de un tipo de cine que se hacía en los años 70 y sabía acercarse con admirable naturalidad a la más fina observación de las relaciones humanas, pispo-

NIBLE PARA ALQUILAR EN FLOW. DÍAS PERFECTOS. Después de unos cuantos pasos en falso, Wim Wenders vuelve a Japón con una historia contemporánea que conserva parte del espíritu sencillo y austero de los personajes de Yasujiro Ozu, el gran cineasta por el que su colega alemán profesa desde hace décadas una profunda admiración. El protagonista de esta historia es un hombre que trabaja limpiando baños públicos y descubre el sentido profundo de la vida (entendida como servicio a los demás) en el ejercicio de una rutina invariable que se extiende cada día a otros pequeños placeres, conectados con la literatura, la música y la observación de la naturaleza. El sentido de las cosas (para decirlo con una expresión cara a la historia cinematográfica de Wenders) queda a la vista en esta amable y profunda manera de concebir la existencia, mientras el pasado del protagonista se nos revela de a poco con la misma manera de ver el mundo. Koji Yakusho, su protagonista, demuestra aquí que es uno de los mejores actores del momento. DISPONIBLE

GODZILLA MINUS ONE. Un lanzamiento en streaming que casi nadie esperaba y apareció casi de un día para el otro compensó en parte la frustración de no poder ver en pantalla grande, como lo merecía, este nuevo capítulo de una larga historia que identifica al cine japonés y que solo adquiere su sentido más profundo cuando se conecta directamente a esa identidad. En vez de rendirse a las necesidades vacías y ruidosas de la maquinaria hollywoodense, la nueva película del máximo personaje del kaiju funciona en realidad como una historia de profundas connotaciones humanas, en la que se habla mucho de la derrota japonesa en la guerra y de la reivindicación del honor de quienes perdieron mientras se enfrentan a un adversario a priori imposible de derrotar. Conmueve, entretiene y también asombra de la mano de extraordinarios efectos visuales que merecieron con creces el Oscar ganado este año para sorpresa de muchos. DISPONIBLE EN NETFLIX. •

EN MUBI.

Con la colaboración de Dolores Graña

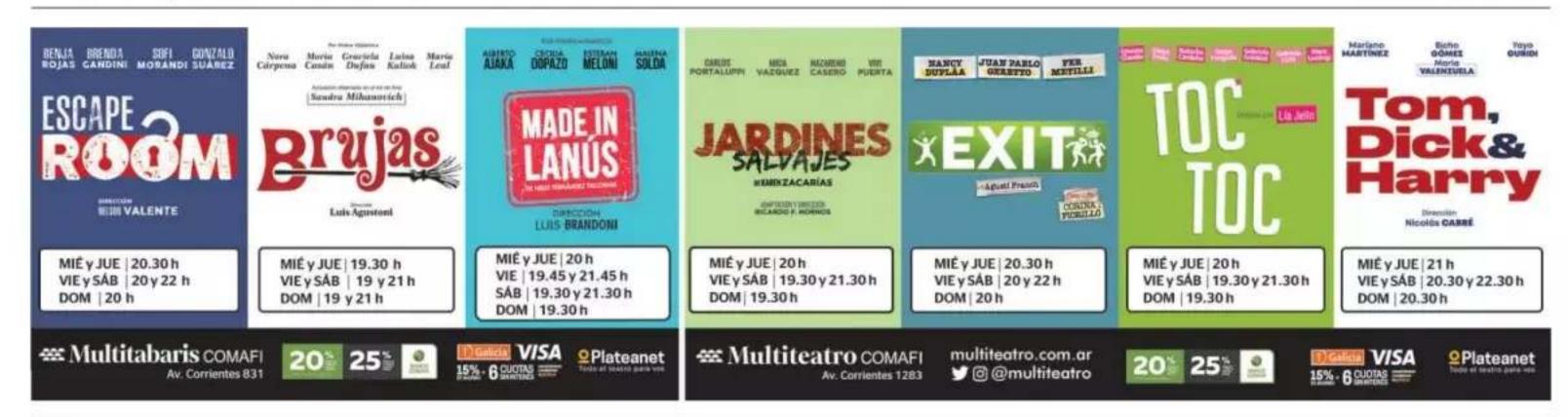





La salida de Furia fue todo un acontecimiento en la pantalla

FOTOS TELEFE El llanto de sus fans en el estudio

### Viene de tapa

Nicolás Grosman, Bautista Mascia y el mencionado Martín, son ahora superioridad numérica y se presienten ganadores. Emmanuel Vich, aliado de Furia, luego rival y nuevamente aliado durante los últimos días, es el último de los Mohicanos, un jugador que cuenta con un importante apoyo de la gente, pero que puertas adentro se quedó sin pares. Seguramente él lleve adelante una guerra silenciosa en la que deberá confiar en su fandom para permanecer en juego. Aunque su presencia en placa es inevitable, es un hecho que los lobos solitarios despiertan simpatía, y ahí puede que sus seguidores crezcan en número y lo apoyen en el teléfono. Distinta es la situación de Darío Martínez, que si bien se mostró del lado de Furia, ahora quedó huérfano de equipo y probablemente trate de acercarse a los Bro.

Las primeras horas sin Furia son de luto para algunos, y de victoria para otros. En esta mañana de miércoles, el Chino amaneció sabiendo que pisa más fuerte que nunca, y su equipo saborea un triunfo colectivo. El tablero muestra un tres contra dos, y sin luchas intestinas entre Martín y sus aliados, puede que la final soñada encuentre a ese tridente compartiendo el último fin de semana del reality. Frente a ese escenario, algo predecible, el único capaz de dar el batacazo podría ser Emma.

### Estrategias

Juliana tuvo un juego que podría definirse de muchas maneras, pero al que no le cabe el adjetivo "tranquilo". Ella hizo del desparpajo su firma, de las agresiones su impronta y de la tensión su medio natural. Gran Hermano es un juego de estrategia en el que a veces se involucran los sentimientos, y es indudable que quienes saben separar esos dos campos son los que se instalan en el libro sagrado de este reality. Gastón Trezeguet, Cristian U, Marianela Mirra, Coti Romero y ahora Furia,

# Gran Hermano, una eliminación furiosa en una TV que volvió a su esencia

**REALITIES**. La expulsión de Furia de la casa provocó todo tipo de reacciones que incluso llegaron a la puertas del estudio de Telefe

son ejemplos evidentes de eso.

Pero la reciente expulsada llevó ese concepto más lejos, y en vez de establecer silenciosas alianzas o discretas traiciones, no dudaba en vociferar sus jugadas y plantear rivalidades continuas. Porque la esencia de Furia surgía de las peleas, de esos climas evidentemente hostiles en los que ganaba por cansancio, desmoralizando a sus rivales, quienes recibían las expulsiones más con alivio que con sed de revancha. En ese camino de peleas y discordias, Scaglione se subió a todos los rings posibles.

### Momentos tensos

A medida que transcurrían las semanas, ella mostraba un carácter más y más explosivo. La convivencia amena daba paso a las primeras tensiones, y Furia siempre estaba ahí. Con Agostina Spinelli, una de sus primeras amigas, ella tuvo un cruce muy fuerte que sirvió para establecer cuan frágiles eran las alianzas de Furia. Con Lisandro Navarro también hubo pelea, aunque previo a eso existió una suerte de amor platónico. Catalina Gorostidi, otra amiga de Furia que eventualmente también fue blanco de sus ataques, ayer festejó con entusiasmo la salida de su excompañera de reality. Y la lista continúa, porque Juliana también tuvo fuertísimas peleas con Manzana Farías, Darío, Isabel

De Negri, Coti Romero, Martín, Virginia Demo y especialmente Mauro D'Alessio, con el que protagonizó un breve romance solo para después insultarlo a los gritos.

Lejos de las estrategias y las peleas producto de la convivencia, Furia fue muy repudiada en redes debido a determinadas expresiones que no cayeron bien en "el afuera". Cuando ingresó unos días a la casa en calidad e invitado, Juliana comentó sobre Ariel Ansaldo: "Traigan comida para ese chabón, que se va a comer todo". En una línea similar, haciendo alusión al peso de Manzana, en otra oportunidad dijo sobre el músico: "A mí los gordos b... me los traen a entrenar, y yo les tengo que levantar el ánimo". Ambos dichos, señalados como gordofóbicos, fueron ampliamente repudiados en redes.

Del mismo modo, Juliana fue el centro de otra polémica, cuando se la observó en su trato con Arturo, el perro de la casa, que en una oportunidad recibió una patada de la jugadora. Sin embargo, el comentario más repudiable llegó hace pocos días, cuando en referencia a la novia de Ku, Furia aseguró: "¿Saben lo que se siente acá adentro cuando alguien te tiene envidia y bronca? Básicamente, (ella) conectó con toda la casa pero conmigo no. ¿Yo que tengo, HIV, olor a mierda, qué onda?".

Más allá de expresar un comentario prejuicioso, propio de alguien que desconoce por completo el modo en el que se contagia el HIV (sin mencionar lo violento de utilizar esa enfermedad como forma de descalificación), esto supuso un dolor de cabeza para la producción de Gran Hermano. Como forma de concientizar sobre el asunto, Del Moro explicó cómo utilizar un preservativo. Si bien siempre es bienvenida la difusión en materia de prevención para enfermedades de transmisión sexual, no deja de ser igual de importante subrayar que el comentario de Furia es más que reprobable. Ahí también, a veces, hay que educar a la sociedad.

### Un club de "furiosos"

Cuando el conductor anunció que Furia quedaba afuera del juego, la tribuna de Gran Hermano parecía venirse abajo. Un sector del público y muchos exparticipantes, celebraban con euforia dicha expulsión, mientras que los "Furiosos", como se denomina el fandom de Scaglione, se mostraron muy indignados con el resultado. El clima en el estudio era de un caos inusitado, que pronto se trasladó a las afueras de Telefe.

Alcanza con navegar las redes para ver numerosas grabaciones que registran la bronca de los fans ante la eliminación de su (ahora ex) hermanita predilecta. Las redes sociales, desde luego, se hicieron eco de la eliminación, y los memes a favor y en contra de Furia inundaron la web. Desde llamados al Obelisco para festejar su derrota, a exacerbadas palabras de afecto dedicadas a Furia, esta jugadora desató pasiones extremas. "Los Furiosos", vehementes en su fanatismo, se hacen sentir en todos lados, aunque no siempre de la mejor manera.

siempre de la mejor manera. Hace algunas semanas, la novia de Ku planteó en un debate si acaso el programa era "Gran Hermano o Gran Furia", y ahí tocó un nervio vital. Apenas se asomó como una de las jugadoras más populares de esta edición, el programa se hizo "Furiadependiente". A lo largo de semanas en las que los jugadores no mostraban estrategias de ningún tipo, y todos parecían demasiado relajados, Furia era el único punto de interés, la única jugadora que a fuerza de peleas hacía latir el corazón de la casa. Era un latido acelerado, nervioso, pero latido al fin. De esa manera, muchos hermanitos comenzaron a reaccionar y solo despabilados por los ataques de Scaglione, se arremangaron para darle una batalla. En ese sentido, el aporte de Juliana fue imprescindible para que esta edición no quedara en el olvido.

Ahora el reality debe aprender a vivir sin Furia y el programa debe equilibrar que "el afuera" no sea más jugoso que "el adentro". Porque el público quiere ver a Juliana, mientras que en teoría, lo más importante del ciclo debería suceder puertas adentro. Los fans siguen incondicionalmente a Scaglione, y ella -atenta al juego no del reality, sino de la vida-se mostrará igual de extrema en cada programa que pise, como lo fue dentro el reality. La relación simbiótica entre Furia y la Casa llegó a su final, y ahora ambas partes del vínculo deberán aprender a vivir la una sin la otra. Y ese es el gran desafio de Gran Hermano en su último mes al aire.

### 2 ESTRENOS DE LA SEMANA DEL 20 AL 26 DE JUNIO



Personajes icónicos que vuelven para fascinación de los más chicos

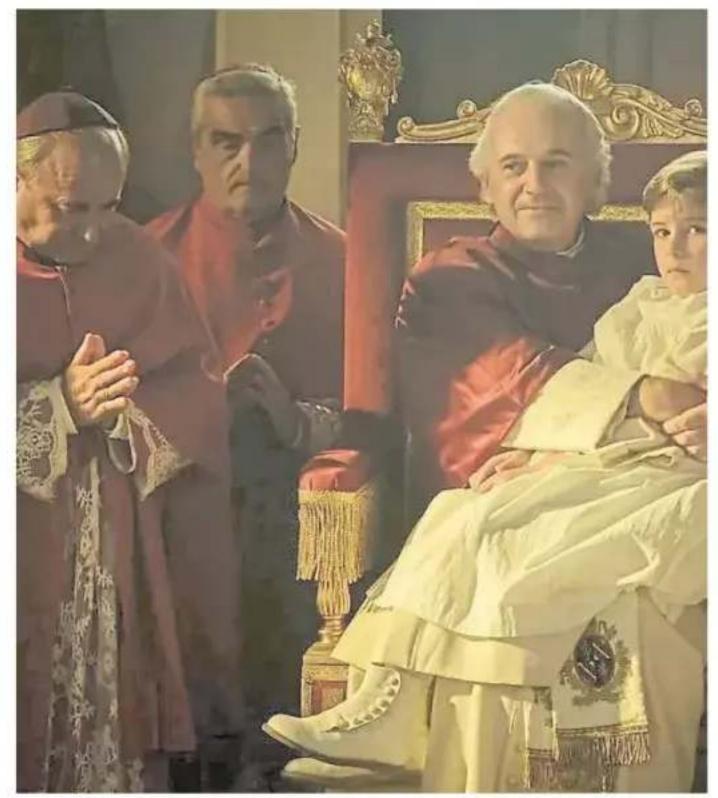

Un niño, un bautismo y una pelea por la identidad

# Una saga que recupera el espíritu de sus orígenes

### MI VILLANO FAVORITO 4

\*\*\*\* (ESTADOS UNIDOS/2024). DIRECCIÓN:
Chris Renaud y Patrick Delage. GUIÓN:
Mike White y Ken Daurio. MÚSICA: Heitor
Pereira. EDICIÓN: Tiffany Hillkurtz. CONLAS
VOCES ORIGINALES: Steve Carell, Kristen
Wiig, Will Ferrell, Sofia Vergaray Miranda Cosgrove. DISTRIBUIDORA: UIP. DURACIÓN: 95 minutos. CALIFICACIÓN: apta para
todo público

Sosteneren el tiempo una marca tan exitosa como la de Mi
villano favorito es un desafío
que se abre a la comodidad o al riesgo. Como ocurre con casi todos los
éxitos prolongados del cine de animación más grande y exigente, el que
producen los estudios de Hollywood
en busca de una repercusión global,
el destino aparece definido por la
tensión entre esos dos factores.

La primera alarma en ese sentido se encendió en 2017, cuando Mi
villano favorito 3 no mostró otra
idea que la de inventarle a Gru un
hermano gemelo con mucha plata y
manías de grandeza que encarnaba
todos los clisés de la cultura pop de
la década del 80. Hasta los buenos
chistes de humor físico (todo un
sello de esta serie y de las producciones de los estudios Illumination)
quedaban condicionados a la machacona repetición de los lugares
comunes de ese tiempo. Otra manera de hacer la plancha.

Lo primero que nos dice esta cuarta película es que los responsables de la marca tomaron debida nota de este déficit. Mandaron al freezer a Dru (el gemelo de marras) y recuperaron al mismo tiempo buena parte del sentido original de la historia. En su origen, como lo mostraba el brillante largometraje debut de 2010, Gru era un villa-

no que aprendía a ser padre de tres niñas adoptadas, Margo, Edith y la encantadora Agnes.

La incorporación de Mike White (el creador de The White Lotus) como guionista debe haber tenido bastante que ver con estas decisiones. Primero, este nuevo capítulo le devuelve a Gru su instinto paterno. Junto a Lucy Wilde agrandó la familia con la llegada de Gru Jr., un bebe muy despierto, muy observador y no precisamente dispuesto a dar el ejemplo. Enseguida se activa en el pequeño algún gen paterno que lo impulsa a hacer lío o alguna pícara trapisonda contra su propio progenitor.

El pasado también vuelve para Gru en la figura de Maxime Le Val, una especie de némesis de sus tiempos de estudiante que además de mandarse la parte tiene poderes especiales para mutar. Conserva en su rostro la fisonomía humana, pero parte de su cuerpo puede transformarse en algo parecido a una enorme cucaracha.

Gru, lo sabemos, ahora está del lado de los buenos y trabaja para la AVL (Anti-Villain League). Primero consigue atrapar a Le Val, pero cuando su antiguo rival logra escapar de la cárcel, la AVL transforma a nuestro nuevo héroe y su familia en testigos protegidos y los fuerza a cambiar de identidad. Allí aparece otro nuevo personaje, Poppy, una adolescente muy despierta que quiere recibir de Gru lecciones de villanía. Y las cosas empiezan a complicarse.

El guión de White y Ken Daurio (que escribió todas las películas previas) propone varias atracciones simultáneas como si estuviéramos en un gran parque temático: el enfrentamiento directo entre Gruy Le Val, la paternidad ampliada del personaje central, lo que le pasa a Lucy con su nueva identidad, las peripecias de las tres niñas y, por supues-

to, las andanzas de los Minions, que vuelven a demostrar que funcionan mucho mejor en un papel gregario que como protagonistas de sus propias historias.

Aquí, por ejemplo, los bichos amarillos son objeto de un experimento planeado por la AVL para mejorar su rendimiento en la lucha contra los malos. De esas maquinaciones surgen unos Minions "recargados" con desopilantes poderes especiales que funcionan casi como una parodia de Los Cuatro Fantásticos. No será esta la única referencia a la que recurre Mi villano favorito 4 en su espíritu burlón: también hay citas bastante explícitas a Los increibles, a Ratatouilley a las películas de Misión imposible en medio de algunos de los mejores chistes visuales de toda la historia de los Minions. genuinos herederos como nunca de la noble historia del slapstick. Los vemos patinar, tropezar, correr, explotar, hacer equilibrio y muchas cosas más con un timing cómico incomparable y el gran talento de Pierre Coffin para ponerle voz a su

Hay coherencia y estilo en la suma de estas subtramas que nunca pierden el eje. Nos hubiese gustado que se aprovecharan más las posibilidades visuales de algunos personajes (las niñas, salvo Agnes, y Lucy tienen pocos momentos de brillo propio), pero la historia funciona y se corona en un fin de fiesta notable al que se suman inclusive los villanos de las entregas anteriores.

En las poquísimas funciones subtituladas disponibles podrán disfrutarse las excelentes voces de Steve Carell (Gru), Kristen Wiig (Lucy), Will Ferrell (Le Mal) y Sofia Vergara (Valentina). En las copias dobladas, María Becerra pasa casi inadvertida como la voz de Poppy. 

Marcelo Stiletano

# Una impactante historia sobre la puja religiosa

### LA CONVERSIÓN

birección: Marco Bellocchio. Guion: Marco Bellocchio, Susana Nicchiarelli, Edoardo Albinati, Daniela Ceselli (basado en Il caso Mortara de Daniele Scalise). ELENCO: Paolo Pierobon, Fausto Russo Alesi, Barbara Ronchi, Enea Sala, Leonardo Maltese, Filippo Timi, Fabrizio Gifuni, Bruno Cariello. CALIFICACIÓN: apta para mayores de 13 años.

n bautismo no se puede anular. Su hijo es cristiano para toda la eternidad". La afirmación de Monseñor Feletti (Fabrizio Gifuni), Padre Inquisidor del Convento de Santo Domingo, marca el comienzo de la nueva vida de Edgardo Mortara (Enea Sala), un niño judio reclamado por la Iglesia Católica. Un camino que el director Marco Bellocchio retrata con la paciencia de los artistas renacentistas, construyendo alrededor de un caso real un frondoso entretejido político, signado por la inminente gesta de unidad de Garibaldi y el reino piamontés de los Saboya y la anexión de los Estados Pontificios a la nueva Italia. Como en su flamígera opera prima I pugni in tasca, aquella que sorprendió al Festival de Venecia en 1966, el director, ahora a sus 84 años, vuelve a explorar los cimientos de las instituciones más importantes de su país, desde la familia hasta la Iglesia, enclaves de poder sostenidos en la figura de un padre v patriarca, encarnado en este caso por el beatificado Pío IX. Un tiempo de disputas políticas y ambiciones eclesiásticas que desgarran para siempre la infancia y el espíritu del

niño Mortara. Apenas vislumbramos algunas imágenes fugaces de la Bolonia de 1852. Un bebé en su cuna es arrullado por los rezos en hebreo. Una nodriza cruza la calle apresurada entre el recuerdo gozoso de sus amores con un oficial alemány los temores por el limbo que amenaza la eternidad de un infante judío. Un bautismo secreto ocurre en la penumbra de la tarde. Seis años después, Edgardo Mortara es reclamado por el mariscal Lucidi (Bruno Cariello) como cristiano, destinado a la potestad de la Iglesia Católica y al padrinazgo del papa Pío IX (Paolo Pierobon). El estupor inicial de la familia deviene en una peregrinación por sinagogas y periódicos de la época para defender su causa, pero la respuesta que se repitees la de la santidad del sacramento: Edgardo es ahora cristiano. Su reclusión en un orfanato católico de Roma lo despoja de sus oraciones y sus creencias: es la inmensa figura de un Jesús crucificado la que señala con sangre la herejía de su crianza.

Desde sus origenes como cineasta, Bellocchio combinó las innovaciones de la modernidad estética de los 60-fractura de la linealidad narrativa, montaje brusco sin enlaces sonoros o visuales, primeros planos histriónicos-con conscientes exploraciones de los modelos institucionales hegemónicos en su tiempo y lo hizo como cabeza de una generación que venía a desplegar y continuar el legado transformador del neorrealismo. El psicoanálisis era una herramienta para desenmascarar la locura que anidaba en la vida burguesa, la puesta operística un recurso para expandir el realismo hacia una atmosfera embriagante y enrarecida.

### CRÍTICAS DE TEATRO

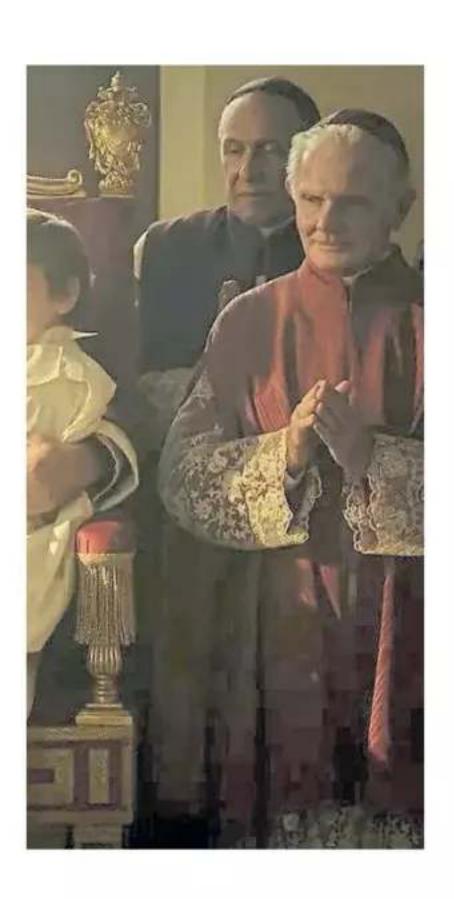

En estas últimas décadas de madurez expresiva, Bellocchio ha logrado integrar aquella rebeldía espiritual y la aguda crítica política con narrativas más aplomadas, de ambiciones históricas e impronta crepuscular, como lo demuestran desde Vincere (2009) hasta la más reciente El traidor de la Mafia (2019). La política aparece filtrada por sus grandes protagonistas o sus meros peones, pero resulta siempre la expresión última de un intento de supervivencia. Mortara es una pieza ejemplar del tablero del último papa de los Estados Pontificios, en la defensa de su importancia en aquella Europa del siglo XIX que se reconfiguraba, y son ellos dos los que Bellocchio disecciona como un artista del bisturí fílmico: el niño y sus pesadillas que muestran a Cristo bajando de la cruz, Pío IX y sus convulsiones al ser circuncidado en sueños por un comité de hebreos vengadores. Un padre impuesto a ese hijo como símbolo del reino de Dios que no se quiere someter a la nueva era de los Estados-Nación.

Aún en su insistente lectura política, La conversión no pierde el foco de la familia Mortara, la tragedia de su pérdida, la resistencia de su identidad religiosa. Y Bellocchio lo hace no sin contradicciones, entre la posición diplomática del padre (Fausto Russo Alesi) y la más sanguínea de la madre (notable Barbara Ronchi, quien ya había deslumbrado como la madre de Dulces sueños), entre las autoridades de la sinagoga y sus negociaciones con el papado, entre las diversas posiciones en el Vaticano, que oscilan entre la intransigencia de los dogmas y la adaptación a los cambios sociales. Lo que siempre queda en el camino es el rostro húmedo de lágrimas de Edgardo, atrapado en esa telaraña de intereses que se disputan su espíritu. Bellocchio nunca lo abandona, lo acompaña en su arduo camino, desde aquel niño escondido bajo las sábanas de su madre, hasta el adulto que todavía anhela comprender la vida que le ha tocado. • Paula Vázquez Prieto

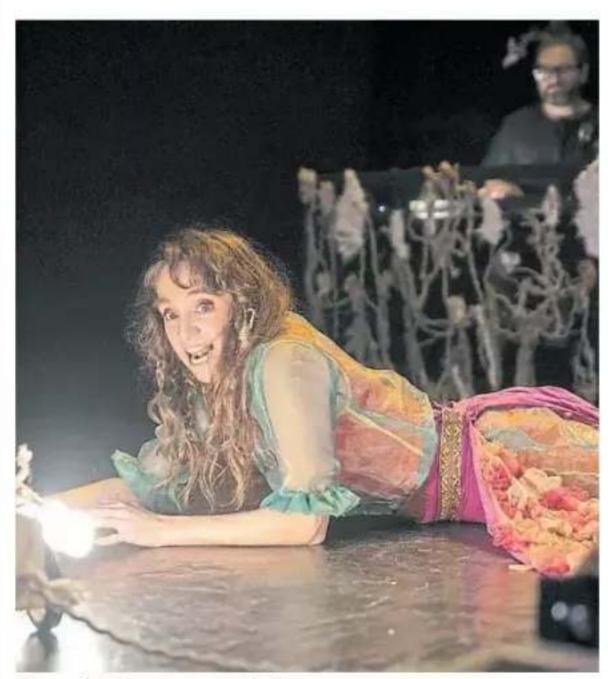

Mercedes Torre, autora e intérprete

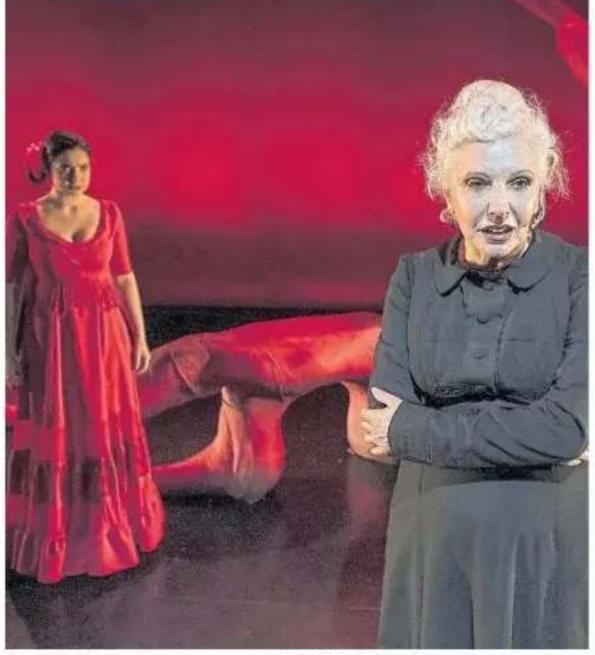

Ana María Cores asume una multiplicidad de roles GUSTAVO GAVOTTI

# El sueño de ir en busca de los seres que partieron

### \*\*\*\*

### REVERSIBLE

AUTORÍA: Mercedes Torre. INTÉRPRE-TE: Mercedes Torre. DISEÑO DE ESCENO-RIO: Paola Delgado. DISEÑO DE ESCENO-GRAFÍA: Micaela Sleigh. DIRECCIÓN: Juan Andrés Romanazzi. SALA: Teatro El Extranjero (Valentín Gómez 3378). DURACIÓN: 55 minutos. FUNCIÓN: domingo 20 hs.

a palabra reversible tiene dosacepciones bastantealejadas entre sí. Por un lado, la posibilidad o condición de volver a un estado anterior; por otro, la referencia a una prenda de vestir que puede usarse del derecho odel revés según convenga.

La mención a la distancia entre las acepciones tiene que ver con la amplitud de la incidencia. La ropa, por amplio que sea su rango de influencia, es necesariamente acotada si se compara con la vuelta a un estado anterior, por ejemplo, de muerto a vivo. En la propuesta que lleva adelante Mercedes Torre se juega sobrevolando ambas acepciones, aunque en el inicio solo parece responder a la primera.

Lo textil impera de maneras diversas en la escena. En el inicio, incluso, la intérprete queda oculta bajo las telas, su aparición es fragmentada y lúdica. El vestuario, el peinado, el verso, un registro de actuación con ribetes de clown, una iluminación que no en todas las ocasiones busca hacer visible, sino que funciona como puro lenguaje. Si hay algo que caracteriza a Reversible es que funciona como un sistema profundamente coherente. Es un unipersonal musical en el que, como dicen los que saben, cuando algo ya no se puede decir se comienza a cantar.

Y acá viene el núcleo de la cues-

tión. Rosita, la protagonista, descubre con los espectadores que la muerte se llevó a su madre. "Se la llevó", así lo relata. Como no construyeron un universo lógico sino uno poético simplemente le creemos. Pero no quedará así, en la misma línea, de este relato abierto seremos testigos de su decisión de ir a buscarla.

Apartir deesta decisión, tomada con una ternura y una ingenuidad sin límites, se observará su recorrido, sus preguntas, sus miedos, sus esperanzas renovadas. En la síntesis aparece una pregunta: "¿Qué pasaría si la muerte tuviera lugar de residencia y pudiéramos ir en busca de quien partió? Reversible, a medida que avanza, pone en escena la respuesta a esa pregunta.

Rosita dice que se va a hacer reversible. Y ahí aparece el sentido doble que mencionamos al principio: de modo evidente, hay cambios en el vestuario, pero además se comprende por debajo el juego con el cambio de estado. Es necesario sostener ficcionalmente que quien acompañó a la muerte puede revertir su situación y volver a la vida.

Tematizar la muerte de una madre es, sin duda, dar cuenta de un acontecimiento trágico cuando el vínculo es el que se describe entre Rosita y su mamá. Pero no hay ni el más pequeño rastro de tragedia. Se ubica en un lugar de una inocencia tan desbordante y con un humor a toda prueba que hasta este momento parecía imposible contar algo como esto de esta manera. Rosita se enfrentará a "La Sin Huesos" y saldrán un par de conclusiones de este encuentro.

La propuesta no se restringe a espectadores adultos de manera excluyente; también es bueno advertir que convoca a públicos sensibles y con la apertura suficiente como para aceptar un tratamiento tan particular de esta temática. 

Mónica Berman

# Un gran poeta y su inagotable universo de palabras

### \*\*\*\*

### LAS MUJERES DE LORCA

AUTORA: Marisé Monteiro, sobre personajes, textos y poemas de Federico García Lorca. DIRECCIÓN Y MÚSICA ORIGI-NAL: Nacho Medina. INTÉRPRETES: Ana María Cores, Carmen Mesa, Giuliana Sosa, Paula Carrizo y Lucía Cuesta. SALA: El Plata (Av Juan Bautista Alberdi 5765). FUNCIONES: sábados y domingos, 17 hs. DURACIÓN: 80 minutos

al como hizo en Borges para niños: el libro de los seres imaginarios, obra de 2011 en la que el personaje de una bibliotecaria debe recuperar El libro de arena; en su nuevo musical, Marisé Monteiro construye aquí un sorprendente "pequeño Atlas teatral-musical", que incluye personajes, textos y poemas de Federico García Lorca. Con el virtuosismo interpretativo de Ana Maria Cores -protagonista, junto a una bailaora y cantante y tres músicos- y la puesta en escena creada por Nacho Medina, la obra-que apela a los más simples y creativos recursos escénicos-no da respiro al público, que al concluir cada canción grita y aplaude entusiastamente en el muy bien elegido ámbito del Teatro El Plata, de Mataderos.

El show "salpica" al público poéticamente mediante una sucesión de imágenes que ilustran 
personajes, poemas o canciones, 
con elementos mínimos y una iluminación y visuales que remiten 
a atardeceres, hasta palabras incluidas en cartas que se sobreimprimen en vestidos y en el fondo 
delescenario. Sábanas tendidas se 
transforman tanto en un manto 
como sirven para dar la idea de un 
duende, junto a títeres, y fuentones, castañuelas, pasos de bulería

y sevillanas, telas de colores que pasan a ser nubes y árboles, que parecen extraídos de una pintura surrealista de Dalí, junto con melodías que remiten al flamenco y a las más tradicionales canciones folclóricas de España. Esto sucede cuando escuchamos "Eran las cincoen punto de la tarde", del poema Llanto por la muerte de Ignacio Sánchez Mejía, el torero amigo de Lorca, que precedió a la posterior muerte del gran Federico.

Acá, Ana María Coresencarna a Rosario Garrido, amiga de la familia Lorca y custodia de la Huerta de San Vicente, en Granada. Ella, mediante un interlocutor omnipresente y un Lorca que dialoga desde un más allá, nos propone un paseo por el trágico, doloroso y hasta risueño universo del poeta, que estuvo en Buenos Aires en 1933, para el estreno de Bodas de sangre con la gran Lola Membrives y tres años después, en 1936, fue fusilado durante el gobierno de Francisco Franco, por ser izquierdista y homosexual.

La acción de su musical Monteiro la ambienta en 1975, cuando acaba de morir Francisco Franco y España vive, aún, temerosamenteaires de renovación. Rosario ha permanecido célibe. "¿Saben por qué no me morí de dolor? Para poder recordarlo" -le dice Rosario al público-"Porque ahora que lo pienso, yo soy un poco como las mujeres de su teatro. Apasionada, como Mariana Pineda. Rebelde, como la Zapatera Prodigiosa. Vacía, como Yerma. Con la esperanza muerta, como Doña Rosita, la soltera. De luto como Bernarda Alba y sin consuelo como la madre de Bodas de sangre".

Con este musical, otra vez Lorca nos vuelve a seducir con el encanto de sus palabras, sus vibrantes alegorías sobre el amor deseado y no correspondido, los vientres yermos, el sexo furtivo. • Juan Carlos Fontana

a vida de superestrella no es lo que esperaba" dispara, sin filtro, una de las artistas argentinas del momento. María Becerra arrancó 2024 con una presentación ante 50.000 personas en Times Square, en Nueva York, y en marzo se convirtió en la primera mujer argentina en agotar dos shows en el estadio de River; pero ella mantiene los pies en la tierra.

"Ser famosa no tiene nada que ver con lo que me imaginaba", se sincera con cierta ternura -porque al decirlo recuerda otra versión desí misma que, repleta de ilusiones, soñaba con este momento- y se dispone a conversar con la Nacion sobre la exposición, la fama y sus proyectos.

Su historia comienza, en realidad, casi una década atrás con un par de videos subidos a YouTube. "Yo sé lo que es que se te inunde la casa, que no anden bien las cloacas, que no te puedan comprar el juguete que querés. También sé lo que es haberme mandado a un montón de castings y que nadie me diera pelota". Hoy esa vida le es tan lejana como cercana: este mes tiene 15 fechas en España y en septiembre seviene su gira mundial que incluye los Estados Unidos y Latinoamérica, pero María asegura: "No hay nada como estar en casa".

### -Empezaste haciendo videos en YouTube en tu casa, en Quilmes, ¿cuál es la diferencia entre esa chica que soñaba con ser una superstary tu vida ahora que sos famosa?

-Hay muchas cosas que no son como imaginaba. Eso es porque de chica una se imagina muchas cosas y después te chocás con el mundo real. De eso se trata: de chocarte con las dificultades y no de pensar que es todo color de rosa, como yo pensaba en ese momento. Yo creía que si era famosa lo único que tenía que hacer era vestirme en mi casa, ir a dar un show y volver. No es así. Tenés que hacer un montón de cosas. Hay mucha preparación y ensayos para poder llegar a dar un show. Hay que pasar por mucho estrés. Igual me encanta que sea así. Creo que cuando después de mucho esfuerzo alcanzás lo que querías, la satisfacción es mayor justamente porque sabés todo lo que te costó. Me gusta mucho que las cosas me cuesten. No me gusta sufrir, pero sí que las cosas me cuesten, me lleven tiempo: aprender, equivocarme.

### -Cualquier adolescente que te ve puede pensar que tu vida es perfecta. ¿Cuál es el lado B de tu fama?

 Lo que más me cuesta es cuando estoy lejos de casa. Todas esas cosas tienen un lado muy solitario. Un lado muy vacío que lo tenés que entender. Tuve que aprender a estabilizarme en esos momentos. Tuve que entender que de eso se trata la vida: a veces estás re acompañada, con tus cuatro perros durmiendo encima, y a veces estás sola en un hotelen cualquier lugar del mundo, sin conocer el idioma. De todos modos, yo siempre trato de encararlo de una forma positiva. En vez de angustiarme por sentirme extranjera trato de pensar: 'OK, qué lindo estar en un lugar del mundo donde la gente no habla mi idioma y sin embargo, estoy dando un show acá ¡La gente de otro país canta mis canciones!'. Tengo la suerte de haber nacido en una época en la que existe la posibilidad de hablar con misamigos y mi familia por videollamada. Pero no es fácil estar lejos.

### -Tenés una carrera muy exigente. Muchos músicos de tu edad sufrieron depresión o problemas físicos a causa de las presiones. ¿Cómo resguardás tu salud mental?

 No lo sé. Siento que es mi personalidad. Si tuviera esa tendencia depresiva, seguro caería en pozos todo el tiempo, porque esto tiene sus momentos. Soy una persona muy tranquila, muy serena. No me



"Me da orgullo saber que mi música queda para toda la vida", asegura Becerra

# María Becerra. "Me gusta mucho que las cosas me cuesten"

La cantante le puso su voz a un personaje de Mi villano favorito 4, que se estrena hoy; en diálogo con la Nacion, reflexiona sobre su gran presente y el lado menos amable de la fama

Texto Lupe Torres | Foto Javier Rogoski



### Modo zen

"Me da miedo perder la paz; eso para mí es lo más valioso. No tengo insomnio, no tengo cosas que me atormenten por la noche"

### Firmeza

"Tengo mucho carácter. Desde el primer día pongo mis límites"

### Trabajo

"No tengo un equipo que tiene ganas de explotarme ni de decirme: 'La canción que sacaste no es un hit como esperábamos'. No. Todo es pacífico. Si algo no funciona, la próxima será"

hago problema por nada. Además, tengo mucho carácter. Desde el primer día pongo mis límites. Si algo no me gusta, lo digo. Comunico lo que no me gusta hacer. Mi equipo es como una familia: no tengo un equipoquetieneganasdeexplotarmeni dedecirme: "La canción que sacaste no es un hit como esperábamos" y meterme una presión horrenda. No. Todo es pacífico. Si algo no funciona... la próxima será. Somos gente que vibra en la misma sintonía.

### -¿Qué es lo que te da más orgullo de tu éxito?

 Loque me da más orgullo es saber que mi música queda para toda la vida y que cuando yo me muera va a seguir estando ahí.

### -¿Y qué es lo que te da más miedo del éxito?

 Loquemás miedo me da es perder la paz; eso para mí es lo más valioso. Duermo ocho horas todos los días. Notengo insomnio, no tengo cosas que me atormenten por la noche. Eso es lo que más agradez coporque sé que es algo que se puede acabar en cualquier momento. No quiero ser pesimista, pero, ¿quién sabe? El día de mañana te encuentran cosas para tirarte odio y la pasás mal. Dormir con la cabeza en la almohada sin que nada me atormente es lo mejor del mundo y lo que nunca me gustaría perder.

Si bien "La nena de Argentina" pisa fuerte en los escenarios, lo cierto es que de a poco empezó a trasladar su música a la pantalla grande. Recientemente, se unió al universo de Rápidos y furiosos como parte de la banda sonora. Ahora, sorprendió con su trabajo de doblajista en una de las sagas infantiles más exitosas de todos los tiempos: le puso la voz a un personaje en la cuarta entrega de Mi villano favorito 4.

### -A tu faceta de cantante agregaste ahora la de doblajista. ¿Cómo fue el proceso?

 Fue superbonito, muy divertido. Aprendí muchísimo, de repente entré en un mundo que no conocía y donde tenía mucho para aprender. Tuve dos coaches con mucha experiencia que me acompañaron con mucha paciencia. Fue todo muy lindo y muy bonito de transitar. Primero probé interpretar la voz de Poppy con acento argentino, con acento neutro, sin seseo, y después con el seseo y el acento neutro y quedó ese último en la película. Fue muy bonito entender al personaje y conectar con ella, por la edad que tiene, las emociones que transita.

### ¿Te conectó con tu adolescencia?

-Sí, un poco sí, más que nada con mi niñez. La veo muy aniñada a Poppy. El doblaje me conectó mucho con una personalidad "más loca" y me sentí identificada con la hiperactividad del personaje. Poppy muestra una especie de doble personalidady me sentí representada. Siempre fui, por un lado, una niña muy vergonzosa y por el otro lado tenía un alter ego al que le gustaba salir a cantar y mostrar otro personaje más avasallante. Cuando era chica tenía en la cabeza por un lado el mundo de superestrella de Hollywood con el que jugaba arriba del escenario y por otro, en el colegio, era una persona completamente vergonzosa.

### -¿Eso te sigue pasando hoy arribay abajo del escenario?

-¡Si!Siento que arriba del escenario soy una versión muy diferente de mí misma. Eso me encanta y forma parte de mí, pero solo sale a la luz en algunos momentos: en el escenario y en otros momentos más de mostrar. Me parece muy copado tener distintos momentos para sacar a la luz distintas cosas.

### -¿Eso te protege de la exposición?

 Yo creo que es el show, es lo que a una le nace hacer. Para dar un show extravagante con mucha luz y color se necesita una personalidad que acompañe. ¡Tiene que haber algo fuerte! Así es como yo lo veo y como me gusta mostrarlo. En mi casa soy la persona más tranquila y más serena del mundo, estoy todo el tiempo hablando bajito, no me gusta que nadie hable fuerte, me gusta la música zen, me gusta meditar, prender sahumerios...

### -¿En serio?

 Lo juro. Estoy todo el tiempo en patas. Mi casa es un templo, pero puertas afuera soy una cosa completamente diferente.

### -No podés sostener esa energía tan potente del escenario todos los días...

-¡No! Yo llego a sostener esa energía todoeldíaymemuero.Enescenaes todo más grande, más exagerado, porque hay gente que te está viendo desde lejos, entonces hay que hacer todo mucho más grande. El equilibrio es súper necesario.

### -¿Te gustaría enfocarte más en la actuación?

-¡Sí! Hice mucha comedia musical y teatro y me encantaría meterme más en la actuación. Siempre y cuando me interese la propuesta, porque me gustaría hacerlo bien y de una manera profesional. Si aparece un proyecto que me guste, me haría el tiempo. Pero debería ser algo que realmente valga la pena porque debería pausar por un tiempo la música. Las dos cosas a la vez sería muy difícil de sostener. Pero me encantaría. •

LA NACION | JUEVES 20 DE JUNIO DE 2024

ESPECTÁCULOS | 7

# Miranda!, la gran máquina pop que convierte el escenario en un boliche

**SHOWS**. El dúo ganador del Gardel de Oro volvió al Movistar Arena para una serie de presentaciones con los hits y el baile en primer plano



Juliana Gattas y Ale Sergi, con una disco en pleno Movistar Arena

APA

### Sebastián Espósito

LA NACION

Un escenario limpio, pelado, con los músicos, los únicos dos músicos (Ludovica Morell en batería y Gabriel Lucena en bajos y guitarras), ubicados bien a los costados, como quien hace lugar en el living de su casa para disponerse a bailar. El protagonismo visual reservado para las pantallas, en especial esa gigante que se ofrece como telón de fondo y que acerca las imágenes y la estética de Miranda! a cada uno de los rincones de un Movistar Arena abarrotado (¿se puede decir "estallado"?).

Pero el comienzo no fue por ahí, en dirección al escenario donde minutos dispuestos Ale Sergi y Juliana Gattas empezaron a desplegar la nueva versión de Hotel Miranda!, una remozada, renovada y con estímulos suficientes para seguir haciendo historia. Sabemos, las que tienen que preocuparse son las bandas que no tienen hits, aquellas que se esmeran para "pegarla" pero muy a su pesar no lo consiguen. Desde el comienzo, a Miranda! la tocó la varita mágica de la difusión masiva y aun cuando algunos creían, allá lejos y hace veinte años, que lo suyo era una moda pasajera, el tiempo pasó, tuvieron mejores y peores años -y discos-, pero siempre sumaron dos, tres o cuatro hits por obra.

En una noche como la del martes, todas esas canciones, hoy clásicas, sin tiempo, brillaron con la adaptación que primero la banda, las voces invitadas y los productores realizaron para ese disco que les valió el Gardel de Oroy que ahora vuelven a "tocar" para su nuevo espectáculo en directo. Porque este hotel imaginario, que sirvió como idea conductora para los videoclips, ahora ostenta una estrella más que en la temporada 2023.

¿Cómo empezó el show si no fue en el escenario? Pues desde el

### PARA AGENDAR

### Miranda!

Movistar Arena (Humboldt 450). Esta noche, mañana y el sábado, a las 21.

campo, entrando por una de las puertas que hasta minutos antes había ingresado buena parte del público. Subidos a un cisne blanco, Ale y Juliana musicalizaron su lento andar hacia el escenario cantando "Ya lo sabía" y de ese modo decretaron que la fiesta había empezado. Aunque un rato antes ya había tenido una antesala con el set de Juan Ingaramo como apertura.

### El imán invisible

"Nadie como tu", "Lo que siento por ti", "Luna de papel" y "Uno los dos" (con Emilia desde la pantalla) completaron el primer tramo del show, uno que pasó volando y sin margen para la distracción. Ale y Juliana hace tiempo que no juegan a ser Pimpinela. Cantan, bailan, lanzan miradas cómplices, toman distancia el uno de la otra y vuelven a acercarse como si entre ellos hubiera un imán invisible que no los deja distanciarse del todo. Pero ya no hay comedia en escena sino la intención (muy seria, por cierto) de lograr que el público no salga ni un segundo de su burbuja electro-pop que invita a bailar, cantar y dejar los pesares afuera, en un guardarropas emocional en donde, sin que nos demos cuenta. queda por un par de horas todo el trajin del día.

En los pies, en el cuerpo todo pero también en la vista. El popestalla e impacta en cada uno de nuestros sentidos. Bailarinas con pelucas rojas, bailarines acróbatas y el dúo central vestido en composé, con decenas de corazones en sus outfits. con enormes boas rojas después y, en el último pasaje del show, con trajes metálicos que nos llevaron a una imaginaria disco setentosa. Y en el centro, las canciones, como "Navidad", con Goyo de Bandalos Chinos; o "Tu misterioso alguien", con el feat. de Andrés Calamaro; o las irresistibles "Perfecta" y, en combo, "Prisionero" y "Hola".

En menos de dos horas, esa gran maquinaria pop brilló en el Arena y convirtió al espacio en un enorme boliche. Tal vez algunos no hayan reparado en el detalle escénico de las numerosas bolas de boliche espejadas que se habían instalado en el techo del lugar, pero seguro que sí vieron la que se reprodujo en el pasaje final en la pantalla principal, ahí mismo donde antes habían desfilado la luna, platos voladores y otros estímulos para acompañar y completar una experiencia por demás gratificante.

Como en algún momento hay que bajar los decibeles, Miranda! dispuso que en esta serie de cuatro shows en el Movistar Arena hubiera un pequeño set de dos temas acústicos, protagonizado por "Lejos devos" y "Hasta hoy", seguido por una coreografía que volvió a poner a todos los bailarines en escena, pero sin Ale y sin Juliana, que se tomaron un descanso para regresar con un último look y con un final que volvió a subir la adrenalina: "Mentía", "Fantasmas", "Enamorada" y "Don", entre otros hits, con el plus de "Romix" como regalo final.

La manera en la que la gente se va del lugar también dice mucho del show. Después del único bis, cuando las luces empezaron a encenderse, las más de 15.000 personas que habían sido testigos de la gran performance de Miranda! no parecían apuradas por dejar el lugar. Más bien esperaban otra sorpresa del dúo, que a esta altura podía venir de cualquier sector del



Lucía Galán

ARCHIVO

### Lucía Galán recibió el alta tras su cirugía por un quiste de páncreas

salub. La cantante se recupera en su hogar después de la intervención

La semana pasada, una inesperada noticia generó conmoción en el mundo del espectáculo. A través de un video en redes sociales, Lucía Galán contó que le encontraron un quiste premaligno en el páncreas. Tras realizar los estudios pertinentes, los médicos determinaron que lo mejor era operarla. "Tienen que cortar la cola del páncreas, que es donde tengo el quiste pegado a la pared. Es un quiste mucinoso, como lo llaman los médicos. Esto es para prevenir el cáncer de páncreas", explicó la cantante. Ahora, tras haberse sometido a la cirugía y luego de pasar unos días en terapia intensiva por protocolo, su familia confirmó que recibió el alta y ya se recupera en su casa.

La intérprete de "Yo que soy" contó que el año pasado, mientras se realizaba una tomografía conmutada en Madrid por una infección de bronquios, le encontraron un quiste premaligno en el páncreas. El jueves pasado, en tanto, se internó en el Sanatorio Mater Dei de la ciudad de Buenos Aires para que pudieran extirpar el quiste y prevenir que desarrolle un cáncer.

Desde la cuenta de Instagram del grupo indicaron que, según los médicos, "la operación se llevó a cabo dentro de lo previsto" y explicaron que, por protocolo, debía continuar en terapia intensiva entre 24 y 48 horas. El lunes, en tanto, Rocío Lucía Hazán Galán, la hija de la cantante, de 27 años, actualizó sobre el estado de salud de la artista. Aseguró que se encontraba "muy bien" y que estaban a la espera del alta.

Finalmente, ayer se confirmó que, tras la intervención quirúrgica, Galán recibió el alta. "Queremos contarles que, felizmente, Lucía ya está en su casa. Una vez más les agradecemos por todo el cariño y acompañamiento que nos han dado y como siempre, los mantendremos al tanto de su recuperación", publicaron en las redes sociales de los Pimpinela. Toda la familia acompaña a la cantante en este delicado momento. Incluso su hija, fruto de su relación con el empresario Alberto Hazán, viajó desde Madrid, donde vive, para estar a su lado.

"Mamá ya se encuentra en casa para seguir con su recuperación", comunicó la hija de Galán a través de las redes sociales. •

# Fantino vuelve a la TV con un reality show de parejas

**REGRESO**. El ciclo se verá en las noches, por la pantalla de eltrece

Pablo Montagna PARA LA NACION

Luego de descansar unos meses de la televisión y dedicar buena parte de su tiempo a disfrutar del pequeño Beltrán, el hijo que tuvo con su esposa, Coni Mosqueira, Alejandro Fantino está listo para retomar la conducción televisiva.

Lejos estuvo este tiempo de lo que algunos llaman "año sabático". Nada de eso. Fantino se dedicó a su plataforma multimedia, Neura Media 89.7, donde conduce de 17 a 19 Multiverso. Pero el llamado de la pantalla chica resultó tentador para el ex Mar de fondo.

Según pudo saber LA NACION, Fantino se pondrá al frente de un reality show de parejas, cuyo nombre aún no se dio a conocer, y que se verá por la pantalla de eltrece. El ciclo será producido por Kuarzo Entertainment Argentina y ya comenzó su convocatoria mediante redes sociales y el sitio web de eltrece, además de promocionarse en los cortes publicitarios del canal.

El programa tendría una duración de tres meses e iría entre septiembre y noviembre), en vivo desde los estudios que el canal posee en la zona Norte y que antiguamente pertenecían a Polka. También habrá debates con panelistas, que aportarán su visión sobre las distintas instancias del showy sobre sus participantes. El horario será de 22.30 a 0.

Con la llegada de Alejandro Fantino se producirá un reacomodamiento en la noche de eltrece. Los 8 escalones, que actualmente va de 21.45 a 23.30, empezará a las 21.15 y finalizará a las 22.30, para dejarle la pantalla al reality de parejas. Por otra parte y tal como estaba estipulado, llegará a su fin La noche perfecta, el programa que Sebastián Wainraich conduce desde el 3 de junio de 23.30 a 0.15. El actor, standapero y conductor realizará una gira por Europa con su espectáculo, razón por la cual ya había convenido con las autoridades de eltrece que su ciclo finalizará en agosto.

Alejandro Fantino tiene un antecedente en este tipo de realities y se trata de Escuela de maridos, ciclo que lideró por la ya desaparecida señal Fox Life. •



Alejandro Fantino

ARCHIVO

# El tiempo

para la ciudad www.lanacion.com.ar/tiempo Fuente: SMN y Observatorio Naval



Hoy mín. 13" | máx. 15"

Variable Con nubes, sol y algo de brisa en la tarde

### Mañana

mín. 16° | máx. 19°



Inestable Nublado, con algunas lluvias en la tarde

### Sol

Sale 8.00 Se pone 17.51 Luna

Sale 16.25 Se pone 7.47

Nueva 5/7 Creciente 14/6

O Llena 21/6 Menguante 28/6

SANTORAL Santa Florentina, virgen | UN DÍA COMO HOY En 1820, en Buenos Aires, muere el militar y abogado argentino Manuel Belgrano, creador de la bandera nacional. | HOY ES EL DÍA de la Bandera

### Nombre la película Por Diego Parés

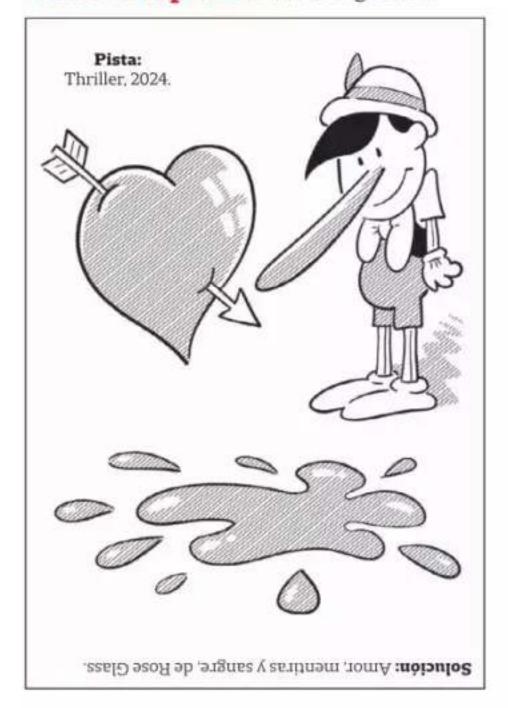

DESCUBRÍ MÁS JUEGOS EN: lanacion.com.ar/juegos

Gaturro Por Nik



Mabel y Rubén Por Tute

# Humor petiso Por Diego Parés

Hablo sola Por Alejandra Lunik

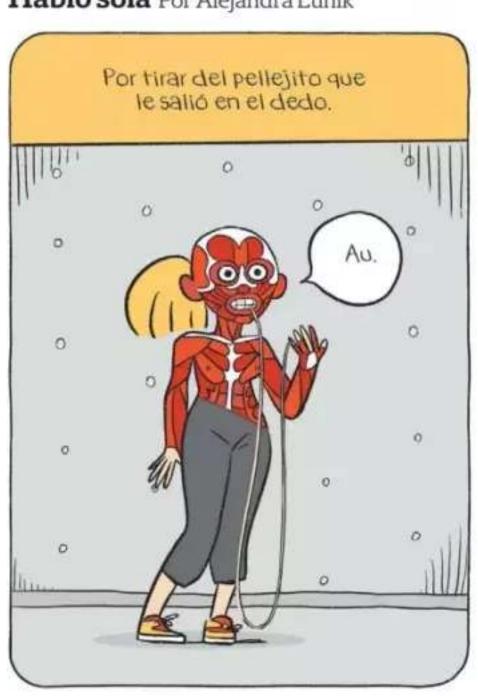



Genio y figura Por Max Aguirre

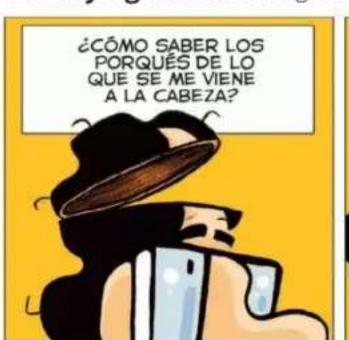





Macanudo Por Liniers





# Mariano Riccheri. "La propiedad intelectual agrega valor"

Entrevista con el funcionario argentino de la UE / PÁG.7

# comercio exterior

Edición de hoy a cargo de Paula Urien | www.lanacion.com/comercio-exterior | a comercio exterior@lanacion.com.ar



OPINIÓN Una vuelta a la Mesa de Integración Regional podría potenciar al Mercosur / 3
ALIMENTOS Desembarca en la región una propuesta sin TACC y sin azúcar / 6
BREXIT David Cameron mantiene la ilusión de que lo peor ya pasó / 8

### TRACKING

### CONTAINER

La semana en síntesis



### 1. ARANCELES

La Comisión Europea reactivó los aranceles a las importaciones de avena y huevos procedentes de Ucrania. Pese a que suspendió los derechos de importación y las cuotas sobre las exportaciones de productos agrícolas ucranianos hasta junio de 2025, fuerza su reactivación automática si se supera el promedio anual de importaciones registrado entre el 1 de julio de 2021 y el 31 de diciembre de 2023



### 2. INVERSIÓN

Exolgan, el operador de la principal terminal de contenedores de Argentina en Dock Sud, anunció que "ha logrado avances significativos en su ambicioso plan de inversión de US\$180 millones destinado a transformar la terminal en la más moderna y eficiente del país y de la región". La empresa forma parte del grupo de empresas de International Trade Logistics (ITL), y emplea en forma directa e indirecta a 4000 trabajadores



### 3. ARMAS

La aprobación de licencias de exportación de armas a Israel por parte de Reino Unido se redujo drásticamente se tras el inicio de la guerra en Gaza, y el valor de los permisos concedidos para la venta de material militar a su aliado cayó más de un 95%, hasta alcanzar su menor nivel en 13 años



### 4. DISPUTA BILATERAL

La Comisión Europea ha pedido explicaciones al Gobierno de Argelia por las trabas a las inversiones y exportaciones que encuentran desde 2021 empresas de varios países de la Unión Europea, incluido España; un paso que supone poner en marcha el mecanismo de disputas bilateral y que, en última instancia, puede llevar a la suspensión del acuerdo de asociación entre la UE y Argelia

### **ESCÁNER**

Monitor de exportaciones



VEHÍCULOS ELÉCTRICOS. China "se reserva el derecho" a denunciar ante la Organización Mundial del Comercio los nuevos aranceles que plantea la Unión Europea a la importación de vehículos eléctricos del país asiático. La UE amenazó con aranceles suplementarios de hasta el 38% a los vehículos eléctricos importados de China a partir del próximo mes tras una investigación sobre el impacto de los subsidios de Pekín a esta industria.

Es el nuevo arancel que quiere imponer la UE a los vehículos chinos

Es el arancel que aplica la UE en la actualidad a los eléctricos

### INFORME

Intercambio de productos

# El comercio internacional dejó un saldo positivo para la Argentina de US\$2656 millones en mayo

Subieron las exportaciones, pero cayeron de manera pronunciada todas las importaciones

Sería una buena noticia si no se vieran los rojos pronunciados en todas las importaciones, con números que están asociados a la caída de la actividad.

En mayo, las exportaciones aumentaron 21,7% en comparación con el mismo mes del año anterior, según el último informe del Indec, que reune información sobre el intercambio comercial del mes de mayo. "Se destacó en el mes un aumento del 30,6% en las cantidades exportadas, aunque los precios tuvieron una disminución del 6,8%", dice el informe.

En materia de importaciones,

"registraron una disminución del 32,8% en comparación con el mismo mes del año anterior. Tanto los precios como las cantidades registraron descensos del 4,5% y 29,6%, respectivamente", explica el Indec.

Si bien es cierto que la mayor caída de las compras externas se dio por la disminución del ingreso de combustibles y lubricantes (CyL), un 61,5%, los números que llaman la atención están relacionados con las menores compras de bienes de capital (BK), con una merma del 33,2%; piezas y accesorios (PyA), con una reducción

de 28,1% y los bienes intermedios, que cayeron 26,4%. Además, también retrocedieron las compras de bienes de consumo, un 27,5%, entre otros.

### Cómo viene el año

Durante los primeros cinco meses de 2024, las exportaciones argentinas totalizaron US\$31.556 millones, un incremento de 12,5%; mientras que las importaciones sumaron US\$22.744 millones, con un descenso de 26,0%. "El balance comercial arrojó un saldo positivo de US\$8812 millones", informó el organismo estadístico Brasil fue el principal destino

Brasil fue el principal destino de las exportaciones con 16,5% del total; le siguieron China y Estados Unidos con 8,0% y 7,6% de los despachos argentinos al exterior

Los principales productos adquiridos fueron porotos de soja, que representaron 6,3% de las importaciones; seguidos de vehículos automóviles principalmente para el transporte de personas y gas natural en estado gaseoso. Brasil, China y Estados Unidos fueron los principales vendedores. •

### COMERCIO EXTERIOR | 3

### **EL EXPERTO**

# Una vuelta a la Mesa de Integración Regional podría potenciar al Mercosur

El exitoso proyecto que puso en marcha Fernando Henrique Cardoso y que quedó trunco en la Argentina prueba que la infraestructura impulsa el crecimiento



### Alejandro Arroyo Welbers

Director de la especialización en Comercio Internacional de la Universidad Austral: presidente Southmark Logistics

orría la primera presidencia de Fernando Henrique Cardoso en 1995 cuando dos ingenieros portuarios brasileros le acercaron un proyecto denominado "Corredor Atlántico del Mercosur". Le explicaron al Presidente que si Brasil no integraba el norte y nordeste del país con los principales centros de producción y consumo de San Pablo, dichas regiones iban a concentrar una mayoría de capitales americanos en todo lo relativo a infraestructura, medios logísticos y manufactura industrial.

todo lo cual tendería a disminuir la potencia integradora que el Mercosur en ese entonces intentaba lograr. Así las cosas, Don Fernando tomó el toro por las astas y lanzó el proyecto bajo el diseño de estos dos ingenieros portuarios. El mismo consistía, en un inicio, en conectar un cierto número de nodos estratégicos llamados "Mesas deIntegración" tanto en el Brasil profundo como en toda la zona costera de norte a sur.

los puertos de Manaos, Belem, Itaqui, Recife, Salvador, Vitoria, Rio, Santos, San Francisco do Sul, Itajaí

y Rio Grande do Sul así como también nodos interiores como Cuiabá. Brasilia, Belo Horizonte, Curitiba, Porto Alegre y otros.

Dichas "Mesas de Integración" estaban conformadas por jugadores locales con intereses directos en el desarrollo económico de sus respectivas áreas, siendo los participantes armadores marítimos y fluviales, operadores portuarios, terminales de carga aérea, transportistas carreteros, ferrocarriles, despachantes de aduanas, exportadores, importadores, operadores logísticos, traders, brokersymuchosmás. Las Mesas de Integración se conectarían on-line de manera simultánea y se les asignaría a cada una de ellas un día y hora determinado cada 15 días para que expongan sus problemas, limitaciones, quejas, y propuestas de solución sobre to das aquellas trabas que afectaran directa o indirectamente ope-Así fue como se fueron uniendo raciones de comercio intra-Mercosur. Es decir, todas las Mesas de Integración, al participar online, estaban al tanto de todas las problemáticas

existentes y de los potenciales proyectos en todos los nodos de interés.

El proceso fue tan exitoso que pronto pasaron a participar también agencias de gobierno, bancos de inversión, organismos multilaterales, consultores, empresas de ingeniería, universidades, ambientalistas, ONGs etc. E incluso se evaluó exportar el diseño para que Australia y Nueva Zelanda lo proyectaran sobre el Sudeste Asiático, toda vez que ambas regiones mostraban enormes asimetrías operacionales.

Luego de un tiempo y con el éxito de sus resultados, las Mesas de Integración se extendieron hacia Argentina, no sólo con representantes en terminales portuarias sino también en ciudades del interior como Córdoba, Mendoza, Neuguén v hasta Tierra del Fuego. Luego surgió Paraguayy Uruguay. Luego de cada jornada de intercambio on-line se generaba una minuta y un follow-up en la reunión posterior con potenciales soluciones que hicieran a la productividad,competitividad yeconomías

de escala en diversas situaciones de mejora. De allí surgieron varias alianzas estratégicas y no pocos contratos entre los participantes que de otro modo jamás se hubieran concretado. Es lo que en la academia se denomina "Knowledge Sharing and Transfer". Brasil apuntaba por entonces a incrementar el porcentual de participación del transporte ferroviario del 21% con una mejor complementación con el carretero del 63%, así como también mejorar la productividad en el consumo de combustible, y de ese modo proyectar un mayor y mejor intercambio comercial intra-Mercosur sobre la base de una mayor productividad.

Con las tecnologías de la información existentes hoy en día y considerando un muy probable giro de la Unión Europea a reconsiderar más temprano que tarde el potencial y las bondades del bloque comercial aún en tratativas, ¿no sería una buena oportunidad relanzar hoy este proyecto que quedara trunco entre las tantas crisis macroeconómicas de Argentina? Se podría avanzar mucho en identificar problemas estructurales y trabas al comercio así como también potencialidades de intercambio y alianzas estratégicas a partir del relanzamiento de las Mesas de Integración a nivel regional. Podría ser una linda tarea para el hogar tanto para Cancillería como para el Parlasur, toda vez que los participantes sean idóneos en los temas a analizar y en el armado de redes de conocimiento con base tecnológica.



### NOTA DE TAPA

# Legumbres Unalimento supernutritivo con buenas ventas externas y poco consumo interno

En el país se ingieren solo 800 gramos por persona por año, mientras que en el mundo, en promedio, se llega a los ocho kilos; la Argentina produce lentejas, arvejas, garbanzos y porotos, que, en su mayoría, se exportan

Texto Gabriela Origlia PARA LA NACION

as exportaciones de

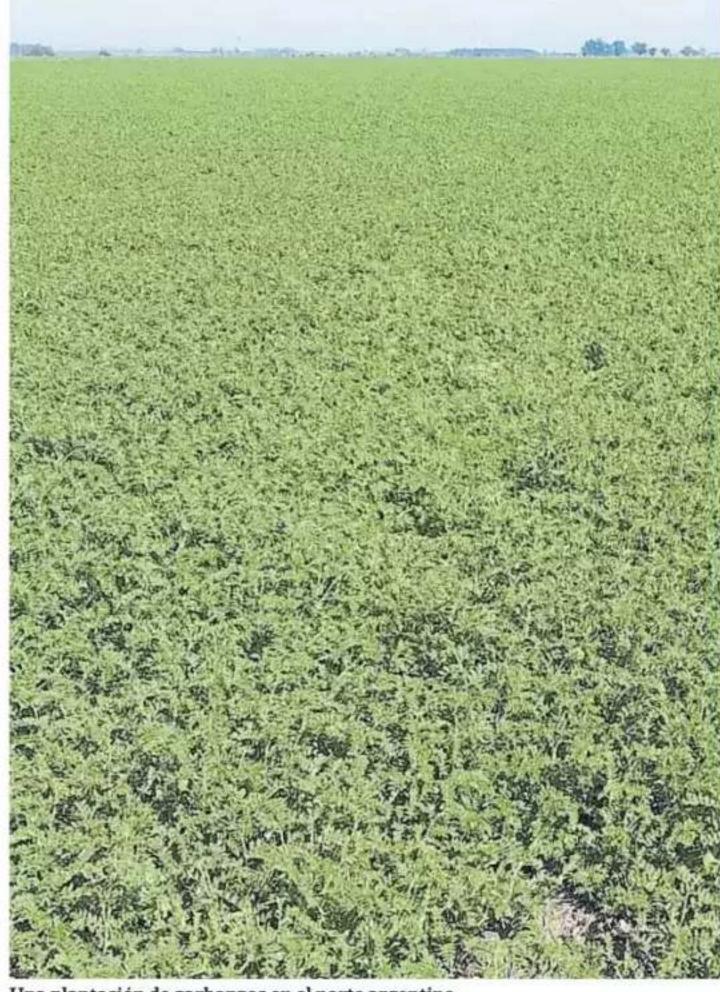

Una plantación de garbanzos en el norte argentino

legumbres argentinas representan alrededor del 3,5% del mercado mundial. En la última década, según datos de la Bolsa de Comercio de Rosario, el complejo aportó en promedio US\$242 millones al año con un salto importante para alcanzar US\$352 millones en 2017 y luego descender para estabilizarse en torno a los US\$250 millones. Son entre 500.000 y 550.000 toneladas anuales. El potencial de crecimiento, según los especialistas, es muy alto tanto en el mercado externo como en el interno, donde el consumo es bajísimo, 800 gramos por persona por año frente a los ocho kilos per cápita a nivel mundial, según OCDE-FAO.

La estructura exportadora argentina en legumbres está desarrollada. Las lentejas -cultivo en el que falta oferta varietal- llegan a 27 países, Colombia, Brasil y Argelia ocupan el podio de los destinos. Las arvejas a 57 (encabezan Brasil, Venezuela y China); los garbanzos a 59 (Pakistán y la Unión Europea los principales); el poroto alubia a 80 (Argelia, España, Italia y Turquía son los mayores compradores). En el caso del poroto negro se vende a 58 mercados (Brasil, Venezuela, Cuba y México los más significativos); los de colores a 81 (Italia, Portugal Colombia, Brasil, Pakistán están en la cima) y el mung a 52 (Vietnam, Filipinas e India). Los datos son de la consultora Adrián Poletti y Asociados.

En la Argentina, el cultivo de porotoses el más importante dentro de las legumbres y se encuentra locali-

zado en el NOA, con Salta como la principal provincia productora. Casi 95% de lo que se hace va a la exportación, debido a que el consumo interno es de alrededor de 200 gramos per cápita al año. El país fue líder en la venta afuera de la variedad alubia pero, por problemas climáticos, perdió productividad.

Jorge Vidal, presidente Cámara Argentina de Legumbres, ratifica la potencialidad local para producir y exportar pero advierte que se requiere hacer un trabajo "significativo" en el área de genética en todas las variedades, pero especialmente en lentejas. Hace varios años que se discute la necesidad de modificar la Ley de Semillas; es que de la genética de la semilla depende gran parte del desarrollo de los cultivos.

"Es un punto clave, la semilla condiciona qué y cómo se produce -dice Vidal-. Nuestras calidades decayeron en comparación con años anteriores. Hay una tarea importante por delante".

Elgobierno de Javier Milei incluyó el tema en el proyecto original de la ley de Bases, para adherir al Acta de la Upov 91, un convenio internacional de regulaciones de semillas para usos comerciales del que participan 6l países. Como el punto no prosperódesde el oficialismo indicaron que buscarán alternativa. La Argentina suscribió al convenio Upov 1978 con la ley 24.376 en 1994, por la que se protege la propiedad intelectual. Sin embargo, ante los avances tecnológicos, la necesidad de adaptación de las variedades a condiciones climáticas fluctuantes llevaron a la concreción de un acta posterior. Los expertos aseguran que el convenio al que

El crecimiento potencial del sector es muy alto, según los expertos, tanto para el mercado interno como para el externo

se adhirió está desactualizado y que hay necesidad de mejoramiento de la genética vegetal para "aumentar el volumen de exportaciones agrarias ypoder competir con las grandes naciones", según la posición oficial.

El consultor Adrián Poletti enfatiza que la tarea a encarar debe incluir a los sectores público y privado y pone como ejemplo el clúster del garbanzo en Córdoba, en el que hay colaboración de sectores académicos con las empresas. Menciona que también en la arveja hay "avances" en la adopción de nuevas semillas. "Tenemos condiciones muy buenas para la producción, muchas ventanas de siembra que comienzan en el norte en abril y terminan en agosto en Necochea, pero sin genética fiscalizada es un Porsche de carrera sobre cuatro tacos de madera. Hay que invertir en investigación y desarrollo; es una producción que genera valor, empleo y permite rotación. En Canadá y Australia, dos líderes, hicieron asociaciones público-privadas y crecieron fuerte".

### Competidores en crecimiento

Alimar es una empresa salteña productora y exportadora de porotos que vende alrededor del 98% a la Unión Europea (España, Italia y Portugal son los principales destinos); do hay demanda insatisfecha". Reino Unido; norte de África; Israel; Emiratos Árabes; Centroamérica y Sudamérica. Su gerente comercial Iván Martín señala que hay una tendencia mundial a la incorporación de proteína vegetal en la dieta y que la Argentina está en condiciones de exportar más porque cuenta con la superficie necesaria (sin quitarle

de los que entiende que con más y mejor genética se puede ganar productividad.

"En el mundo hay muchos países que producen y consumen, otros como nosotros que básicamente producen y exportan y otros que solo consumen -grafica-. Por nuestra sequía del 2013, Egipto se posicionó con buenos precios y superficie en alubia; tiene una estructura de comercialización diferente pero quedó adelante en determinados destinos". En porotos negros Brasil que era un gran demandante pasó de importar a exportar, otros competidores son Estados Unidos y Canadá y en mung, Venezuela y Australia.

Jorge Gurrieri, presidente de la Cámara de Comercio Exterior de Jujuy, productor y comercializador de porotos, coincide en que el alubia es la variedad con más penetración internacional y añade que Egipto empezó a cultivarlo a partir de semillas argentinas. "Hay que afianzar más la producción y para exportar más también hay que resolver el problema del tipo de cambio. Los exportadores pagan los platos rotos de la economía, debe haber un solodólar. Por estos inconvenientes, muchos productores chicos quedan en el camino-continúa-. En el mun-

Canadá es el principal exportador de lentejas del mundo, mientras que en arvejas el ranking de exportadorestambién está liderado por ese país seguido por Estados Unidos. China y varios países europeos tienen buena producción, pero usualmente para abastecimiento doméstico.

En el caso de los garbanzos, entierra a otros cultivos). También es tre septiembre y abril la ArgentiLA NACION | JUEVES 20 DE JUNIO DE 2024 COMERCIO EXTERIOR | 5

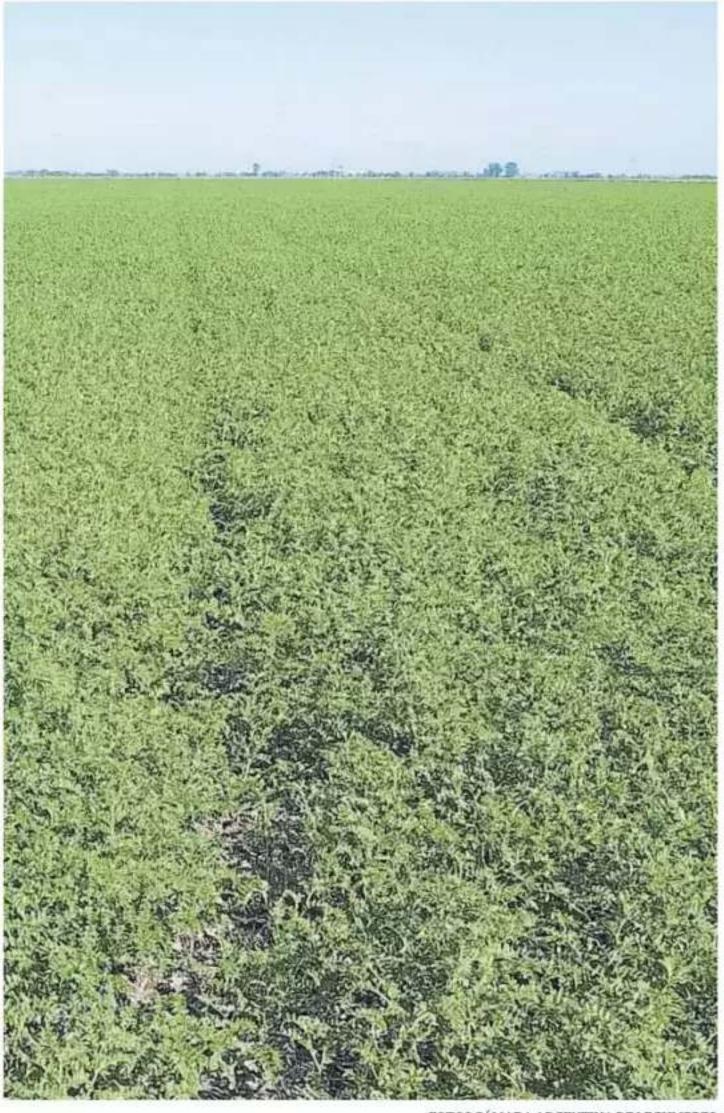





El poroto mung es una variedad de exportación

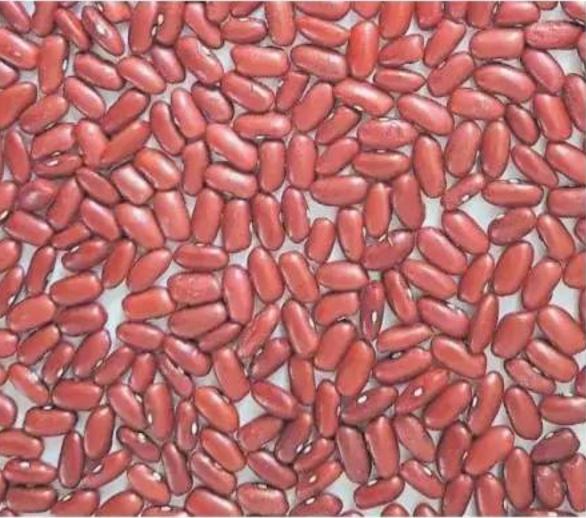

La mayor producción nacional es de porotos

na exportó 80.000 toneladas a 44 destinos, Europa representa el 38% del volumen operado y Turquía es el segundo destino, con 14% (compra principalmente calibre 9 mm, grande). Córdoba tiene una "ventaja competitiva" con respecto a otras provincias porque logra entre 30% y 40% de ese tamaño en su producción, según describe Bárbara Wulff, integrante del Grupo Specialities de la Cámara de Comercio Exterior cordobesa. Siempre hay diferencial de precio entre tamaños, en el 2023 fue más -unos US\$150 por tonelada- por la alta demanda del de 9mm. "Eso le da al garbanzo de Córdoba un mayor valor por hectárea del producto natural cosechado", sintetiza.

Los mayores exportadores del mundo son Australia, India (líder en producción) y Canadá, concentran alrededor del 40%. La Unión Europea es el segundo importador, por detrás de Pakistán.

La producción de garbanzos, además de en Córdoba, crece en otras provincias aunque con menores rendimientos. "La Argentina está consolidada como proveedor de mercados exigentes que pagan diferencial por calidad y se puede seguir creciendo -detalla Wulff-. Hay que trabajar fuerte en certificaciones, en trazabilidad porque las exigencias aumentan". Hay otros mercados para más volumen y menos valor, como Pakistán.

Las legumbres, al ser una economía regional, no pagan retenciones, pero hay cuestiones como los diferentestipos de cambio o los impuestos que pesan sobre los fletes que las afectan a la hora de exportar de la

### Los números del sector

Millones de dólares Fueron las exportaciones de legumbres argentinas

en la última década; en 2017 hubo un salto importante de US\$352 millones

**500.00** 

### Toneladas

Es la base exportable anual de legumbres nacionales, aunque esta cifra puede llegar a las 550.000 toneladas misma manera que a otros sectores. Así lo remarca Raúl Pastorini, director del capítulo binacional Argentina - India en la Cámara del Asia y director comercial de Namastrade, empresa de agronegocios con sede en Bombay.

Ratifica la necesidad de producir más variedades de legumbres para poder penetrar en mercados como los asiáticos. Indica que Asia, pese a ser líder en el sector, no alcanza a cubrir su demanda. "consumen una infinidad de legumbres que nosotros por negligencia o por desconocimiento no hacemos" y enumera variedades como el black eye pea, el brown eye pea, black mate o cowpea.

Está convencido de que se podría vender "más cantidad y calidad". Para ilustrar esa posibilidad cuenta que "cuando India abre la puerta a las importaciones de arvejas, Canadá mandó buques y la Argentina, contenedores. Hay que tener capacidad de reacción para aprovechar

las oportunidades". Todas las fuentes coinciden en las cada vez mayores exigencias de los mercados más maduros. Cono Agriculture es una compañía enfocada en la producción de legumbres, semillas comestibles y cultivos especiales con prácticas problema nutricional que hayen la sustentables. Produce en Córdoba y Santiago del Estero. Pablo Campo, su Trading Manager, sostiene que para crecer en la participación internacional hay que definir los mercados que se quieren ampliar, porque de eso dependen las gestiones a realizar.

Precisa que si se apunta a los ABCI hay que hacer inversiones

en certificaciones sobre el cumplimiento de normas ambientales y de cómo trabaja la gente. "Es la manera de satisfacer a países y a clientes dentro de esos países", sintetiza. En los mercados más masivos, como el chino -donde está habilitada la arveja y hay gestiones para lograr la de porotos-"cambia toda la lógica de negocios".

Puertas adentro subraya la necesidad de mejorar la productividad. Sobre el pago de la genética como una vía para acelerar los tiempos, advierte que, "con la escasa oferta que hay, sembrar semilla fiscalizada complica la rentabilidad". Poletti, sobre ese punto, señala que "no hay una ley de genética que premie la investigación. Si hay que pagar el royalty al exterior no se puede; tenemos que pasar del prontuario al curriculum".

En noviembre último se lanzó el Plan Nacional de Legumbres con los objetivos de "impulsar la producción nacional, aumentar el consumo interno, abrir nuevos mercados internacionales y agregar valor a través de la industrialización de estas materias primas". Poletti asegura que deberían existir políticas de Estado para que el sector sea parte de la solución al Argentina y, además, un eficientizador del alimento del ganado. Repasa que en 2010 China, que tenía 300 millones de personas sin un nivel adecuado de nutrición, empezó a enriquecer los noodles con harina de arvejas, "desde entonces multiplicó por diez esa importación. Hay mucho por hacer y por aprender de otros también". •

# Los principales productos de exportación y sus destinos

### Porotos

El 95% de la producción se exporta ya que el consumo interno per cápita es de 200 gramos por año. El alubia va a 80 paíes, como Argelia, España, Italia y Turquía, que son los mayores compradores. En el caso del poroto negro se vende a 58 mercados: Brasil, Venezuela, Cuba y México son los más significativos; los de colores llean a 81 destinos, comoItalia, Portugal Colombia, Brasil y Pakistán

### Lentejas

Este cultivo, al que le falta oferta varietal, llega a 27 países, en ellos Colombia, Brasil y Argelia. En la actualidad, la principal provincia productora de lenteías es Santa Fe con el 99 % de la superficie total nacional. A nivel mundial el consumo aumenta día a día, básicamente por su alto contenido proteico

### Arvejas

Se exportan a 57 países: Brasil, Venezuela y China son los principales mercados compradores

### Garbanzos

Los garbanzos se venden a 59 destinos, entre los cuales están Pakistán y la Unión Europea. Según un trabajo oficial, como proveedor de alimentos en general y de legumbres en particular, el país tiene asegurado una importante participación de cara al futuro, dado que los países asiáticos, entre otros de menor escala, basan sus preferencias con estos alimentos

### VISTA AL MUNDO



### Alimentos

# Desembarca en la región una propuesta sin TACC y sin azúcar

Una pyme cordobesa se encamina a ser referente en América Latina en productos saludables e inclusivos

### Gabriela Origlia

PARA LA NACION

La pyme cordobesa Happy Food, fabricante de productos inclusivos sin tacc y sin azúcar, realizó su primera exportación a Chile y, después de lanzar una nueva línea de productos salados, avanza con registros de productos en Uruguay, Paraguay y Bolivia. "Aspiramos a ser una marca referente en Latinoamérica dentro de esta categoría", define Federico Segreti, fundador de la empresa nacida en 2016.

Segreti tiene experiencia en la industria de la alimentación -fue creador de una marca de maní y en 2014 vendió sus acciones-y hacía tiempo analizaba la categoría de los alimentos sin gluten y sin azúcar que hasta hace unos años estaba "muy subdesarrollada" en la Argentina. "Ya hace un tiempo viene con fuerte el crecimiento: la alimentación que va hacia lo más saludable viene con incremento de dos dígitos anuales", grafica a LA NACION.

Después de un problema de salud que le complicó la audición, Segreti terminó de decidirse por avanzar en una propuesta de "alimentación más inclusiva" con la premisa de encontrar un producto "a la altura de los que tienen gluten". Comenzó con un desarrollo "con técnicos pero a nivel casero" de alfajores.

Cuando encontraron la fórmula, iniciaron la fabricación en una

planta de Santa Fe. Hace dos años inauguraron instalaciones propias en Córdoba con capacidad para producir 25.000 unidades mensuales. A ese producto -sin gluten y también sin azúcar- sumaron galletitas dulces, veganas y, hace poco, desembarcaron en el segmento salado con "chalitas". La formulación llevó un año v medio.

A nivel nacional comercializa en todo el territorio con distribuidores y también está en las principales cadenas de supermercados regionales y nacionales, además de contar con una tienda online.

"Tenemos una fuerte decisión

### Claves del negocio

Camino exportador

Arrancaron con envios a Chile. para seguir luego con Uruuay, Paraguay y Bolivia

Objetivo

Se trabajó en productos "a la altura de los que tienen gluten". Por eso hablan de una "propuesta inclusiva"

de crecer en Latinoamérica, para lo que contamos con un equipo comercial exclusivamente dedicado al comercio exterior -describe Segreti-. Venimos participando de distintas actividades en el exterior; trabajamos y contamos con la asistencia de ProCórdoba, hemos recibido la visita de una delegación de empresas extranjeras".

Insiste en que ProCórdoba es una "muy buena herramienta" para las Pymes que quieren internacionalizarse porque permite establecer contactos, entender "más en detalle" el mercado: "En alimentos es muy complejo desde la adecuación de legislación hasta el desarrollo de productos aptos para la exportación porque el vencimiento de corto plazo es un condicionante importante".

El primer embarque a Chile fue de alfajores sin gluten y sin azúcar y la empresa lo canalizó a través de distribuidores. El ejecutivo subraya que el alfajor se ha convertido en una "categoría icónica" de la Argentina que crece a nivel internacional. En esa línea destaca el "abre puertas" que significó el trabajo de Havanna.

Mantuvieron reuniones con varios importadores hasta que encontraron el "exacto" y comenzaron con los alfajores para después sumar más productos además de incorporar al canal supermercados con "packaging apto". "La capacidad de innovación es clave para ganar espacio", aporta. •

### MOVIMIENTO MARÍTIMO

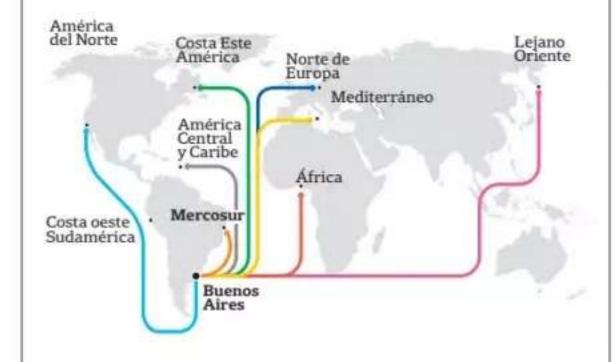

### RUTASY **COMPAÑÍAS NAVIERAS**

Norte de Europa

MSC, ZIM, CMA CGM, Maersk, Hamburg Süd, Hapag Lloyd, ONE. Grimaldi

Lejano Oriente

ONE, MSC, ZIM, CMA CGM, Cosco, Hapag Lloyd, Evergreen, Hyundai, Wan Hai Lines, Maersk, Hamburg Süd, Yang Ming.

Mediterráneo

Mercosur

MSC, ZIM, Hapag Lloyd, CMA CGM, Maersk, Hamburg Süd

Log-In, Alianca (Hamburg Sud), Mercosul Line (CMA CGM)

Costa Este América del Norte

Maersk, MSC, ONE, ZIM, Hapag Lloyd, Hamburg Süd, CMA CGM

Costa Oeste América del Norte

ZIM, MSC, Hapag Lloyd, Maersk, Hamburg Süd, ONE, CMA CGM

América Central y Caribe

CMA CGM, Hapag Lloyd, Maersk, MSC, ZIM, ONE, Hamburg Süd

Africa

ZIM, CMA CGM, MSC, Maersk, Grimaldi, Cosco, ONE, Hamburg Süd, Hapag Lloyd

### CONTACTOS

CMA CGM:

5556-1000 www.cma-cgm.com

Cosco:

4343-0607

www.coscoarg.com.ar

Evergreen:

5382-7000

www.heinlein.com.ar Grimaldi:

5353-0940 www.grimaldishipping.com

Hamburg Süd: 5789-9900

www.hamburgsud.com Hapag Lloyd:

5355-5700

www.hapag-lloyd.com Hyundai

www.brings.com.ar

https://www.one-line.com

Log-In:

www.loginlogistica.com.br

Maersk: 5382-5800

www.maerskline.com

MSC:

5300-7200 www.msc.com

Wan Hai Lines (Brings): 5236-7013

www.naveatlantica.com.ar Yang Ming (Brings):

4891-1766 www.yangming.com

ZIM: 4312-6868

www.starshipping.com.ar

### **PUERTOS CON SERVICIOS** REGULARES DE CONTENEDORES

### CABA

- TRP (0810-444-4877), Terminal 4 (0810-555-APMT)
- (2768)) y
- BACTSSA (4510-9800). Provincia Buenos Aires
- Exolgan (5811-9100), Terminal Zárate
- (03487 42-9000) y Tecplata (0221 644-2200)
- Mar del Plata, TC2 (223-489-
- 7400)

### Santa Fe

· Terminal Puerto Rosario (TPR) (0341 486-1300)

Bahía Blanca · Puerto Bahia Blanca

(0291 401-9000) Puerto Madryn

(0280 4451400)

Puerto Deseado (0297 487-0262)

Ushuaia

· Puerto Público Ushuaia (02901 431443)

Para informar cambios en los servicios: LNcomext@lanacion.com.ar

Fuente: Centro de Navegación. www.centrodenavegacion.org.ar

LA NACION | JUEVES 20 DE JUNIO DE 2024 COMERCIO EXTERIOR | 7

### **ENTREVISTA**

### Mariano Riccheri

# "La propiedad intelectual agrega valor a las producciones agrícolas"

El responsable de Al-Invest Verde, financiado por la UE, explica de qué se tratan los programas de mentorías sobre indicaciones geográficas

Texto Marysol Antón Para La NACION

l champagne proviene de la región con ese mismonombre. Un casoespejo es el del roquefort, que solo puede llamarse así cuando es producido en dicha localidad francesa. Los productos de Denominación de Origen Controlada (DOC) son revalidados por su calidad, por ser la máxima expresión que se puede conseguir en todo el mundo.

En la Argentina el caso más resonante es el de los salames de Tandil que tienen Denominación de Origen (se usa la sigla DOT para este producto), pero en el país se necesita desarrollar más definiciones como éstas para hacer crecer economías regionales. Es por esto que despierta interés una nueva oportunidad de capacitaciones referidas a la propiedad intelectual, un saber indispensable para el comercio internacional.

Se trata del proyecto de cooperación de la Unión Europea (UE) y AL-Invest Verde - Derechos de Propiedad Intelectual (DPI), en colaboración con la Secretaría de Bioeconomía del Ministerio de Economía, que ofrecerá su primer programa de mentoría en propiedad intelectual (PI) en Argentina. Hay tiempo para inscribirse hasta el 30 de junio.

Las Indicaciones Geográficas son una figura que ofrece protección a los productores vinculados a un territorio específico, preservando la calidad y la reputación de los productos vinculados a su origen contra el uso ilícito de la denominación del lugar. AL-INVmentor priorizará la introducción de una dimensión de sostenibilidad en las mentorías. en línea con las demandas del mercado internacional y del Pacto Verde Europeo.

AL-INVmentor cuenta con el apoyo de expertos internacionales en cadenas de valor de origen, así comoenel desarrolloy fortalecimiento de las Indicaciones Geográficas. La edición Mercosur del programa será la primera de una serie de programas destinados a mejorar el uso y desarrollo de los DPI para impulsar la innovación, la competitividady la sostenibilidad. Le seguirán programas para otras regiones (Comunidad Andina) y para productos artesanales, entre otros.

Además, esta mentoría apoyará a unos seis grupos de productores del Mercosur interesados, seleccionados en base a criterios objetivos, para fortalecerse a través de un acompañamiento personalizado. Estos productores recibirán talleres relacionados con la definición y el desarrollo de especificaciones de origen de los productos, estrategias conjuntas de gobernanza para la gestión de las IG, así como la comercialización y la narrativa de los productos.



MINI BIO



### Docencia:

Dio clases en la universidad de Alicante: la Queen Mary, en Londres v Bocconi, en Milán



### Actualidad:

Nacido en la Argentina y radicado en España hace 25 años, trabaja en la Oficina de Propiedad Intelectual de la UE

La fase de implementación de AL-INVmentor tendrá lugar entre el segundo semestre de 2024 y principios de 2025, una vez finalizada la fase de selección.

El argentino Mariano Riccheri Ponferrada es el líder del proyecto AL-Invest Verde DPI. Tiene más de dos décadas de experiencia en consultoría sobre protección y gestión de la propiedad intelectual, y colaboró con importantes instituciones en diferentes estudios, como la Oficina Europea de Patentes y la Comisión Europea. Actualmente reparte sus días entre Alicante, España, y Uruguay, y en su paso por la Argentina dialogó con LA NACION sobre esta nueva oportunidad.

### 🕝 –¿De qué se tratan estas mentorías?

 Es un proyecto regional, pensado especialmente para América latina, con un fuerte énfasis en el Mercosur, pero sumando también a Chile. Es una iniciativa para fortalecer el entorno de innovación a través de políticas de propiedad intelectual. Tenemos tres áreas de actuación: llegamos a las instituciones como el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI); a la justicia, para que tengan información en casos de infracciones, yal sector productivo,

que en muchos casos son las pymes que son preponderantes en la región. Esta iniciativa abarca desde conocer cómo proteger productos con patentes hasta el poder inscribir las variedades vegetales. Es una mentoría orientada especialmente para el ámbito agrícola, sobre todo a productos vinculados con la identidad de la región.

### □ -¿Qué potencial le ven

a América latina? B -El potencial es grande, pero pa-

ra que esto ocurra es fundamental darle valor a los productos, notar que no es algo mágico. Por ejemplo, las indicaciones geográficas (como las mencionadas al inicio de la nota) son esenciales para lograr estos desarrollos, pero es importante que las asociaciones de productores tengan a sus integrantes alineados, que trabajen en conjunto por la calidad del producto, porque tener esta denominación implica informática, la biotecnología y la también que el consumidor sepa que es un determinado producto, como el salame de Tandil, que tiene características determinadas, independientemente de la marca. Y eso hace que quien compre esté dispuesto a pagar una prima.

Este tipo de indicaciones geográficas se puede aplicar a producciones artesanales y también

industriales que tengan relación con el lugar (por ejemplo, el cristal de Murano), como ya ocurre en la Unión Europea. En cambio, en la Argentina solo se regula sobre la producción agrícola comestible, pero de avanzar se fortalecería la economía y los recursos para desarrollar la producción.

Es por esto que en las etapas futuras de AL-INVmentor tiene contemplado abarcar capacitaciones sobre productos artesanales en diferentes países de la región, y también mentorías para el sector de la industria vitivinícola. Otra capacitación va ligada al objetivo del cumplimiento de las normas de deforestación que se le aplican a los productos que quieren entrar a la UE.

### -¿Un componente importante de la propiedad intelectual es la sustentabilidad?

R -Las tecnologías verdes son importantes. Hay acciones de concientización sobre la propiedad intelectual para Pymes. Hoy la sustentabilidad tiene un rol central por la preocupación por combatir el cambio climático. Se volvió un tema muy importante. Desde nuestra área podemos por un lado hacer ver que la propiedad intelectual es más que una herramienta para potenciar la innovación de cualquier país, incluyendo la innovación verde. Además, es fundamental para insertarse en los mercados globales. Muchos temas verdes ya están en otros mercados, como las marcas de licencias para el intercambio, pero todo esto es preciso conocerlo y saberlo.

Hoy, el tema de las marcas y el branding es muy importante. Actualmente las marcas resaltan sus condiciones de sostenibilidad de los productos.

### -¿Ser sustentable es un atributo que potencia las indicaciones geográficas?

R -Claro, a la calidad se le agrega la sostenibilidad, así también las indicaciones y reglamentaciones obligan a los productores a respetar los orígenes, la producción y la cadena de valor, los consumidores también piden el valor de la protección de los recursos y el planeta. Incluso, las indicaciones geográficas tienden a tener trazabilidad, para que el productor asuma la responsabilidad de toda la cadena. Por ejemplo, esto pasa con algunos productos que tienen origen en el Amazonas, en Brasil, o en la Argentina sucede con los bosques en el Gran Chaco. Se pide que los productos no vengan de zonas deforestadas o que el ganado no haya sido alimentado con producciones provenientes de dichas regiones.

### Sienten que hay interés por desarrollar estas indicaciones geográficas? ¿El país reconoce el valor?

 Hay muchointerés, inclusodel Gobierno actual. Es difícil saber cuánto falta por hacer, pero sabemos que hay mucho trabajo por delante. La sostenibilidad, de la que acabamos de hablar, es un desafío global. Argentina es competitiva a nivel innovación, con muchas capacidades intelectuales, mucho talento. Hoy hay sectores que tienen un gran desarrollo, como la publicidad, por ejemplo. Nuestro proyecto viene a potenciar el conocimiento de la propiedad intelectual, que puedan desarrollar y obtener beneficios dentro de la regla de la propiedad intelectual. Que haya previsibilidad para que, por ejemplo, los investigadores pueden proyectar líneas de trabajo, idear modelos de trabajo. •

### PANORAMA INTERNACIONAL



Cameron fue primer ministro del Reino Unido

NEIL HALL (EFE)

# **Brexit**

# David Cameron mantiene la ilusión de que lo peor ya pasó

El ministro británico de Asuntos Exteriores, responsable del referéndum de salida de la UE, ensalza la relación del Reino Unido con el continente

Texto Rafa de Miguel EL PAÍS

o es arrogancia ni maldad. Es esa haclase alta británica tiene para evitar cualquier cargo de conciencia —la felicidad es una combinación de buena salud y mala memoria—y para asumir que siempre hay alguien detrás que barrerá la basura que dejan por el camino. David Cameron, el político que provocó el divor- cinismo. cio del Reino Unido de la Unión Europea y metió a su país en un sumidero que se ha prolongado ya casi una década, caminaba entre las cámaras de televisión y los fotógrafos la semana pasada con aplomo y una salud aparentemente de hierro. Había acordado ofrecer una comparecencia con preguntas a la Asociación de la Prensa Extranjera en Londres. Hay más corresponsales en esta He dedicado mucho tiempo a ciudad que en Bruselas.

Era probablemente la única oportunidad de hablar del bilidad que cierta Brexit en una campaña electoral en la que tanto el candidato conservador, Rishi Sunak, como el laborista, Keir Starmer, se han conjurado para no dedicar un solo minuto de su tiempo al asunto que más ha emponzoñado la política británica. La respuesta de Cameron era sorprendente por su mezcla de ingenuidad y

> "Creo que lo que está yendo bien es el rediseño de un nuevo modelo de relación en el que somos amigos, vecinos y aliados de la UE sin necesidad de ser miembros. El ejemplo más claro ha sido la colaboración respecto a Ucrania", defendía el político cuando le exigian de nuevo un balance de los últimos ocho años.

"No he cambiado de opinión. pensar sobre este asunto, a pen-

Cameron tuvo la "suerte" de que el actual primer ministro, Rishi Sunak, le ofreciera la cartera de Exteriores

sar sobre la política, y sobre el ascenso de determinadas fuerzas en relación con la derecha populista de Nigel Farage], no solo en el Reino Unido, sino en todo el mundo", reflexionaba Cameron en un discurso ensayado una y mil veces, que le sirvió incluso para dotar de justificación unas memorias, For The Record (Para que Conste) con las que obtuvo pingües beneficios. "Una vez que perdimos el referéndum, hice lo correcto al dimitir y no he cambiado de opinión en absoluto", explicaba.

Tuvo la suerte Cameron de que el actual primer ministro, Rishi Sunak, le ofreciera la cartera de Exteriores justo después de que empezaran a suavizarse las relaciones entre Londres y Bruselas, después de los años conflictivos de los exmandatarios Boris Joron a punto de derivar en una un aliado fiable. • © El País, SL

guerra comercial entre los dos bloques. El Reino Unido reventó unilateralmente todo lo acordado en el llamado Protocolo de Irlanda, que incorporó al territorio norirlandés dentro del mercado interior y el espacio aduanero de la UE. Era un modo de preservar la paz en la región y encajarla en la era post-Brexit, pero el Gobierno conservador se dejó llevar por el radicalismo unionista y amenazó incluso con incumplir sus obligaciones internacionales.

Sunaky la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, lograron enderezar una situación envenenada con el llamado Acuerdo Marco de Windsor, firmado en esa localidad inglesa. Cameron ha elogiado ese pacto, el primer esfuerzo serio por poner cordura a un enfrentamiento diplomático endiablado, como una muestra de lo bien que, según él, han ido últimamente las cosas.

"La parte europea de mi trabajo como ministro de Asuntos Exteriores ha sido la más clara y la más tranquila, porque creo que este nuevo modelo entre amigos y socios, no entre miembros de la UE, está funcionando (...). Es una relación de trabajo constructiva y fructífera, ya se trate de negociar los vehículos eléctricos, los servicios financieros o la reincorporación del Reino Unido al programa científico Horizonte", ha presumido Cameron.

Nada que señalar respecto a las continuas fricciones en las aduanas, las decenas de empresas exportadoras británicas que han acabado quebrando o la pérdida de talento de empresas y servicios públicos con la espantada de los ciudadanos europeos y el fin de la libertad de movimientos.

Hasta el resurgir de la derecha populista de Nigel Farage, la persona que impulsó el Brexit y ahora resucita el discurso xenófobo y contrario a la inmigración con el partido Reform UK, es visto por Cameron como un mero inconveniente electoral: "Sospecho que las cosas a las que sus votantes aspiran —impuestos más bajos, menos inmigración y una política de defensa fuerteson exactamente las que un Gobierno del Partido Conservador puede llevar a cabo. Así que, a no ser que quieran acabar en manos de un Gobierno laborista que no hará nada de eso, lo mejor que pueden hacer es votarnos a nosotros", ha dicho el ministro de Exteriores, encantado de haber sido redimido por los suyos y de recuperar el primer plano en la escena política.

Su foto junto a Emmanuel Macron, Joe Biden y Olaf Scholz en las playas de Normandía, para conmemorar el 80º aniversario del desembarco aliado en la II Guerra Mundial, supuso un desastre para Sunak, que recibió un aluvión de críticas por ausentarse del acto. A nadie pareció sorprender que posara junto a los líderes mundiales el responsable de que el Reino Unido se hubiera convertido en los últimos años en un prohnson y Liz Truss, que estuvie- blema internacional más que en



Oportunidades

de negocios



